DIRECTOR:
Joaquín Catalán
EDICIÓN DIGITAL:
www.eldia.es

EL DÍA

Sábado, 17 de septiembre de 2022 Año: CXI-Número: 37742 Santa Cruz de Tenerife

Precio-1.40 €

LA OPINIÓN DE TENERIFE

El Tribunal de Cuentas deja en 75.000 euros la multa a NC | Pág. 19

La Palma Cáritas mantiene la ayuda a 3.000 afectados por la erupción Págs. 2 y 3 España gana a Alemania y se juega con Francia el oro del Eurobasket Pág. 55

# Los precios suben en un año más del doble que los salarios

El coste de vida aumenta cerca de dos euros y medio por cada euro de incremento en las nóminas de los trabajadores del Archipiélago \* La economía está sufriendo una ola inflacionaria sin precedentes

AHI ENCUENTRAS

EL ENLACE

Página 2



Más Justicia. La ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció ayer que el proyecto de la Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife se licitará en 2023. El presidente del Cabildo, Pedro Martín -imagen-, le pidió que unifique los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz. | MIGUEL BARRETO (EFE)

Páginas 6 y 10

## **Cultura**

Literatura Entrevista póstuma con Javier Marías, el mejor de su generación



## ¡HOLA!

Mañana, la revista con el periódico por 3,10 euros



## LA ERUPCIÓN DE LA PALMA, UN AÑO DESPUÉS | Pasos para la reconstrucción

**Europa Press** 

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Cáritas Diocesana de Tenerife presta ayuda y asesoramiento a casi 3.000 personas en La Palma un año después del inicio de la erupción del Tajogaite, una tragedia natural que afectó a más de 7.000 personas y destrozó más de 2.600 edificaciones y casi un centenar de kilómetros de carreteras.

Desde que se inició el proceso eruptivo, Cáritas Diocesana de Tenerife puso en marcha un 'gabinete' de crisis' y una 'Campaña de Emergencia y Solidaridad con la Isla' que incluyó una serie de actuaciones urgentes y la planificación de acciones a medio y largo plazo. Doce meses más tarde, de aquella fecha, y a pesar de que la erupción como tal se dio por finalizada el 25 de diciembre, Cáritas Diocesana de Tenerife continúa atendiendo v acompañando a las personas afectadas, muchas de las cuales perdieron sus viviendas y medios de vida. En concreto, hasta el momento se han producido más de 2.600 atenciones y son ya 1.100 las familias y casi 3.000 las personas (entre ellas 620 menores) que han recibido algún tipo de ayuda de la entidad, gracias a las aportaciones recibidas en el marco de la campaña, apunta Cáritas en una nota.

#### Atención familiar

Muchas de estas familias son atendidas periódicamente y siguen siendo acompañadas actualmente por la institución, mientras que otras han acudido por primera vez debido a la falta de respuestas de las administraciones públicas o ante la insuficiencia de las ayudas recibidas.

Con las donaciones recibidas (6,6 millones de euros), Cáritas Diocesana de Tenerife ha invertido 2 millones de euros, fundamentalmente en ayudas al alquiler, atención básica y obras de reforma y compra de mobiliario a familias

## Cáritas sigue auxiliando a más de 3.000 vecinos

La entidad religiosa ha invertido dos millones de euros de las donaciones recibidas en el alquiler de viviendas para afectados

damnificadas de la erupción y en situación de vulnerabilidad.

De igual modo, se siguen concediendo ayudas de emergencia (entre ellas, gastos médicos o pagos de suministros) y se habilitaron y acondicionaron seis espacios parroquiales en varios municipios de la isla, realizando reformas de albañilería, pintura, equipamiento o mobiliario. ocho familias que estaban en situación de exclusión residencial extrema, con quienes se lleva a cabo un proceso de intervención social continuado para la mejora de su bienestar y su inclusión sociolaboral. También se abrió una línea de apoyo para las familias más vulnerables, con desamparo económico, para la reconstrucción de

En ellos continúan reubicadas viviendas en zonas afectadas por el volcán, en aquellos casos en los que las viviendas no están en condiciones de habitabilidad y necesitan ser reformadas.

Además, se continúa apoyando a familias damnificadas por las coladas del Tajogaite en la construcción de viviendas nuevas habituales, tanto en la compra de materiales como en gestiones necesarias para la habitabilidad, un apoyo económico que se otorga por unidad familiar.

En materia de Vivienda, la entidad eclesial sigue planificando e implementando acciones a medio y largo plazo, entre ellas la concesión de ayuda económicas para el apoyo en enseres, mobiliario y electrodomésticos de las viviendas que se vieron afectadas por las coladas del volcán Tajogaite, que aún no están en condiciones adecuadas de habitabilidad.

Igualmente, indica que se sigue dando respuesta en las necesidades propias de la emergencia, ofreciendo apoyo económico a personas afectadas por la erupción, a través de tarjetas de alimentación y tarjetas solidarias bancarias, para poder sufragar gastos básicos como gasolina o medicamentos. Además, durante los primeros meses



### **ANÁLISIS**



Itahiza Dominguez Cerdeña

El lunes se cumple un año del comienzo de la última erupción volcánica en España, un fenómeno que fue portada nacional e internacional desde el 19 de septiembre de 2021, cuando el volcán de La Palma comenzó a expulsar lava hacia el exterior, hasta varios meses después. La erupción supuso un reto de pronóstico y de gestión para científicos y autoridades. El balance de lo que hemos aprendido es positivo a nivel científico, pero la realidad es que todavía queda mucho por hacer. La erupción de La Palma de 2021 creó un imponente volcán de cerca de 200 metros de altura y toda-

# Qué nos ha enseñado la erupción de La Palma un año después vía sin nombre oficial. Un año después, se sigue registrando algo podría durar años hasta volver a niveles previos a la erupción. Un que la población hace a los cientí-

después, se sigue registrando algo de sismicidad, emisión de diversos gases volcánicos como SO2, CO2 o H2S en el cono y, lo más preocupante, emisión de CO2 en las zonas evacuadas de La Bombilla y Puerto Naos.

El lento enfriamiento del magma, tanto en profundidad como bajo el cono, es, probablemente, el origen de todos estos fenómenos. Apenas se localizan 10 pequeños terremotos al día, muy por debajo de lo observado durante la erupción, pero por encima de la sismicidad de fondo de la isla que era de apenas 20 terremotos anuales. No hay que olvidar que este proceso poseruptivo podría durar años hasta volver a niveles previos a la erupción. Un año después, tampoco se puede descartar la aparición de una reactivación volcánica, aunque la probabilidad es baja. A día de hoy, no se ha registrado tal reactivación y, si ocurriera, sería muy clara, como así lo fueron las seis que sucedieron tras la erupción del Tagoro en El Hierro entre 2012 y 2014.

Pasados 12 meses del comienzo de esta erupción es posible hacer un balance. Lo primero que hay que decir es que la gestión de una crisis así es compleja a nivel científico. A pesar de que las erupciones avisan con tiempo, los indicios que dan no son lo bastante claros para responder con precisión a las principales preguntas que la población hace a los científicos: ¿cuándo y cómo va a ser esa erupción? En Canarias, las erupciones suelen ser monogenéticas, es decir, generan un volcán que no vuelve a entrar en erupción nunca. Las zonas donde pueden ocurrir estas erupciones en Canarias son extensas y, por ejemplo, en La Palma suponen la mitad sur conocida como Cumbre Vieja. Esto pone sobre la mesa una tercera pregunta: ¿dónde va a ocurrir la erupción?

Por desgracia, la vulcanología no es, ni de lejos, tan precisa como otras ciencias de pronóstico como la meteorología. Ellos tienen numerosos datos de los fenómenos que pronosticar y a partir de modelos matemáticos obtienen sus predicciones con varios días de adelanto. Y aun así no siempre tienen éxito en sus pronósticos.

Antes de 2021 solo existían datos instrumentales de vigilancia de una única erupción en Canarias. Ciertamente, hay muchas observaciones de precursores de numerosas erupciones en el mundo, pero cada volcán tiene sus particularidades, Incluso volcanes con varias erupciones al año y con un sistema de vigilancia muy completo como el Etna, en Italia, arrojan pocos casos de éxito en la predicción del cuándo y cómo va a ser cada erupción. Y eso que el dónde no supone un problema en ese caso ya que se trata de un volcán poligenético con repetidas erupciones a lo largo del tiempo.

Hoy se entiende mejor lo que sucedió en La Palma desde aquel 11 de septiembre de 2021, cuando de la erupción se entregaron mascarillas FFP3 y gafas protectoras en centros educativos e institutos de la comarca del Valle de Aridane.

#### Labores de acompañamiento

Cáritas Diocesana de Tenerife también sigue trabajando en coordinación con los equipos de trabajo que acompañan a las familias acogidas en los hoteles que se habilitaron, siendo la organización una de las entidades que nueve meses después de la finalización de la erupción continúan dando respuesta a las necesidades concretas de estas personas, para que puedan volver a su vivienda habitual. Desde la entidad también se da apoyo a los afectados de las zonas rurales en material laboral, ya que en la mayor parte de los casos han perdido sus herramientas y medios para poder recuperar sus fincas. Así, se sigue trabajando en materia de empleo, derivando a personas en situación de desempleo o ERTE, para ofrecerles un servicio de orientación y acompañamiento durante el proceso de reinserción laboral.

A todas estas actuaciones se han sumado en el último año tanto las religiosas Hijas de la Caridad como la Congregación de los Religiosos Camilos, que ofrecen acompañamiento emocional y orientación psicológica a personas damnificadas de la erupción.

#### Suspendida la manifestación

Por otra parte, la Delegación del Gobierno en Canarias decidió ayer prohibir la concentración que afectados por el volcán en Puerto Naos y La Bombilla tenían previsto celebrar mañana, ya que la solicitud no fue presentada con los diez días de margen necesarios.

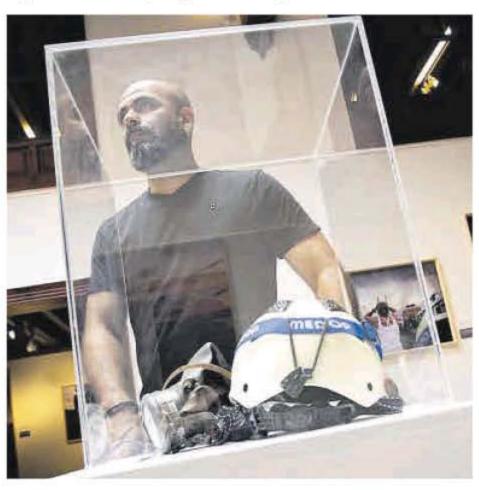

'El pulso del volcán'. El Espacio Cultural CajaCanarias de la capital palmera acoge hasta el 5 de noviembre una exposición fotográfica (El pulso del volcán) del fotoperiodista Arturo Rodríguez. | E.D.

El volcán de Tajogaite se llevó por delante, sepultando bajo la lava, centenares de viviendas, invernaderos y otras infraestructuras, pero también arrasó más de 63 toneladas de muebles de uso particular que han acabado en el Complejo Ambiental de Los Morenos.

## La 'otra' huella del Tajogaite

El Complejo Ambiental de Los Morenos ha recibido más de 50 toneladas de enseres destrozados por la erupción

Ramón Pérez

SANTA CRUZ DE LA PALMA

La entrada de enseres inservibles en el Consejo Medioambiental de Los Morenos es incesante desde que estalló la crisis volcánica en La Palma. Solo entre abril y junio de este año el Ayuntamiento de El Paso ha vertido en Los Morenos más de 50 toneladas de residuos de gran volumen, Los Llanos de Aridane casi nueve toneladas y Tazacorte en tomo a 3,5.

Para intentar que los vecinos afectados por el volcán de Tajogaite tuvieran donde depositar los muebles y enseres inservibles, el Cabildo puso en marcha en marzo un punto limpio provisional en Los Llanos de Aridane, al que se puede acudir, sin cita previa, todos los días de la semana y, además, los ayuntamientos han reforzado en algunos casos la recogida en las calles. También el Cabildo abrió un punto para la recogida de restos de invernadero. Eso ha provocado que, desde el Cabildo, y la consejera responsable del área, Nieves Rosa Arroyo, se haga un llamamiento a la ciudadanía para que no se deshagan de mobiliario, colchones y demás enseres en la calle de manera incontrolada, sino que, o bien lo lleven personalmente a

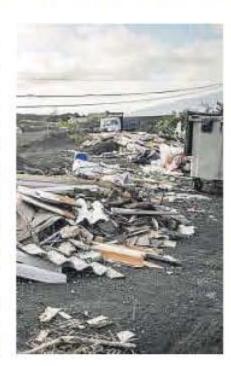

Los Morenos. E.D.

los puntos limpios, o bien contacten con sus ayuntamientos, que son los responsables de la gestión de la recogida domiciliaria de enseres y voluminosos. Situaciones como esta generaron que determinados puntos cercanos a las zonas de exclusión, en momentos en los que se estaba produciendo la vuelta paulatina de vecinos a sus viviendas, se convirtieran en vertederos improvisados e incontrolados, surgiendo críticas a la gestión pública aludiendo a la falta de personal para la recogida de los mismos.

Arroyo recuerda que justo en este momento se está elaborando una lista de reserva de conductores y peones para los vehículos con la que pretende reforzar su plantilla actual del Consorcio de Servicios. La consejera sostiene que, si bien es cierto que el Cabildo ha contratado a muchísimas personas en los últimos meses para limpiar la arena vertida por el volcán, «prácticamente ninguno de esos trabajadores se ha destinado a la recogida de residuos».

En este sentido, recuerda las dificultadas que se han tenido que superar para restablecer el servicio de recogida de residuos domésticos como consecuencia de los daños provocados por las coladas volcánicas en las vías públicas. Igualmente considera que no se debe olvidar que el propio Consorcio de Servicios se vio afectado por la erupción, con la pérdida de la Planta de Transferencia del Callejón de La Gata, una infraestructura fundamental que aún no se ha podido recuperar y que ha disminuido enormemente la funcionalidad de la recogida municipal, lo que ha limitado la respuesta ante el incremento de residuos como consecuencia de la entrada de visitantes en verano.

los primeros indicios preeruptivos aparecieron en forma de unos pocos terremotos. Esa semana previa a la erupción se detectaron intensos enjambres sísmicos y una deformación de hasta 30 centímetros que indicaban el ascenso de magma. A pesar de ello, determinar con precisión el momento de inicio fue complicado debido a la incertidumbre y velocidad de estos procesos.

También es posible especular con el origen de los primeros enjambres sísmicos detectados desde 2017, así como con otros datos geoquímicos y de deformación recogidos durante la última década en la isla. Ya están apareciendo diferentes artículos científicos (por ejemplo, usando medidas de helio, publicados por IGN o Involcan) donde se intenta determinar las señales más tempranas de esta erupción y seguro que seguirán publicándose estudios similares durante los próximos años.

Obviamente, a posteriori es más sencillo pronosticar un fenómeno que ya ha acontecido. Usemos el siguiente símil: imaginemos los precursores volcánicos como los síntomas de una enfermedad. Al principio, nos empezamos a encontrar mal, empezamos a toser y, pasados algunos días, tenemos fiebre y congestión. Finalmente, nos hacemos un test de covid con resultando positivo. En ese momento asociamos el inicio de la enfermedad con los primeros síntomas, aunque en aquel primer momento era imposible saber lo que nos afectaba.

Por desgracia, los vulcanólogos no disponen de un test de inicio de erupción, los modelos todavía no son capaces de dar respuesta precisa a las preguntas cuándo/dónde/cómo y los precursores son difíciles de interpretar. Por tanto, todavía queda mucho por estudiar.

A modo de aprendizaje cabe

decir que, de entrada, resultan curiosos los términos técnicos que antes eran totalmente ajenos a la mayoría de los ciudadanos y aún hoy siguen estando en boca de todos: tremor volcánico, piroclastos, nube de ceniza, delta lávico o tubo de lava.

Aparte de esto, como sociedad, nos hemos dado de bruces con la realidad volcánica que existe en Canarias. Aunque ha habido erupciones bastante destructivas en el pasado de las islas, la de 2021 se puede considerar la erupción más catastrófica en la historia de España y esto se debe, simplemente, al hecho de que nuestra vulnerabilidad ha aumentado y no así la peligrosidad inherente a las erupciones. Hoy en día estamos más expuestos a los peligros volcánicos debido al incremento de la población y de las infraestructuras.

Además, las erupciones re-

cientes (Tagoro 2011, Teneguía 1971 o San Juan 1949) apenas causaron daños porque, por ejemplo, no se encontraron casi viviendas a su paso y, por otro lado, las erupciones más destructivas quedan demasiado lejos en el recuerdo (Garachico 1706 o Timanfaya 1730-1736).

Otro aspecto a tener en cuenta es el aumento en la valoración de la ciencia, algo que también se ha observado durante los últimos tiempos como respuesta a los retos de la sociedad. Aunque la ciencia no tenga todas las respuestas, hay que confiar en ella para mitigar los distintos riesgos a los que nos exponemos.

Finalmente, la erupción de La Palma está proporcionando numerosos avances científicos. Esta erupción, la segunda monitorizada instrumentalmente en Canarias, ha demostrado tanto la gran velocidad que pueden tener los precursores volcánicos, como la importancia de los sistemas automáticos de análisis o la dificultad de dar pronósticos en el transcurso de la propia erupción.

Durante los próximos años se analizará la ingente cantidad de datos existentes para tratar de dar una mejor respuesta durante el siguiente proceso volcánico. Porque, no nos engañemos, es inevitable que algún día se produzca una nueva erupción en Canarias, aunque es imposible saber si en pocos años o en décadas y, por tanto, debemos estar preparados lo mejor posible para ella.

(\*) SISMÓLOGO DEL INSTITUTO GEO-GRÁFICO NACIONAL (IGN). TRABAJÓ EN EL CONTROL DE LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA DEL VOLCÁN TAJOGAI-TE. ARTÍCULO PUBLICADO EN LA RE-VISTA SCIENCE MEDIA CENTRE ES-PAÑA (SCIENCEMEDIACENTRE.ES)

### NOMBRES PROPIOS



El tinerfeño Pedri González vuelve a una convocatoria de la selección absoluta. Después de perderse las últimas citas por estar lesionado, regresa con vistas a dos partidos de la Liga de Naciones, con el Mundial de Catar a un paso.



Con una actuación estelar de Lorenzo Brown, que aportó 29 puntos y repartió seis asistencias, la selección española de baloncesto se clasificó para la final del Eurobasket tras imponerse a Alemania, Francia, último rival,

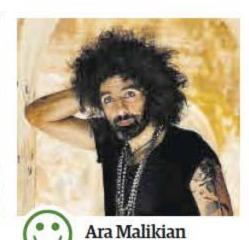

El violinista libanés residente en España sigue traspasando fronteras con su virtuosismo con las cuerdas. El 1 de octubre visita Gran Canaria en el marco del SUM Festival y presentará los temas de su último trabajo, 'Ara'.



El Cabildo de Tenerife ayuda a familias y comercios con nuevos bonos para compras en la isla. Se ponen en el mercado bonos por un valor de 600.000 euros, y los comercios se pueden inscribir desde ayer y hasta el 14 de octubre.

## EN DETALLE

#### LA FECHA

#### 2020: CaixaBank y Bankia se fusionan

Los consejos de administración de CaixaBank y Bankia celebrados el 17 de septiembre de 2020 aprobaron un proyecto de fusión que daría lugar al banco líder en España y contempla que la operación «genere sinergias anuales de costes de alrededor de 770 millones y nuevos ingresos anuales de alrededor de 290 millones». El documento apuntaba que el ahorro de gastos «tendrá plena consecución a partir de 2023» y los mayores ingresos serán completos «a partir de 2025». si bien no especificaba cómo pensaban alcanzar estas cotas.



Banco líder en España. | E.D.

Tras la fumata blanca de los consejos, las entidades lideradas por Gonzalo Gortázar y José Ignacio Goirigolzarri presentaron los principales detalles de la operación, que había siso diseñada con el objetivo de mejorar la rentabilidad de los dos grupos, tocada por los bajos tipos de interés y también por la crisis del covid-19. La base para ello sería el ahorro de costes. Se esperaba que la entidad recortara entre 8.000 y 10.000 empleos, usando para ello el fondo de comercio negativo (badwill) que se apuntaría CaixaBank gracias a comprar Bankia con un elevado descuento sobre su valor en libros, tasado en alrededor de unos 8.000 millones de euros.

### CELEBRACIONES

Día Mundial de la Seguridad de los Pacientes.

esta sección con un pequeño comentario especificando el lugar y cualquier otro dato que consideres de interés, así como el nombre del autor. Si lo prefieres puedes mandar la imagen directamente al correo electrónico: laimagendeldia@eldia.es



### **NACIMIENTOS**

1580.- Francisco de Quevedo, escritor español.

1931.- Anne Bancroft, actriz estadounidense.

1956.- Francesc Capdevila Max, dibujante de cómics español. 1958.- Nancho Novo, actor.

1960.- Damon Hill, piloto de automovilismo británico, campeón de Fórmula 1.

1968.- Anastasia (Anastacia Lyn Newkirk), cantante y compositora estadounidense.

.- Tito Vilanova, jugador de fútbol y entrenador del FC Barcelona.

1971.- Adriana Sklenaríková, Adriana Karembeu, modelo eslovaca.

### DEFUNCIONES

1791.- Tomás de Iriarte, poeta y fabulista español.

1965.- Alejandro Casona, dramaturgo español.

1980.- Anastasio Somoza, expresidente de Nicaragua.

1994.- Karl Popper, filósofo británico de origen austríaco.

2007.- Miguel Ramón Izquierdo, exalcalde de Valencia.

2020.- Winston Francis Groom, escritor estadounidense, autor de Forrest Gump, posteriormente llevada a la gran pantalla.

.- Robert Gore, químico estadounidense, inventor del Gore-Tex.

## NUESTROS LECTORES

LA IMAGEN DEL DÍA. Lee el código QR para enviar tus fotografías para ser publicadas en





Antonio Fernández Sánchez-Barbudo comparte esta imagen del kiosco de la plaza de La Constitución en La Orotava.

## **EFEMÉRIDES**

1971.- La empresa japonesa Sony presenta U-matic, el primer sistema analógico de video-grabación.

1978.- Firma de los Acuerdos de Camp David para la paz en Oriente Medio, entre el presidente egipcio, Anwar el-Sadatt, y el primer ministro israelí, Menajem Beguin.

2001.- La Organización Mundial del Comercio (OMC) aprueba la adhesión de China.

2007.- La Unión Astronómica Internacional (UAI) clasifica como planeta enano y plutoide a Haumea, nombrado así en honor de la diosa hawaiana de la natalidad.

2011.- Comienza en Nueva York el movimiento Occupy Wall Street contra las políticas de austeridad en su país, inspirado en el movimiento 15 de mayo español (15M).

2015.- La empresa automovilística General Motors, condenada a pagar una multa de 900 millones de dólares por un defecto en el sistema de ignición de sus coches.



Editorial Leoncio Rodríguez

www.eldia.es

por Leoncio Rodríguez, con el nombre de "LA PRENSA"

> Presidenta honorífica Mercedes Rodríguez Rodríguez

Fundado en 1910

DIRECTOR Joaquín Catalán Ramos Subdirector Jorge Dávila Redactores jefes Miguel Angel Ruiz y Daniel Millet Jefes de sección **Humberto Gonar** Carlos García (deportes) Haridian del Pino Valerón (el dia.es)

Gerente Carlos Delgado Llarena Administración Recursos Humanos: administracion@eldia.es Doto, Comercial: dcomercial@eldia.es Publicidad: publicidad@eldia.es Ventas: ventas@eldia.es

Editorial Leoncio Rodríguez, s.a. Avda. Buenos Aires, 71 Santa Cruz de Tenerife, 38005, Islas Canarias

Teléfonos: 922 238 300 Publicidad: 922 238 323

Anuncios: 922 238 324 Ventas: 922 238 325 / 922 238 326 Delegaciones

Zona Norte:

Teléfono 922 074923 Raúl Sánchez

Zona Sur:

Teléfono 922 238300. Juan A. Medina

Edita: Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. Depósito Legal TF-32/1958









Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional Fondos RUP

Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del Gobierno de Canarias cofinanciadas con fondos FEDER para clas. "Canarias objetivo de progreso"









INICIE SU PROPIA TRADICIÓN





NUNCA UN PATEK PHILIPPE ES DEL TODO SUYO.

SUYO ES EL PLACER DE CUSTODIARLO HASTA LA SIGUIENTE GENERACIÓN.

HORA UNIVERSAL REF. 5230P



Calle Triana 114, 35002 Las Palmas de Gran Canaria · España Tel. 928 340 156 · www.genevecompany.com

## 6 **T**

## SERVICIOS PÚBLICOS | Instalaciones judiciales

Eloísa Reverón SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Gobierno de Canarias prevé finalizar este año la «compleja» tramitación administrativa del proyecto de la Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife, que se ubicará en Cabo Llanos, y licitar en 2023 la ejecución de las obras.

Así lo anunció ayer la viceconsejera de Justicia del Ejecutivo canario, Carla Vallejo, durante la presentación de este proyecto a la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien lo calificó de «valiente» y necesario para que la capital tinerfeña cuente con unas instalaciones judiciales adecuadas, que «además proporcionará a la ciudadanía espacios verdes en una zona de Santa Cruz desaprovechada».

La ministra confía en que esta «importante» actuación, «con la que se recuperará también parte del corazón de la ciudad», se convierta en realidad lo antes posible, para lo que solicitó al Ayuntamiento de Santa Cruz, «y al resto de administraciones implicadas», el impulso necesario para acelerar los trámites del procedimiento administrativo del expediente.

Señaló que se debe aprovechar esta oportunidad para «demostrar que las administraciones judiciales también son elementos básicos para los ciudades y sus ciudadanos». Asimismo, comentó que este proyecto «viene en un momento importante y oportuno, porque estamos trabajando en toda la reforma del modelo judicial».

En la actualidad, y según explicó la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, el proyecto del también denominado Edificio o Palacio Judicial se encuentra inmerso en un «complejo procedimiento administrativo», que no es otro que la adaptación al planeamiento de la ciudad, y en concreto, de la zona chicharrera de Cabo Llanos. Aún así, añadió Carla Vallejo, «se va avanzando, por lo que esperamos que dicho proceso culmine este mismo año».

Para el Gobierno de Canarias, el de la Ciudad de la Justicia en la capital chicharrera es el proyecto más ambicioso que «tenemos», junto a la transformación digital, en materia de justicia. «Con dicha actuación pretendemos que Santa Cruz, la Isla, la provincia y Canarias en general, tengan las instalaciones judiciales que se merecen y que, además, la capital tinerfeña cuente con una zona de espacios verdes, dotada de todos los servicios públicos necesarios», afirmó Carla Vallejo.

Con respecto al trámite administrativo del proyecto, que también afecta al soterramiento de vías en la zona, la viceconsejera apuntó que ya se han recibido las alegaciones de todas las administraciones implicadas, como el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife. Por lo tanto, el Ejecutivo estudia actualmente dichas alegaciones y una vez que éstas sean contestadas, «se elaborará un documento avance que será aprobado por el Gobierno».

## El Gobierno de Canarias planea licitar la obra de la Ciudad de la Justicia en 2023

El Ejecutivo presenta a la ministra de Justicia el proyecto, que califica de «valiente» Llop solicita al Ayuntamiento de Santa Cruz «un impulso» para acelerar los trámites



La Ministra de Justicia, Pilar Llop, atiende a los medios en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias. | c. w. LAURITSEN

Vallejo admitió que la ejecución de las obras de la futura Ciudad de la Justicia se prolongará durante varios años. Por ello, añadió, «estamos negociando la compra con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del edificio Auditorio, situado en Cabo Llanos, para alber-

gar en él, a corto plazo, pues estaríamos hablando de un año y medio, algunos juzgados».

El proyecto de la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos, que se situará frente a la avenida Marítima y en el entorno del Corte Inglés, incluye numerosas zonas verdes, corredores peatonales, una gran plaza y dos edificios, que concentrarán los órganos judiciales que en la actualidad se encuentran dispersos por Santa Cruz y en La Laguna, como la Sede Judicial Social, el Instituto de Medicina Legal o el Tribunal Superior de Justicia.

## El PP exige la dimisión de Pestana

El portavoz del PP en Santa Cruz, Carlos Tarife, exige la dimisión del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, por no contar con el Ayuntamiento para presentar el proyecto de la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos a la ministra de Justicia, Pilar Llop. El también edil de Servicios Públicos indica que Santa Cruz está cansada ya del ataque sistemático de las instituciones gobernadas por el PSOE a la ciudad.

«Pestana ha permitido que venga la ministra de Justicia para presentarle un proyecto, en el que este Ayuntamiento, y sobre todo Urbanismo, tiene mucho que decir, dándonos la espalda». Para Tarife, ya «se han rebosado ciertos vasos con la actitud de los socialistas». «No se puede permitir que un delegado del Gobierno, sin la más mínima ética y respeto institucional, autorice a que pise un municipio de Canarias un alto cargo del Estado sin ni siquiera avisar a su alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), ni al resto de la Corporación». | E. R.

## El Ejecutivo, pendiente de la tasación para comprar el edificio Auditorio

El Consistorio chicharrero, propietario del inmueble, asegura que su objetivo es formalizar la venta en las próximas semanas

E. Reverón

SANTA CRUZ DE TENERIFE

La viceconsejera de Justicia del Gobierno canario, Carla Vallejo, afirmó ayer que el Ejecutivo está «a la espera» de que el Ayuntamiento de Santa Cruz le dé una respuesta oficial sobre la operación de compraventa del edificio Auditorio, situado en Cabo Llanos, para concluir el expediente. Indicó que está pendiente de que el Consistorio, propietario del inmueble, le informe sobre su precio tras realizar la tasación.

Vallejo apuntó que la intención del Gobierno es que, mientras se



Edificio Auditorio, en la capital. | MARÍA PISACA

construye la futura Ciudad de la Justicia, «para lo que habrá que esperar algunos años», las sedes de algunos juzgados se trasladen a dicho edificio, «pues éste podría estar listo en el plazo de un año y medio». «El Ejecutivo ya ha presentado una oferta firme y solo estamos esperando a que el Ayuntamiento conteste».

Por su parte, el Consistorio capitalino ha asegurado que su objetivo es que la operación de compraventa del edificio Auditorio, cuyo valor podría superar los 20 millones de euros, se formalice en las próximas semanas, como máximo antes de finalizar el año.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, señala que el área de Patrimonio Municipal, que dirige el edil Juan José Martínez, está dando prioridad a esta operación, que «viene a dar respuesta a una demanda de los diferentes órganos judiciales ante la necesidad inmediata de disponer de más espacio para el desarrollo de su labor».

## **ELDÍA** LA OPINIÓN DE TENERIFE Sábado, 17 de septiembre de 2022

## Sergio Arnaldi y Romén Soriano 'marcarán el compás' en Triqui

La marcha de Javier Suárez Plata, después de tres años en la 'murga show', da paso a una nueva generación de murgueros

**Humberto Gonar** SANTA CRUZ DE TENERIFE

Cuando ya el mercado de verano del Carnaval parecía haber llegado a su fin con los primeros ensayos, dos contratiempos en formaciones históricas. La decana en concurso Triqui-Traques (1968), que aunque no había arrancado aún, contaba con Javier Suárez Plata por cuarto año consecutivo en el apartado musical, y el revés inesperado de Ni Pico-Ni Corto (1973) en la refundación con Yerai Lorenzo en la dirección artística y Romén Soriano, en la musical. En este último caso, el amor se acabó a los dos días de su incorporación.

Javi Ramos El Gaviota, presidente de Triqui-Traques, se enfrentaba al reto de rehacer el proyecto que persigue el regreso a la gran final. Para salir de ese desierto de finales desde la grada para Triqui, apuesta por dos murgueros de nueva hornada: Sergio Arnaldi y Romén Soriano.

▶ De Carricitos a Triqui. Aunque conocido en el mundo de las murgas como Sergio Arnaldi, su verdadero nombre es Sergio González, solo que adoptó el nombre de Sergio Arnaldi para reivindicar el ape-



SERGIO ARNALDI Director musical de Triqui

«Queremos trabajar, sacar el mejor partido, que año a año suba y esté donde se merece»

llido de su bisabuelo. Da sus primeros pasos murgueros en la infantil Los Carricitos, hace de eso ya hace once o doce años, para transcurridas tres ediciones añadir su condición de componente de la adulta Los Que Son, unos cinco años. La marcha de Acaymo Correa de la dirección musical de Los Que Son -desde hace tres ediciones en Diablos Locos- le abre las puertas a tomar el testigo en la murga del barrio de Duggi, que finalmente no llegó a salir, por lo



ROMÉN SORIANO Director musical de Triqui

«Mi objetivo es disfrutar, darlo todo en Triqui y aprender de Arnaldi como compañero»

que Arnaldi recala en la dirección musical de MasQLocas y al año siguiente se suma como componente de Trabachones, hasta que irrumpe el covid, por lo que retoma su condición de director musical de MasQLocas, responsabilidad que de cara a 2023 compaginará con su militancia en la fila de Trabachones también y director musical de Triqui-Traques, junto a Romén Soriano.

Para Sergio Arnaldi, «montar a Triqui es un reto enorme porque es una murga con nombre; una oportunidad que no quiero desaprovechar. Va a ser mi primera murga masculina y tengo muchísimas ganas, tengo muchísima confianza en mí y sé lo que podemos hacer juntos Romén y yo; queremos trabajar y sacar el mejor partido y dejar la murga lo mejor posible. Que año a año suba escalones y esté donde se merece». Respecto a su estilo, aunque se acunó en la crítica, no descarta el humor. Su director musical de referencia, Acaymo Correa, «un señor a quien tengo en un pedestal porque me ha enseñado muchísimo, como músico, murguero y persona».

Mimbres de ganador infantil. Romén Soriano nace como director de la desaparecida Chiripitifláuticos, del recordado Cristóbal Hernández, hasta liderar su propio proyecto, Rebobinados, que de la mano de letristas como Carlos Casanova o Juan Bazzocchi, lo llevan a marcar una momento en la historia de este género.

Los inicios murgueros de un hermano de Romén Soriano en los Chiris le brindaron la oportunidad de quedarse prendado por esta pasión del Carnaval, que se ha convertido en un reto para él: dirigir musicalmente Triqui-Traques.

Su labor autodidacta lo lleva a militar en 2009 en Ni Pico y a colaborar con proyectos adultos, entre los que destaca el impulso dado a la novel Desatadas, desde 2020.

Tiene ahora su oportunidad en Triqui-Traques, cerrado el fugaz paso por Ni Pico, y con Sergio Arnaldo como compañero de viaje en la factoría Triqui.

## Santa Cruz elegirá el cartel del Carnaval de Nueva York entre 38 propuestas

El jurado designado por Fiestas seleccionará las 10 obras que se someterán a votación en internet

Eloísa Reverón SANTA CRUZ DE TENERIFE

Santa Cruz de Tenerife elegirá el cartel del Carnaval de 2023 entre un total de 38 propuestas. El plazo para presentar los trabajos finalizó el jueves a las 23:59 horas. El jurado designado por el Organismo Autónomo de Fiestas se reunirá la semana que viene para elegir las diez obras que pasarán a la fase de votación popular.

Los aspirantes de esta edición han contado con 45 días para realizar sus trabajos inspirados en las carnestolendas chicharreras que se celebrarán entre el 20 de enero y el 26 de febrero, y que, en esta ocasión, estarán tematizadas bajo el eslogan Nueva York, la ciudad que nunca duerme.

Las obras custodiadas en las instalaciones del Organismo Autónomo de Fiestas se someterán al criterio de un sistema dual de votos. El primero de ellos será la selección de las diez mejores propuestas por parte de un jurado técnico artístico designado por la organización. Y a continuación, se llevará a cabo la votación popular, de la que informará en breve el Consistorio.

Las personas encargadas de valorar la calidad plástica o artística, eficacia anunciadora o informativa sobre el Carnaval de Santa Cruz en las propuestas son el comisario de arte y director del Museo Westerdahl, Celestino Celso Hemández; el presentador de Factoría de Camaval, Domingo Hernández; el diseñador gráfico y especialista en tipografías, Lars Petter Amundsen; la diseñadora gráfica y premio nacional Anuaria de diseño al mejor cartel 2019, Rebeca White; y la diseñadora gráfica de Museos de Tenerife, Miriam Cruz.



## Las murgas del Norte, del 5 al 11 de febrero

Los Realejos será la capital de las murgas del Norte en el Carnaval 2023 después de dos años sin celebrarse el certamen comarcal por la incidencia de la pandemia. El municipio que ahora preside Adolfo González -director de Archicuerpos 1991-2005 y que ganó el único triplete del Norte en 2001- reunirá el domingo 5 de febrero a los colectivos infantiles y que del lunes 6 al sábado 11 convocará a los adultos. En los próximos días se avanzará para conocer las murgas que participarán y que permitirá definir si serán dos fases y el número de finalistas. | H.G.



**NUEVO** TOYOTA AYGO X CONDUCE





Acceso al colegio Hispano Inglés por la Rambla de Santa Cruz. | CARSTEN W. LAURITSEN

### Eloísa Reverón

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El colegio Hispano Inglés, en la capital tinerfeña, ha suspendido de manera provisional la entrada y salida del centro escolar de los alumnos de quinto y sexto curso por el acceso de la Rambla de Santa Cruz. Desde el colegio se ha indicado que se está gestionando con el Ayuntamiento chicharrero la puesta en marcha de las medidas necesarias para garantizar la seguridad del alumnado.

Por lo tanto, y según informa el centro, hasta que se lleve a cabo el acondicionamiento de la salida y entrada del colegio, éstas se realizarán por la puerta de Robayna. EL DÍA publicó esta semana la denuncia de los padres de los alumnos de dichos cursos, quienes ase-

## El colegio Hispano Inglés suspende de manera provisional la entrada por la Rambla

El centro escolar y el Ayuntamiento estudian las medidas necesarias para garantizar la seguridad

guraban que temían por la seguridad de sus hijos, ya que para entrar y salir del centro debían caminar por la estrecha acera de esa zona de la Rambla, «lo que es un auténtico peligro, teniendo en cuenta la velocidad a la que circulan los coches por dicha vía». Ayer viernes, el Hispano Inglés envió un «aviso urgente» a los padres, informando del cambio de acceso y de que se está tramitando con las áreas correspondientes del Ayuntamiento una solución.

Fuentes municipales han apuntado que, con toda probabilidad, desde el área de Servicios Públicos se instalarán vallas en la zona de la acera que utilizan los alumnos. En la actualidad, éstas solo se encuentran en la puerta del colegio que da acceso a la Rambla de Santa Cruz.

Los padres denunciaron a través de EL DÍA que el acceso «supone un auténtico peligro»

Los padres indicaron en su denuncia que los niños apenas caben en dicha acera y tienen que caminar «pegados a la pared», situación que empeora «cuando viene alguien de frente». «Y es un auténtico peligro que utilicen la calzada o que alguno se caiga», han manifestado.

Los padres mostraron su preocupación por la inseguridad a la que se enfrentaban diariamente sus hijos tanto cuando entraban al colegio como cuando salían de él, por lo que reclamaron una solución urgente. Esta misma semana, y según afirmaron, un alumno empujó a otro mientras transitaban por la acera, «el cual cayó en la calzada y casi lo atropellan».

Los padres solicitaron que se establecieran medidas de seguridad en la zona de forma inmediata, «antes de que se produzca un accidente». Recordaron que en otros colegios del municipio chicharrero, con problemáticas similares, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha intervenido a través de diferentes actuaciones, para garantizar la seguridad del alumnado. Es el caso, por ejemplo, de los centros escolares de la Pureza de María y de Chamberí, donde se ampliaron las aceras y se establecieron medidas debido al peligro al que se exponían los niños.

La edil socialista augura «un resultado electoral contundente que impedirá que CC vuelva a ganar en los despachos lo que pierde en las urnas». Recordó que el proyecto de los socialistas en Santa Cruz solo gobernó un año «debido a una moción de censura planteada durante el confinamiento», pero, agregó, «hicimos más en ese tiempo que el actual alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, en los 11 que ha ocupado la Alcaldía». Aún así, dijo, «aún queda mucho por hacer».

El PSOE de Santa Cruz de Tenerife elegirá candidatura a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife el 9 de octubre en unas primarias a las que está convocada toda su militancia. Si ninguna candidatura consigue la mitad más uno de los votos en primera vuelta, una segunda jornada de votación está programada para el 16 de octubre. Patricia Hernández es la única integrante de la formación socialista que ha expresado su intención de presentarse al proceso.

## La capital sorteará tarjetas prepago de Titsa entre quienes celebren el Día Sin Coche

El Ayuntamiento comenzará a implantar la Zona de Bajas Emisiones a lo largo del próximo año

Eloísa Reverón

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El 22 de septiembre, el Ayuntamiento de Santa Cruz sorteará 20 tarjetas prepago de Titsa entre los ciudadanos que celebren el Día Mundial sin Coche. es decir, entre aquellos que ese día utilicen el transporte público, ya sea la guagua, el taxi o el tranvía dentro del municipio. Quienes quieran participar podrán hacerlo subiendo fotografías sobre los trayectos realizados a Instagram o Twitter, con las etiquetas #Mobilityweek2022 y #SemanaMovilidad2022SC, y mencionado al @santacruz ayto.

Esta es una de las acciones que el Consistorio ha preparado para celebrar la Semana Europea de la Movilidad, entre el 
22 y el 26 de septiembre, según lo anunciaron ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez 
(CC), la edil de Movilidad y Seguridad, Evelyn Alonso (Cs), y el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife (PP).

Estos aprovecharon para destacar que Santa Cruz pondrá en marcha numerosos proyectos para mejorar la movilidad en el municipio y reducir la contaminación, como la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en el centro de la ciudad, que se iniciará en 2023 con la colocación de cámaras y sensores de emisiones, y con la que se establecerán restricciones al tráfico en el caso de que sea necesario. Asimismo, se implantarán aparcamientos rotatorios y se creará una red de carriles para bicicletas.

Con respecto a la celebración de la Semana de la Movilidad, el programa de actividades también incluye una «caravana silenciosa» de vehículos eléctricos, que recorrerá la futura Zona de Bajas Emisiones el sábado 24. Partirá a las 12:00 horas desde el Parque Marítimo. El domingo 25, entre otras acciones, se ofrecerá un taller en el que cualquier persona podrá desde aprender a montar en bicicleta como recordar su uso o perfeccionar su técnica. La actividad se desarrollará entre las 09:00 y las 14:00 horas, en la explanada del parque de La Gesta.

Por último, el lunes 26, se celebrará una jornada técnica sobre la Estrategia de Movilidad Urbana Sostenible que, mediante ponencias y coloquios, debatirá el presente y futuro para Santa Cruz de Tenerife en esta materia.

## El PSOE de Santa Cruz respalda la candidatura de Patricia Hernández

La formación elegirá al candidato a la Alcaldía el 9 de octubre La edil es la única que ha expresado su intención de presentarse

Eloísa Reverón

SANTA CRUZ DE TENERIFE

La ejecutiva municipal del PSOE de Santa Cruz de Tenerife ha respaldado unánimemente la candidatura de Patricia Hernández a la Alcaldía de la capital chicharrera. La formación socialista considera que su actual líder «es la persona idónea para revalidar la Alcaldía conseguida en 2019 y volver a colocar a CC en la oposición».

En su intervención durante la reunión celebrada el jueves, Hernández explicó que «afrontamos estas elecciones con más ilusión y fuerza que la convocatoria de 2019». «Demostramos en apenas

un año que es posible gobernar mejor para Santa Cruz y lo volveremos a hacer». La ya precandidata socialista se comprometió a trabajar con «coherencia, responsabilidad y seriedad» para que «todos los chicharreros vuelvan a encontrar en el Ayuntamiento la herramienta de transformación que necesita la ciudad».

Voces de la ejecutiva respondieron que Hernández es «la única que puede cristalizar los anhelos de cambio de los chicharreros y dar respuesta la movilización social que en 2020 mostró su indignación en las calles ante el uso de tránsfugas para frenar el cambio que la ciudadanía votó en 2019».

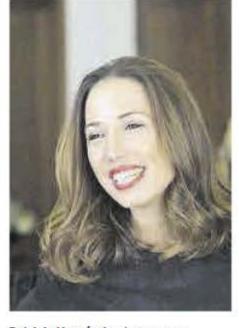

Patricia Hernández. DELIA PADRÓN

## E. D.

LA LAGUNA

El Ayuntamiento de la Laguna ha aprobado la contratación de las obras de renovación del pavimento en los pabellones cubiertos Islas Canarias, en Finca España, y Montaña de Taco. El área de Obras e Infraestructuras ha adjudicado estas actuaciones por más de 269.000 euros, cantidad que se distribuye en 150.334 euros para el Islas Canarias y 119.403 para el Montaña de Taco, conocido anteriormente como Pablos Abril. El contrato con la empresa adjudicataria será formalizado en un plazo inferior a quince días.

Las labores en el Islas Canarias se centrarán en la renovación de 1.509,36 metros cuadrados de parqué y en la realización de marcajes para canchas centrales de balonmano-fútbol sala, específica para balonmano y otra para voleibol, así como tres transversales de basket y otras tres para entrenamiento de voleibol. Además, se colocará un nuevo juego de porterías reglamentarias de balonmano-fútbol sala.

En el caso del Montaña de Taco, los marcajes serán para canchas centrales de balonmanofútbol sala, baloncesto y voleibol, dos transversales de basket y cuatro para el entrenamiento de voleibol. Los protectores acolchados se ajustarán a la nueva medida y también se pondrá un nuevo juego de porterías regla-

## 269.000 euros para los pabellones Islas Canarias y Montaña de Taco

El Consistorio contrata la renovación del pavimento en estas instalaciones cubiertas



Un partido en el Pabellón Montaña de Taco. | CARSTENW. LAURITSEN

mentarias de balonmano-fútbol sala. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, celebra «el inmediato comienzo de unas obras muy demandadas por los clubes y deportístas de dos barrios emblemáticos del municipio, que reclamaban contar con unas instalaciones con las condiciones adecuadas y acordes al nivel de su rendimiento deportivo».

El concejal de Obras e Infraestructuras, Josimar Hernández, informa de que los trabajos consistirán en la colocación de parqué deportivo con base elástica en una superficie total de 2.720 metros cuadrados, con un plazo estimado de ejecución de dos meses a partir de la firma del contrato. El concejal señala que la intervención «responde a la voluntad del grupo de gobierno de ir mejorando paulatinamente las infraestructuras municipales para la práctica deportiva en todo el municipio».

Por su parte, la concejala de Deportes y presidenta del Organismo Autónomo de Deportes, Idaira Afonso, aplaude el final de un proceso que fructifica «después de mucho trabajo de manera coordinada y colaborativa entre el área de OAD». Y añade: «Además, estamos en permanente comunicación con los clubes que se van a ver afectados, y se les ha brindado la posibilidad de buscar soluciones para que durante el desarrollo de las obras puedan continuar sus entrenamientos y sus partidos».

## Actividades en el municipio con motivo de la Semana Europea de la Movilidad

E.D.

LA LAGUNA

La Laguna inició ayer la celebración de la Semana Europea de la Movilidad (SEM). Esta iniciativa cuenta con un programa para todas las edades, en el que se han involucrado diferentes sectores y comunidades del municipio y que se desarrollará del 16 al 22 de septiembre. El objetivo es «sensibilizar sobre las ventajas y los beneficios para la salud y el medio ambiente del uso de modos de transporte más sostenibles», indicó el Ayuntamiento en una nota.

Entre las novedades de esta edición se incluyen la participación en el evento internacional Park(ing) Day.

## TEGUESTE

## La Villa fomenta el desplazamiento a pie entre sus residentes con Metrominuto

### E.D.

TEGUESTE

El Ayuntamiento de Tegueste organiza un programa de actividades con motivo de la Semana de la Movilidad Europe hasta el próximo viernes 23, en el que se incluyen iniciativas para fomentar la movilidad sostenible y respetuosa con el entorno, como es el caso del Metrominuto o la Pediguagua.

El concejal de Medioambiente y Transición Ecológica, Manuel Martín, explica que desde su área se ha trabajado en la elaboración del Metrominuto, un mapa que mide distancias entre varias ubicaciones del casco de Tegueste y los tiempos medios que se tarda en desplazarse por ellos.

## **EL ROSARIO**

## Comienza el periodo voluntario de cobro de las tasas de basura y vados

E.D.

EL ROSARIO

El área de Hacienda del Ayuntamiento de El Rosario informa a los contribuyentes del municipio de que a partir de ayer, y hasta el 18 de noviembre, comienza el período voluntario de cobro de la tasa de recogida de residuos urbanos (basura) y de entrada de vehículos (vados), así como del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Cabe recordar que la tarifa doméstica de la tasa de la Basura dispone de tres bonificaciones: del 50% del importe según los ingresos del núcleo familiar, también del 50% en el caso de que la distancia entre el punto de recogida y la vivienda sea superior a 200 metros y del 40% de la tasa para los contribuyentes que acrediten la condición de titular de familia numerosa, indicó el Consistorio en una nota de prensa.

Asimismo, el pago del IAE solo afecta a aquellos titulares de empresas cuyo importe neto de su cifra de negocio supera un millón de euros anuales. En este caso, la ley que regula dicho impuesto establece una bonificación total del mismo durante los dos primeros años de iniciar la actividad y del 50% en los cinco años siguientes.

Por otro lado, los contribuyentes pueden dividir el pago de sus tasas e impuestos de 2022 en dos, cuatro, siete o diez plazos mensuales, sin recargos ni intereses. Las personas interesadas en acogerse a este plan especial deben tramitarla a través del Consorcio de Tributos en la página web www.tributostenerife.es o a través del teléfono 922208200.

Los ingresos podrán realizarse en cualquiera de las oficinas del Consorcio de Tributos, solicitando cita previa, o a través de las oficinas de las entidades bancarias colaboradoras (Caixabank, Caja-Siete, BBVA, Bankia, CajaMar, Banco Sabadell y Banco Santander) y su red de cajeros.

El área de Hacienda recomienda la domiciliación bancaria de las tasas y tributos a fin de evitar recargos e intereses de demora, una vez pasado el periodo voluntario de cobro, así como molestias a la hora de abonar los recibos.





## NOS MUEVE HACER REALIDAD TUS PROYECTOS SOCIALES Y SOSTENIBLES

Si trabajas en una ONG o colaboras con ella y quieres llevar a cabo un proyecto que impulse la inclusión social preséntalo en fundacioncepsa.com del 8 al 28 de septiembre de 2022.

Los proyectos ganadores contarán con una ayuda de hasta 15 mil euros. Se valorarán positivamente las iniciativas sostenibles que contribuyan a la transición ecológica.





## Ayuda a familias y comercios con nuevos bonos para hacer compras en toda la Isla

El Cabildo pondrá bonos en el mercado por 600.000 euros \* Los comercios que quieran adherirse a la campaña podrán inscribirse hasta el 14 de octubre en 'bonotenerife.es'

E.D.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Comienza una nueva campaña con la que se pondrán en el mercado bonos por un valor de 600.000 euros, de los que el Cabildo de Tenerife aportará la mitad, para incentivar las ventas de los pequeños y medianos comercios de toda la Isla. El plazo para que los comercios se adhieran a esta iniciativa arrancó ayer y estará vigente hasta el próximo 14 de octubre.

Pedro Martín señala que con esta tercera campaña, en la que se ha duplicado el presupuesto con respecto a la edición anterior, se pretende, además, «ofrecer una ayuda a las familias tinerfeñas, en un momento en el que la inflación está afectando a sus bolsillos y a su capacidad de compra». Y añadió: «Es una más de las medidas que estamos implantando para colaborar con las economías familiares y que se suma, por ejemplo, al descuento del 50% en el transporte público que pusimos en marcha el 1 de septiembre».

Añade que los nuevos bonos, que la ciudadanía podrá comenzar a canjearse a partir del 31 de octubre, supondrán un repunte de la actividad de los pequeños y medianos comercios de toda la isla, especialmente la de aquellos municipios en los que no existe ningún incentivo similar. «Nuestra prioridad es dar las mismas oportunidades a todos los comercios minoristas de Tenerife y para ello esta iniciativa está dirigida a aquellos establecimientos que no participan en ninguna otra campaña de descuento impulsada desde otra administración pública», indicó el presidente.

Por su parte, la consejera de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior, Carmen Luz Baso, destaca la buena acogida que tuvo esta iniciativa en la última edición, y recuerda que la campaña ha sido diseñada de acuerdo con las propuestas planteadas por los propios comerciantes que participaron en la primera edición lanzada en enero de este año. «Se trata de una oportunidad para todos los comercios, que podrán ofrecer al consumidor descuentos de hasta 60 euros por sus compras, sin perder dinero», señala la consejera.

En concreto, la campaña, que está gestionada por la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede), contempla tres tipos de bonos, por importes de 10, 30 y 60 euros, de los que el 50% lo pagará el consumidor y la otra mitad será abonada por el Cabildo, que hará efectivo el pago a los comercios en el plazo máximo de dos semanas,



**CARMEN LUZ BASSO** Consejera de Empleo

«Los comercios podrán ofrecer al consumidor descuentos de hasta 60 euros sin perder dinero»

a partir de la fecha de la compra. Los comercios que quieran beneficiarse de esta iniciativa pueden solicitar, hasta el 14 se octubre, su adhesión al programa a través de un formulario habilitado en la web bonotenerife.es.

Las empresas que ya hayan participado en la anterior edición de Bono Tenerife podrán acogerse a

esta nueva campaña, realizando un «pequeño trámite». Con el objetivo de facilitar la inscripción y los trámites necesarios, también se ha puesto a disposición un servicio de atención telefónica, en el número 922100008, con los siguientes horarios: de 9:00 a 21:00 horas de lunes a viernes, así como de 10:00 a 14:00 horas los fines de semana. Además, se podrán realizar consultas sobre el programa en el correo electrónico

#### 388.000 euros en ventas

La última edición del programa, que se llevó a cabo entre el 16 de mayo y el 30 de junio de este mismo año, generó ventas por un importe de 388.000 euros en pequeños negocios dedicados al comercio, la hostelería y otros servicios, como peluquerías o gimnasios.

Siete de cada diez establecimientos adheridos percibieron un aumento en las ventas y de nuevos consumidores gracias al Bono Consumo Tenerife. Además, más del 62% de los comercios valora con la máxima calificación el programa, mientras que el 15,7% lo puntúa con un cuatro sobre cinco. La principal demanda de los establecimientos, dado el éxito del programa, fue aumentar el presupuesto para futuras ediciones del programa, algo que se ha tenido en cuenta ahora.



Un momento del encuentro celebrado ayer. MIGUEL BARRETO (EFE)

El Día

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, le pidió ayer a la ministra de Justicia, Pilar Llop, la unificación de los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz. Fue durante una reunión de trabajo en la que se abordaron diferentes cuestiones para mejorar los servicios de atención judicial que se prestan en la Isla. En la recepción también participaron la vicepresidenta se-

## Martín propone a Llop unir los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz

gunda del Cabildo, Berta Pérez, y el subdelegado del Gobierno en Canarias, Jesús Javier Plata.

Pedro Martín destacó lo «fructífero» de este encuentro, en el que «le hemos trasladado varias de las cuestiones que desde el Gobierno

insular consideramos prioritarias para conseguir una mayor agilidad y operatividad en la actividad judicial, y seguir mejorando la atención a la población».

La propuesta de unificar los partidos judiciales de La Orotava

y el Puerto de la Cruz busca «una mayor eficacia en beneficio de la comarca norte de Tenerife». En la actualidad, desde el Ministerio de Justicia se está tramitando el proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa. «Hemos aprovechado este contexto para trasladarle esta petición. Esta es una de las modificaciones más interesantes para Tenerife», señaló Martín. También afirmó que «le hemos transmitido la necesidad de contar con nuevas dependencias judiciales en la capital tinerfeña».

## Coalición Canaria reclama un mayor control para evitar los precios abusivos

Efraín Medina defenderá una moción para proteger a las familias más necesitadas

El Día

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El grupo de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife solicita un mayor control por parte del Gobierno de España para evitar los precios abusivos y luchar contra la reduflación, una tendencia creciente que consiste en dar menos cantidad cobrando lo mismo. El consejero nacionalista, Efraín Medina. defenderá una moción en la comisión plenaria de Empleo. Desarrollo Socioeconómico, Educación y Deportes para «proteger a las familias más necesitadas que se están viendo afectadas por el incremento de los precios». Para ellos propone una campaña para dar a conocer el Sistema de Informantes de Competencia Anónimos (SICA) «una herramienta que permite denunciar a las empresas que abusan de los precios».

Medina explica que «la sociedad española, en general, y la canaria y tinerfeña, en particular, está sufriendo la pérdida de poder adquisitivo debido al aumento de la inflación, tanto de la general-incremento generalizado de los precios de los bienes y servicios- como de la subvacente, que muestra la variabilidad de los precios de consumo a corto plazo de forma más precisa que la general». «El alza en el precio de productos de primera necesidad es especialmente preocupante desde el punto de vista distributivo porque se ensaña de manera particularmente cruda sobre las capas más desfavorecidas de la población. Las familias con menos recursos económicos tienen que dedicar una fracción mayor de su renta a alimentación, luz y gas, productos de higiene o transporte, entre otros», explica Medina.

El consejero de CC-PNC asegura que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció a importantes empresas la pasada semana ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por presuntas prácticas de reduflación. «Algunas empresas, principalmente multinacionales, lo que están haciendo es camuflar la subida de precios y no podemos permitirlo. Es necesario que la ciudadanía conozca el SICA para poder luchar contra esas prácticas porque van contra las familias más débiles», explica Medina.

## C-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

#### El Hierro

Valverde: (14975863) 19/sep 15:30 a 20:25 REPÚBLICA VENEZUELA Nº5, C/ REPÚBLICA DE VENEZUELA

San Sebastián de la Gomera: (14917557) 21/sep 08:00 a 11:15 AVD V CENTENARIO CRUCE AVDA DESCUBRIDORES, AV/ DEL V CENTENARIO

Arona: (14977299) 22/sep 09:00 a 15:45 C/ BOSTON N°4, LOS CRISTIANOS, C/ BOSTON (14977305) 22/sep 09:00 a 15:45 EDIF. FUNCHAL, LOS CRISTIANOS, AV/ AMSTERDAM (DE), C/ BOSTON, CR/ GRAL TF-655 CRISTIANOS-GUAZA, ED/ FUNCHAL

Candelaria: (14979525) 20/sep 10:30 a 16:00 AV/ GENERALISIMO (14870989) 23/sep 08:00 a 12:00 GUAJA, C-822, IGUESTE, C/BAJO MAJA, C/CAMINO DE AÑACO, C/CUATRO ESQUINAS, C/ EL PORVENIR, C/ LA GUANCHA, C/ GUAYDIL, C/ LOMO DE ARENA, C/ LOS OIGANOS, C/ MORRA MARIA DEL CARMEN, C/ LAS MORRAS, C/ LA PITERITA, C/ RISCO TIERRA, CN/ CRUZ COLORADA, CN/ LA FAROLA, CN/ LOS TOMILLOS, CR/ GENERAL DEL SUR, DS/ CHIPAZ, DS/ CUEVAS DE AREAS, DS/ LOMO DE ARENAS, FC/ CUATRO ESQUINAS

Güímar: (14985409) 19/sep 23:00 a 20/septiembre 02:30 AV. GÜIMAR, LA CALETA S/N, C/CIRILO EL TAMBORILERO, EL TABLADO, C/OROTAVA, LA PUENTE, CRUCE EL TABLADO-TF1, EL TABLADO, CTRA.LA CALETA-EL TABLADO, PTA.DEL CUERVO S/N, CTRA.LAS BAJAS, PUERTITO S/N, JUNTO AUTOPISTA DEL SUR, JUNTO CLUB NAUTICO, PUERTITO S/N, PUNTA PRIETA S/N, AU/ AUTOPISTA SUR, AV/ DE BAYON, AV/ GUIMAR - LA CALETA, AV/ DE GUIMAR, AV/ MARITIMA, AV/ MIGUEL DELGADO HERNANDEZ, BC/ JAGUA, C/ ABRIGO, C/ ADOLFO EL PAJARE-RO, C/ AGACHE, C/ AGUSTIN ANGEL GARCIA DIAZ, C/ ALEGRANZA, C/ AZORES, C/ BALANDRA, C/ BOBEDA, C/ BOGAVANTES, C/ CABO VERDE, C/ CALETA, C/ CALETA DE PESCA-DORES, C/ CALLEJON UNO, C/ CANGUIRAFO, C/ CARLOS REYES GONZALEZ DE MESA, C/ CHU GUILLERMO, C/ CIRILO EL TAMBORILERO, C/ CULASO, C/ EL DELFIN, C/ EL CEBADAL, C/ EL EMIGRANTE, C/ EL ESCOBON, C/ EL SAUZAL, C/ EL SAUZAL-LA PUENTE, C/ ESPIGON, C/ GOLETE, C/ JUAN CASTRO MACIAS, C/ JUAN RAMOS BARRIOS, C/ LA FULA, C/ LA GRACIOSA, C/LA TONINA, C/LA TOSCA, C/LA VICTORIA, C/LAS ROSAS, C/LOBOS DE MAR, C/LUIS CAMPOS DIAZ, C/MADEIRA, C/MARIA JULIA PEREZ DIAZ, C/LA MATANZA, C/ MONTANA CLARA - LA CALETA, C/ OROTAVA, C/ PUERTO DE AGACHE, C/ PUNTA JURADO, C/ SANTA URSULA, C/ TACORONTE, C/ TONINA, C/ TOSCAL, CALLE/ EL CEBADAL (EL TABLA-DO -GUIMAR-), CALLE/ NEPTUNO (LOMO DE MENA), CJ/ CHIMAJE, CJ/ EL TAMBORIL, CN/ LAS BAJAS, CN/ LAS CAÑADAS, CN/ DE LOS LLANOS, CR/ LITORAL DE AGACHE, CR/ PUERTI-TO, CR/ TABLADO A ESCOBONAL, DS/ PLAYA SANTA LUCIA, DS/ PUNTA PRIETA, PG/ 10, PJ/ DEL HORNO, PZ/ DE SAN CARLOS, PZ/ SAGRADO CORAZON

La Matanza de Acentejo: (14974887) 19/sep 08:30 a 11:30 URB. RISCO DEL PERRO S/N, C/ ACENTEJO, C/ RISCO DEL PERRO, C/ VIA ACCESO DE SERVICIO

La Orotava: (14820251) 22/sep 08:30 a 15:00 C/ FIGUEROA LADO Nº 2, SAN JUAN, C/ BICHA, C/ BUENAVENTURA MACHADO MELIAN, C/ CENTELLA, C/ CLAUDIO, C/ DOCTOR DOMINGO GONZALEZ GARCIA, C/ FERNANDO FUENTES, C/ FIGUEROA, C/ LIMONEROS, C/ MARQUEZ, C/ MENESES, C/ NUEVA, C/ NUEVA-LA VERA, C/ PESCOTE, C/ SAN JUAN, PZ/ FERNANDO FUENTES (14977399) 22/sep 10:00 a 15:30 BC/ RAYA, C/ ANOTNIO Y ELISA SOTOMAYOR, C/ MONSERRAT ESTANY CABRERA, C/ SUERTES-LA PERDOMA (LAS), CR/ GENERAL LA PERDOMA, CR/TF-324-LA PUNTA, LG/La Orotava

Puerto de la Cruz: (14977293) 19/sep 08:30 a 12:30 JOSE TOMAS PABLO (EDF.MONTALBAN), C/ JOSE TOMAS DE PABLO, C/ RECTOR BENITO RODRIGUEZ RIOS

Realejos, Los: (14977387) 20/sep 08:30 a 11:30 C/ PUERTO FRANCO, REALEJO BAJO, C/ LA ALHONDIGA, C/ CARMEN, C/ GARCIA ESTRADA, C/ PUENTE, C/ PUERTO, C/ PUERTO FRANCO, C/ SAN AGUSTIN (14934443) 21/sep 08:00 a 09:30 CNO. CRUZ DEL CASTAÑO, 2 LAS LLANADAS, CTRA. GRAL, HOYA DE PABLO, LAS LLANADAS, CTRALA FERRUJA, 96 LA FERRUJA, C/ CALZADILLA, C/LOMO HURTADO, C/PALO BLANCO, CAMINO/LAS ARENITAS (PALO BLANCO), CAMINO/ATRAVESADO\_(PALO BLANCO), CN/ANGOSTOS, CN/LAS ARENITAS, CN/ ATRAVESADO, CN/ CRUZ DEL CASTAÑO, CN/ LA FERRUJA, CN/ LOMO INCIENSO, CN/ MADROÑO, CN/ LA PIÑERA, CN/ LAS ROSAS, CN/ TANQUERA, CN/ TRES PINOS, CN/ EL VIÑATICO, CR/ DE LAS LLANADAS, CR/ LA FERRUJA, CR/ LA FURNIA, CR/ GENERAL PALO BLANCO, CR/ LAS LLANADAS, CS/ CERCADO, DS/ HOYA FARRAIS, LG/ HOYA DE PABLO, PG/ 25, POLIGO-NO/ 11 (LOS REALEJOS), VI/ CAMINO LOS ANGOSTOS (14936297) 21/sep 10:30 a 16:30 C/. GRAL PALO BLANCO, 22, LA PIÑERA, C/ CALZADILLA, C/ LOMO DE LOS AJOS, C/ EL MOCAN, C/ MONTES CLAROS, C/ PALO BLANCO, C/ PIÑERA ALTA, CN/ ANGOSTOS, CN/ GARROTA, CN/ LA PIÑERA, CN/ PIÑERA BAJA, CN/ LA TREVIÑA, CR/ GENERAL PALO BLANCO, DS/ MOCAN, FC/ ALBORNOZ, POLIGONO/ 11 (LOS REALEJOS), POLIGONO/ 12 (LOS REALEJOS) (14936647) 21/sep 17:30 a 19:00 CNO. CRUZ DEL CASTAÑO, 2 LAS LLANADAS, CTRA. GRAL, HO-YA DE PABLO, LAS LLANADAS, CTRALA FERRUJA, 96 LA FERRUJA, C/ CALZADILLA, C/ LOMO HURTADO, C/ PALO BLANCO, CAMINO/ LAS ARENITAS (PALO BLANCO), CAMINO/ ATRAVE-SADO\_ (PALO BLANCO), CN/ ANGOSTOS, CN/ LAS ARENITAS, CN/ ATRAVESADO, CN/ CRUZ DEL CASTAÑO, CN/ LA FERRUJA, CN/ LOMO INCIENSO, CN/ MADROÑO, CN/ LA PIÑERA, CN/ LAS ROSAS, CN/ TANQUERA, CN/ TRES PINOS, CN/ EL VIÑATICO, CR/ DE LAS LLANADAS, CR/ LA FERRUJA, CR/ LA FURNIA, CR/ GENERAL PALO BLANCO, CR/ LAS LLANADAS, CS/ CERCADO, DS/ HOYA FARRAIS, LG/ HOYA DE PABLO, PG/ 25, POLIGONO/ 11 (LOS REALEJOS), VI/ CAMINO LOS ANGOSTOS (14977399) 22/sep 10:00 a 15:30 C/ LA RAYA, BARRANCO, CRUZ SANTA, BC/ RAYA, C/ EL BREZAL, C/ NARANJO, C/ PULDON NATERO, C/ PUNTA, C/ REAL DE LA CRUZ SANTA, C/ LA SUERTE, C/ TRANSVERSAL PUNTA, C/ VILLANUEVA, CALLE/ EL BREZAL (CRUZ SANTA), CALLE/ NARANJO (CRUZ SANTA), CALLE/ POLIGONO (CRUZ SANTA), CALLE/ PUNTA (CRUZ SANTA), CR/ GENERAL CRUZ SANTA

San Cristóbal de La Laguna: (14521591) 21/sep 09:00 a 14:30 C/ PICONERA (14554579) 22/sep 08:00 a 13:20 C/ ESTADO ALARA EDF. 1 PORTAL 1, C/ CALZADA, C/ DOCTOR MARAÑON, C/ ESTADO DE ARAGUA, C/ ESTADO LARA, C/ ESTADO MONAGAS, C/ HERMANO PEDRO, C/ JUAN PEREZ DELGADO, C/ MOGAN, C/ MOLINOS DE AGUA, C/ VERDELLADA, PJ/ PASAJE LOS MOLINOS (14695715) 25/sep 08:00 a 09:00 C/ SANTA ANA, CN/ SANTA ANA, CR/ GENERAL DEL NORTE (14663253) 25/sep 09:00 a 18:00 C/ SANTA ANA, CAMINO SANTA ANA, GUAMASA, CJ/ SANTA ANA, CR/ GENERAL DEL NORTE (14695841) 25/sep 18:00 a 19:00 C/ SANTA ANA, CN/ SANTA ANA, CR/ GENERAL DEL NORTE

San Miguel de Abona: (14974939) 20/sep 07:30 a 09:30 CRTA. A LOS ABRIGOS, LAS CHAFIRAS, C/ AÑEPA, C/ FUNDADORES CASMI, C/ FUNDADORES COOPERATIVA, C/ JUREÑA, C/ SAN MIGUEL, CR/ A LOS ABRIGOS, CR/ GRAL SAN MIGUEL A CHAFIRAS, CR/ LOS ABRIGOS, PG/ CHAFIRAS, PG/ LAS CHAFIRAS (14974943) 20/sep 14:30 a 16:30 CRTA. A LOS ABRIGOS, LAS CHAFIRAS, C/ AÑEPA, C/ FUNDADORES CASMI, C/ FUNDADORES COOPERATIVA, C/ JUREÑA, C/ SAN MIGUEL, CR/ A LOS ABRIGOS, CR/ GRAL SAN MIGUEL A CHAFIRAS, CR/ LOS ABRIGOS, PG/ CHAFIRAS, PG/ LAS CHAFIRAS (14776095) 21/sep 08:30 a 10:30 C/MENCEY TEGUESTE, AV/ LUCIO DIAZ- FLORES FEO, C/ MENCEY TEGUESTE -UB.LL.CAMELLO (14961553) 23/sep 07:30 a 09:30 C/ SIETE ISLAS CANARIAS, AV/ SIETE ISLAS CANARIAS, AVENIDA/ SIETE ISLAS CANARIAS (SAN MIGUEL), C/ LLANO EL CAMELLO (14961565) 23/sep 14:30 a 16:30 C/ SIETE ISLAS CANARIAS, AV/ SIETE ISLAS CANARIAS, AVENIDA/ SIETE ISLAS CANARIAS (SAN MIGUEL), C/ LLANO EL CAMELLO

Santa Cruz de Tenerife: (14950893) 19/sep 07:15 a 09:00 LAS DELICIAS, OFRA, AV/ PRINCIPES DE ESPAÑA, C/ HERMANOS PINZON, C/ HERNAN CORTES, C/ PEDRO DOBLADO CLAVERIE, C/ ROMULO ALBERTO MARRERO, C/ YUCATAN, CR/ GRAL DEL ROSARIO TF-194, PA/ BENEHARO (14976911) 19/sep 09:31 a 17:00 MUELLE DE RIBERA DEL PTO DE STA CRUZ TENERIFE, C/ MUELLE DE RIBERA DEL PUERTO (14950919) 19/sep 14:30 a 16:30 LAS DELICIAS, OFRA, AV/ PRINCIPES DE ESPAÑA, C/ HERMANOS PINZON, C/ HERNAN CORTES, C/ PEDRO DOBLADO CLAVERIE, C/ ROMULO ALBERTO MARRERO, C/ YUCATAN, CR/ GRAL DEL ROSARIO TF-194, PA/ BENEHARO (14972311) 20/sep 07:30 a 09:00 C/ VILLALBA HERVAS №23 (SUBT.), C/ ALCAL-DE MANDILLO TEJERA, C/BETHENCOURT ALFONSO, C/CASTILLO, C/JOSE MURPHY, C/EL PILAR, C/VALENTIN SANZ, C/VILLALBA HERVAS, PLAZA/PRINCIPE DE ASTURIAS, (S/C DE TENERI-FE), PZ/ ALFEREZ PROVISIONAL (14972357) 20/sep 14:30 a 16:30 C/ VILLALBA HERVAS Nº23 (SUBT.), C/ ALCALDE MANDILLO TEJERA, C/ BETHENCOURT ALFONSO, C/ CASTILLO, C/ JOSE MURPHY, C/ EL PILAR, C/ VALENTIN SANZ, C/ VILLALBA HERVAS, PLAZA/ PRINCIPE DE ASTURIAS, (S/C DE TENERIFE), PZ/ ALFEREZ PROVISIONAL (14731899) 21/sep 07:30 a 09:00 C/ CHAFI-RA, 71, C/ ACEVIÑOS, C/ ALAJERO, C/ ARGUAL, C/ ARMEÑIME, C/ CHAFIRAS - LAS MORADITAS, C/ HERMIGUA, C/ TAGAMICHE, C/ TAGAMICHE, C/ TAMADUSTE, C/ TAMADUSTE -LAS MORADITAS, C/TENERRA, CALLE/ CHAFIRA (S/C DE TENERIFE), CALLE/ CHIPEQUE (S/C DE TENERIFE), CALLE/ ECHEDO (S/C DE TENERIFE), CALLE/ FRONTERA (S/C DE TENERIFE), CALLE/ PINO ALTO (S/C DE TENERIFE), PZ/ CHAJELIPE (14521591) 21/sep 09:00 α 14:30 C/ CHAFIRA, 71, LAS MORADITAS - TACO, C/ ACEVIÑOS, C/ ALAJERO, C/ ARGUAL, C/ ARMEÑIME, C/ CHAFIRAS - LAS MORADITAS, C/ HERMIGUA, C/ TAGAMICHE, C/ TAGANICHE, C/ TAMADUSTE, C/ TAMADUSTE - LAS MORADITAS, C/ TENERRA, CALLE/ CHAFIRA (S/C DE TENERIFE), CALLE/ CHIPEQUE (S/C DE TENERIFE), CALLE/ ECHEDO (S/C DE TENERIFE), CALLE/ FRONTERA (S/C DE TENERIFE), CALLE/ PINO ALTO (S/C DE TENERIFE), PZ/ CHAJELIPE (14731969) 21/sep 14:30 a 16:00 C/ CHAFIRA, 71, C/ ACEVIÑOS, C/ ALAJERO, C/ ARGUAL, C/ ARMEÑIME, C/ CHAFIRAS - LAS MORADITAS, C/ HERMIGUA, C/ TAGAMICHE, C/ TAGAMICHE, C/ TAMADUS-TE, C/TAMADUSTE - LAS MORADITAS, C/TENERRA, CALLE/ CHAFIRA (S/C DE TENERIFE), CALLE/ CHIPEQUE (S/C DE TENERIFE), CALLE/ ECHEDO (S/C DE TENERIFE), CALLE/ FRONTERA (S/C DE TENERIFE), CALLE/ PINO ALTO (S/C DE TENERIFE), PZ/ CHAJELIPE (14825847) 22/sep 07:15 a 08:30 BENCHEQUE, 14 - SANTA CLARA, C/SARGENTO PROVISIONALES, 24 S/C DE TENERIFE, C/ BENCHEQUE, C/ CORINTO, C/ JUAN RODRIGUEZ SANTOS, C/ ROSALIA CASTRO-OFRA, C/ SARGENTO PROVISIONAL, C/ LA VICA (14943893) 22/sep 07:15 a 08:30 C/ SARGENTOS PROVISIONALES, AV/ PRINCIPES DE ESPAÑA, C/ ANTONIO JOSE MELO Y NOVO, C/ ANTRACITA, C/ ARCIPRESTE DE HITA, C/ DOCTOR CORVINIANO RODRIGUEZ, C/ FEIJOO, C/ FRAY ANTONIO DE GUEVARA, C/ FRAY LUIS DE LEON, C/ GUTIERREZ DE CETINA, C/ HERMANO PEDRO, C/ HURTADO DE MENDOZA, C/ INFANTE JUAN MANUEL, C/ JADE, C/ JUAN DE MARIA-NA, C/ MESONERO ROMANOS, C/ OLIVINA, C/ PARDO BAZAN, C/ SARGENTO PROVISIONAL, VI/ PRIMERA AGUAMARINA (14945113) 22/sep 07:15 a 08:30 C/ SARGENTOS PROVISIONA-LES, C/JUAN DE MARIANA (14943853) 22/sep 14:30 a 16:30 BENCHEQUE, 14 - SANTA CLARA, C/SARGENTO PROVISIONALES, 24 S/C DE TENERIFE, C/BENCHEQUE, C/CORINTO, C/JUAN RODRIGUEZ SANTOS, C/ROSALIA CASTRO-OFRA, C/SARGENTO PROVISIONAL, C/LA VICA (14946323) 22/sep 14:30 a 16:30 C/SARGENTOS PROVISIONALES, AV/PRINCIPES DE ESPAÑA, C/ ANTONIO JOSE MELO Y NOVO, C/ ANTRACITA, C/ ARCIPRESTE DE HITA, C/ DOCTOR CORVINIANO RODRIGUEZ, C/ FEIJOO, C/ FRAY ANTONIO DE GUEVARA, C/ FRAY LUIS DE LEON, C/ GUTIERREZ DE CETINA, C/ HERMANO PEDRO, C/ HURTADO DE MENDOZA, C/ INFANTE JUAN MANUEL, C/ JADE, C/ JUAN DE MARIANA, C/ MESONERO ROMANOS, C/ OLIVINA, C/ PARDO BAZAN, C/ SARGENTO PROVISIONAL, VI/ PRIMERA AGUAMARINA (149744331) 22/sep 14:30 a 16:30 C/ SARGENTOS PROVISIONALES, C/ JUAN DE MARIANA (14979435) 23/sep 08:00 a 12:00 C/SARGENTO PROVISIONALES, 24 S/C DE TENERIFE, C/ BENCHEQUE, C/ ROSALIA CASTRO-OFRA, C/ SARGENTO PROVISIONAL, C/ LA VICA

Santiago del Teide: (14948097) 22/sep 08:15 a 09:30 C/ EL HOYO, CASCO STGO.TEID S/N, AV/ LA IGLESIA, C/ AGUSTIN RODRIGUEZ GUANCHE, C/ CALZADA, C/ CASAS DE REINA, C/ CATALINA LORENZO CACERES Y CER, C/ DELFINO TORRES, C/ FERNANDO DEL HOYO SOLORZANO, C/ HOYO, C/ JUAN CABEZA, C/ LOZANO, C/ MASCA, C/ PLACETA, C/ RAFAEL GONZALEZ PEREZ, C/SAN FERNANDO DEL HOYO, C/SAN FERNANDO REY, C/SAN JUAN BAUTISTA, C/SANTIAGO APOSTOL, C/VIRGEN, CN/AL CEMENTERIO, CR/GENERAL (14948153) 22/sep 17:30 a 18:30 C/ EL HOYO, CASCO STGO.TEID S/N, AV/ LA IGLESIA, C/ AGUSTIN RODRIGUEZ GUANCHE, C/ CALZADA, C/ CASAS DE REINA, C/ CATALINA LORENZO CACERES Y CER, C/ DELFINO TORRES, C/ FERNANDO DEL HOYO SOLORZANO, C/ HOYO, C/ JUAN CABEZA, C/ LOZANO, C/ MASCA, C/ PLACETA, C/ RAFAEL GONZALEZ PEREZ, C/ SAN FERNANDO DEL HOYO, C/ SAN FERNANDO REY, C/ SAN JUAN BAUTISTA, C/ SANTIAGO APOSTOL, C/ VIRGEN, CN/ AL CEMENTERIO, CR/ GENERAL

Tegueste: (14979491) 23/sep 13:00 a 17:00 C/ALCALDE JUAN HERNANDEZ, C/ ALCALDE JUAN HERNANDEZ, C/ ANTONIO MARTIN, C/ EL CAÑON, C/ JUSTO MERINO CONCEPCION, C/ LOS CUPRESOS, C/ REJANERO, C/ SANTO DOMINGO, C/ VALLE MOLINA, CALLE/ GENERAL PORTEZUELO (EL SOCORRO -TEGUESTE-), CN/ LADERA, CR/ GENERAL SOCORRO, CR/ PORTEZUELO LAS TOSCAS, DS/ MOLINA





## HOSTELERÍA | Firma del convenio colectivo 2022-2026



Ramón Fariña (Asociación de Empresarios de la Restauración), Jorge Marichal (Ashotel), Angelina Martín y Manuel Fitas (ambos de Sindicalistas de Base), en la firma del convenio. | E.D.

E.D.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Los 65.000 trabajadores de la hostelería de la provincia tinerfeña tendrán una subida salarial del 10,25% en los próximos cuatro años. Es la principal consecuencia de la entrada en vigor del nuevo convenio del sector hostelero, que fue acordado el 30 de julio y acaba de ser rubricado por la patronal hotelera de la provincia tinerfeña (Ashotel), la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio (AERO) y Sindicalistas de Base (SB). Las *kellys*, además, podrán prejubilarse a los 58 años.

El acuerdo del cuatrienio 2022-2026 supone aumentos anuales del 3%, 2,75%, 2,5% y 2%, con lo que según destaca Ashotel en un comunicado, «a pesar de la situación de incertidumbre ante un escenario con difíciles previsiones, debido a la coyuntura de crisis en toda Europa, se mantienen los incrementos anuales del anterior marco normativo». Entre las principales novedades se aprueba un incremento adicional lineal el primer año de 15 euros en el salario base para todos los trabajadores. Además, teniendo en cuenta la experiencia vivida los años de pandemia sanitaria, las circunstancias de fuerza mayor que puedan concumir durante la vigencia del presente convenio colectivo podrán determinar la suspensión de la obligación de revisión salarial anual.

Este convenio colectivo beneficiará a 65.281 profesionales de los dos subsectores de la hostelería: servicios de alojamiento (hotelería) y servicios de comidas y bebidas (bares y restaurantes), según los últimos datos de empleo registrado del Instituto Canario de Estadística relativos al II trimestre del año. De ese total, 28.175 prestan sus servicios en establecimientos hoteleros y extrahoteleros. Estos datos de empleo registrado suponen, pese a los dos duros años de pandemia, un aumento de 2.000 personas con respecto al II trimestre de

## Los trabajadores de la hostelería cobrarán un 10% más en 4 años

El nuevo convenio contempla la prejubilación de las 'kellys' a los 58 años y que los eventuales no superen el 10% de las plantillas

2018, datos de referencia cuando se firmó el anterior convenio.

Asimismo, se acuerda que la contratación eventual en la empresa no podrá superar el 10% en relación con los fijos discontinuos e indefinidos, excluyendo de ese porcentaje la sustitución de vacaciones, la sustitución de personas trabajadoras con derecho a reserva del puesto de trabajo y la contratación eventual para atender circunstancias ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada en el tiempo no superior a 90 días en el año natural. Tras la aprobación de la reforma laboral, el contrato por antonomasia en las empresas de hostelería es el indefinido (fijo o fijo discontinuo) y los eventuales quedan supeditados a supuestos tasados y demostrables.

El convenio recoge también un artículo específico referido a la movilidad funcional del personal del departamento de pisos, en el que se elimina la función de reposición de los minibares, la retirada del servicio de habitaciones y la limpieza de las zonas comunes. Sobre este último punto, se podrá acordar la polivalencia funcional dentro del área de pisos y limpieza entre la camarera de pisos y el auxiliar de limpieza, que será acordado entre la persona trabajadora y la empresa.

Otra de las novedades de este convenio de la hostelería está la iniciativa de prejubilación de las camareras de pisos a los 58 años, una propuesta cuyos mecanismos legales están recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social y que ya Ashotel viene estudiando hace años. Se trata de un planteamiento

#### JORGE MARICHAL Ashotel

«Este nuevo marco aporta paz laboral en un momento de incertidumbre»

## RAMÓN FARIÑA

Empresarios de la Restauración

«El nuevo convenio colectivo nos aporta la estabilidad que necesitamos»

#### MANUEL FITAS Sindicalistas de Base

«El acuerdo para impulsar la prejubilación de las camareras de piso a los 58 es fundamental»

#### BORJA SUÁREZ CCOO

«Lo rechazamos pues da libertad a la empresa a modificar la jornada por causas organizativas»

## CCOO se desmarca del acuerdo

CCOO, uno de los sindicatos que participaron en la negociación del nuevo convenio colectivo de la hostelería, se desmarca del acuerdo. Asegura «mantiene un modelo de discriminación salarial entre grupos profesionales, manteniendo la negociación individual en los centros de trabajo, donde se mantendrán cuatro años mas los pactos salariales que ya fueron sentenciados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias». CCOO exige «la eliminación de este modelo, fortaleciendo los salarios en las categorías IV v V donde residen el número más amplio de categorías profesionales». Borja Suárez, secretario general de Servicios, se muestra «en contra de la polivalencia funcional para la categoría de camarera de piso entendiendo que esta perjudica al departamento más feminizado». El sindicato también está en contra de las especificaciones en la restauración, «donde el convenio da libertad a la empresa a modificar y distribuir del tiempo de trabajo por causas organizativas, con lo que se dice adiós a la conciliación de la vida familiar y laboral». | E.D.

que deberán analizar ahora en las empresas y que se plantea en función de los elevados casos de incapacidades temporales de las *kellys*.

Además, las empresas incluidas en el convenio no contratarán o subcontratarán a otras personas para los servicios de restaurantes, bares, cocinas, recepción y pisos. Por el contrario, sí se podrá hacer con actividades profesionales accesorias, como seguridad, jardinería, animación, mantenimiento técnico, socorrismo y especializadas de limpieza. Igualmente podrán serlo aquellos servicios especiales tales como bodas, conmemoraciones, banquetes o atenciones a congresos y reuniones.

Jorge Marichal, presidente de Ashotel, destacó «la importancia de un marco normativo como este, vencido el convenio anterior, que aporta paz laboral y que llega precisamente en un momento de incertidumbre económica, debido a la crisis energética en Europa por la guerra en Ucrania». Ramón Fariña, presidente de la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio, mostró por su parte su satisfacción por un acuerdo que considera «positivo para todas las partes». «Era una responsabilidad grande tras una época complicada, tras la pandemia y el escenario de crisis generalizada actual, pero a pesar de los incrementos de costes operativos, este convenio nos aporta la estabilidad que necesitamos». El presidente de AERO añadió que espera mantener este nivel de colaboración entre empresas y sindicatos para la mejora continua del sector.

Manuel Fitas, secretario general de Sindicalistas de Base, hizo hincapié en los dos compromisos fundamentales: «El primero, el acuerdo para impulsar la prejubilación de las camareras de pisos a los 58 años; el segundo, otro gran acuerdo, continuar trabajando estos cuatro años hacia un sistema de tablas salariales únicas, en vez del sistema que viene funcionando en la provincia desde 1995 y que todos conocemos por pactos salariales».

### **PUERTO DE LA CRUZ**

## La plantilla del Hogar Santa Rita exige acabar con los retrasos en las nóminas

Unos 40 trabajadores se concentran a las puertas de la residencia de mayores para lanzar una advertencia al grito de: «¡Si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga!»

Raúl Sánchez

PUERTO DE LA CRUZ

La plantilla del Hogar Santa Rita, la mayor residencia de mayores de España, se concentró ayer a las puertas del centro, ubicado en el municipio de Puerto de la Cruz, para mostrar su hartazgo por el retraso en el pago de sus salarios y lanzar una advertencia a gritos: «¡Si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga!». Con el respaldo de los sindicatos UGT, Comisiones Obreras e Intersindical Canaria, unos 40 representantes de una plantilla formada por 430 personas se plantaron para exigir que no vuelvan a repetirse los retrasos en el abono de los salarios que han sufrido en los meses de abril, julio y septiembre.

Los concentrados ondearon banderas de los tres sindicatos y se hicieron notar con pitos y cánticos como «¡gerente dimisión!», dirigido a Tomás Villar. El máximo responsable económico de la fundación está en el punto de mira de los sindicatos que ya en mayo solicitaron, sin éxito, su renuncia, por considerarlo «único responsable de los problemas que sufre esta residencia y principal obstáculo para que puedan resolverse».

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Tenerife, Juan Carlos Viñas, estuvo presente en la concentración y remarcó que «las presiones y el miedo impiden que se reúna aún más gente para protestar». A su juicio, «la situación actual requiere una intervención inmediata del Cabildo» y lo reclama sin tapujos: «O meten mano ya o esto se va al carajo y volvemos a los tiempos de los Ere y los Erte».

Para Viñas, los retrasos en el pago de las nóminas son especialmente graves en una plantilla como la del Hogar Santa Rita «en la que el sueldo medio es de apenas 900 euros netos. Si es que llegan. Y cada dos meses, con el mismo problema de los retrasos. ¿Cómo es posible que esto suceda con una fundación que gestiona cada año más de 6 millones de euros de dinero público y que tiene el patrimonio que tiene? ¿Ningún banco le abre una línea de financiación para que los trabajadores cobren en tiempo y forma? Parece que el gerente está forzando la situación, agarrado a la silla sin soltarla».

«La gestión es nefasta y por eso el Cabildo tiene que entrar ya en el patronato para mejorar la situación de una residencia que atiende a unas 500 personas, y que ahora mismo sería imposible recolocar en otros centros. No hay plazas y la lista de espera es abrumadora en Tenerife, así que la alternativa pasa por mejorar y

## Respaldo a la petición del Cabildo

El Comité de Empresa del Hogar Santa Rita, formado por representantes de UGT, Comisiones Obreras e Intersindical Canaria, insiste en que el Cabildo de Tenerife debe implicarse de forma directa en la gestión de la mayor residencia geriátrica del país, que acoge a unos 500 mayores y dependientes. Los sindicatos comparten la demanda, reiterada esta semana por la consejera insular Marián Franquet, de que la administración insular forme parte del patronato que dirige la Fundación Canaria Hogar Santa Rita. Además, tampoco renuncian a la exigencia de que los representantes de los trabajadores puedan participar «aunque sea con voz, pero sin voto» en este organismo. Además, recuerdan que esta fundación gestiona cada año más de seis millones de euros de dinero público por las 374 plazas subvencionadas por el Cabildo tinerfeño. | R.S.

adaptar Santa Rita, que si se mantiene es gracias a los trabajadores», remarcó Viñas.

El responsable de la Federación de Sanidad del Sector Sociosanitario de Comisiones Obreras en Tenerife, Alexis Rodríguez, también mostró su apoyo a la plantilla: «Hay que tomar medidas porque, si nadie lo remedia, estos retrasos en el pago de los salarios se volverán a repetir en noviembre o diciembre. El gerente se escuda en supuestos impagos del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), que depende del Cabildo, pero a la vez presume de la situación de solvencia de la fundación. Cuando le pedimos que acceda a una línea de crédito, afirma que no se la dan. Y eso es algo que no se sostiene».

«Esta falta de sensibilidad respecto a los trabajadores es inasumible. Hay matrimonios y familias que dependen en exclusiva del Hogar Santa Rita. El patronato tiene que reaccionar y terminar con esta situación», recalcó Alexis Rodríguez.

Fuentes del Cabildo Insular de Tenerife negaron ayer que exista «ningún retraso» en los pagos de las numerosas plazas concertadas con el Hogar Santa Rita y que, incluso, «se están pagando en un plazo inferior al establecido legalmente».

## El zoológico Loro Parque confirma el fallecimiento de la orca Kohana

El Día

PUERTO DE LA CRUZ

El zoológico Loro Parque, ubicado en Puerto de la Cruz, ha confirmado «con profunda tristeza» que el pasado miércoles falleció «de forma repentina» en sus instalaciones la orca Kohana, que sufría algunos problemas de salud de los que estaba siendo tratada por el equipo de profesionales de Orca Ocean.

Loro Parque explica en un comunicado de prensa que Kohana «tenía problemas de salud, que fueron detectados desde hace tiempo por nuestros profesionales, que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para salvar su vida, pero desgraciadamente no ha sido posible».

Siguiendo los protocolos establecidos, los especialistas del Instituto Universitario de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se encargarán de realizar la necropsia que concretará las causas exactas de la muerte de este animal.

## S.J. DE LA RAMBLA

## La primera Fiesta de la Papa pone el foco en el necesario relevo generacional

El Día

SAN JUAN DE LA RAMBLA

San Juan de La Rambla celebró ayer la primera Fiesta de la Papa con talleres, charlas y degustaciones, y un reto a largo plazo: reivindicar la papa como un símbolo de la identidad ramblera para promover y visibilizar el cultivo e impulsar el necesario relevo generacional que garantice su viabilidad. Esta iniciativa nace con vocación de continuidad, según ha remarcado el alcalde ramblero, Ezequiel Domínguez (PSOE).

La cita reunió a autoridades de municipios como La Guancha, El Rosario y La Laguna e incluyó un taller sobre la mecanización del cultivo de la papa, degustaciones, una charla a cargo del profesor e investigador Julio Javier César Tello y una mesa redonda sobre el futuro de la papa en Canarias. La ponencia de Tello abordó la problemática del mildiu de la papa, una de las enfermedades más graves que afectan al cultivo en la actualidad.



### CANDELARIA



Microalgas en el litoral de la playa de Candelaria. E.D.

## Las microalgas serán más frecuentes y causarán más problemas en las playas

El Gobierno canario aclara que es una consecuencia del cambio climático en las costas Los técnicos ven difícil predecir en tiempo real la playa que puede resultar afectada

J. A. Medina

CANDELARIA

Las proyecciones de cambio climático actuales en Canarias apuntan a un aumento progresivo de la temperatura del agua del mar, lo que presagia que la aparición de concentraciones de microalgas en los próximos años «es esperable». El viento es el factor que determinará su presencia en el entorno de las Islas y la llegada a sus costas. Así lo exponen desde el Servicio de Biodiversidad de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

Las acumulaciones de Trichodesmium erythraeum registradas durante la última semana en el este y sureste de Tenerife «son las mayores detectadas en una imagen de alta resolución después del evento de 2017», considerado como «el episodio más intenso y duradero de todos» los que se conocen en Canarias durante los últimos 15 años. Agosto de 2004 y octubre de 2011 fueron, también, meses de una notable presencia de microalgas en las costas del Archipiélago.

Aunque Candelaria, y algún punto de Santa Cruz (San Andrés y Añaza), fueron los lugares más afectados visiblemente, «los blooms de microalgas no son un fenómeno local, aunque creen alarma social allí donde se acumulen las manchas o filamentos», apuntan técnicos del Gobierno regional. Esta cianobacteria es común en mares subtropicales y tropicales cálidos, como el caso

El fenómeno de la última semana es el más intenso y duradero después del de 2017

de Canarias. «No está considerada como nociva por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco (IOC-Unesco, por sus siglas en inglés).

La acumulación en determinados puntos del litoral «está condicionada por la dirección del viento, las corrientes y la presencia de obstáculos en el litoral, que generan zonas de calma que pueden actuar como trampas de los filamentos de Trichodesmium». Su dinámica de formación y dispersión es muy rápida, «del orden de horas o días, de la misma forma que su transporte y alcance a la costa». Las corrientes costeras son

complejas y cambian constantemente, «por lo que es difícil la predicción en tiempo real de la playa que pueda ser afectada. En cuestión de horas pueden detectarse y desaparecer», apunta el Servicio regional de Biodiversidad.

#### Recomendación vigente

El pasado domingo fue cuando las autoridades municipales desaconsejaron el baño en todas las playas de Candelaria, debido a la presencia de microalgas. Una semana después, la recomendación sigue vigente, si bien la ausencia de manchas por la concentración de esta cianobacteria no impide el uso de cualquier zona de baño de la Villa Mariana. El caso de Santa Cruz fue más leve, no teniendo que usar la recomendación de no bañarse en San Andrés (no en Las Teresitas) ni en Añaza.

Aunque no se sabe exactamente el mecanismo o la combinación de mecanismos que desencadenan el desarrollo de los blooms de Trichodesmium, «en todos los casos se ha observado que coinciden con un incremento de la temperatura superficial del mar (más de 22,5° C), una disminución drástica del viento (menos de 5 m/s), una formación acusada de capas de la columna de agua e intensas deposiciones de polvo mineral sahariano (calima abundante), aunque si bien este último parámetro influye en el crecimiento, no parece ser determinante».

Desde 2019, la consejería realiza muestreos periódicos en Tenerife, El Hierro y Gran Canaria; se obtiene información sobre la presencia puntual a través de la colaboración ciudadana mediante RedPROMAR, colaboradores y el servicio de seguimiento y control ambiental que realizan las embarcaciones de Lucha contra el Cambio Climático, además de la colaboración de otras administraciones. Cuando se observan floraciones, se procede a tomar muestra y el Observatorio Marino de Algas Nocivas las analiza e informa sobre el organismo que lo forman, la intensidad del bloom, su posible toxicidad y las recomendaciones.

### ARICO

El Día ARICO

Arico celebra hoy la XIII Bajada de la Virgen de Abona desde la Villa hasta La Punta. A partir de las 8:00 horas, ataviados con trajes típicos, la comitiva de carrozas y coches engalanados partirá y discurrirá por El Río, Arico Viejo, Arico Nuevo y Teguedite hasta llegar a Porís de Abona, donde los participantes peregrinarán a pie hasta La Punta de Abona, núcleo por el que todavía no ha pasado la Alcaldesa Honoraria y Perpetua.

En la plaza de este barrio, a las 19:00 horas, comenzará el concierto de Los Sabandeños, que dará paso a la misa (20:00), la procesión de Las Candelas (21:00) -con exhibición de fuegos artificialesy a la gran verbena (23:00).

## Los ariqueros celebran hoy la XIII edición de la Bajada de Nuestra Señora de Abona

Partirá de la Villa y llegará a La Punta 🌣 Mañana concluye un mes de fiestas con la Subida

Durante el recorrido los romeros disfrutarán de comida y bebida. Además, en las parroquias de cada uno de los núcleos en los que se detendrá la comitiva se desarrollará un encuentro festivo entre los grupos.

Mañana se celebrará la Subida de la Virgen de Abona a La Villa de Arico. El programa contempla que a las 11 de la mañana se disputará la luchada en honor a Nuestra Señora de Abona en La Punta. La Iglesia de Las Mercedes albergará la misa (13:00 horas) y a las cinco de la tarde comienza el acto de despedida en la plaza. Ahí empieza el retorno de la patrona del municipio y de la comarca hasta la iglesia de San Juan Bautista, sin hacer paradas en los barrios. Las fiestas lustrales de este año concluirán a las 19:00 horas, con la recepción en la iglesia y la celebración de la santa misa. El alcalde de Arico. Sebastián Martín, remarcó que «han sido unas fiestas largas que culminarán este fin de semana con el acto más importante, que es la Bajada hacia el destino original de la patrona, La Punta de Abona, y el domingo con la Subida».

La ausencia de incidentes relevantes, la gran implicación de los barrios en la peregrinación, los encuentros, la celebración de los actos, galas y festivales, así como la recuperación de las tradiciones culturales son aspectos que realzó el regidor ariquero. Martín ensalzó «el gran trabajo del área de Fiestas y del personal municipal. «Ha sido una gran oportunidad para dar a conocer Arico y ha contribuido a la reactivación económica en toda la zona», concluyó.

### GRANADILLA

## Barrios sin deporte para los adultos

El Día

GRANADILLA DE ABONA

La portavoz municipal del PSOE, Jennifer Miranda, lamenta que el gobierno local no incluya en el programa de actividades deportivas para adultos a Los Abrigos, Charco del Pino, Los Blanquitos, El Desierto, Atogo y Casablanca. Denuncia que con ello CC y PP «dejan a cientos de vecinos sin actividades deportivas».

La concejala advierte del descontento de los vecinos de estos núcleos, lo que les lleva a recoger firmas en demanda de este servicio.



## **Empresas canarias**



Interior del establecimiento de Óptica Rieu en la calle Castillo número 11, en Santa Cruz de Tenerife.

El viaje de un joven desde París hacia América en busca de un futuro prometedor constituye el nacimiento de una empresa familiar que acumula ya cuatro generaciones de especialistas y que se caracteriza por su profesionalidad, experiencia y seriedad. Sus tiendas, en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Las Américas.

## ÓPTICA RIEU CUMPLE 120 AÑOS

EL DÍA

Una sencilla historia personal constituye el nacimiento de una gran empresa familiar que hoy se encuentra profundamente arraigada en la isla de Tenerife, Óptica Rieu, que se reconoce por su profesionalidad, experiencia y seriedad. Unos valores que ha ido sumando a lo largo de 120 años y que la convierten en la de más solera de la Isla, en un claro ejemplo de convivencia armónica entre la tradición y el avance tecnológico.

Corría el año 1900 cuando Raymond Rieu Fabre abandonó su querido París, donde aprendió el oficio de óptico con su tío, unos valiosos conocimientos con los que llegó a Barcelona para tomar, ya en 1902, un barco en Barcelona con el que poner rumbo a América, una tierra de la que todo el mundo hablaba y donde ponía todas sus esperanzas de prosperidad. Como acompañante en ese viaje eligió dos grandes cajas de cartón que contenían las gafas graduadas en las que había invertido todos sus ahorros y que le permitirían iniciar su propio negocio al otro lado del Atlántico.

Tras una travesía de varios días llegó a una isla llamada Tenerife, donde estaba prevista una escala de dos días. El joven observó con distracción la escena que tenía de-



Raymod Rieu Fabre. A.G.

lante. Parecía una ciudad alegre, con una incipiente vida comercial, a la sombra de un impresionante macizo montañoso.

De repente, sintió que un escalofrío recorría su cuerpo y supo, en ese mismo momento, que en aquel lugar, del que apenas había oído hablar, pasaría el resto de su vida.

Aquel joven francés bajó del barco y, con gran decisión, comenzó a vender sus primeras gafas de manera ambulante, cerca de la plaza Weyler. La facilidad con la que introdujo su mercancía (pocos en Tenerife tenían la suerte de poseer unas gafas) lo animó a importar más gafas, que vendió recorriendo en guagua la isla. Su éxito le permitió abrir su propio negocio en la que hoy se conoce como calle Viera y Clavijo, y en 1930 adquirió un gran local en la calle del Castillo, donde pudo ampliar su negocio con la venta de joyas, relojes y artículos de cirujano, e incluso de armas, dada su gran afición a la cacería.

Su hijo, Raimundo Rieu González, heredó el carácter emprendedor de su padre y pronto le convenció para abrir otro negocio en la misma calle, cerca de la playa Weyler. La denominada Sucursal abrió sus puertas en la década de los 50. La tercera óptica, en los años 60, inició su andadura en La Laguna. Y, en la actualidad, el Grupo Rieu cuenta también con un establecimiento en Playa de las Américas.

Los actuales descendientes de los fundadores representan el esfuerzo continuo de cuatro generaciones de ópticos que han demostrado su profesionalidad, experiencia y seriedad, en una clara muestra de su vocación de servicio a la isla de Tenerife.

«Donde ponemos el ojo ponemos la experiencia, donde ponemos el ojo ponemos la salud, ponemos la moda y ponemos la solución. 120 años», asegura con orgullo la gerente de Óptica Rieu, Silvia Rieu, para la que es primordial asesorar a las personas con soluciones reales. «Siempre hemos sido honestos con el cliente. No vamos a lo más barato sino a lo que realmente necesita el cliente, siempre buscando su mejoría visual. Hay graduaciones muy complicadas, donde se realiza un trabajo arduo y minucioso», explica de un método de trabajo y de atención que es su seña de identidad. En este sentido, reconoce que, a pesar de haber pasado por épocas muy difíciles, siempre ha estado «al pie del cañón, sacrificándonos mucho y dándolo todo. Son muchos años de aprendizaje y siempre intentamos mejorar».

Actualmente es Ricardo Rieu, hijo de Raimundo Rieu González el que está al frente de Óptica Rieu, acompañado de su sobrina Elena, que también es óptico.



www.eldia.es

#### **EL DÍA** | LA OPINIÓN DE TENERIFE Sábado, 17 de septiembre de 2022

## **GUÍA DE ISORA**

Tenerife

## Primeras Jornadas de Seguridad y Emergencias con 160 efectivos

El Día GUÍA DE ISORA

Las jornadas de Seguridad y Emergencias que se celebran hoy en Guía de Isora reúnen a 160 efectivos del Ejército Español (Mando de Canarias), Policía Local de Guía de Isora, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Canaria, GES, Consorcio de Bomberos de Tenerife, Bomberos Voluntarios de Guía de Isora, AEA, Cruz Roja, Operativo Brifor y la Banda de Música de Guerra.

El objetivo es «acercar el funcionamiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad a la ciudadanía, con demostraciones de unidades especializadas mostrando su trabajo a pie de calle», señala José Rivero, concejal del área.

## **CANDELARIA**

## Medio millar de familias participan en la campaña de inicio del curso

El Día CANDELARIA

La campaña Equípate para la vuelta al cole en Candelaria conjugó actividades de dinamización para los menores, centradas en la decoración de mochilas de desayuno y juegos de estrategia, así como la visita de personajes de dibujos animados con las compras habituales para iniciar el curso.

Las actividades rotaron por las zonas comerciales de la Villa Mariana para fomentar la apuesta por lo local. La alcaldesa, Mari Brito, y la concejala de Comercio, María del Carmen Clemente, destacan el impacto de la campaña, que repartió 500 bolsas de desayuno entre las familias que se acercaron a las dinámicas planteadas.

### COMUNIDAD DE AGUAS SAN NICOLAS

La Victoria de Acentejo
JUNTA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Por la presente se convoca a los participes de esta comunidad, para celebrar Junta General Ordinaria, el próximo día 14 de octubre de 2022, a las 17,30 horas en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda, en locales de Bodegas Monje, en C/Cruz de Leandro 36, 38360 El Sauzal, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA.

- Lectura acta anterior para su aprobación.
- Información técnica del estado de la cdad. y acciones realizadas.
- Elección de cargos directivos,
- 4.- Ruegos y preguntas.

  La Victoria de Acentejo,

  17 de septiembre de 2022

  La Directiva

## **ARONA**



Paseo de Los Tarajales, en Los Cristianos. | E.D.

## El Ayuntamiento reparará el paseo de Los Tarajales con medio millón

El proyecto incorpora las recomendaciones de Costas, que debe autorizar la obra \* La zona está afectada por los embates del mar

E. D. ARONA

El Ayuntamiento de Arona ultima la redacción del proyecto con el que afrontará las obras de reforma del paseo Los Tarajales. Se trata de una actuación «que solucionará todos los desperfectos ocasionados por los embates del mar» en

este punto del litoral de Los Cris-

tianos, según gobiemo municipal.

El proyecto se encuentra en su última fase de elaboración y los técnicos proceden a incorporar las modificaciones requeridas por la Dirección General de la Costa y el Mar, para ser remitido de nuevo a dicho organismo. Una vez que Costas otorgue la autorización para su ejecución, las obras, con un presupuesto que supera los 500.000 euros, comenzarán en unos meses, tras el proceso de lici-

tación, anuncia el equipo de gobiemo de José Julián Mena.

La primera fase de la reforma integral del paseo de Los Tarajales culminó en mayo del año 2020. Las obras, realizadas entre el Ayuntamiento de Arona y el Cabildo de Tenerife, con una inversión de 1,5 millones de euros, culminaron un intenso proceso de regeneración del litoral de la bahía de la localidad de Los Cristianos.

Los trabajos, comprendidos entre la Casa del Coronel y el hotel H10 Big Sur, conllevaron actuaciones en todo el ámbito para recuperar el espacio costero con la demolición de la Casa de los Bethencourt, que se encontraba en dominio público-terrestre; la Casa de los Soprani, una construcción en ruinas, y el acondicionamiento de la parcela de la primera de los tres inmuebles. La obra mejoró de forma sustancial la accesibilidad y la conectividad peatonal con la calle El Coronel y la avenida Juan Carlos I y se remodeló integramente el paseo litoral (avenida Juan Alfonso Batista), de unos 265 metros de longitud, añadiendo nuevo mobiliario urbano.

La primera fase de la reforma integral de esta zona de Los Cristianos culminó en mayo de 2020

A la eliminación de los obstáculo para avanzar en accesibilidad, aquella intervención propició la inclusión de vegetación, la sustitución del mobiliario y de alumbrado público, el cambio de situación de los parterres, la eliminación de escalinatas y habilitar rampas, además de mejorar la conexión entre el mar y el paseo.

Ruth Lorenzo, la concejal responsable del área de Obras, explica que «nos encontramos en la última fase para poder comenzar el proceso de licitación y empezar las obras lo antes posible, y poder solucionar los desperfectos ocasionados por el fuerte oleaje en la zona. Se trata de un proyecto importante con un presupuesto que supera el medio millón de euros».

### SAN MIGUEL DE ABONA

## El Gobierno municipal altera un inmueble protegido sin contar con autorización

Colocó y retiró una marquesina en la primera sede del Ayuntamiento por el Día de Canarias

J. A. M.

SAN MIGUEL DE ABONA

La Dirección Insular de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico requiere al Ayuntamiento de San Miguel de Abona «la restitución del estado anterior» del inmueble que alberga la Biblioteca Municipal, un Bien de Interés Cultural (BIC). El gobierno municipal ancló una marquesina y el Cabildo ordena al Consistorio que elimine «las huellas» que dejó su retirada posteior, «tanto en los paramentos como en el pavimento, procediendo al pintado de la fachada en el color actualmente existente».

Aunque el gobierno local aseguró al Pleno que la marquesina «era un elemento de decoración» utilizado por el Día de Canarias, en Patrimonio Histórico «no consta solicitud de autorización» para colocarla ni de la intervención. Fue una consulta del PP lo que motivó una inspección ocular por partOe del Cabildo. Se produjo una vez retirada, una acción que «dependía de la disponibilidad de los servicios de mantenimiento», manifestó al Pleno el gobierno local.

El Ayuntamiento de San Miguel de Abona colocó la marquesina en la puerta izquierda, anclada al paramento y al suelo de adoquines de un inmueble con más de 200



Biblioteca Municipal de San Miguel de Abona con la marquesina. | E.D.

años de antigüedad, que fue la primera sede del Ayuntamiento, tras la segregación jurídica del municipio de Vilaflor (1798) y hasta el 31 de diciembre de 1944.

El consejero insular del Partido Popular y exalcalde sanmiguelero, Valentín González, valora como «inaudito que el Ayuntamiento incumpla la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias al tiempo que elabora el Plan Especial de Patrimonio Histórico de San Miguel». La concejala, María José Tacoronte, anuncia que «pedirá responsabilidades políticas».

#### LA PALMA

## Sanidad reforzará las guardias médicas presenciales en la comarca noroeste

Beneficiará al Centro de Salud de Tijarafe que cubre a tres municipios del territorio

El Día

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Área de Salud de La Palma, adscrita a la Consejería de Sanidad, reforzará a partir del próximo ejercicio las guardias médicas presenciales las 24 horas en el Centro de Salud de Tijarafe, dando cobertura a los municipios de Tijarafe, Puntagorda y Garafía y garantizando así la atención todos los días de la semana en la comarca noroeste de la isla.

El director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez San Juan, mantuvo ayer una reunión de trabajo con el alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez, el alcalde de Garafía, Yeray Rodríguez, y la primera teniente de alcalde de Tijarafe, Yaiza Cáceres, en la que les informó de esta medida prevista en el Plan de Acción 2023 y que se pondrá en marcha el próximo ejercicio. Al encuentro también asistieron la gerente de Servicios Sanitarios de La Palma, Mercedes Coello, y la subdirectora médico de Atención Primaria de La Palma, Verónica Gómez.

Con esta acción se ampliará la cobertura actual de las guardias médicas presenciales de 24 horas, que desde 2020 se prestan los fines de semana y festivos, atendiendo a una demanda histórica de los tres municipios del noroeste.

Hasta ese momento, las guardias correspondientes a los fines de semana y festivos eran de carácter semipresencial, con 12 horas de presencia física y otras tantas de localización, tanto para los facultativos del Centro de Salud Tijarafe-Puntagorda como para los del Centro de Salud de Garafía.

#### **EL HIERRO**

## Las obras de la balsa de El Golfo para agua de riego, en la recta final

Los productores del Valle del Golfo ya pueden disponer del agua de riego de la presa, con una capacidad de 120.000 metros cúbicos

El Día

SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ultima las obras en la balsa de El Golfo, en el municipio de La Frontera, en El Hierro, que ya ha iniciado su llenado y permitirá el suministro de agua de regadío en toda la zona sin riesgo de pérdidas.

El Gobierno canario, a través de la Consejería que dirige Alicia Vanoostende, ha destinado 3,5 millones de euros a la acometida de mejoras en una infraestructura con capacidad de 120.000 metros cúbicos y que, desde que se construyó en 1993, no había albergado reforma alguna.

Vanoostende, acompañada por el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas y el alcalde de Frontera, Miguel Ángel Acosta, pudo conocer de primera mano los importantes avances de las obras en una visita realizada en la mañana de ayer a la balsa. La consejera celebró el llenado de la balsa «con el objetivo de que los productores dispongan del agua de regadío lo antes posible, lo que beneficiará a más de 200 hectáreas de cultivos de piña tropical, plátanos y frutas subtropicales, de las que depende la economía familiar de muchas familias herreñas».

Si bien es cierto que «aún queda por colocar la cubierta, la mejora del colector de entrada de agua, así como la galería de fondo, accesos e iluminación», aclaró que desde el pasado 5 de septiembre, los agricultores pueden regar directamente desde la balsa.

A esta obra, financiada por el Gobierno de Canarias e incluida en el Plan de Regadíos de Canarias 2014-2020, se suma la construcción de un depósito de agua aledaño a la balsa de unos 5.000 metros cúbicos, que ha supuesto un importe de cerca de 1,5 millones de euros. El principal objetivo de esta otra instalación es su servicio como depósito contra incendios, pe-

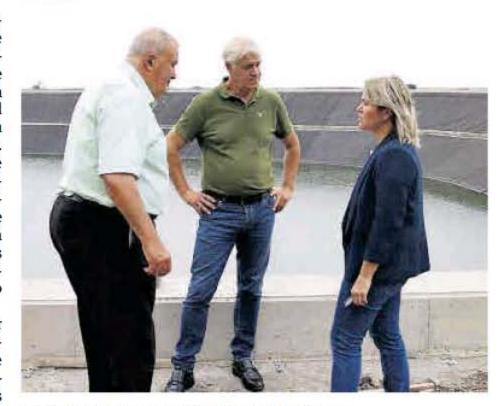

Acosta, Armas y Vanoostende, en la balsa de El Golfo. | E.D.

ro también ha servido para cubrir las necesidades de agua en las reformas en la balsa de La Frontera.

Además, la consejera explicó que durante los meses de obras en la balsa, debido a los retrasos en la llegada de los materiales a causa de la huelga de transportes, el Gobierno acondicionó cinco depósitos conectados a la red de riego y provistos de válvulas de cierre y algunas ventosas, así como conducciones de mayor diámetro, de tal forma que permitieron un riego sectorizado en tres ramales.

Asimismo, durante los meses de junio y julio, la Dirección General de Agricultura contrató un servicio de apertura y cierre de los ramales de la red del Golfo, que ha permitido un correcto abastecimiento del agua.

Estas labores han conllevado un coste de unos 220.000 euros, lo que ha supuesto un total de 5 millones de inversión para garantizar el abastecimiento de agua de regadío de esta zona tan importante para el cultivo.

Vanoostende recordó que esta importante obra se suma a la ampliación de la red de riego de El Pinar entre los ramales Cascajo-El Roque, una zona que cuenta con un elevado potencial agrícola, con grandes fincas de frutales y de viñas de unas 27 hectáreas, beneficiando a 37 agricultores.

La consejera del área agradeció al Cabildo insular y a su presidente, la colaboración y buena predisposición para alcanzar acuerdos y buscar soluciones a la escasez de agua, «especialmente con la colocación de las tres desaladoras de agua de mar portátiles, que incrementaron el volumen hídrico de la isla hasta alcanzar los 7.500 metros cúbicos diarios para riego».

Por su parte, el presidente del Cabildo herreño, Alpidio Armas, mostró su satisfacción con el resultado de unas obras que indicó «esenciales y prioritarias para dar respuesta a la demanda de los agricultores y productores».

## LA GOMERA

## El Cabildo aprueba más de 7 millones de euros para la mejora de la GM-1

El Pleno de la Institución insular da luz verde a la salida a licitación de estas obras en San Sebastián

El Día

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Cabildo de La Gomera aprobó ayer la inversión de más de siete millones de euros para el acondicionamiento y mejora de la GM-1 entre San Sebastián y el túnel de la cumbre. Así, el Pleno de la Institución insular da luz verde a la salida a licitación de las obras que permitirán actuar en once kilómetros de esta vía que une la capital insular con los municipios del norte de la isla.

El presidente insular, Casimiro Curbelo, destacó la importancia de materializar este proyecto «para poder continuar fortaleciendo la red viaria de la isla en materia de seguridad y comodidad, sobre todo en esta vía, puesto que es el eje de comunicación con el puerto, los servicios hospitalarios y todo el norte».

Recordó que la GM-1, si bien durante la última década ha sido objeto de varias actuaciones en diferentes tramos, «a día de hoy presenta deficiencias en el pavimento y la señalización que serán solventadas con este proyecto que fija actuaciones para la rehabilitación del firme, señalización, mejora de la seguridad, estabilización de taludes y creación de paradas de guaguas».

Se ejecutará la rehabilitación del firme de carriles y arcenes en todo el tramo, unido a la mejora de la señalización vertical, balizamiento y barreras de defensas que incorporan paneles direccionales y captafaros solares con tecnología LED y espejos para facilitar el acceso a la vía desde las intersecciones. Además, se actuará sobre el estrechamiento actual en el kilómetro uno.

## **CURSOS TOTALMENTE GRATUITOS** DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE PARA PERSONAS OCUPADAS

| ESPECIALIDAD                                                           | Nº DE HORA | S ISLAS                                | MODALIDAD                                  | REQUISITOS ESTUDIOS               | MES PREVISTO INICIO    | SEDE                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PORTUGUÉS A1 (MARCO COMÚN EUROPEO)                                     | 100        | GC, TF, LNZ, FTV, PALMA, HIERRO GOMERA |                                            |                                   |                        |                                                           |
| FRANCÉS A2 (MARCO COMÚN EUROPEO)                                       | 100        | GC, TF, LNZ, FTV, PALMA, HIERRO GOMERA | ON LINE                                    | Sin requisitos formativos previos | SEPTIEMBRE             | Aula virtual                                              |
| ALEMÁN A2 (MARCO COMÚN EUROPEO)                                        | 100        | GC, TF, LNZ, PALMA, HIERRO GOMERA      |                                            |                                   | ,                      |                                                           |
| MF0711 2 SEGURIDAD HIGIENE Y PROTECCIÓN<br>AMBIENTAL EN HOSTELERÍA     | 60         | 100                                    | 14.55-1.0-5-1.0000000000000000000000000000 |                                   | a amount of the second |                                                           |
| MF1046 2 TÉCNICA DE SERVICIO DE ALIMENTOS<br>Y BEBIDAS EN BARRA Y MESA | 70         | TF                                     | PRESENCIAL                                 | Nivel 2: ESO, FP, o Equivalente   | OCTUBRE                | C/ Ramón y Cajal 49,<br>Santa Cruz de Tenerife            |
| MF0257 1 SERVICIO BASICO DE RESTAURANTE-B                              | AR 120     |                                        |                                            |                                   | 2                      |                                                           |
| MF0255 1 APROVECHAMIENTO, PREELABORACIÓ<br>Y CONSERVACIÓN CULINARIOS   | N 120      | , v                                    | 25                                         | Sin requisitos formativos previos | 23                     | C/ Obispo López Augusto, 15<br>San Cristóbal de La Laguna |

















Una guagua de Titsa en Santa Cruz de Tenerife. CARSTEN W. LAURITSEN

## Los grancanarios son los que más utilizan el bono para viajar en las guaguas

243.380 residentes en Gran Canaria utilizan bonos frente a poco más de 50.000 tinerfeños \* La diferencia en los precios, causa de la desigualdad

Flora Marimón

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Gran Canaria tiene 243.380 usuarios de bonos que se benefician ya
del 50% de la ayuda estatal para el
transporte terrestre frente a los
50.000 de Tenerife. Es decir, la isla
oriental quintuplica en número de
viajeros que compran bonos con
ese descuento a la occidental, con
una población similar. Es más, Tenerife supera a Gran Canaria en residentes, con 927.993 personas
censadas en 2021 frente a 852.688
en la isla redonda.

¿Por qué se produce esta gran diferencia entre ambas islas capitalinas en la utilización del transporte público terrestre? Una de las principales causas son los precios. Gran Canaria ha desarrollado desde hace cinco años una política de bonificación al transporte, y eso ha propiciado que la isla oriental sea líder en personas abonadas a las guaguas, asegura el consejero del área del Cabildo grancanario, Miguel Ángel Pérez. De los 325.000 viajeros que se benefician ya en toda Canarias del descuento del 50% estatal, un 74,89% está en Gran Canaria, un 15,39% en Tenerife, un 6% en Fuerteventura, con 19.587 abonados, y un 3,69% en Lanzarote, con 12.000, según los datos que ofreció el consejero de Transportes del Gobierno canario, Sebastián Franquis, en el pleno del Parlamento de Canarias el pasado miércoles, en una comparecencia sobre esta nueva ayuda transitoria.

La oposición, CC y PP, no se contentan con que la bonificación sea del 50% y exigen que llegue al 100% para guaguas y tranvía como en los trenes de cercanía de la Península y en Baleares. Consideran que es un agravio a los canarios frente a los peninsulares. Por su parte, los cuatro grupos del Gobierno regional, PSOE, NC, Podemos y ASG, tras analizar las cifras estiman que Canarias recibe, con el 50% de ayuda para guaguas y tranvía, más que cualquier peninsular porque la subvención estatal a trenes beneficia a un 1,2% de la población mientras que en las Islas a un 17%.

La bonificación estatal al transporte capta a 10.000 nuevos usuarios en la isla del Teide

> La tarjeta Wawa Joven es la más usada en la isla oriental, con 97.000 abonados

Esta nueva medida transitoria para paliar la inflación y promover la sostenibilidad culmina el 31 de diciembre, si bien ya el Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos reclaman al Estado que se prolongue todo 2023. En cualquier caso, en estos cuatro meses la Consejería de Transportes calcula que la bonificación conllevará un au-

74,9%

### Bonos en Gran Canaria

De los 325.000 viajeros que se benefician en Canarias del descuento del 50%, un 74,89% está en Gran Canaria, un 15,39% en Tenerife, un 6% en Fuerteventura y un 3,69% en Lanzarote.

15%

### **Aumento de usuarios**

La bonificación del 50% a los bonos para guaguas y tranvía conllevará un aumento de la demanda de bonos, cifrada en un 15%, lo que supondrá llegar a 373.500 personas, 48.000 más.

**81 mil** 

### **Bono Residente**

En Gran Canaria la tarjeta que más se utiliza es la de Wawa Joven, con 97.000 personas, seguida del Bono Residente, que cuenta con 81.000 usuarios y el Bono Oro, con 1.400.

mento de la demanda de bonos, que cifra en un 15%, lo que supondrá llegar a 373.500 personas, 48.000 más.

El consejero de Movilidad del Cabildo tinerfeño, Enrique Arriaga, reconoce que los precios del billete en Tenerife han provocado esa diferencia entre los usuarios de Gran Canaria y esta isla, si bien tiene una justificación «muy sencilla» al respecto: «el 80% de la población de Gran Canaria está en un radio de 20 kilómetros entre Las Palmas de Gran Canaria y Telde», mientras que en Tenerife «hay un tercio de personas que viven en el sur a más de 100 kilómetros de la capital, otro tercio en el norte a 50 kilómetros, y el tercio restante en la zona metropolitana».

En Tenerife los trayectos de largo recorrido son los más demandados por los pasajeros, como, por ejemplo, entre Santa Cruz de Tenerife y Costa Adeje, con 80 kilómetros de distancia, expone. El coste operativo es, por tanto, mayor que en Gran Canaria y eso repercutía, hasta la implantación de esta rebaja estatal, en la carestía de los billetes que hacían menos atractivo su uso, señala. Además, argumenta, que en Las Palmas de Gran Canaria «la gente está muy acostumbrada a coger el bono municipal porque se mueve más por la ciudad en guagua pero en Santa Cruz es más raro» porque las personas suelen venir de fuera a la capital en coche para trabajar.

Pero en el conjunto de la Isla, el primer motivo para que no se usara tanto el bono para el transporte público era el económico, señala. Esto es en referencia a fidelizar al residente y no al número de pasajeros que, con los turistas, es muy elevado en la isla, sostiene. No obstante, la situación ha cambiado: la infla-

ción ha encarecido el combustible y, en consecuencia, los traslados en vehículos privados. Por tanto, con la rebaja del 50% de subvención han detectado que se han inscrito un 20% de personas en los diferentes bonos, es decir, han subido 10.000 los nuevos abonados a las guaguas y el tranvía. Para aumentar aún más el transporte terrestre público, Arriaga asegura que no solo trabajan en las tarifas sino que han inaugurado un carril preferente y ya tienen en proyección los camiles Bus Vao, que se empezarán a construir en 2023.

El consejero defiende que esta bonificación estatal se prolongue todo 2023 y, en caso de que el Estado no la extienda, el Cabildo va a sufragar el 34% de la subvención con fondos propios, lo que sumará 10 millones más a los 60 millones de euros que se gastan en el transporte insular.

#### Bono joven

En Gran Canaria la situación es totalmente distinta. Frente a los 50.000 abonados al transporte en Tenerife, esta isla cuenta con 243.380 de los cuales 179.470 son operados por la Autoridad Única del Transporte con títulos compartidos en el transporte interurbano y urbano y 63.910 por Guaguas Municipales en la capital grancanaria. De los bonos de la Autoridad Única del Transporte, el más exitoso es el de Wawa Joven, con 97.000 personas; el Bono Residente cuenta con 81.000 usuarios y el Bono Oro con 1.400.

Miguel Ángel Pérez, vicepresidente del Cabildo grancanario y consejero de Transporte, explica que desde que llegó a la corporación insular, en 2016, decidió bajar los precios de la guaguas y aumentar algunas frecuencias tras un análisis detallado del uso del transporte. Y reflexiona que quizás Tenerife ha empezado más tarde, y, además, desde su punto de vista no ve en los carriles Bus Vao una solución porque tendrían que dejar la gente en un lateral de la autovía y no hay punto de intercambio, opina.

En su caso, nada más llegar al Cabildo y ocuparse del área hizo un análisis profundo de la situación y vio, por ejemplo, que el desplazamiento para ir a la universidad desde Santa Lucía de Tirajana a Las Palmas de Gran Canaria costaba una media de ciento setenta y dos euros mensuales, o de Arucas al Hospital Negrín, ochenta y dos euros mensuales» y pensó que eso no podía ser. Primero puso en marcha el bono joven y aunque todo el mundo decía que «era una chorrada» se demostró que el precio afectaba porque este bono es ahora el más usado.

Además estudió las frecuencias y las cambia según las necesidades. Expone que en estos casi cinco se ha conseguido multiplicar por cuatro el volumen de pasajeros y se ha fidelizado a los clientes con los bonos. La ayuda estatal en este caso sumará un 5% a la demanda en la isla, calcula, y es férreo defensor de que se prolongue a 2023. En su opinión, la mejor solución al transporte en la Isla es el guiado, es decir, el tren y de hidrógeno. Ya está en están finalizando los proyectos.

## Multa de 75.000 euros a la extinta NC por no rendir balance en 2018 y 2019

El Tribunal de Cuentas sanciona a la formación por una infracción «muy grave» y deja en estudio el expediente por el incumplimiento del ejercicio de 2020

Joaquín Anastasio

MADRID

El Pleno del Tribunal de Cuentas acordó el jueves en un pleno extraordinario imponer a los representantes legales de Nueva Canarias (NC) una sanción de 75.000

euros por una infracción «muy grave» tras no haber presentado las cuentas de la formación durante los ejercicios de 2018 y 2019. La resolución deja en estudio el expediente sobre el ejercicio de 2020, que el ahora partido extinguido por sentencia de la Audiencia Nacional y «cancelado» en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior tampoco comunicó en la fecha legal establecida.

Es la primera vez que el TCu aprueba una sanción de este tipo, según confirman fuentes de la entidad, dado que hasta la fecha no se ha dado ningún caso en que un partido sujeto a control no presenta sus cuentas en España. La extinta NC consta ahora y desde el pasado 30 de agosto con la denominación Nueva Canarias-Bloque Canarista para poder

hacer frente a los procesos electorales del próximo año, pero sus dirigentes han señalado que volverán a solicitar a Interior que vuelva a inscribir a la formación con su antigua denominación, y que pedirán la anulación de la sentencia que causó su extinción.

La sanción ha sido comunicada al administrador de la ex formación política al no constar ya oficialmente esta como tal, y puede ser recurrida en el ámbito contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, en cuyo caso la ejecución queda suspendida hasta que éste resuelva. Sin embargo, a razón de otros recursos económicos ante el Alto Tribunal, el modus operandi obliga a la presentación de un aval por el importe de la sanción. Una cantidad a la que habrá que sumar el coste de abogados y procuradores. Esta es una de las razones por las que el tribunal que preside Enriqueta Chicano reclamó al Ministerio de Interior retener los 7.576 euros mensuales que estaba recibiendo NC hasta el pasado julio en concepto de subvención para gastos de funcionamiento de su representante en el Congreso y seguridad. Dichas retenciones ya se han practicado en las mensualidades de julio y agosto, aunque algunas fuentes consideran que el TCu podría ordenar la devolución de las cantidades percibidas durante el año transcurrido desde la extinción legal del partido en julio de 2021 como garantía de cobro de la

La multa impuesta por el órgano fiscalizador de los partidos obedece a una interpretación más benévola de la ley de financiación de partidos, ya que en ella se habla de una sanción de

HULY INECKRETAL TRIBUNAL DE CUENTAS El Pleno del Tribunal de Cuentas sanciona a la formación Nueva Can

El Pieno del Tribunal de Cuentas acordo ayer imponer a la formación política Nueva Cenarios una sanción por infracción muy grave prevista en el artículo 17. Dos ej de lo Ley Orgánica 8/2007, sobre financiación de los sertidos políticos, consistente en el incumplimiento durante dos esercicios consecutivos de la obligación de presentar las incumplimiento durante dos esercicios consecutivos de la obligación de presentar las cuentas arrantes en el plazo previsto en el artículo 14. Seis de la mericianada Ley Orgânica, en concreto, las relativas a los ejercicios 2018 y 2019. La resolución adoptada por al Plano de la Institución es susceptible de recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, de acuerdo con le dispuesto el artículo 18. Nueve de la otada Ley.

T. 91 692 09 95

Notificación del TCu. EL DÍA

entre 50.000 v 100.000 euros para las infracciones «muy graves» por la no presentación de las cuentas durante dos años seguidos o tres alternos, sin especificar si dicha multa es por cada ejercicio no comunicado. En este caso, se ha

decido imponer la cantidad media de entre las cifras que contempla la norma, pero para los dos años en que NC incumplió la obligación de rendir balance, no para cada uno de ellos, en cuyo caso la multa habría sido de 150.000 euros. Cabe señalar en todo caso que NC tampoco comunicó en plazo sus cuentas correspondientes a 2021, pero sobre ese incumplimiento aún no hay expediente abierto por parte del TCu.

El secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez, aseguró hace dos días que la formación pedirá al Ministerio del Interior que vuelva a inscribirla en el Registro de Partidos con su identidad de siempre. porque «nunca ha dejado de existir», y solicitará la

nulidad de la sentencia que dio por extinguida a la formación en Es la primera vez que el órgano fiscalizador impone una sanción a un partido por no presentar cuentas

La formación pedirá a Interior que vuelva a inscribir a NC en el Registro de Partidos con su identidad

La multa ha sido comunicada al administrador de la exformación política nacionalista

un proceso del que no fue parte. «Estamos en el Gobierno de Canarias, en el Cabildo de Gran Canaria. en numerosos ayuntamientos, teníamos hasta hace unas semanas un diputado en el Congreso, contamos con grupo político en el Parlamento de Canarias... Pero por si aún hubiera dudas, vamos a enviar al Ministerio del Interior 20.000 folios de documentos que demuestran que existimos», afirma el dirigente nacionalista.

El responsable de Organización del partido -la nueva foremación NC-Bloque Canarista a heredado la misma estructura de la matriz-ha explicado que acaban de recibir el expediente de ese procedimiento y han comprobado que les notificaron cuatro veces la situación: tres a la sede que abandonaron hace años en la calle Venegas de Las Palmas de Gran Canaria (el cambio de dirección tampoco fue comunicado a Interior) y una cuarta en un domicilio donde su presidente y actual consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, vivió hace una década, pero que ya no es su casa.

Pero NC no da la batalla por perdida: quiere recuperar su identidad «de siempre» y, por eso, pedirá a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que declare nula la sentencia de julio de 2021, por defectos de notificación que le han generado indefensión, y, al mismo tiempo, solicitará al Ministerio del Interior que «reactive» su inscripción. Para dar a conocer cuáles son los pasos que van a dar a partir de ahora, en la cuenta atrás de la legislatura y las elecciones locales y autonómicas previstas para mayo, Ramírez ha convocado para hoy una rueda de prensa a fin de transparentar la situación.



Carmelo Ramírez se dirige a los afiliados de NC en el último congreso del partido en mayo. ANDRÉS CRUZ

## INFLACIÓN | Pérdida de poder adquisitivo



Una cajera de un supermercado de Canarias atiende a los clientes. MARÍA PISACA

## Los precios suben más del doble que los sueldos en la primera mitad del año

Isleños y extremeños son los únicos españoles que ganan menos de 1.800 euros brutos al mes \* Las empresas optan más por contratar que por aumentar salarios

M. Á. Montero

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Los precios suben en Canarias 2,5 veces más que los sueldos. Por cada euro de incremento en las nóminas de los trabajadores, el coste de vida aumenta cerca de dos euros y 50 céntimos. La inflación ha seguido creciendo a lo largo de 2022 a un ritmo muy superior al de los salarios, y lo peor es que la escalada de los precios no parece haber tocado techo. La guerra en Ucrania continúa, y continúa también la amenaza que Vladímir Putin representa para la estabilidad energética de Occidente, sobre todo de Alemania.

El Instituto Nacional de Esta-

dística (INE) publicó ayer la Encuesta trimestral de coste laboral correspondiente a los meses de abril a junio, que muestra que los sueldos de los canarios por cada hora efectivamente trabajada subieron una media de un 3,7% en el último año -entre el segundo trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2022-. No es un incremento en absoluto desdeñable, o al menos no lo sería si la economía occidental no estuviera sumida en una ola inflacionaria sin precedentes. De hecho, el aumento en el conjunto del país es mucho menor, de apenas un

## Del 25% estonio al 6,6% francés

La tasa interanual de inflación de la zona euro registró en el mes de agosto una cifra récord del 9,1%, lo que supone un incremento de dos décimas respecto al dato de julio y confirma la primera estimación del dato publicada hace dos semanas, según informó ayer Eurostat. En el conjunto de la UE, el encarecimiento de los precios respecto a agosto de 2022 fue del 10,1%, lo que supone un incremento de tres décimas en comparación con la tasa de julio. España, con una tasa del 10,5%, se sitúa como el octavo país con mayor tasa de inflación en agosto entre los 19 de la zona euro y el decimoquinto entre los 27 de la Unión.

En la zona euro, las tasas de inflación basculan entre el máximo del 25,2% que marca Estonia y el mínimo del 6,6%, en Francia. La escalada de los precios de la zona se intensificó en el octavo mes de 2022, a pesar de que la subida interanual del precio de la energía se desaceleró al 38,6%, un punto menos que en julio. Este dato fue compensado al alza por el incremento del precio de los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco, que en agosto fue del 10,5%, cuando en julio había sido del 9,4%.

De su lado, los servicios se encarecieron un 3,8% en agosto, una décima más que la tasa interanual de julio, mientras que los bienes industriales no energéticos aceleraron su ritmo de subidas de precios en seis décimas, hasta el 5,1%. Al excluir del cálculo el impacto de la energía, la tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en agosto en el 5,8%, frente al 5,4% del mes anterior, mientras que al dejar fuera también el efecto de los precios de los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, la tasa de inflación subyacente se ha situado en un récord del 4,3%, tres décimas más que en julio. | Agencias

1,1%. Eso sí, el salario medio de los isleños, que se queda así en 1.796,6 euros brutos mensuales -en doce pagas-, sigue siendo muy inferior al sueldo medio en España, que llega a los 2.153,9 euros. Es más, los trabajadores extremeños son los únicos que co3,7%

### Salarios

El sueldo por hora efectivamente trabajada se incrementó en Canarias en el último año -del segundo trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2022- un 3,7%.

8,5%

### IP

La inflación, medida a través del Índice de Precios de Consumo (IPC), aumentó un 8,5% a lo largo de los últimos doce meses, es decir, más del doble que los sueldos (3,7%).

1.796

### Euros mensuales

El salario medio de los canarios asciende a 1.796,6 euros brutos mensuales en doce pagas, la cuantía más baja del país junto con la de los extremeños. bran al mes -siempre en cantidades brutas- incluso menos que los canarios, en concreto unos exiguos 1.734,5 euros. En cualquier caso, el problema no está ahora en los bajos salarios, que son un mal endémico del mercado laboral de la región, sino en la inflación.

El canario medio gana 103,7 euros por el mismo trabajo que hace un año percibía cien euros

La nómina de los empleados de la industria es la que menos crece en las Islas en el último año

Porque en el último año, mientras los sueldos subían ese 3,7%, la cesta de la compra se encarecía un 8,5%, más del doble. Dicho de otro modo: el canario medio gana 103 euros y 70 céntimos por lo que hace un año ganaba cien euros; pero ocurre que lo que entonces costaba cien euros hoy cuesta 108,5 euros. En definitiva, ha perdido poder adquisitivo pese a que tiene un salario más alto.

El INE también permite ver en qué sectores de actividad están los trabajadores sufriendo el golpe de la escalada de precios con más dureza. A diferencia de en el conjunto del Estado, donde los más castigados están siendo los asalariados de los servicios, en Canarias son los empleados de la industria los que menor subida de sueldo han disfrutado a lo largo del último año. Los trabajadores del sector secundario en las Islas ganan hoy, siempre en términos promedio, un 2,2% más que hace un año, mientras los de la construcción cobran un 3,3% más y los de los servicios, un 3,5% más. Hay que puntualizar que los salarios en la industria son por lo general más altos y hasta mucho más altos que los que se pagan en los servicios, lo que en el Archipiélago casi es tanto como decir en el turismo. No obstante, en todos los sectores se pierde poder adquisitivo.

Cabe precisar que el coste salarial de las empresas ha crecido mucho más que las nóminas de sus trabajadores. Cada sueldo le cuesta a una empresa canaria la friolera de un 16,1% más que hace un año, mientras que el coste salarial por hora efectivamente trabajada subió el susodicho 3,7%. Esto da pistas de que las empresas anteponen la contratación de nuevo personal a la mejora de las condiciones laborales de la plantilla, una tesis que está en línea con las buenas cifras de empleo -sobre todo en lo relacionado con las afiliaciones a la Seguridad Social- que el mercado laboral del Archipiélago viene experimentando desde que se superó lo peor de la pandemia.

## España exporta más electricidad que nunca en plena crisis energética

La venta de energía del sistema eléctrico nacional a otros países marca máximos históricos en el mes de agosto \* El consumo nacional se redujo en cambio un 1,2%

**David Page** 

MADRID

España lleva meses enviando cada vez más electricidad a sus países vecinos -a todos- en plena crisis energética. Las exportaciones de energía del sistema eléctrico durante el pasado agosto aceleraron su incremento y marcaron nuevos máximos históricos, superando los registros mensuales de toda la serie histórica de Red Eléctrica de España, que contabiliza los intercambios internacionales de electricidad desde principios de 1990. Nunca antes se había vendido tanta electricidad al exterior en ningún mes de las más de tres décadas desde que existen datos oficiales.

En agosto, el sistema eléctrico español exportó un total de 2.924 gigavatios hora (GWh) de electricidad al resto de países con los que existen conexiones -Francia, Portugal, Marruecos y Andorra-, un nivel desconocido hasta ahora, impulsado por los problemas para garantizar completamente el suministro en los mercados francés y portugués. El mes pasado España solo importó 126 GWh en todo el mes de sus vecinos, un nivel también anormalmente reducido. Así que el saldo exportador español marcó también un récord histórico de 2.798 GWh en agosto, según los registros de Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico nacional y gestor de las redes de transporte de alta tensión.

### Interconexión al límite

Francia se está viendo obligada a comprar electricidad a todos los países con los que está interconectada debido al parón de más de la mitad de sus nucleares por problemas de corrosión y de peligro de sobrecalentamiento -32 de los 56 reactores del mercado galo no es-



España consiguió el mes pasado reducir un 1,2% su consumo de electricidad. | E.P.

tán operativos-. En agosto las compras galas a España marcaron un récord de 1.484 GWh y también lo hizo el saldo neto importador de 1.451 GWh.

Según los datos de REE, en agosto se exprimió al límite la operativa de las interconexiones entre ambos países por los Pirineos, que funcionaron a su máxima capacidad durante el 99,3% de las horas de todo el mes para mandar electricidad al mercado francés. España también está aumentando sus exportaciones de electricidad a Portugal, alcanzando hasta una cuarta parte de la demanda eléctrica del mercado luso. Portugal, un país muy dependiente de la producción de sus centrales hidroeléctricas, está sufriendo los efectos de la sequía y está recurriendo a comprar electricidad al mercado español para garantizar el suministro. En agosto las exportaciones a Portugal alcanzaron los 1.122 GWh -con un saldo exportador de 1.044 GWh-, pero algunos meses de este mismo año se han alcanzado cotas mayores y el récord se marcó en febrero con compras de 1.435 GWh -un saldo neto de 1.373 GWh-.

### Plan de ahorro

España consiguió el mes pasado reducir un 1,2% su consumo de electricidad -con una caída del 3,8% si se descuenta el efecto de las diferentes meteorología y laboralidad entre años- en el primer mes de aplicación del paquete inicial de medidas de ahorro del Gobierno, que incluye el apagado de escaparates a partir de las 22.00 horas o la regulación del termostato de edificios públicos y oficinas.

El frenazo de las nucleares en Francia obliga al país vecino a importar a mansalva de España

Las eléctricas españolas están aumentando con fuerza en los últimos meses el uso de sus centrales de gas para producir electricidad debido a la caída de la generación de las hidroeléctricas por la sequía, por la menor aportación de las renovables, y para cubrir las exportaciones disparadas de electricidad a Francia.

## HiperDino acelera la aplicación de tecnologías en todos sus procesos

La firma canaria reduce al mínimo la utilización de papel en su apuesta por la sostenibilidad

El Día

SANTA CRUZ DE TENERIFE

HiperDino, firma cien por cien canaria, ha pisado el acelerador en la aplicación de tecnologías en todos sus procesos, uno de los objetivos que contempla su plan de transformación digital iniciado en 2020 y para el que se han destinado ocho millones de euros.

El director de IT de HiperDino, Eduardo Prieto, destacó ayer que la cadena continúa «poniendo especial esfuerzo en proyectos de optimización de procesos en la cadena de suministro y distribución, y en la aplicación de inteligencia artificial en varios ámbitos». En este sentido, Prieto explicó que entre los proyectos están la mejora en el aprovisionamiento y en la venta online, además de la utilización de herramientas punteras para mejorar el servicio de atención al cliente, «introduciendo novedades muy atractivas».

Entre estos proyectos se encuentran también otros internos orientados a la mejora del funcionamiento de los establecimientos y de todos los servicios que se ofrecen a los trabajadores de la compañía, así como la digitalización para eliminar al máximo la utilización de papel. El objetivo es claro: «avanzar en su gestión interna y estar cada día más cerca de trabajadores y clientes», explican desde la compañía. Por ello, HiperDino «quiere continuar liderando la inversión en proyectos de tecnología para estar a la vanguardia en los servicios que ofrece a clientes y trabajadores».

Hay que recordar que Hiper-Dino es la cadena líder en el sector de la alimentación en el Archipiélago y la única regional de capital integramente canario.

### BOLSA

## El Íbex 35 pierde los 8.000 puntos y retrocede un 0,6%

El selectivo español Íbex 35 se ha despedido de la cota de los 8.000 puntos, tras retroceder un 1,25% en la sesión de ayer y situar el descenso semanal en el 0,6%, en un entorno que sigue marcado por la crisis energética y el temor a un nuevo endurecimiento de la política monetaria ante los nuevos datos de inflación.| E.P.

## Torres se ve con la cúpula de Amazon

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, mantuvo ayer un encuentro con el director de Sector Público de Europa de Amazon, Cameron Brooks, y el equipo directivo de la compañía en España en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria. El presidente canario conoció de primera mano los proyectos tecnológicos Amazon Web Services desarrolla en colaboración con distintas comunidades autónomas del país. Asimismo, el presidente resaltó el momento clave que vive Canarias para su futuro tecnológico y su apuesta por la digitalización y la innovación para la diversificación y la sostenibilidad de la economía. | E.D.



## ENERGÍA | VI Foro de Autoconsumo y Sostenibilidad del Atlántico

Alex Dakov, fundador de la ONG Oceanic Global y Green Motive, afirma que las Islas «lo tienen todo» para ser un referente en materia de sostenibilidad. Solo ve una pega: falta impulso a la renovables.

## Alex Dakov

**EXPERTO EN SOSTENIBILIDAD** 

## «Canarias es la Arabia Saudí de las renovables, pero hace falta apostar más por ellas»

A. S.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

¿Qué importancia tiene la transición hacia la independencia energética?

Es muy importante. Hay que poner el foco en este asunto e invertir recursos y tiempo en hacer la transición hacia energías renovables desde hoy para garantizarnos un futuro, no solo sostenible, sino libre e independiente. La dependencia ha generado una crisis financiera, una crisis económica que sufrimos todos en nuestros bolsillos. Tenemos que generar energía por nosotros mismos. Impulsar el autoconsumo es impulsar nuestra libertad económica, financiera y geopolítica.

¿Considera que Canarias tiene las condiciones adecuadas para convertirse en un referente mundial en sostenibilidad?

Claro que sí. Canarias es la Arabia Saudí de las renovables. Igual que Costa Rica, que hace diez años supo invertir en infraestructura para convertirse en una potencia totalmente libre de carbono, generando energía limpia. Canarias puede seguir por el mismo camino, siempre que se empuje, se invierta y se centre en eso.

¿Puede una economía como la canaria, basada en la llegada de millones de turistas al año, ser sostenible?

Canarias tiene una economía basada en el turismo y no se están explotando todos los recursos naturales que tiene el Archipiélago. Las Islas podrían tener perfectamente una economía basada en la energía solar si en la década de los 80 se hubiera invertido en esto en lugar de en hoteles de cinco estrellas y macrocomplejos. Podrían estar ahora mismo exportándola. Yo no sé como será el desarrollo de la economía turística en el futuro, si será sostenible o no. Lo que sí creo es que hay un recurso natural aquí muy grande que no se está explotando ni aprovechando todo lo que debería, y ahora se está viendo que es un recurso muy rentable.

Las empresas se quejan de



Alex Dakov, ayer, en el Foro de Autoconsumo y Sostenibilidad celebrado en el Hotel Santa Catalina . José CARLOS GUERRA

( Impulsar el autoconsumo energético es impulsar nuestra libertad económica

Si en los 80 se hubiera invertido en energía solar y no en hoteles, ahora podrían exportarla las trabas burocráticas a la hora de apostar por energías renovables. ¿Crees que esto está lastrando el desarrollo de ese tipo de energías en las Islas?

Creo que se puede hacer mejor. No voy a decir que se esté haciendo mal, pero hay un espacio importante de mejora.

¿Cuáles son las claves para sobrevivir a la crisis climática?

Es necesario un cambio de mentalidad, que se basa primero en ser conscientes de nuestro impacto y tratar de reducirlo. Hay que pasar de un sistema lineal a un sistema circular. Empezar a reparar, a reutilizar, a reinventar nuestro formato de consumo porque a la larga no funciona el sistema como está planteado.

Usted ha impulsado Agua NEA, una startup centrada en la reducción de consumo de plástico. ¿Cómo funciona?

Hacemos agua mineral en latas

de aluminio en formato de un solo uso reciclable. De forma que de cada lata se produce otra de forma infinita. El aluminio es el elemento más reciclable y mas reciclado del mundo. Es un formato para eventos, para hostelería, lugares donde realmente se consume mucha cantidad de plástico en un solo día. Además, dedicamos los recursos de ese proyecto a plantar corales en diferentes lugares del mundo e incentivamos a la gente para que se una al proyecto y plante sus propios corales.

¿Es viable trasladar este tipo de proyectos a un territorio como el Archipiélago?

Claro, Canarias tiene un ecosistema marino y una biodiversidad brutal, y está muy amenaza. Y se puede revertir, se puede incentivar el desarrollo de ecosistemas marinos naturales mejor que en ningún lado porque ya aquí existe esa biodiversidad.

### A.S.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, clausuró ayer el VI Foro de Autoconsumo y Sostenibilidad con palabras críticas hacia los ponentes que en la jornada anterior culparon a la administración autonómica de la baja penetración de la fotovoltaica en Canarias. «El tiempo medio que se tarda en las Islas para dar de alta una instalación de autoconsumo es de tres semanas», aclaró el consejero, quien aclaró desde el principio de la intervención que se veía en «la obligación de tener que puntualizar algunas afirmaciones que se hicieron en el foro».

A Valbuena no le gustó que los empresarios señalaran al Ejecutivo regional como principal res-

## Valbuena exculpa a la burocracia de la baja penetración de la energía solar

El consejero responsabiliza al PP del freno a las renovables y pide a los empresarios que «valoren» los avances en el sector

ponsable de los retrasos en la tramitación de los permisos al comparar las cifras canarias con otras comunidades autónomas. Lo cierto es que la región apenas es responsable de un 1,2% de la producción nacional de fotovoltaica a pesar de las excelentes condiciones climáticas, lo que llevó a algunos participantes a pedir «agilidad» al Gobierno canario.

Para el consejero de Transición Ecológica este dato no es responsabilidad del Ejecutivo actual sino del «nulo impulso» que se dio a las energías renovables antes de 2019



José Antonio Valbuena. | MARÍA PISACA

como consecuencia del impuesto al sol puesto en marcha bajo el Gobierno del PP. «Empezamos a fomentar el uso de este tipo de energías hace tres años, otras regiones llevan más de 20 años trabajando en esto y por eso hay esas diferencias», apuntó.

Valbuena sacó pecho a la hora de enumerar el crecimiento de las cifras durante los últimos tres años. El consejero apuntó que el número se instalaciones de autoconsumo se ha multiplicado por 18 desde 2019, pasando de 157 a 5.067 instalaciones. «Hemos autorizado en tres años mas megavatios que en los ocho años anteriores», añadió. Valbuena aclaró que no pide que todos sean «defensores del Gobierno», pero sí demandó «rigor en las afirmaciones» y que «si se dice lo que está por hacer, que queda mucho, que también se reconozca lo que se ha avanzado».

El consejero aprovechó la ponencia de clausura para defender el Plan de Transición Energética puesto en marcha en la última legislatura, en el que «se ordena el territorio para establecer los lugares donde se pueden instalar las grandes infraestructuras de renovables», porque en Canarias, teniendo en cuenta su densidad de población, cómo se distribuye en el territorio y que se compone de seis sistemas eléctricos aislados, «el impacto que tiene un megavatio (mg) instalado es equiparable a diez en Península».









**Economía** 

## **FORMACIÓN** WEBINAR

Inglés en 100 frases para la Hostelería y la Restauración- los lunes del 3 al 24 de octubre de 2022 (4 semanas)- 17 horas presencial o streaming

Sabes inglés pero no te salen las palabras adecuadas a la hora de atender a tus clientes en el negocio?, no te preocupes te proponemos un curso práctico de inglés en el que aprenderás las 100 frases básicas que necesitarás para comprender mensajes sencillos y entablar pequeñas conversaciones que facilitarán tu día a día. Refresca los conocimientos de inglés y gana confianza en tu nivel de conversación en la lengua inglesa. Este curso presencial o en webinar, se impartirá de una forma totalmente práctica y dinámica, en la que aprenderás las palabras clave y frases frecuentemente usadas en el sector.

## **FORMACIÓN** ONLINE

Master Internacional en Administración Marítima Portuaria - 1.500 horas - comienzo el 30 de septiembre de 2022

Tu carrera profesional está relacionada con el Negocio Marítimo y la Gestión Portuaria, pero no tienes formación específica en este sector, aprovecha la oportunidad que ofrece este Máster, cuyo objetivo fundamental es capacitar a los estudiantes mediante conocimientos, técnicas y habilidades directivas centradas en la esfera internacional del Negocio Marítimo (Shipping Business) y la Gestión Portuaria (Port Management). En formato online, para que lo puedas compaginar con tus horarios. Impartido por IMBS (International Maritime Business School), nuestro socio de formación del sector marítimo.

Fórmate con La Cámara y bonifica la Formación con FUNDAE. www.camaratenerife.com Tel 922 100 406

## Fomentando la implementación de modelos de negocio con gestión eficiente y creativa

El programa formativo 'Crecer con el cambio' continúa ofreciendo formación gratuita a empresarios y emprendedores de Tenerife para optimizar la toma de decisiones en sus negocios

El programa formativo 'Crecer con el cambio continúa ofreciendo cursos gratuitos al empresariado tinerfeño con el objetivo de profesionalizar y cualificar sus competencias directivas y de gestión empresarial, haciendo especial hincapié en los modelos de negocio y la gestión que se realiza, especialmente en los momentos de grandes cambios e incertidumbre constante.

Con más de 150 asistentes solo en la edición de 2022, esta iniciativa pone a disposición de empresarios y emprendedores un total de seis cursos formativos de 30 horas de duración que pueden realizar cómodamente y a su ritmo de manera online, así como un total de cuatro foros empresariales donde, de manera constructiva, todos los asistentes pueden tratar temas de actualidad y relevancia en la gestión de cualquier negocio.

Un completo programa formativo ofrecido sin coste alguno para cualquier gestor empresarial gracias a la labor de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y a la financiación del Cabildo Insular de Tenerife, que llevan más de 15 años desarrollando acciones de forma conjunta, apostando por capacitar, e impulsar el conjunto del empresariado tinerfeño. Todo ello enmarcado bajo el convenio «para la mejora e impulso de la productividad y la competitividad del tejido empresarial de la isla de Tenerife» suscrito entre ambas entidades, con



Programa formativo 'Crecer con el cambio'. E.D.

un marcado objetivo de fomentar y potenciar el desarrollo socioeconómico a través de la capacitación empresarial.

Actualmente está activo el quinto curso de este completo programa formativo: 'Valorar el talento para alcanzar logros en los resultados', que podrá ser consultado por cualquier persona interesada a través de la web de la Cáma-

(www.camaratenerife.com) hasta el 3 de octubre. Precisamente en este mismo mes comienza también el sexto y último curso del programa, 'Motivación y cambio', que será accesible desde el 18 de octubre hasta el 8 de noviembre en modalidad de teleformación. Como colofón del programa, el 24 de noviembre se celebrará el último foro empresarial, que versará sobre las aplicaciones de las medidas del Plan de Igualdad en una empresa, tanto para aquellos casos donde, por Ley, sea necesario como en aquellas empresas de menor tamaño que, aunque no lo requieran por mandato legal decidan ejecutarlo consiguiendo así una serie de beneficios para su empresa.

Tanto los diferentes cursos del programa como los foros empresariales son totalmente accesibles y completamente gratuitos gra-

cias a la financiación del Cabildo de Tenerife, así como a la labor de la Cámara de Comercio que diseña y ejecuta el plan formativo acorde a las necesidades detectadas entre las empresas de la Isla.

#### Crecer con el cambio: alcanzando el éxito empresarial cambiando el modelo de negocio

Con este programa formativo gratuito iniciado en el mes de mayo, Cámara v Cabildo han posicionado la identificación de nuevos modelos de negocio y su desarrollo, así como una gestión eficiente v creativa del día a día de una empresa como claves fundamentales para que las empresas puedan adaptarse al cambio. Así, a lo largo de estos meses han venido tratando temas tan variados como los retos a los que se enfrenta una empresa, el establecimiento de dinámicas para favorecer el trabajo en equipo o el reconocimiento del valor de los trabajadores de una empresa como herramienta para lograr el éxito empresarial, entre otros. Un amplio programa formativo con el que ambas entidades han venido apoyando y capacitando a las empresas de la isla.

Aquellas personas interesadas en participar en los cursos restantes sin coste alguno o en el foro empresarial, pueden solicitar más información a cursos@camaratenerife.es y realizar sus inscripciones a través de la página web la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife www.camaratenerife.com y 922 100 406

## Abierta la segunda convocatoria del Kit Digital para la digitalización de las empresas

El 2 de septiembre se abrió el plazo de la segunda convocatoria de ayudas de Kit Digital, dirigida a microempresas de entre 3 y 9 empleados, y contará con un presupuesto inicial de 500 millones de euros para fomentar la digitalización de pymes. Los bonos digitales que se otorguen a las empresas beneficiarias de este segmento tendrán un importe de 6.000 euros para que puedan adquirir las diferentes soluciones de digitalización contempladas en la normativa del programa. Desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife se ofrece soporte y asesoramiento gratuito a la hora de realizar la inscripción así como en las fases posteriores. Además, la primera convocatoria de ayudas dirigida a empresas de entre 10 y menos de 50 empleados que otorga una cuantía de hasta 12.000€ amplió su plazo de presentación, continuando abierta en la Sede Electrónica de Red.es hasta el 15 de marzo de 2023.

## Servicio de asesoramiento para emprender en los ámbitos de la economía verde y azul sostenible

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, con el impulso y la financiación del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife, continúan apoyando el emprendimiento verde y azul sostenible, poniendo a disposición de los emprendedores un servicio de asesoramiento con quién poder contrastar su idea de negocio, oportunidades y tendencias del mercado, idoneidad de la ubicación, competencia, clientes potenciales, trámites específicos y habilitaciones necesarias; facilitando, además, su posterior alta como autónomos, a través de Documento Único Electrónico (DUE), en la Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Tributaria del Estado y Agencia Tributaria Canaria.

Cualquier interesado en concertar una cita para recibir este tipo de asesoramiento se puede contactar vía e-mail medioambiente@camaratenerife.es o llamando al 922 100 418.



**CURSO 6: MOTIVACIÓN Y CAMBIO** Mejora tu capacidad de gestión empresarial

www.camaratenerife.com 922 100 400





## el día 1972

- ► Canarias. Bajo la presidencia de la primera autoridad civil de la provincia, constituida la junta económica interprovincial de Canarias. Miranda Hernández: «Los habitantes de estas islas han de estar pendientes del buen criterio, honradez y ponderación de sus componentes. Se abre una etapa de coordinación y colaboración entre las islas de las dos provincias». Del Valle Menéndez: «Han quedado establecidas las nuevas bases para enfrentarnos a nuevas exigencias».
- ► Nacional. Un ejemplo para el mundo, no hubo sangre en Barajas. Un avión de las SAS secuestrado en Malmö aterrizó en Madrid. Los secuestradores y prisioneros liberados han quedado a disposición de las autoridades españolas. Al parecer, los nueve croatas pidieron asilo político en nuestro país. De momento la Capitanía General de la primera región aérea se ocupa del caso.
- ▶ Internacional. Pablo VI visita Venecia. Una visita de plegaria por la histórica ciudad. «Su problema debe ser un empeño común a resolver en nombre de la fraternidad y de la paz», dijo Pablo VI. Su Santidad el papa a su llegada a Venecia hizo su recorrido en góndola hasta la plaza de San Marcos acompañado por una flotilla de góndolas. Esta visita es la primera de un papa desde 1800, cuando Pío VII visitó la ciudad.



El papa Pablo VI viaja a la Catedral de San Marcos en góndola. | E.D.

#### OBSERVATORIO





Ruth Ferrero-Turrión

Esta semana ha sido una de las más importantes en el entorno comunitario. Parlamentarios y comisarios, medios de comunicación y lobis, todo el mundo se reúne en Estrasburgo para debatir sobre el programa político propuesto por la Comisión Europea de cara al curso que ahora comienza. En esta ocasión, las cuestiones que se han abordado se han centrado, fundamentalmente, en torno a la presencia de la guerra, de nuevo, en territorio europeo.

torio europeo. Si bien es verdad que la guerra nunca estuvo ausente del panorama internacional, no es menos cierto que el mito de la integración se ha sostenido sobre los mimbres de la construcción de la paz en Europa. La guerra ha quedado oculta a los ojos de las élites políticas comunitarias, a pesar de que los conflictos nunca han desaparecido. Así, la situación de guerra por la que atraviesa el continente y las respuestas que se hayan dado o se vayan a dar en el futuro para responder a la agresión rusa en Ucrania eran ineludibles en el discurso que planteó Ursula von der Leyen. Y así, comenzó «nunca se había debatido en este Parlamento con una guerra en suelo europeo». Y sobre esta entradilla continuó su línea argumental sobre el bloque dedicado a la firmeza que debe mantener la UE frente a la

## Estado de la Unión en Bruselas

amenaza rusa, «las sanciones están aquí para quedarse, es momento de resolución, no de apaciguamiento». Esta frase constituye en sí misma un lema de trabajo con el que se pretende mostrar ante el mundo, pero sobre todo ante Rusia, que la UE no sólo no cederá ante el «chantaje energético», sino que pasa a la ofensiva. Ya no se trata solo de defenderse, sino de ir a por el enemigo y lo quiere hacer mostrando firmeza en las medidas v dureza en las formas. De hecho, en esta parte de su intervención, Von der Leyen desplegó su cara más política y asertiva haciendo suya la doctrina de la paz democrática. Se reafirma así la apuesta por una Europa geopolítica sostenida sobre dos asunciones: la primera, que esta guerra tiene un carácter existencial para la UE; la segunda, que es una lucha entre el bien y el mal, entre la democracia y la no democracia, «es una guerra contra nuestro futuro, se trata de la autocracia contra la democracia». En ese momento, probablemente, se olvidó de los acuerdos que Bruselas está firmando con distintos países que no se distinguen, precisamente, por sus rasgos

democráticos. Quizás habría que recordarle el firmado con Azerbaiyán, país que justo en estas horas ha lanzado un ataque contra Armenia.

Y si durante su apartado dedicado a la guerra la asertividad fue la tónica, no lo fue tanto cuando se abordó la cuestión del Estado de derecho, tema del que intentó pasar de puntillas con alguna frase grandilocuente



El curso político comienza abordando cuestiones geopolíticas que tenemos en la cabeza, pero que dejan en segundo plano otras como poner en marcha «un pacto para la defensa de las democracias», pero sin contenido real. Por suerte, el Parlamento Europeo ha respondido de manera
rápida y contundente a la tibieza de Von der Leyen en esta
cuestión. Lo lleva haciendo ya
muchos meses, incluso interponiendo un recurso por inacción
a la Comisión en su conjunto en
relación con países como Polonia y Hungría.

En esta ocasión, la respuesta a las evasivas de la Comisión no ha podido ser más atronadora. Durante el pleno de Estrasburgo se aprobó una moción por la que el Parlamento dejaba claro su parecer en relación con Hungría, al manifestar que este país ya no puede ser considerado una democracia, sino una autocracia electoral. De este modo, se presiona al Consejo para tomar las medidas oportunas contra Hungría, algo que no puede ser otra cosa que la aplicación del artículo 7. Quizás ahora, en el contexto del enfriamiento de las relaciones entre Polonia y Hungría, este procedimiento pueda salir adelante.

El curso político de la Unión comienza abordando cuestiones geopolíticas que todos tenemos en la cabeza y que incluyen la cohesión frente a Rusia o la cuestión energética, pero que dejan en segundo plano otras como el Pacto Verde europeo o la reforma del asilo. Y abordando con mucha menos asertividad otras, sin las que el proyecto europeo carece de sentido, tales como la construcción de una Europa social o el reforzamiento del Estado de derecho.

(\*) PROFESORA DE CIENCIA POLÍ-TICA EN LA UCM

## ARTÍCULO INDETERMINADO

## Droga dura



Ana Martín

No vengo a descubrir aquí la alienación de los medios de masas, que es cosa vieja y que, contra lo que pensamos, se ha producido, reproducido y estudiado en el siglo pasado lo suficiente como para que no caigamos en el adanismo de pensar que lo hemos inventado nosotros ahora.

Puede ser una percepción falsa, fruto de lo que los expertos llaman el filtro burbuja, es decir, la información personalizada que decide el algoritmo que recibamos cada uno de nosotros cuando entramos a las redes. Tal vez me he descuidado y he dejado que se cuele el ruido donde antes había una relativa calma, toda la que se puede tener en este océano proceloso en el que vivimos, pero tengo la impresión de que cada día se reduce más el espacio para la reflexión y la escucha, de que estamos irremediablemente habitados por criaturas compulsivas, cuyos dedos y lengua están prestos a desatarse con cualquier mínimo comentario que nos chirríe o no encaje en nuestro pensamiento.

Y no sé si la crispación se origina en espacio virtual y luego se traslada a la calle o viceversa, tal vez sea algo simultáneo, los estudiosos dirán. A mí se me hace que este recopilar todo lo que pasa en las redes y amplificarlo luego en los medios tradicionales tiene bastante que ver

Pero es un hecho que le gritamos a la tele, al tertuliano al que detestamos, a la colaboradora que no soportamos y a la que, paradójicamente, no podemos dejar de ver. Es más: seguimos viéndolos para poder seguir insultándolos, que sale más barato que ir a yoga y es menos cansado.

No pasamos de largo por ningún asunto, ya sea la falta de una coma en un texto académico, el color de la piel de la nueva sirenita o los dedos torpes y las malas maneras del nuevo monarca inglés. Nada se nos escapa y en todo, nos incumba o no, nos deje o no de afectar, nos dejamos la energía, como si esta fuera inagotable y perenne.

Y no lo es. Y, como no tenemos fuerzas ilimitadas, no puede ser que en todo pongamos el alfa y el omega. No puede ser que todo nos indigne por igual. Habrá que empezar a elegir por

qué cosas merece la pena cogerse un sofoco, por cuáles salir a la calle a protestar y por cuáles, sencillamente, pasar de largo.

Si todo es importante, nada

Si se nos va la fuerza por la boca o por el dedo devolviendo insultos y rebatiendo provocaciones calculadas de gente cuya cara no hemos visto, a lo mejor, por eso -es solo una idea- no nos quedan luego energías para unirnos y reclamar lo que verdaderamente afecta a nuestras vidas y a nuestros derechos como ciudadanos.

Si perdemos una mañana entera discutiendo con @trollmolesto\_564, que tiene como foto de perfil al pato Lucas y tiempo ilimitado para insultarnos y sacarnos de quicio, lo siguiente será pasar la tarde descargando la frustración con los amigos, la pareja o la cajera del supermercado, que tuvo la mala fortuna de cruzársenos en el camino.



Tengo la impresión de que cada día se reduce más el espacio para la reflexión y la escucha

Y así, cada día, en una absurda espiral de comportamientos impulsivos hasta que un día nos descubrimos otros, más cansados, más descreídos, más violentos y más cínicos.

Eso, con suerte.

Sin ella, sin ser capaces de pararnos a respirar, de no ceder a las provocaciones, de dejar la droga dura, el subidón de adrenalina que supone sentirse victorioso de una discusión ficticia que a nadie le importa, de tener siempre la última palabra, de ser el más listo de una manada a cuyos miembros no hemos visto siquiera la cara, estamos perdidos.

Yo la primera.

## **HUMOR** | Santy

El Gobierno y la Generalitat acuerdan impulsar acciones para promocionar el catalán



## Tinder de derechas para patriotas americanos

La sensualidad de compartir juntos el poder de la Segunda Enmienda y custodiar la frontera de objetivos negros y chicanos con preciosas semiautomáticas y subfusiles. Ondear de mano la bandera confederada como orgullo del *white power* en los campos de Carolina del Sur. Compartir esos momentos frente a las clínicas abortistas para que 4.000 niños puedan nacer cada año y tener así una oportunidad en la vida. Blancos, guapos y guapas, ricos y ricas, presumiendo del sueño americano como símbolo de una patria fuerte, unida y católica. Y todo esto es posible gracias a la hermana de la antigua secretaria de Donald Trump, que ha parido una app de citas para personas de derechas llamada The Right Stuff, lo que en el lenguaje común se conoce como un Tinder para conservadores. El puritanismo da el salto a los vicios de los demócratas para demostrarle al mundo que Cupido es de derechas. Sin complejos ni tapujos típicos de la época de la segregación. Si los esclavos del algodón ligaban, ellos también pueden. Todo suma en el propósito de hacer grande a América. Como no podía ser de otra manera, únicamente pueden registrarse personas que se consideren hombres o mujeres, las únicas opciones de identidad de género. Tanto es así, que se hace especial hincapié en que no se acepten personas transgénero, de género no binario o de otras identificaciones de género. El vídeo de la presentación de la aplicación no tiene desperdicio: «Lamentamos que

haya tenido que soportar años de

malas citas y pérdida de tiempo



Luis F. Febles

con personas que no ven el mundo como nosotros; disfrutaremos de una cita con las personas que comparten los mismos valores



Unicamente pueden registrarse personas que se consideren hombres o mujeres, las únicas opciones de identidad de género

que tú». La aplicación ha sido creada por exempleados de la administración de Donald Trump, y está respaldada por el multimillonario tecnológico conservador Peter Thiel, quien ha invertido más de 1.500 millones de dólares en ella. Daniel Huff, que sirvió en la administración Trump en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, dijo que es una oportunidad única: «Realmente no se había hecho antes. Los liberales son dueños de la educación, las corporaciones televisivas, los medios y mucho más, y no podemos dejar que controlen nuestras relaciones personales», tal y como recogió el portal Vandal Random. Sin caer en tentaciones hedonistas, habrá que ver cómo conjugan los valores cristianos, el absolutismo moral, los valores familiares tradicionales, el excepcionalismo estadounidense y el individualismo en una app para ligar. Los norteamericanos son capaces de sancionar a un menor por comprar una cerveza, pero permitir que lleve una AK-44. Hace algunos años se creó una aplicación de citas para personas del mismo espectro ideológico, con la fallida DonaldDaters, que buscaba el amor entre seguidores de Donald Trump. Su resultado fue desastroso, porque los fanáticos del expresidente no tenían tiempo de ligar defendiendo la frontera. Besos, limonada, tarta de manzana y pasión el 4 de julio. Ni en las mejores películas de la industria se dibuja un ambiente tan bucólico como el que va a ofrecer The Right Stuff. Es lo correcto.

@luisfeblesc

## Agricultores y fábricas de tornillos: de Malthus a Norman Borlaug

En los últimos cincuenta años hemos confundido la agricultura con las actividades industriales y hemos aplicado procesos industriales al campo con alegatos cortoplacistas y métodos y modos urbanos como la mecanización, fertilización, conservación de los alimentos y mejoras en las comunicaciones, lo que ha permitido avances significativos en los alimentos. Eso nos ha permitido multiplicar la producción de alimentos y valga como ejemplo que hemos pasado de sacar 3.000 litros año de leche de una vaca a obtener 12.000 litros.

La agricultura y la ganadería han mejorado gracias a los fertilizantes y a la mecanización y todo ello tiene que ver mayoritariamente con el petróleo, pero ¿se puede mantener esta situación con petróleo obtenido en pozos fracking, ignorando y desconociendo las leyes de la naturaleza? ¿Se pueden imponer semillas productivas de otras latitudes en suelos pobres, ignorando unos conocimientos empíricos de gran valor?

En el caso canario tenemos ejemplo de libro, con plantas de zonas tropicales y húmedas cultivadas en medios áridos. Así ocurre con las batatas de Lanzarote, que en los trópicos necesitan 600 litros/m2 año mientras aquí dan rendimientos de regadío con menos de 100 litros/m2 año. Lo mismo ocurre con el *maíz* enano de Lanzarote, adaptado al viento y a la sequía, y con los tomates y otras hortalizas cultivados en secanos de Lanzarote. También tenemos castaños, nogales y damasqueros cultivados en el sotavento de las islas como ocurre en Arafo y Guía de Isora; o los cultivos en nateros y gavías en Fuerteventura y Lanzarote, las higueras en jable en el sur de Tenerife o la malvasía de secano en Fuencaliente.

La invasión rusa de Ucrania pone al descubierto que tenemos un desequilibrio entre lo que producimos y lo que demandamos todos los días. Hay un déficit de cereales y problemas serios en la demanda mundial de fertilizantes. Ahora tenemos problemas nuevos de población y recursos y hemos de volver a leer a Thomas Malthus (1766-1834) y a Norman Borlaug (1914-2009), premio Nobel de la Paz y autor de la revolución verde con la que salvó 1.000 millones de vidas.

Los últimos acontecimientos nos obligan a realizar otra lectura de la demanda de una población que ronda los 8.000 millones de personas. Eso no solo es un problema del estómago o de la localización en pequeños puntos de la población urbana en el planeta. Hablamos de una cultura y un compromiso con los recursos naturales como el agua y el suelo y de hábitos de consumo y energía, de los sueños consumistas y del



Wladimiro Rodríguez Brito

compromiso medioambiental.

Todo lo anterior pone de manifiesto que es algo básico ir hacia un modelo más sostenible, tanto en una lectura de lo local -lo pequeño- como en una lectura mundial para evitar la desforestación del planeta, como ocurre en el caso de Borneo y la Amazonia, la contaminación de los ríos y los mares o el fracking como alternativa energética.

Los planteamientos productivistas de la revolución verde de Borlaug están poniendo en cuestión muchos puntos débiles. Ahora hay malas hierbas que se hacen resistentes a los herbicidas y que incluso afectan a la salud, como el caso de la utilización del herbicida Roundup por el que fue indemnizado un ciudadano norteamericano con 25 millones de dólares debido al cáncer que sufrió por la utilización del producto.



Esas culturas agrarias con las que hemos vivido en Canarias se han ido marginando

Los últimos acontecimientos de la guerra provocada por Rusia contra Ucrania nos obligan a hacer una nueva lectura sobre los alimentos, la humanidad, la población y los recursos. Y también sobre las alteraciones ambientales, el cambio climático y la salud. Tenemos una población urbana que en su gran mayoría ignora y maltrata a la naturaleza y que se concentra en pocos puntos, demandado bienes del mundo rural que en muchos casos está despoblado y abandonado.

En Canarias hemos hecho cambios significativos en las últimas décadas. Antes se producía la alimentación con lo local y la población estaba localizada en el medio rural porque se relacionaba con los alumbramientos de agua. La alimentación estaba vinculada al territorio ya que solo importábamos cereales, aceite y el porte de semilla de papas. Se labraban más de 100.000 hectá-

reas de tierra, dándose casos tan extremos como La Gomera, en la que vivían unas 20.000 personas en poco más de 4.000 has cultivadas, siendo los cultivos de exportación de plátanos y tomates los que ocupaban los mejores suelos. Sin embargo, esas culturas agrarias con las que hemos vivido en Canarias se han ido marginando mientras supuestamente todos progresábamos hacia una vida mejor.

No queremos comentar los últimos acontecimientos, en los que han confundido progreso con abandono del campo, y en la que han confluido múltiples factores, desde la dificultad para mecanizar algunos suelos hasta las importaciones de alimentos, pasando por los excedentes del mercado mundial. No se puede hablar del futuro de un medioambiente separado del campo y de los campesinos.

Estamos en una nueva época en la que tenemos que preocuparnos de lo que demanda nuestro estómago y de lo que se puede cultivar. Hemos de rescatar la sabiduría de un pueblo como el canario, que ha manejado todas las grandes culturas agrarias del mundo, excepto la del arroz. La escuela, los medios de comunicación y la familia tienen que valorar la sabiduría y los conocimientos empíricos de nuestros campesinos, que supieron cultivar plantas del medio tropical en el medio árido y que fueron capaces de sacar adelante generaciones que ahora parecen olvidarse de su pasado.

Hemos de valorar lo de aquí, lo nuestro, lo canario. Y destacar lo que hemos hecho bien: la rotación de cultivos, papas, cereal y leguminosa manchón. Hay que dignificar el campo y la naturaleza, pero con garantías económicas y sociales para los que producen alimentos. Hay que gestionar la naturaleza y hacer una sostenibilidad de verdad, con un compromiso socioambiental firme.

La producción y la vida en el campo no son posibles sin campesinos. No se puede aumentar la producción de alimentos sin más campesinos -en su gran mayoría están desmotivados- porque las propuestas de Norman Borlaug hay que gestionarlas contando con los estudios de Malthus sobre la población.

En una fábrica se pueden producir más tornillos sin poner más operarios, pero en el campo eso no se puede hacer. Por muchos avances tecnológicos que haya, sin campesinos no hay agricultura ni medioambiente ni alimentos. Por eso hay que actuar ahora y aprovechar los conocimientos y el bagaje de nuestra gente para tener una Canarias más sostenible desde el punto de vista social y ambiental.

(\*) DOCTOR EN GEOGRAFÍA

## CALEIDOSCOPIO

## Shakespeare y Cervantes



Julio Llamazares

Considerados los dos grandes genios de la literatura universal moderna, Shakespeare y Cervantes, Cervantes y Shakespeare representan a dos culturas tan diferentes que toda coincidencia entre ellos, que las hay, aunque no tantas como la gente cree (por ejemplo, murieron el mismo año de 1616, pero no el 23 de abril por más que se les celebre ese día, a ellos y al libro por su advocación; Shakespeare murió el 3 de mayo y Cervantes el 22 de abril) no deja de ser más que eso: una casualidad. Mientras Shakespeare expresa en sus obras el espíritu trágico y épico anglosajón, Cervantes, especialmente en su obra cumbre, el Quijote, aunque también en sus Novelas ejemplares, destripa y pone al sol la encarnadura de un país y de un Imperio más cercano a lo cómico que a lo trágico y más novelesco que teatral. Si en las tragedias de Shakespeare el hado y la magnificencia elevan a la categoría de mitos las grandes pasiones humanas que en ellas se cuentan, en las novelas de Cervantes todo es sarcástico y medio patético, fruto de la contemplación de un país donde la fantasía no esconde la pobre condición de sus vecinos.

Pensaba en esto viendo por la televisión estos días los fastos fúnebres de la reina Isabel II, más cercanos a una tragedia de Shakespeare por su teatralidad y magnificencia que a un protocolo fúnebre del siglo XXI, e imaginando cómo serían los de nuestro rey emérito, ese señor autodesterrado en los Emiratos Árabes y convertido por su mala cabeza en una figura trágica, pero nada heroica, después de una trayectoria regia poco ejemplar. Y pensaba también, haciendo la comparación, en la diferencia que habría en la recepción por parte de sus respectivos pueblos del sentido de los actos y de su significado histórico.

Porque ya no es que la monarquía británica tenga una historia ininterrumpida de siglos, al revés que la española, es también el entendimiento que de esa historia tienen británicos y españoles, orgullosos unos de ella, incluso de sus pasajes más crueles y más terribles, y acomplejados los otros por el sambenito de conquistadores venidos a menos, cuando no avergonzados por episodios tan sangrantes y olvidables como el de nuestra última guerra civil y la dictadura que la sucedió. Los funerales de la reina Isabel II, pues, los podría contar Shakespeare en una de sus tragedias pero no



Los funerales de la reina Isabel II, pues, los podría contar Shakespeare en una de sus tragedias pero no Cervantes

Cervantes, de la misma manera en que los de un rey español, fuera cual fuera, los contaría mejor el autor del Quijote acudiendo a nuestro espíritu burlesco, pues los necesitarían las descripciones de unas celebraciones que rememorarían a Goya y a todos los pintores y escritores que desde Cervantes acá pintaron y escribieron la historia de este país, cuya grandeza y miseria se dan la mano y en la que los personajes y arquetipos se repiten sin variaciones, haciendo del Museo del Prado nuestro panteón real y de nuestra literatura de los siglos XVII al XX la crónica de una decadencia a la que solo ha dado un poco de respiro el medio siglo de democracia del que disfrutamos desde la última dictadura, y no del todo. Porque incluso en este tiempo el Quijote sigue vivo, al igual que los pícaros del siglo de Oro y los que les siguieron, así como los ultramontanos de una y otra ideología, de una y otra nacionalidad, por lo que el espectáculo de las ceremonias fúnebres comenzaría con la composición del cortejo, que daría lugar a múltiples discusiones. De hecho, un adelanto de ello lo tendremos en el funeral de Isabel II, con la presencia de la familia real española al completo.

(\*) ESCRITOR Y GUIONISTA

## ARTÍCULOS DE BROMA

## La libertad no se come



**Javier Cuervo** 

Yolanda Díaz intentó que las grandes empresas de distribución se sintieran concernidas por el problema que tienen miles de familias para llenar la cesta de la compra, tener suficiente comida en la despensa y alimentos sanos en la nevera para ellos y sus hijos. Preocupaciones de comunistas. No quiero distraerle con Yolanda Díaz ni sus propuestas, sino centrar la atención en las respuestas. Muchas contestaciones académicas e institucionales han dictaminado que entre la boca y el bocado se interpone la libertad. Es grave. Si entre el hambre y el alimento sólo se interpusiera el precio creciente el problema se solucionaría con dinero. Pero cuando no se pueda pagar ya no hay más que hacer porque lo que estaría en juego no sería el hambre de los pobres sino la libertad del mercado. Cuando la respuesta es la libertad, se acabaron las preguntas.

Las leyes europeas defienden la libertad del arroz para no llegar a las muelas del pobre más que por la vía del dinero que cuesta en el momento en que se compra según precio determinado por el mercado. Que se arreglen el hambriento, el Estado, los voluntarios de los bancos de alimentos y las monjitas cocineras y que la libertad siga su curso. No es el huevo, es el fuero. Quien no tenga dinero que se fría un fuero. Cuando tu dinero sea grande, comerás huevos. Esto es así y así hay que decirlo: al pan, pan.



Que se arreglen el hambriento, el Estado, los voluntarios de los bancos de alimentos y las monjitas cocineras

Los balances de los gigantes de la distribución están entre las buenas noticias del año. El día de su publicación se olvidan las protestas del campo nacional estrangulado por márgenes bajos y costes y riesgos altos. No hay mayor problema cuando la mejor solución es la libertad. Con los excelentes profesionales que contrata el mercado para su contabilidad, nunca ha calculado sus muertos por especulación como sí ha hecho con los de la planificación. Se contarían por millones, como las fortunas se cuentan por milmillones. El mercado solo responde a las preguntas que le caen de la libertad.

-Papá, tengo hambre.

-Ya, pero tienes libertad. Pa' la cama y felices sueños.

## Privatizar la monarquía



Isabel Olmos

A estas alturas de los acontecimientos, ustedes ya habrán leído y escuchado decenas de opiniones sobre el «inesperado» (sic) traspaso familiar de carteras en la hipnotizadora y cinematográfica monarquía británica. De entre todas ellas, espero que no se hayan perdido una en concreto en la que, a la pregunta de cómo será el reinado del nuevo monarca, alguien espetó en una tertulia: «más corta que la de su madre». Brillante. Me encantó. Es más que obvio pero no me dirán que por su mente no pasó, tras escucharla y en ese instante, la imagen de un Carlos de Inglaterra de 143 años que por fin ha podido resarcirse tras media vida esperando y ha podido disfrutar de las mieles del poder completamente acartonado hasta 2095.

Sea como fuere y como se suele decir, el relevo de protagonistas influirá sin duda en la trama del relato, según predicen todos los analistas. Inestabilidades territoriales y aumento del independentismo en Escocia y Gales; una crisis económica que se acerca galopante por todos lados; una desconexión con Europa que le deja a merced de la caridad estadounidense y, sobre todo, una sociedad de a pie que habrá que ver si está dispuesta -ya sin la mamá eterna- a sostener una estructura o institución tan contradictoria con los tiempos que vivimos como es la mo-

Hace tiempo que a raíz de los múltiples escándalos de todo tipo que han caracterizado a sus integrantes, hemos sabido que la Casa Real británica se denomina The Firm, la Empresa, también conocida como Monarchy PLC. En global, la revista Forbes le calcula a esta firma una fortuna de 27.750 millones de euros en joyas, inversiones, obras de arte, condados, parques naturales y palacios varios como el de Balmoral, donde falleció la reina. Oio. 27.750 millones de euros. De ellos y al margen de todo lo anterior, la reina Isabel II muere con un patrimonio personal de 500 millones, 70 de los cuales ya heredó de su madre. La fortuna, más que la suerte, como se ve, viene de lejos. Además, cabe destacar que los contribuyentes británicos destinan también un dinero anual fijado en 98 millones de euros para labores de representación de los miembros de la monarquía y mantenimiento del palacio de Buckingham a través de una tasa conocida como la Subvención Sobe-

Como empresa que sabe que su futuro está exclusivamente en manos de la imagen, invierte mucho dinero en ella y, claro, lo hacen muy bien. Y lo que no logran ellos con la propaganda, se lo consigue una serie espectacular que, aunque sacándoles las vergüenzas, logra que la imagen de la reina Isabel II se popularice sobre todo en las nuevas generaciones, que poca atención le prestaban a lo que consideraban como poco más que una anciana británica con el pelo siempre hecho y un bolsito colgando.



La reina Isabel II muere con un patrimonio personal de 500 millones, 70 de los cuales ya heredó de su madre. La fortuna, más que la suerte, como se ve, viene de lejos

La pregunta que se abre ahora es saber hasta qué punto los británicos y también los españoles, en la misma situación-continuarán sosteniendo a la Empresa como un elemento de estabilidad y un icono propio de fama mundial, o decidirán privatizar del todo una monarquía que ya funciona en si misma como una rentable mercantil desde hace siglos, con gran alborozo para sus reales accionistas. La duda que se plantea también es saber si los británicos -y los españoles- se creen capaces de organizar, tutelar, gestionar v cuidar por sí mismos de todo el territorio y posesiones estatales que ahora están bajo patrimonio de la Corona o si prefieren, como hasta ahora, externalizarlo en una familia para que se haga cargo de él a cambio de unos cuantiosos beneficios. La cuestión para británicos y españoles es dilucidar si se gana más manteniendo una estructura de poder como la monarquía que suprimiéndola; si las cuentas económicas son lo suficientemente transparentes como deberían ser; si hay familias que merecen tener más, vivir mejor que otras y ostentar poder por llevar un apellido en concreto y no otro; si esto se puede argumentar en una democracia del siglo XXI y, muy importante, si se les puede juzgar como a cualquier mortal cuando hacen el mal. He ahí la cuestión.

## Parezco tonto



Juan José Millás

Hay gente que, no importa dónde esté, parece que es de otro sitio. Un hermano de mi padre pertenecía a esta categoría. Sabíamos que era de Valencia, pero no parecía de allí, aunque tampoco habríamos sabido decir de dónde. Eso le daba un encanto especial porque en mi infancia a lo más que se podía aspirar era a ser extranjero. Entonces no había muchos, pero los teníamos localizados para seguirlos allá donde fueran e imitar sus gestos, sus maneras, incluso su lengua. De niños, inventábamos lenguas. Yo he mantenido conversaciones de horas en lenguas desconocidas incluso para mí.

 -Bu tor car espetros matañas -le decía muy serio a mi amigo íntimo.

A lo que él respondía: -Prer prasi ognívolas corripas.

Entonces no había psicólogos, o no estaban al alcance de nuestras posibilidades, por lo que mi madre, que había escuchado atónita varias de estas conversaciones, me llevó al médico de cabecera. El médico de cabecera era un señor que vivía en el barrio y al que pagábamos una iguala: una especie de seguro médico cutre para casos de emergencia.

El hombre me tocó los ganglios y me auscultó. Luego me preguntó muy serio:

-¿Pora riba vísola? A lo que respondí dándome importancia delante de mi madre:

-Fotes cárrula.

El médico dijo que no me pasaba nada, excepto que tenía vocación de extranjero.

-¡Pero si es de aquí! -exclamó mi madre.

-Si fuera de otro sitio, mostraría las mismas tendencias. Es una cuestión de carácter.

De todos modos, me recetó unas vitaminas que no llegamos a comprar porque eran muy caras. Al salir de la farmacia, mi madre se detuvo, me miró a los ojos y me dijo si podía explicarle esa manía de no ser de donde era. Le dije que no, que no podía explicársela.

-Pareces tonto -concluyó. Y llevaba razón: parecía tonto. Todavía lo parezco porque sigo queriendo estar siempre en otro sitio, menos en el que estoy.



SUPLEMENTO DE EL DÍA | LA OPINIÓN DE TENERIFE

SÁBADO, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022

## HISTORIA

Guerra y revolución rusa, o cómo el ejército blanco fue derrotado por Trostki

## CINE

Centenario de Judy Garland, la musa del melodrama y el cine musical

## **ARQUITECTURA**

El tradicionalismo estético de Carlos III y su criterio en un lugar como Poundbury

bitdy/byneonss

bit.ly/byneonss

bitly/byneonss

bitdy/byneonss

bit.ly/byneonss



# Javier Marías: «Ciertos editores tienen mucho poder»

Entrevista póstuma con el escritor, muerto el pasado domingo a los 70 años tras de ja tras de sí una estela de títulos que lo hacen un imprescindible de la literatura

https://bit.ly/byneonss

Ó escanea el código QR:

JUAN CRUZ

'Negra espalda del tiempo' fue el segundo libro que publicó en Alfaguara. ¿Qué supuso en su vida y en su producción literaria?

Es uno de mis libros por los que tengo debilidad (aunque nunca releo nada). Me trajo alegrías y sinsabores exteriores al propio libro. Lo llamé falsa novela cuando todavía no se hablaba de autoficción, ni casi de nada. Lo llamé así porque casi todo lo que contaba había acontecido de verdad, gran parte no tenía que ver conmigo, algunas cosas sí, pero no era autobiográfico y lo que vi es que no se entendió muy bien. Las críticas fueron extrañas, tibias, algunas muy buenas. Se produjo algo un poco curioso, que da sinsabor. Esa idea sirvió para inspirar muchos otros libros muy celebrados, aunque ninguno de sus autores dijo que tuviera algo que ver, ni reconoció el precedente que establecí en Negra espalda del tiempo, para todo aquel movimiento que luego se ha llamado autoficción y que tantísimas obras ha dado. En 1998 todavía no había mucho de eso, evidentemente lo que se llama autoficción la ha habido desde hace siglos, pero no de la forma actual. En el conjunto de la producción novelística es un libro que ha quedado un poco tapado por otros títulos que han sido menos difíciles. Se sigue editando y vendiendo, pero a otro ritmo.

## ¿A qué atribuye aquel desdén, aquella fría o neutra acogida?

Mis libros ya se traducían regularmente a bastantes lenguas, pero algunos editores extranjeros recibieron presiones para no publicarlo, y no solo los míos habituales. En inglés tardó bastante tiempo en publicarse, fue antes en EEUU y en Inglaterra donde se recuperó más adelante. No lo sé, creo que influyó que fuera mi primera novela tras mi salida de Anagrama, esta fue un poco belicosa por así decirlo, y pasé a ser una persona non grata. No me fui, como se ha dicho, porque hubiera mejores ofertas, en absoluto. Precisamente, no tenía novela. Me fui en 1995 y esta se publicó en el 98. Pero, me temo que hubo gente, incluidos críticos y periodistas culturales, que intuyeron que debían ser tacaños con ese libro quizá como forma de complacer a Anagrama. Hubo una serie de cosas un poco raras. Aunque no dije nombres, hice alguna alusión a lo que había pasado y creo que tuvo que ver tanto con la dificultad de que se publicara en el extranjero, como con su recepción. Ciertos editores tienen mucho poder. Insisto, yo no puedo asegurar nada, no tengo manera de demostrarlo, pero sinceramente tengo la impresión de que algo tuvo que ver con todo aquello, con motivos extraliterarios.

### ¿Cómo llegó a ese libro?

No lo sé, han pasado muchos años, había una serie de historias verdaderas que tenía ganas de contar, pero no en un ensayo, ni una biografía. Es un libro que se va haciendo a medida que avanzo, que no termina cuando acaba el texto, sino que en cierto sentido seguirá mientras dure mi vida. También recuerdo que decidí no dar entrevistas porque se hablaba de cosas muy cercanas como la muerte de mi madre, de mi hermano mayor, al que no llegué a conocer, de la muerte de otro gran amigo. Una cosa es que lo escribiera v otra que preguntaran por ello. Solo di una rueda de prensa explicando por

## JAVIER MARÍAS

Escritor

Esta entrevista inédita con Javier Marías, muerto el pasado domingo a los setenta años, se realizó por teléfono el 12 de febrero de este 2022, que quedará en la historia de la vida y de la literatura, como el de la desaparición de quien, entre otros por su amigo Enrique Vila-Matas, es considerado como «el mejor escritor de mi generación». La entrevista formará parte de un libro de conversaciones con autores de una época determinada de Alfaguara, editorial a cuyo equipo pertenecía este periodista en 1998, cuando Marías publicó 'Negra espalda del tiempo'. Ese libro es, según él, el que más «alegrías y sinsabores» le produjo en su vida. Trata de un episodio familiar, la muerte de su hermano Julián y las consecuencias, humanas y naturalmente literarias, que ese momento y sus recuerdos tuvieron en su vida.

## «Cuando acabo un libro, no sé si luego va a haber otro»

qué no las iba a hacer y me temo que eso también sentó muy mal. Probablemente yo mismo le busqué cierta dificultad a la recepción del libro.

En 1978 publicó en Alfaguara 'El monarca del tiempo'. En aquel momento era amigo de muchos que ya no están: Juan Benet, Jaime Salinas, Juan García Hortelano... ¿Cómo fue esa relación precoz con todos ellos?

Unas relaciones estupendas, muy buenas, distintas entre sí. La más decisiva fue la de Benet, mi maestro en muchos aspectos. Los 24 años que nos separaban, yo muy joven y él un hombre plenamente adulto y con la vida hecha, no impidieron que tuviéramos una buena, muy buena, amistad, aparte de la admiración que le tenía. Para mí ha sido siempre muy importante. Coincidíamos en gustos e intereses. Con Hortelano tuve solo un poco menos de relación, y aparte de mi admiración literaria, como persona era extraordinario y muy afectuoso, nunca nadie hablaba mal de él. Hay muy pocos casos como este en la historia de la literatura española, se me ocurre Eduardo Mendoza... Hortelano era muy listo, con mucha soma, tenía un talento extraordinario para contar historias oralmente. Además, teníamos una afinidad futbolera, él era del Atlético de Madrid, yo del Real Madrid y nos hacíamos bromas. Jaime Salinas era del mismo medio del que yo procedía, la Institución Libre de Enseñanza, la gente del exilio durante la dictadura. Había vivido en EEUU principalmente, volvió y tenía algo de español y

mucho de no español, algo que siempre me decían a mí también: «No pareces español» (a veces como un elogio, lamento confesarlo). Con los tres [Benet, Hortelano, Salinas] me llevaba muy bien, tuve una relación extraordinaria, de gran afecto, de grandes diversiones y fue una de las razones por las que supongo que se me incluyó siendo yo muy joven en el comité mensual de la editorial Alfaguara de aquella primera época.

Fue la época del nacimiento de una generación de promesas que luego se han consolidado. ¿Cómo era aquel momento literario al que usted llega?

Para muchos de los colegas de generación, empezando por Eduardo Mendoza, Félix de Azúa, o Pere Gimferrer, en poesía había un gran deseo de renovación, de dejar un poco atrás el real socialismo que había imperado en España, lo considerábamos bienintencionado, pero no había dado unos frutos brillantes. Posiblemente los jóvenes de entonces también cometimos injusticias y les negamos el pan y la sal a algunos autores que lo merecían. Cada generación suele estar un poco en contra de la que le precede y eso ocurrió entonces. Teníamos el deseo de escribir con normalidad. Otra de las cosas que nos caracterizó mucho, a diferencia de la generación anterior, a la que pertenecían Hortelano, Juan Marsé, José Manuel Caballero Bonald, etcétera, era que teníamos la clara idea de que políticamente se podía actuar de una manera como ciudadano y que sin embargo eso no te obligaba a meter la política en la literatura, que si uno la supeditaba a motivos extraliterarios, estaba escribiendo libros destinados a caducar rápido. Intentamos dar a conocer la literatura en inglés porque, aunque parezca mentira, entonces no era muy conocida. Yo traduje dos obras del siglo XVII y XVIII para la magnífica colección de clásicos Alfaguara que se fundó entonces. Intentamos remediar todo eso y convertir España en un país cuya literatura fuera equiparable a la de Francia, Italia, etcétera. Creo que a la larga se consiguió, ahora la gente tiene una extraordinaria libertad para situar sus novelas en cualquier, sitio o país, con personajes de cualquier lugar. Cuando yo lo hice en 1971 con mi primera novela en EEUU decían: «Pero este chico, ¿por qué no habla de lo que conoce?». Si no conozco, la imaginación también está para algo. Creo que nosotros sí logramos dar ese paso, a ninguna de las generaciones posteriores se le ocurre que situar una novela en tal o cual sitio sea un problema, o que se hable de cosas fantásticas o aventuras. Sin embargo, en aquella época había una especie de obligación no escrita de ocuparse de la desgracia que tenía el país: la dic-

#### ¿Cómo vio la Alfaguara de Jaime Salinas?, ¿qué le llamó la atención?

Veía que era una especie de soplo de modernidad que insuflaba Jaime que,

#### << VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

aunque sabía que no era exactamente un intelectual, estaba totalmente formado en la edición española (tras su experiencia con Carlos en Seix Barral y con Javier Pradera en Alianza de Bolsillo) v. al mismo tiempo, era un hombre renovador, con ideas de fuera, en absoluto provinciano y con ese talento para saber de quién se debía rodear allí donde él mismo no alcanzaba. Era consciente de que no tenía la estatura intelectual de Benet y en aquel consejo se rodeaba de Benet, Hortelano, de Luis Goytisolo... y, para autores extranjeros, de Miguel Sáenz, Esther Benítez, gente muy capacitada. Yo debía de tener 25 o 26 años, había publicado dos libros y supongo que él querría a alguien representativo de generaciones más jóvenes. Yo no tenía ni el talento ni la capacidad de mis mayores, pero aportaba algo de modernidad en un país recién salido del franquismo, donde aún no se sabía muy bien lo que iba a pasar. En esas reuniones nos divertíamos mucho, hacíamos rabiar a Salinas hasta que nos llamaba al orden y nos recordaba a lo que habíamos ido cuando nos metíamos con el tito Jaime y con la paella que nos servían durante la comida. Había un tono festivo, de diversión, pero se trabajaba mucho, leíamos los libros que nos llegaban y los que pedíamos. Recuerdo haber pedido bastantes libros extranjeros que me parecía que valía la pena que se conocieran en España. Luego eran examinados por ese comité y, en el caso de los libros extranjeros, también por el de lenguas extranjeras.

Volvió a Alfaguara muchos años después, era ya otro tiempo. ¿Qué significó para usted cambiar de editorial?

Antes del descontento que me llevó a marcharme, estuve ocho años en Anagrama, en los que publiqué algunas novelas que han quedado: Todas las almas, Corazón tan blanco y la última, Mañana en la batalla piensa en mí. Me fui cuando no tenía ninguna novela nueva, para que quedara claro que no se trataba de ofertas mejores de otras editoriales. De hecho, yo había sido muy fiel a la editorial Anagrama, había rechazado los cortejos de José Manuel Lara padre para pasar a Planeta o incluso tal vez ganar el premio Planeta, que nunca me interesó.

Mi fidelidad estaba a prueba de bombas. Pero hubo una serie de cosas que me gustaron poco o nada y en ese momento dije que no, que me iba. Usted entonces estaba al frente de Alfaguara, y se acercó a mí de una manera amistosa, convincente para un autor y Alfaguara mostró interés por ese libro de cuentos que Anagrama había rechazado. Se publicó y vendió muy bien para ser un libro de cuentos. Quizá yo «estaba de moda» tras las novelas que había publicado en Anagrama. Me encontré con un ambiente grato, con atención y comprensión. Después vino Amaya Elezcano, con la que también tuve buena relación y con la que publiqué lo que hasta hoy yo considero mi mejor libro, Tu rostro mañana, muy largo, en tres volúmenes. Y luego Pilar Reyes, con la que me llevo excelentemente, me parece una editora fantástica, encantadora y fuera del trabajo es una persona risueña, agradable y divertida. Desde que empecé esta segunda etapa, he creído tener verdadera amistad con mis editores y así lo creo todavía.



¿Con qué espíritu se ha enfrentado a cada uno de sus libros en Alfaguara?

Llevo 26 años con Alfaguara y con todos los editores he tenido un absoluto respeto y comprensión para mis ritmos de escritura. Cuando acabo un libro, no sé si luego va a haber otro. Es probable que sí, dado que viene sucediendo desde hace mil años en mi vida. Pero no tengo nada planificado, ni un provecto concreto en obra. A su vez yo he respondido sin querer contratar nunca ningún libro de antemano. Por muy buena fama o reputación que yo tenga, siempre se hará con la obra terminada, cuando el editor pueda ver y valorar lo que va a adquirir. Esa ha sido mi manera de corresponder. No tengo la menor queja, sino todo lo contrario, a lo largo de todos estos largos años con Alfaguara en mi segunda etapa.



«De mí decían que tenía algo de español y mucho de no español, algo que me parecía un elogio, lamento confesarlo»

«'Tu rostro mañana' es el libro con el que me siento más entrañado, estuve ocho años y pico con él hasta completarlo»

¿Con cuál de sus libros se siente todavía más entrañado, más cercano?

No sé, con todos ellos, no es fácil, cada uno tiene su historia. Hay algunos por los que siento especial debilidad. Uno de ellos, ya publicado en Siruela, lo recuperó Alfaguara: Vidas escritas. No es novela, no es narrativa y, sin embargo, es uno de los que prefiero y uno de los que más diversión me proporcionó cuando lo escribí. Pero no forma parte del corpus narrativo de mis obras. Ouizá sea Tu rostro mañana, tal vez por el esfuerzo que me llevó, estuve ocho años y pico con ese libro hasta completar los tres volúmenes de los que constaba originalmente. Luego Alfaguara fue tan amable de hacer una edición en un solo volumen en tapa dura, muy bonita. Siempre me ha gustado y, en todos ellos, procuro elegir yo las portadas, me importa mucho la imagen que dé el libro, es muy importante y en la mayoría de las ocasiones han sido decisiones mías que han sido aceptadas. La imagen del último, ¿Será buena persona el cocinero?, el nuevo libro de artículos, la encontró Pilar Reyes. Le di la idea y encontró una imagen muy graciosa. creo que ha quedado bien. Incluso en los de artículos, los libros más humildes y modestos de la producción de

## 4.5 Cultura.

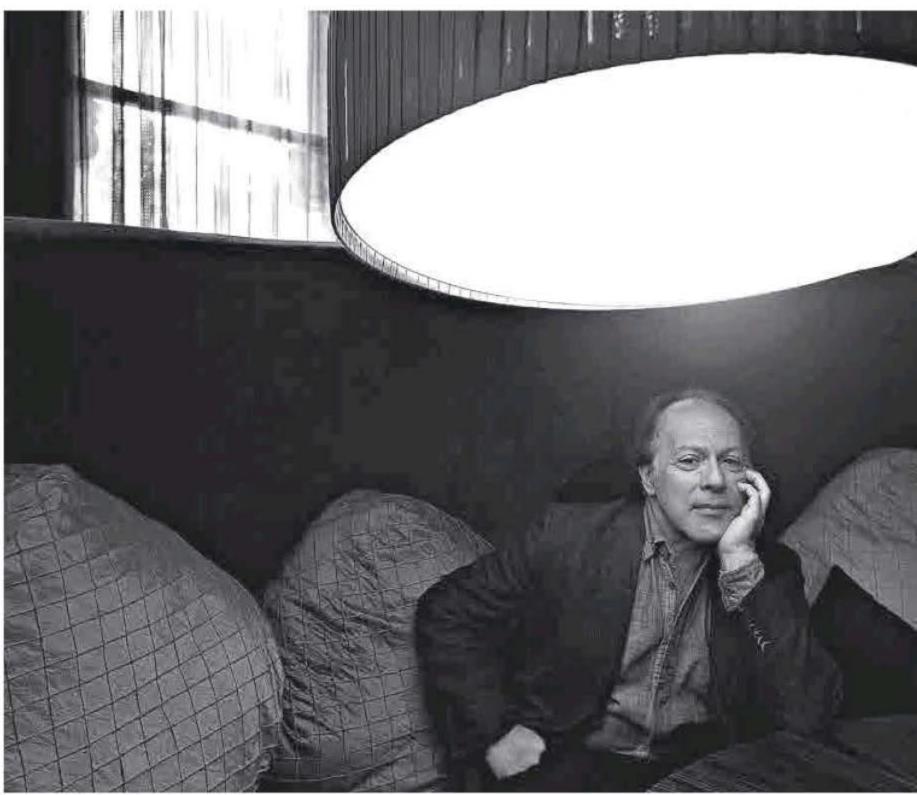

Javier Marías, en un hotel de Barcelona en 2014. | лило сакво

<< VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

un autor, cuido las portadas.
¿Cómo se siente en la relación con la editorial?

Soy de los que da poca lata. Tengo la sensación de que, si necesito algo, la editorial va a estar muy predispuesta a atenderme y a cuidarme, pero soy de los que pide poco (risa), es sabido, por lo que sé de otros autores que requieren más atención, que piden al editor que vaya leyendo a medida que escriben. Yo prefiero no dar a conocer el contenido de los libros hasta que no están completados. Pero sí, claro que me siento arropado y cuidado. En los últimos diez años, me parece que los que lleva al frente Pilar Reyes, a ella sí la he considerado una verdadera amiga con la que puedo contar incluso si tengo un contratiempo de otra índole, no ya literario, si un día estoy enfermo y tengo una fiebre muy alta, aparte de mis amigos o familia sé que podría contar con ella. Eso es muy grato, evidentemente.

Entre sus características personales está el constante recuerdo de los suyos, su padre, su madre. ¿Cuál era su relación con su propia literatura?

Mi pobre madre no pudo leer mucho, solo pudo ver mis dos primeras novelas juveniles antes de morir, en 1977, y le gustaron, le hicieron gracia. Era una mujer muy cultivada, había escrito un libro en los años 40, no era una madre al uso para la gente de mi edad. Mi padre al principio se mostraba un poco reticente, la primera novela pareció no gustarle mucho, pero lle66

«De quién más me importa la lectura de un libro nuevo es de mi mujer, muy cultivada y también editora»

«Mi pobre madre no pudo leer mucho mis libros, solo las dos primeras novelas juveniles antes de morir, en 1977» gó a leer muchas más, incluidos los dos primeros volúmenes de Tu rostro mañana y pudo ver reflejado en el primero una parte de su historia que yo le pedí permiso para utilizar. Me lo dio y me satisfizo que cuando pudo leer el primer volumen me dijera escuetamente: «Está muy bien esa parte». Quedó satisfecho, noté que tenía curiosidad por verse transferido a un mundo de ficción. No era muy de elogiar a los hijos, como tampoco los hijos somos mucho de elogiar al padre porque ha parecido que no estaba bien aceptado, que no es elegante. Hoy suena ridículo, todo el mundo habla de su familia, es fantástico, pero yo me crie con esa especie de pudor y no era muy correcto elogiar a quien tenías muy cercano.

¿De quién espera ahora la lectura de un nuevo libro suyo?

De mi mujer [Carme López Mercader], es la persona que más me importa, también muy cultivada, ella misma es editora, lo ha sido durante muchos años y no tiene empacho en señalarme lo que le parece que quizá está alargado en una escena o lo que crea. No es la primera correctora, porque el primero soy yo, pero sí la primera lectora y no es nada complaciente. Sé que lo que me diga es verdad. Por eso es la primera persona cuya lectura me importa. Hay dos o tres más en segundo lugar, todas mujeres, pero hoy en día, Carme es la primera lectora y la persona que más ilusión me hace que lea un libro nuevo cuando lo hay.

Muy hermoso final, Javier Marías. Gracias. Todas las almas JAVIER MARÍAS

> Alfaguara 1989 280 páginas

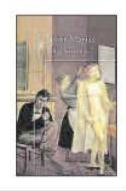

Corazón tan blanco

JAVIER MARÍAS Alfaguara 1992 320 páginas

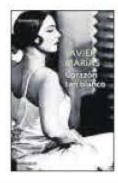

Mañana en la batalla piensa en mí

JAVIER MARÍAS Alfaguara 1994 432 páginas



Negra espalda del tiempo

JAVIER MARÍAS Alfaguara 1998 336 páginas

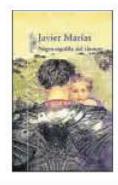

Tu rostro mañana

JAVIER MARÍAS Alfaguara 2009 1.112 páginas



Los enamoramientos

JAVIER MARÍAS Alfaguara 2011 408 páginas



Berta Isla

JAVIER MARÍAS
Alfaguara
2017

552 páginas



## Guerra y revolución rusa, o cómo el ejército blanco fue derrotado por Trotski

La historia de Rusia, entre 1917 y 1921, es examinada por Anthony Beevor desde los movimientos de tropas, las batallas, las victorias y las derrotas

FRANCISCO MILLET ALCOBA

Con Rusia. Revolución y Guerra Civil: 1917-1921 Antony Beevor logra una de sus mayores hazañas como historiador: explicar cómo, pese a la ayuda internacional, el Ejército blanco sucumbió y fue derrotado por el Ejército rojo de Trotski, al que guiaba la fuerza de sus ideas. El relato es ante todo un análisis militar. Beevor está mas interesado en los asuntos bélicos que en analizar las dos sociedades enfrentadas en la Rusia zarista. Ello no resta grandilocuencia a su obra y a su maestría al narrar lo sucedido, algo que ya demostró en Stanlingrado y Berlín: la caída de 1945. El libro es ante todo una historia militar. Antony Beevor describe el conflicto que abarcó los territorios del imperio ruso, sin embargo, la guerra civil rusa no fue solo una serie de enfrentamientos militares; fue, como todas las guerras, tomando prestado de Carl von Clausewitz, «una extensión de la política por otros medios». Y en medio del colapso de un imperio y el nacimiento de otro, fue doblemente así. Lo que estaba en juego en el conflicto no era solo el control del territorio y los recursos, sino visiones contrapuestas del futuro del imperio zarista, visiones que Beevor pasa por alto cuando describe los movimientos de tropas y las batallas, las victorias y las derrotas. Beevor es ante todo un gran historiador militar y esto último, lo militar, pesa mucho en su trabajo, extraordinario en su concepción general, pero que deja ver cómo Beevor siempre ha estado más interesado en los asuntos bélicos que en el análisis de los dos escenarios enfrentados. Pero resulta importante que, por primera vez, la historia de Rusia entre 1917 y 1921 sea examinada por un historiador militar capaz de explicar por qué tantas campañas heroicas terminaron en una derrota y por qué un ejército popular logró la victoria. Es una historia, si miramos al Ejército Blanco, de incompetencia espantosa y de un estúpido despilfarro de material, de hombres y de vidas. Tras derrocar los bolcheviques al régimen zarista, vino lo que Beevor llama un «caleidoscopio del caos», cuando los bolcheviques lucharon para resistir a las fuerzas contrarrevolucionarias de la Rusia Blanca. En una guerra de cambios estratégicos salvajes (una estación de tren en Ucrania cambió de manos 28 veces), ambos bandos mostraron una «crueldad ilimitada», y los «rusos comunes» (y especialmente las mujeres) fueron los que más sufrieron. Finalmente, en 1921 prevalecieron los bolcheviques, principalmente porque «las aspiraciones de los blancos eran incompatibles con los ideales del siglo XX», destaca Beevor.

Utilizando la investigación académica y de archivo más actualizada, Antony Beevor reúne la imagen completa en una narración apasionante que transmite el conflicto a través de los ojos de todos, desde el trabajador en las calles de Petrogra-

do hasta la caballería oficial en el campo de batalla y la doctora en un hospital improvisado. Pero con sus más de 500 páginas, y su impresionante y riguroso despliegue de datos y acontecimientos, aún es cuestionable si esto es suficiente para explicar cuatro años de uno de los períodos más tumultuosos, si no el más, en la historia del siglo XX.

Rusia. Revolución y Guerra Civil 1917-1921 es sin duda la obra mas ambiciosa de Beevor, la que le consagra aun más como autor imprescindible en la investigación y el relato de los acontecimientos bélicos que sacudieron con enorme violencia el pasado siglo XX.

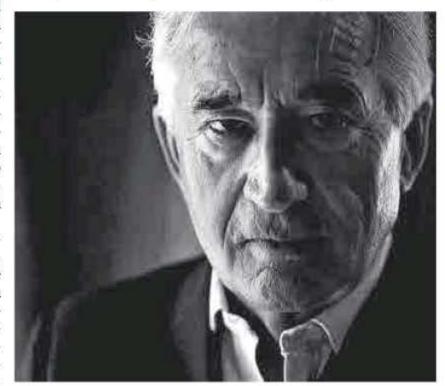

Antony Beevor. | ELD

Rusia, Revolución y Guerra Civil (1917-1921)

ANTONY BEEVOR Editorial Crítica 680 páginas

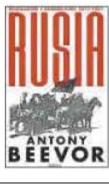

## Un camino de dos salidas: la decisión de vivir o de quitarse la vida es bidireccional

El filósofo David Benatar defiende que el suicidio es una solución tan válida como seguir viviendo en un mundo que inevitablemente desaparecerá

JOSÉ LUIS SALINAS

A David Benatar se le ha considerado el filósofo más pesimista del mundo y, muy probablemente, el apelativo no está desencaminado del todo. Su último libro, El dilema humano, pivota sobre una pregunta retadora: «¿No sería preferible acelerar nuestra muerte con el suicidio?». El punto de partida de su argumentación filosófica es el escaso sentido que tiene la vida humana. Pocos miembros de este gigantesco club que es el Homo sapiens logran trascender, hacer algo que pase de generación en generación y que suponga una contribución para los demás que pueda ganar el calificativo de importante. Los humanos, además, están de paso en un mundo que, inevitablemente, desaparecerá. Es lo que el filósofo define como la irrelevancia cósmica. Con esas ideas como base, Benatar deja al lector justo al borde del abismo de la desesperanza, lo lleva por un túnel sin luz al fondo para intentar convencerlo de que en determinados casos el suicidio puede ser una opción tan válida como lo es seguir viviendo.

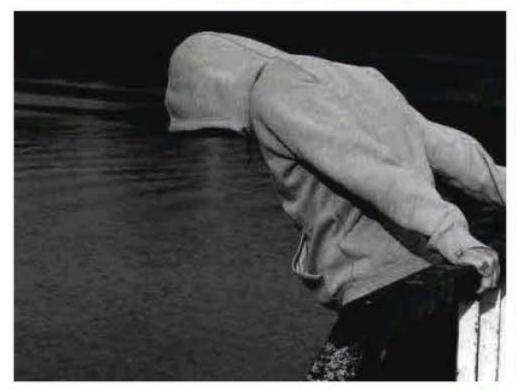

Aun con esa falta de transparencia, su pesimismo ha transcendido. Uno de los fundamentos de su teoría es que hay una tendencia generalizada a sobrestimar la calidad de vida. Cuando en realidad, en ese subjetivo balance que es la calidad de vida, a su entender, suele ganar lo malo frente a lo positivo, tanto desde un punto de vista físico como psicológico. Ese sesgo hacia un PIXABAY optimismo casi desenfrenado tie-

ne, según sus estudios, unas raíces evolutivas. La sociedad suele mostrarse hostil hacia aquellos que tienen una actitud pesimista hacia la vida, hacia aquellos que se salen de unas normas sociales que están prefijadas de forma colectiva. Entre sus reflexiones, Benatar llega a apuntar que a aquellos que deciden acabar con su vida «se les considera anormales, no solo en el sentido estadístico de ser inusuales, sino en el sentido de tener algún defecto, ya sea moral o psi-

No lo dice el filósofo sudafricano, pero todas las teorías psicológicas llevan a la conclusión de que el suicidio es multicausal. Suele ser la combinación de muchos factores que acaban desembocando en una conducta que, desde un punto de vista evolutivo, escapa a toda lógica. Lo normal es querer vivir, no querer morir. Incluso cuando la existencia es un martirio. El planteamiento de Benatar es tremendamente reduccionista. La decisión de vivir o de guitarse la vida es un camino bidireccional. En algunos capítulos de libro ni si quiera deja esa opción v defiende con vehemencia que el suicidio es la única salida. «Terminar con la propia vida puede parecer mucho más sensato que seguir viviendo», escribe. Pero el ferviente apoyo de Benatar al suicidio es más bien un respaldo al derecho a decidir. A que cada uno pueda ser el dueño de su propio destino. Un planteamiento que los propios antecedentes dicen que es bastante rompedor y que va contra la norma general. Como buen antinatalista, Benatar defiende que la mejor solución para acabar con el dilema humano es no procrear. Así se evitarían muchos problemas y muchas inertes discusiones.

> El dilema humano





## Música y lágrimas

En el centenario de su nacimiento, la imagen de Judy Garland sigue conservando su consistencia como musa indiscutible del melodrama y como icono del cine musical, pero con una vida sembrada de infortunios

Recién cumplidos

los 17 años, le llegó

que la catapultaría

definitivamente al

olimpo de la fama

Bajo la batuta de

Cúkor demuestra

su capacidad para

estrella de cine

arruinada

encarnar a una gran

el papel estelar

**CLAUDIO UTRERA** 

Aunque su triunfo fue de los más meritorios que recogen los anales del cine estadounidense Frances Ethel Gumm, artísticamente conocida como Judy Garland (Grand Rapids, Minnesota, 1922/Londres, 1969), actriz de talento desbordante y cantante dotada de una capacidad vocal excepcional, se convertiría, desde muy joven, en una de las celebridades más controvertidas e inestables del viejo Hollywood y su carrera, emprendida en 1936 con una breve aparición en la comedia Locuras de estudiantes (Harmony Parade), de David Butler, donde canta tres canciones, conocería todo tipo de obstáculos, que ella, vanamente, se esforzaría en superar ofreciendo, a su manera, muestras de su inquebrantable perseverancia y tenacidad en su decisión por transformarse en una gran diva del cine y de la canción, objetivo que finalmente alcanzaría pero a costa de vivir una existencia sembrada de infortunios, de cinco divorcios, de maltratos continuados de una madre tiránica, de su pasión adictiva por las drogas y el alcohol y de sus varios y sonados intentos de suicidio.

Su prematuro fallecimiento en 1969, a los 47 años, se tradujo automáticamente en una manifestación masiva de duelo y en la prueba más elocuente de la fuerte pulsión autodestructiva que le asedió durante toda su vida. «Judy fue», como afirmó su gran amigo y protector Joseph L. Mankiewicz, «su propia salvadora pero a la vez su propio verdugo». Lo cual no le impidió desarrollar una de las carreras profesionales más brillantes en un corto periodo de vida, mostrando siempre sus propias cartas ante sus amigos y ante sus enemigos, que en un ámbito tan cai-

nita como el del espectáculo estos últimos crecen como las setas en el monte. De ahí que en las múltiples biografías publicadas, unas autorizadas y otras no, se ponga especial acento en el perfil ciclotímico de su personalidad y en sus anhelantes deseos por complementar su agitada vida privada con su pasión irrefrenable por alcanzar las cotas artísticas más elevadas en una carrera cuaja-

da de obstáculos, sobre todo para una mujer que no reunía los cánones de belleza de una star típicamente hollywoodiense, como sus coetáneas Lana Turner, Susan Hayward, Ava Gardner, Gene Tierney, Lauren Bacall, Jean Simmons, Linda Darnell, Maureen O'Hara o Jennifer Jones, y arrastrando un lastre emocional tan prolongado, sangrante y explosivo.

Sus continuos intentos por obtener el papel estelar que la catapultaría definitivamente al olimpo de la fama no le llegaría, pese a su insistencia y tesón, hasta tres años después de su debut bajo el paraguas de la Metro Gold-

> wyn Mayer y recién cumplidos los diecisiete, una edad que teóricamente le impedía encarnar el papel de la pequeña y mítica Dorothy, la niña protagonista de El mago de Oz (The Wizard of Oz, 1939), de Victor Fleming, basada en el popular cuento El maravilloso mago de Oz, del escritor neoyorquino Lyman Frank Baum, uno de los libros infantiles más populares de la historia de la literatura an-

glosajona, editado en 1900.

Sin embargo, Louis B. Meyer, jefe supremo de la Metro y el productor Mervyn LeRoy, desoyeron los consejos de sus directivos de apostar por Shirley Temple (algunos años más joven que Judy) para interpretar el papel de la inocente heroína del libro de Baum y siguieron defendiendo la idea

inicial de que Garland, pese a su edad, sería la actriz más apropiada para desempeñar el rol de Dorothy, confiando naturalmente en la destreza de los diseñadores de vestuario de la compañía para convertir a toda una adolescente en una jovencita de solo catorce años. Objetivo plenamente alcanzado a tenor del larguísimo recorrido comercial que tuvo, y que aún sigue teniendo, la película en algunas plataformas y en sus incesantes ediciones en soporte digital.

El mago de Oz se estrenó en 1939 con un éxito comercial sin precedentes en el cine hollywoodiense, hecho que le proporcionaría a la actriz, además de un óscar especial, el mejor salvoconducto para escalar los peldaños necesarios que le permitirían asentar definitivamente su estatus de gran estrella juvenil en medio de un contexto industrial muy proclive en aquellos momentos a asumir producciones centradas en el universo de la juventud, como quedaría reflejado tras el éxito apoteósico cosechado por figuras de la popularidad de Mickey Rooney, Jackie Cooper, Diana Durbin, Cora Sue Collins, Freddie Bartholomew o Shirley Temple.

Pero la larga sombra que proyectó esta película sobre el futuro de Judy no consiguió nunca opacar otras muchas actuaciones que han quedado fuertemente selladas en la memoria de legiones de cinéfilos, como sucedió con los musicales Los hijos de la farándula (Babes in Arms, 1939), Armonías de juventud (Strike Up the Band, 1940), For Me and My Gal, (1942) y Babes on Broadway (1941), dirigidas con su habitual inventiva visual por el también coreógrafo Busby Berkeley; Cita en St. Louis (Meet Me in St. Louis, 1944), The Clock (1945), Ziegfeld Follies of 1946 (1946) y El pirata (The Pirate, 1948), a las órdenes de Vincente Minnelli, su tercer marido y mago indiscutible del color; Easter Parade (1948), de Charles Walters, otro maestro del género; Ha nacido una estrella (A Star Is Born, 1954), de George Cukor, un sórdido melodrama que parece extraído de su propia biografía, con James Mason como partenaire, donde demuestra su enorme capacidad para encarnar a una gran estrella del cine arruinada por su espíritu autodestructivo y por un mundo al que, en el fondo, desprecia abiertamente.

Una corta pero intensa composición de una mujer judía en Vencedores o vencidos (Judgment at Nuremberg, 1961), de Stanley Kramer, inolvidable representación del proceso judicial que reunió a parte de los grandes gerifaltes del Tercer Reich tras el final de la Segunda Guerra Mundial, y Ángeles sin paraíso (A Child Is Waiting, 1963), de John Cassavetes, precursor por antonomasia del cine Off Hollywood, coprotagonizada por Burt Lancaster y Gena Rowlands, son sus dos últimos y espléndidos trabajos para la gran pantalla, muchas de cuyas imágenes constituyen el testimonio más evidente del talento dramático de esta intérprete realmente inclasificable.



Judy Garland en 'Ha nacido una estrella'. | ELD

# Un crítico de arquitectura en el trono de Reino Unido

Carlos III siempre ha apostado por el tradicionalismo estético y ha logrado imponer sus ideas en lugares como Poundbury ARQUITECTURA

DULCE XERACH PÉREZ

Hace años que las opiniones sobre Arquitectura del nuevo rey británico, Carlos III, vienen dejando con la boca abierta a los arquitectos de todo el mundo. Quien durante décadas fue príncipe de Gales empezó ya, desde los años ochenta del siglo pasado, un hostigamiento total y radical contra la arquitectura contemporánea y moderna, sembrando muchas de sus declaraciones de una apuesta impropia en alguien que debe mantenerse, como mínimo, neutral en todos los aspectos que forman parte de los debates de una democracia parlamentaria como la suya y la nuestra.

Tal y como recogió entonces el catedrático de arquitectura y miembro de la Real Academia Española de Bellas Artes de San Fernando Luis Fernández Galiano en su columna habitual del periódico El País de entonces, en un certero y muy crítico artículo titulado La rebelión de los floreros (1990), el entonces príncipe, apostando por el tradicionalismo estético, ofrecía juicios de valor, con una evidente «falta de credenciales profesionales».

Es cierto que la arquitectura es una disciplina sobre la que no deben opinar solo los arquitectos, muy ofendidos con el Príncipe en aquel entonces, sino también el público, y al público general le gusta y entiende mucho más la arquitectura histórica y consolidada que la moderna y la contemporánea.

Pero lo que no es de recibo es su falta de neutralidad y su utilización de todas sus ventajas, las que le da haber nacido en la familia real británica, para haber llevado sus ideas al colmo: en los años noventa el Príncipe publicó un texto de denuncia contra las ciudades que incorporan la modernidad a sus calles, y no solo se quedó ahí sino que el Museo Victoria & Albert de Londres le dedicó una exposición. Incluso se le dedicó un programa televisivo.

Al esbozar su pasión principesca por la arquitectura podemos pensar que tal vez se trata de una «vieja tradición de filisteísmo dinástico», como publicaría también por aquellos años el medio de comunicación *The New Barcelona Post*, o bien podríamos pensar que es una respuesta al escepticismo profundamente arraigado de los británicos hacia cualquier gran proyecto contemporáneo.

La arquitectura es, por excelencia, de todas las artes, el gran arte público. La vemos y disfrutamos, o sufrimos, todos los días, al pasear por las calles de nuestras ciudades, al visitar otras, o al estar dentro de nuestras casas y otros edificios.

Ahora bien, hay que reconocer que lleva tantos años opinando de arquitectura que ha ido construyendo, a



Tate Modern, en Londres, diseñada por los arquitectos del TEA, Herzog & De Meuron. | ELD



Visión nostálgica de la arquitectura del rey Carlos III en Poundbury, suroeste de Inglaterra. | ELD

través de discursos y libros, un cuerpo doctrinal. Incluso ha logrado en lugares como Poundbury poner en práctica sus ideas frente al priapismo de «rascacielos y bloques de hormigón donde sólo prosperan la orina y los grafitis» (prince Charles dixit). Allí, al suroeste de Inglaterra, fue diseñado y construido, siguiendo sus enseñanzas, un barrio planificado de estilo tradicional.

Si bien la literatura británica es inigualable, y la pintura es muy buena a lo largo de la historia, la arquitectura sigue siendo la más polémica de las artes británicas. Quizá por eso, mereció atención real, porque expresa lo mejor o lo peor de la historia del Reino Unido, incluyendo sus duras fábricas de la Revolución Industrial, algunas de ellas, como la Tate Modern, reconvertidas hoy en maravillosos ejemplos de que sí hay que apostar por la contemporaneidad en la arquitectura.

El príncipe de Gales criticó el 'priapismo' de «rascacielos y bloques de hormigón donde sólo prosperan la orina y los grafitis»

Los profesionales de la arquitectura se han quejado de su falta de neutralidad y de cómo utiliza su posición de privilegio

Así como la vida española puede leerse a través de algunos de sus pintores, especialmente si se visita el Museo del Prado, el drama arquitectónico inglés acompaña con naturalidad su recorrido nacional. Podemos verlo en los colegios de Oxford y Cambridge, en las calles y callejuelas de Londres donde Jack el Destripador cometía sus delitos, en las tabemas y orfanatos o en el Parlamento Inglés y, por supuesto, en el palacio de Westminster donde el próximo lunes tendrá lugar el entierro de su madre la reina Isabel II.

Dulce Xerach Pérez. Abogada y doctora en Arquitectura. Investigadora de la Universidad Europea



Palacio de Westminster, Londres, de estilo victoriano.

## AMALGAMA

## La hipótesis Gavin Schmidt, director del Instituto silúrica NASA, y Adam Frank, astrofísico de la Universidad de Rochester, investigó

JUAN EZEQUIEL MORALES



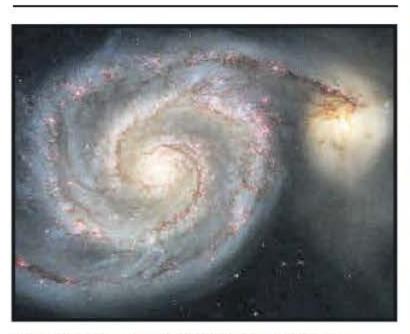

La galaxia M5, captada por el telescopio 'Hubble'. | EFE

Frank y Schmidt dicen que ya somos una «fuerza geofísica» que dejamos marcas en los isótopos de carbono, oxígeno y nitrógeno, en las extinciones de especies, en los sedimentos, en los restos de metales pesados y productos químicos como los plásticos. Los organismos biológicos se fosilizan en ciertas condiciones específicas, puede haber una especie con millones de ejemplares y que no haya dejado

Un artículo publicado, en 2018, en el

Journal of Astrobiology, firmado por

Goddard de Estudios Espaciales de la

acerca del periodo geológico de 56

millones de años, conocido como el

Máximo Térmico del Paleoceno-Eo-

ceno, que se parece al de nuestra épo-

ca, y cuando los niveles de carbono y

las temperaturas se incrementaron en

extremo, destruyendo los ecosiste-

mas. Schmidt se pregunta, entonces:

«¿Qué tal si el cambio climático en ese

entonces, al igual que hoy -producto

inequívoco de la industria humana-

fuera la misma causa?». La búsqueda,

pues, de esa huella geológica implica-

ría, consecuentemente, la existencia

de una civilización parecida. Y dicen:

«Una de las cuestiones clave para eva-

luar la probabilidad de encontrar una

civilización de este tipo es compren-

der con qué frecuencia, dado que la

vida ha surgido y que algunas espe-

cies son inteligentes, se desarrolla una civilización industrial... Los hu-

manos son el único ejemplo que co-

nocemos, y nuestra civilización in-

dustrial ha durado aproximadamente

300 años. Esto es una pequeña frac-

ción del tiempo que hemos existido

como especie, y una fracción minús-

cula del tiempo que la vida compleja

ha existido en la superficie terrestre

de la Tierra... Este corto período de

tiempo plantea la pregunta obvia de

si esto podría haber ocurrido antes».

ningún registro fósil. Señalan Schmidt y Franz que hoy día los centros urbanos en el planeta solo cubren un uno por cien de la superficie total, y esas estructuras son engullidas por la tierra en unas décadas si quedan abandonadas, de donde en un millón de años no queda nada. Otras pistas como los restos de miles de millones de toneladas de carbono procedentes del carbón, el petróleo o el gas natural, así como restos masivos de uso de fertilizantes químicos, sí que podrían darnos pistas. Sin citar en el artículo ningún tipo de descubrimiento de huellas que lleven a pensar en que la hipótesis se cumple, la llamaron «Hipótesis silúrica», en atención a la antigua civilización reptiliana del Doctor Who, una serie de Televisión del año 1970.

La paradoja de Enrico Fermi surgió de una conversación de este cosmólogo con otros científicos, en 1950: «¿Somos los seres humanos los únicos civilizados en el universo?». Frank Drake, en 1961, estimaba que el sol es una estrella entre 500.000 millones en la galaxia láctea, y la Vía Láctea es una de entre los 500.000 millones de galaxias del universo observable. Drake buscó el número de civilizaciones que podrían comunicarse con el hombre, que venía a ser el producto del ritmo anual de formación de estrellas en la galaxia, multiplicado por la fracción de estrellas que tienen planetas en su órbita, multiplicado por el número de planetas que orbitan en la ecoesfera -órbita que proporciona la temperatura adecuada para la vida biológica-, multiplicado por la fracción de planetas de ecoesfera en los cuales se ha desarrollado vida, multiplicado por la fracción de planetas con vida inteligente que se han tecnologizado, multiplicado por el tiempo en el que una civilización comunicativa e inteligente puede existir.

El tema es bien complejo, y la solución daba 10 civilizaciones en la Vía Láctea, lo cual, si lo extrapolamos a los 500.000 millones de galaxias podría significar 5 millones de millones de civilizaciones. Esta ecuación de Frank Drake tiene críticas, como las siguientes: a) Conforme a datos de la NASA, no se forman 10 estrellas cada año sino 7, y de esas 7 son aptas solamente 1'379. b) El Observatorio Europeo Austral calcula que la posibilidad de contener planetas de las estrellas no es de una de cada dos, sino de una de cada tres. c) Las estimaciones de planetas orbitando alrededor de cada estrella en zona habitable hoy día se han rebajado a uno de cada doscien-

ca en el ámbito del arte de forjar. Según

esta máxima resulta que martillo y

yunque son elementos necesarios para

tas. d) La expectativa de vida de una civilización inteligente y comunicativa fue de 420 años en promedio, pero la Teoría de Olduvai la rebaja a 100 años (1930-2030, periodo de inicio y acabamiento de la civilización industrial), e) Michael Shermer con sus estimaciones corregidas obtuvo 0'0000001462162 posibles civilizaciones detectadas al año, es decir, una civilización cada 70.342.300 años en la Vía Láctea. Sigue siendo el resultado final increíblemente numeroso. Enrico Fermi decía: ¿dónde están?

La paradoja se enuncia como que si hay tal número de civilizaciones cómo es que no las observamos. Fermi pensó en esta paradoja con una solución: desde que una civilización surge, averigua cómo fabricar productos destructivos masivamente, v se autodestruye. Otras hipótesis dicen: aunque se hava calculado que en 50 millones de años una civilización pudiera conquistar una galaxia, los recursos son finitos y no permiten un desarrollo más allá de la frontera de los mismos; otros piensan que existen esas civilizaciones pero todavía no lo sabemos; otros dicen que han venido pero no estábamos; otros dicen que existen pero no tienen interés en comunicarse; otros dicen que sí existen y sí se comunican pero no los oímos; otros dicen que existen pero no tenemos conciencia de ellos: otros dicen que todavía no existen pero existirán... Podría ser todavía más sencillo: ya están aquí, son ellos, los hemos contactado, nos han contactado, y no nos lo creemos, porque no concebimos sino que lleven, como nosotros, un Apple incorporado, y cualquier otra forma de comunicación está fuera de nuestra habilidad empática para con los exoseres. O también: es un error mirar allá afuera porque la tierra es plana y entonces estamos equivocados con los instrumentos utilizados.

«Machar» es machacar, martillar, golpear algo para deformarlo, aplastarlo o reducirlo a fragmentos pequeños. Por eso este aforismo cuenta con variadas versiones en las que cambia el infinitivo inicial: «machar/machacar/martillar en hierro frío es tiempo perdi(d)o»; o incluso esta forma extensa que recurre además a otras comparaciones para expresar lo mismo: «machar en hierro frío, darle de comer a un muerto o predicar en el desierto es tiempo perdido». Tres acciones igualmente infructuosas. «En hierro frío». Para trabajar el hierro, una de las artes más antiguas de la metalurgia, se requiere que este metal alcance altas temperaturas que lo convierten en maleable para deformarlo. Esto se obtiene mediante el fuego de la fragua. Por tanto, si el hierro está frío resulta imposible darle otra forma. Y por ello se dice que «es tiempo perdido», para dar a entender que cualquier esfuerzo en tal sentido resulta totalmente inútil.

La metáfora a la que se recurre traslada la imagen del aprendiz en el taller que golpea en vano «en hierro frío». Los elementos simbólicos subliminales a los que se asocia esta imagen son: el fuego de la fragua, el martillo y el yunque. El martillo es un elemento propio del herrero al que se le reconoce un «poder de creación», es pues, un elemento simbólicamente «fecundador», «creador». El yunque por su parte es un símbolo de la tierra y de la materia que soporta pasivamente los golpes del martillo «hacedor» y, por ende, en contraposición a este, se le atribuye un carácter pasivo. Pero para que esto sea así, para que sea posible la elaboración, la realización, es necesaria la presencia de un elemento «vivificador»: el calor del fuego de la fragua. Por ello la alquimia considera el fuego como simbólico «agente de transformación».

Este aforismo nace probablemente como pauta pedagógi-

CANARISMOS Machar en hierro frío es tiempo perdido



LUIS RIVERO

batir el hierro. Pero más imprescindible aún resulta el fuego para fraguar este metal y el agua para enfriarlo bruscamente y templar la pieza. De manera que parece evidente que, si el hierro no alcanza previamente la temperatura adecuada, si está frío, no deviene maleable y por tanto no puede trabajarse y es inútil martillar para intentar batir la pieza. Así el refrán puede aplicarse en el campo específico de la siderurgia, en sentido estricto, como aforismo elemental del oficio, pero también puede emplearse en un sentido lato que tendría aplicación en variadas situaciones generales o específicas. Como cuando nos tropezamos con alguien «duro de mollera» es una pérdida de tiempo tratar que entre en razones y que «se baje del burro» [«no bajarse del burro» es expresión común en el español del Canarias que se emplea cuando alguien se muestra obstinado en no deponer su actitud]. Es también afin a aquella otra frase proverbial que dice «en una torna no se pueden coger papas» y se emplea cuando se está ante una situación en la que se pretende algo que resulta muy

difícil o imposible de realizar. Como mismo cuando nos encontramos ante una persona necia o ignorante con la que se entabla una porfía y se pretende aclarar la situación, algo verdaderamente imposible, lo que resulta una pérdida de tiempo. Lo mismo que machar en hierro frío.

En el ámbito marinero existe otra expresión afín que dice: «Navegar contra el viento es perder el tiempo». Para significar igualmente que es inútil pretender alcanzar lo imposible, ir contra aquellas situaciones que no pueden cambiarse porque no está en nuestras manos ya que dependen de circunstancias contingentes que no podemos controlar. Este dicho marinero se inspira en el ámbito de la navegación a vela, donde navegar en contra del viento es una empresa imposible. [Aunque se dice comúnmente que navegar de ceñida es avanzar contra el viento, en realidad, para que el barco navegue casi «contra el viento», la proa debe formar un ángulo de unos 40º aproximadamente respecto a la dirección del viento]. Por lo que se puede afirmar indistintamente que «machar en hierro frío» como mismo «navegar contra el viento... es perder el tiempo».

# Felipe VI y su padre coincidirán en una recepción de Carlos III

Los Reyes y Sofía viajarán a Londres en avión oficial y Juan Carlos I lo hará desde Abu Dabi & La figura del emérito se ha convertido en el principal problema

Pilar Santos

MADRID

No se sabe si habrá foto o no de ellos dos juntos, pero sí que coincidirán este domingo por primera vez en un acto público. Felipe VI asistirá con su padre, Juan Carlos I, a la recepción que Carlos III dará por la tarde a los invitados al funeral de su madre. También acudirán a ese encuentro de mandatarios de todo el mundo sus esposas, Letizia y Sofía. Los cuatro volverán a coincidir al día siguiente en el funeral de Estado de Isabel II en la Abadía de Westminster. Los Reyes de España, Sofía y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, volarán a Londres en un avión oficial el mismo domingo y el emérito lo hará por su cuenta desde Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde reside desde agosto de 2020.

Nada más llegar a la ciudad, Felipe y Letizia irán a la capilla ardiente antes de la recepción. Ambos se alojarán en la residencia del embajador de España mientras que Juan Carlos y Sofía lo harán en un hotel, informaron ayer fuentes de la Zarzuela. La Casa del Rey apuntó que sigue sin disponer de «la distribución y la ubicación» de las autoridades en las exeguias y volvió a insistir en que esas decisiones corresponden al servicio de protocolo británico. La muerte de Isabel ha propiciado el primer acercamiento en público de padre e hijo después de que Juan Carlos I saliera de España hace dos años para evitar que el escándalo sobre su fortuna oculta le salpicara.

El exjefe de Estado visitó por primera y única vez su país el pasado mes de mayo, pero la Casa del Rey no ofreció ninguna fotografía de ambos juntos en el al-

El funeral de Estado de Isabel II se-

rá también un gran evento diplo-

Begoña Arce

LONDRES



Juan Carlos y Felipe, en una imagen de archivo. EUROPA PRESS

de la Zarzuela. La ruptura familiar ha quedado patente en estos meses. Ni el hijo ni Sofía han ido a ver a Juan Carlos I a Emiratos Árabes Unidos en este tiempo. Ni

plena campaña electoral. No han

sido invitados los dirigentes de Ru-

sia, Bielorrusia, Myanmar y Afga-

nistán. Las autoridades británicas

han pedido a mandatarios y miem-

bros de las casas reales llegados del

extranjero que viajen en vuelos co-

merciales. Se ha hecho una excep-

ción con el presidente de EEUU,

Joe Biden, quien según Downing

muerzo ni del encuentro que siquiera lo hizo Felipe cuando mantuvo la familia en el palacio viajó a Abu Dabi en mayo por la muerte del emir. Sí lo han hecho en varias ocasiones sus hermanas, Cristina y Elena, y los hijos de ambas. Es una incógnita cuándo será la segunda visita a España del emérito después de que la primera se convirtiera en un espectáculo mediático, entrando y saliendo del club deportivo de Sanxenxo (Pontevedra).

La Casa del Rey apuntó que sigue sin disponer de «la ubicación» de las autoridades

> La muerte de Isabel II propicia el primer acercamiento en público de padre e hijo

La figura del exmonarca se ha convertido en el principal problema de la institución y Felipe VI tendrá que medir mucho sus decisiones en los próximos tiempos, por la edad de su padre y de los cuidados que pueda necesitar en un futuro. En Abu Dabi disfruta de una vida cómoda, tranquila y discreta gracias a ser un protegido del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Naan. El lunes, después del funeral de Isabel II, Felipe VI volverá con su madre a Madrid, pero Letizia cogerá otro avión para volar directamente a Nueva York, donde tiene agenda oficial en los actos paralelos a la Asamblea General de la ONU.

El martes y el miércoles, la reina tiene reuniones con Unicef y también participará en el acto central del Día Mundial de la Investigación en cáncer con Jill Biden, esposa del presidente de EEUU. La Zarzuela no tiene detalles de cómo volverá Juan Carlos I a Abu Dabi.

cia ahora» y «¿Por qué una monar-

#### **Nuevos audios** apuntan que «un lobi detrás del PP» seguía a Bárcenas

Tono Calleja MADRID

Grabaciones incluidas en una causa judicial abierta en la Audiencia Nacional 2022 aseguran que en 2014 «un lobby que está detrás del PP» trató de obtener información sobre supuestos trapos sucios del abogado defensor del extesorero Luis Bárcenas, el exjuez Javier Gómez de Liaño. «Me pidieron ese favor, porque yo de vez en cuando digamos, trabajo para ellos, [...] para obtener información comprometedora del por entonces abogado de Bárcenas. [...] Quieren tirar a matar, a matar a Liaño, a Bárcenas», indica el audio. Así consta en la transcripción de la conversación incluida en el escrito del 2 de septiembre, en el que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba la imputación de la exsecretaria general María Dolores de Cospedal, que rechazó el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

Los interlocutores de esta conversación, según la Fiscalía es una prueba relevante de la «conexión política» de la trama policial Kitchen con el PP. Los fiscales aluden al condenado en España de origen rusogeorgiano Zakhar Kalashov, quien años antes había contratado como letrado a Gómez de Liaño, considerado por el excomisario Villarejo como el responsable de que el extesorero cambiara de estrategia y reconociera la caja b del PP.

#### El Gobierno pide que el catalán, gallego y vasco puedan usarse en la Eurocámara

E.D.

MADRID

El Gobierno central dio ayer un paso para atender una de las más antiguas reclamaciones de la Generalitat y de la mayoría de partidos catalanes: la posibilidad de utilizar la lengua catalana en el Parlamento Europeo. Mediante una solicitud formal por carta, la Moncloa cumple uno de los compromisos que alcanzó con el Ejecutivo de Pere Aragonès en la última reunión de la mesa de diálogo. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, anunció que ha remitido una carta a la presidencia del Parlamento Europeo en la cual se insta a que el catalán, el gallego y el euskera, puedan ser lengua de uso en los plenos de la Eurocámara.

## El Parlamento británico veta la entrada a la delegación china

500 mandatarios coincidirán en Londres en el funeral « Carlos III viajó a Gales, punto final a la gira por las naciones del Reino Unido

mático. Alrededor de 500 mandatarios y dignatarios internacionales coincidirán el lunes en Londres. El Foreign Office no había facilitado ayer la lista oficial de invitados, pero alguna presencia es especialmente molesta como es el caso de China, que estará representada por el vicepresidente, Wang Qishan. El presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, negó permiso a la delegación china para entrar al edificio del Parlamento y desfilar ante el féretro de la reina. Hoyle responde así a las sanciones impuestas por el gobierno de Pekín contra varios diputados que han criticado el trato que reciben los musulmanes de la minoría uigur.

También disgusta la presencia Street mantendrá un encuentro de Recep Tayyip Erdogan, presicon la nueva primera ministra, Liz dente de Turquía, y del Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, este en Ayer, Carlos III viajó a Gales,

punto final a la gira por las naciones del Reino Unido que emprendió tras ser proclamado rey. El monarca fue abucheado a las puertas del castillo de Cardiff por un pequeño grupo de manifestantes antimonárquicos portando pancartas en las que se leía «No es nuestro rey. Es sometimiento colonial de los galeses», «Verdadera democra-

quía?». Horas antes en la BBC el ministro principal de la Asamblea de Gales, el laborista Mark Drakeford, había defendido «el derecho legítimo de la gente a protestar» y añadía que «la actuación de la policía debe ser proporcionada», tras algunos incidentes en días anteriores, cuando algunos agentes, extralimitándose en sus funciones, habían detenido a varios manifestantes que criticaban la mo-

José Félix Tezanos (Santander, 1946) preside el Centro de Investigaciones Sociológicas, después de haber pertenecido a la ejecutiva federal del PSOE. El próximo viernes viaja a Palma de Mallorca para comer con el Ateneu dels Comuns y presentar el libro 'Pedro Sánchez. Había partido: de las primarias a La Moncloa' en Quars Llibres. «Algún encuestado propone como presidente del Gobierno a Miguel Ángel Revilla», afirma.

### José Félix Tezanos

PRESIDENTE DEL CIS, AUTOR DE 'PEDRO SÁNCHEZ, HABÍA PARTIDO: DE LAS PRIMARIAS A LA MONCLOA'

# «Tras la luna de miel, Feijóo se está quemando deprisa y se diluye»

Matías Vallés

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Le encanta ser el centro de la polémica?»

No quiero ser el centro de ninguna polémica pero, cuando desempeñas una función pública, tienes que aceptar todo lo que ocurra. Soy catedrático de Sociología y me gusta explicar lo que se hace, porque es pertinente.

¿Su libro Había partido demuestra que Sánchez tenía más mérito que González o Zapate-

Ningún líder político es comparable a otro, y 'partido' iba en el doble sentido de un Partido Socialista que debatió lo que ocurría. No se parece a otros partidos, en que quitan y ponen líderes y ni el propio líder que quitan se ha enterado por qué.

Había partido, ¿hay partido?

Sin duda, en la vida política hasta el último momento hay partido. En la medida en que la tendencia de voto es cada vez más volátil, hasta el mismo día de la votación hay partido.

#### ¿Este partido de Sánchez es más difícil que el anterior?

No hay partido fácil, pero los partidos que nacen de la base y están arraigados en la sociedad siempre tienen más posibilidades que los que responden simplemente a intereses que se acaban desnudando.

#### Usted es guerrista.

Siempre dije que el guerrismo no existía, no nos apuntábamos ni actuábamos desde ahí. Fue una denominación que pusieron quienes querían desplazar a un vicepresidente del Gobierno con gran peso histórico.

#### Con Guerra no coincide en el aprecio a Sánchez.

No, en este momento no coincido en absoluto con Guerra. Pasa como con los amigos, en algo estamos de acuerdo y en otras cosas

#### ¿Cómo interpreta el barómetro de octubre?

Las cosas cambian. El PP, que estaba en una posición muy baja y que había caído, con el Congreso y la candidatura de Feijóo ha subido y han tenido un líder que ha estado bastante bien en un ciclo de luna de miel. Sin embargo, el contraste con los hechos le está deteriorando, le está quemando más deprisa que a otros líderes, aunque eso no significa que caiga



José Félix Tezanos. D.M.

también la posición del partido. Hay una agrupación de la derecha, donde los populares han absorbido a Ciudadanos y están haciendo lo mismo con Vox. La ultraderecha sube como la espuma y se derrumba como un suflé.

#### ¿Se está diluyendo el efecto Feijóo?

Se está diluyendo, y lo vio todo el mundo que siguió el debate el otro día en el Senado.

#### ¿Lo que ahora prima es la animadversión a Sánchez?

No. Sánchez tiene una situa-

**{{** Más del 70% son opciones progresistas, y el resultado dependerá de que voten o no

ción muy parecida a la de siempre, con un sector que le valora muchísimo, y otro alimentado desde sectores específicos con una posición muy crítica. No hay posturas intermedias respecto a su perso-

#### O están con él o contra él.

Así es. Otros líderes son más ambiguos, no se definen, andan con medias tintas.

#### El CIS fue el último en sumarse al liderazgo del PP.

El CIS no se ha sumado, publica datos objetivos con total transparencia. No hay cocinas ni cosas de esas, le puede tocar a cualquiera como en la Lotería Nacional, y lo que va a pasar en el futuro no lo sabe nadie.

#### El consenso actual de las encuestas es una mayoría absoluta PP/Vox.

Ni mucho menos, los españoles son de centroizquierda. Al preguntarles, más del setenta por ciento se sitúan en opciones progresistas, y el resultado final dependerá de que voten o no.

#### ¿Por qué incluyen a Díaz Ayuso entre los candidatos a presidente del Gobierno?

Es una pregunta abierta y la gente decide. Díaz Ayuso ha ido bajando, y algún encuestado propone como presidente del Gobierno a Miguel Ángel Revilla.

#### Yolanda Diaz se ha desplomado a la mitad de apoyos en me-

No es fácil crecer para fuerzas como el Partido Comunista, que tienen un techo máximo y esos límites. Es difícil que Yolanda Díaz vaya más allá.

#### Pero Podemos llegó a encabezar las encuestas.

Nosotros nunca lo pusimos lí-

#### ¿Reconocerá la esquizofrenia política de haber pasado de la ejecutiva del PSOE al CIS?

Las personas políticamente neutras no existen. Todos los presidentes del CIS tenían su corazoncito, y el Centro ha trabajado sin interferencias. La primera pregunta que le hacemos a un encuestado es «¿Dónde estoy llamando?», porque no los sabemos. La sociología es una ciencia seria.

#### Pero «el CIS de Tezanos» es la expresión más repetida a cada barómetro.

Es infantil y refleja lo poco que saben, o lo alineados que están. Por eso estoy preparando otro libro, de contenido cómico, que se llamará precisamente El CIS de

#### Enésimo intento fallido de renovación del Tribunal Constitucional

Los vocales acuerdan elegir entre los jueces del Supremo con mejor currículum

A. Vázquez/ C. Gallardo MADRID

La primera reunión mantenida entre los interlocutores nombrados por los vocales conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial permitió avanzar en las bases para proceder a los nombramientos. Pero despacio. Tan despacio que no volverán a reunirse hasta el próximo miércoles, día en que tendrán encima de la mesa los nueve nombres de candidatos proporcionados por el sector cuyos miembros fueron elegidos a propuesta del PSOE. Se trata de los magistrados del Supremo José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Rafael Fernández Valverde, Ángeles Huet, Jacobo López Barja de Quiroga, Pablo Lucas, Isabel Perelló, María Luisa Segoviano y Rosa María Viroles. Todos ellos «han venido expresando su disposición» a incorporarse al Tribunal Constitucional tanto al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, como a ciertos vocales, según el comunicado dado a conocer por los representantes del sector progresista en las negociaciones, Roser Bach, Rafael Mozo y Álvaro Cuesta.

Pese al riesgo que conlleva, los progresistas explicaron que dan a conocer sus nombres «en señal de la máxima transparencia en el proceso de negociación» y con intención de «ir avanzando en el trabajo, a entregar y poner en conocimiento y disposición de todos los vocales del Consejo, la relación». Fuentes del sector progresista confesaron tener la sensación de tener que «ir avanzando a fuerza de arrastrar» a sus compañeros conservadores, que dicen no conocer a ningún interesado en ir al Constitucional, pese a que incluso uno de los nombres, Fernández Valverde, corresponde a un vocal, ya jubilado, propuesto en su día por el PP.

Tanto su elección como la de otros de los incluidos en la relación no complicaría, además, la grave situación del Supremo, generada por el veto impuesto al CGPJ para cubrir las vacantes que se producen, por estar jubilados o próximos al retiro, como ocurre con la presidenta de la Sala Social, María Luis Segoviano, que se jubilará en abril y cuyo nombre ha sonado para presidir el Poder Judicial.

#### **EL DESAFÍO RUSO**



Especialistas llevan un cuerpo mientras trabajan en un lugar de entierro masivo durante una exhumación, en la ciudad de Izium, liberada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. | REUTERS

# La retirada rusa de Járkov aflora cientos de cadáveres enterrados en el bosque

Las autoridades ucranianas descubren 440 cuerpos, la mayoría de civiles, a las afueras de Izium v «El mundo entero debería ver esto», afirma Zelenski

Ricardo Mir de Francia

BARCELONA

Los soldados rusos ya no están, pero atrás han quedado las huellas de su ocupación militar en el noreste de Ucrania, una región recuperada la semana pasada por las tropas de Kiev. Y como pasó en Bucha y en Mariúpol todo apunta a que los militares del Kremlin se habrían ensañado con la población civil cometiendo numerosos crímenes de guerra. En Izium, una pequeña ciudad al sureste de la provincia de Járkov, las autoridades locales descubrieron centenares de tumbas y al menos una fosa común escondidas en los bosques que la rodean. Un total de 440 cadáveres, según el recuento inicial, algunos con las manos atadas a la espalda, como suele hacerse en las ejecuciones sumarias, o con evidentes signos de tortura, de acuerdo con el fiscal jefe de la región.

«El mundo entero debería ver esto», escribió el presidente Volodímir Zelenski en su canal de Telegram. «Rusia solo deja muerte y sufrimiento. Asesinos. Torturadores. Sin el menor rasgo de humanidad. No os escaparéis. No podréis esconderos. El castigo será con justicia terrible». En la espesura de Izium, numerosos operarios trabajaban ayer sin descanso para exhumar los cadáveres enterrados entre los pinos, sepultados en tumbas sin nombre coronadas por una cruz, muchas de ellas numeradas. Hay más de 400, según confirmaron de forma independiente los periodistas de Associated Press, y aunque no está claro todavía como mu-

Varios ataques acaban con la vida de destacadas figuras prorrusas en regiones ocupadas

Oleh Synehubov: «Civiles que fueron sepultados aquí y todos con signos de muerte violenta» rieron, los investigadores citados por la agencia sostienen que algunos fallecieron por disparos de bala, mientras otros habrían caído víctimas de la artillería, los bombardeos aéreos, las minas o la falta de acceso a tratamiento médico. En algunas tumbas han llegado a aparecer familias enteras, según las autoridades locales.

«Estamos en el lugar de un enterramiento masivo, civiles que fueron sepultados aquí y que, según la información que tenemos ahora, todos ellos tienen signos de muerte violenta», aseguró a los periodistas el gobernador de la provincia de Járkov, Oleh Synehubov. Entre las tumbas se ha encontrado también al menos una fosa común con un letrero donde se afirma que dentro estarían enterrados los cuerpos de 17 soldados ucranianos. Todos los cadáveres están siendo desenterrados para tomarles muestras de ADN e identificar a las víctimas, antes de que puedan ser sepultadas debidamente por sus familia-

«A medida que emergen las imágenes de territorios ucranianos liberados como Izium, no

#### Grandes masacres

#### • Bucha

La retirada rusa a principios de abril dejó al descubierto torturas, ejecuciones sumarias, fosas comunes.... Un total de 458 personas murieron, casi todas civiles.

#### Mariúpol

La ciudad mártir de Ucrania, casi completamente destruida por los bombardeos. 22.000 personas murieron durante casi tres meses de asedio.

#### Olevnika

El 29 de julio una explosión mató a 53 prisioneros de guerra ucranianos en el campo de internamiento de Olenivka.

#### Estación de Kramatorsk

Misiles rusos alcanzaron la estación el 8 de abril. 60 personas murieron y otras 110 resultaron heridas mientras esperaban al tren. hay que mirar hacia a otro lado», escribió en las redes la primera ministra estonia, Kaja Kallas. «Este es el rostro de la ocupación rusa: pueblos y ciudades convertidos en cementerios».

Las atrocidades descubiertas en Izium, ocupada por las tropas rusas desde el pasado 1 abril hasta hace solo unos días, no parece que vaya a minar la moral del ejército ucraniano, que ha logrado recuperar la iniciativa con su contraofensiva de las últimas dos semanas, ahora concentrada en el sur.

Es pronto para saber si supondrá un punto de inflexión en el curso de la guerra, pero de momento ha obligado a Rusia a trasladar hasta la región a sus mejores unidades. Nada de eso ha pedido que siga aumentando la presión militar de Kiev. Tanto con bombardeos sobre centros neurálgicos de la ocupación rusa como con operaciones especiales contra destacados colaboracionistas.

En Berdiansk, a orillas del mar Negro, las autoridades prorrusas acusaron al ejército ucraniano de haber matado al vicegobernador de la Zaporiyia ocupada y a su mujer, que presidía la comisión electoral encargada de preparar uno de los referendos que el Kremlin aspira a celebrar en las regiones conquistadas para legitimar su ocupación. No muy lejos de allí, en Jersón, al menos media docena de proyectiles Himmars alcanzaron el principal edificio administrativo de la ciudad, tomada por las tropas rusas días después del inicio de la guerra.

**Gente Y Culturas** 

#### APERTURA DEL AÑO JUDICIAL EN CANARIAS | Datos de la Justicia en el Archipiélago



Miembros de la Sala de Gobierno del TSJC tras el acto celebrado ayer. | E.D.

# Bragado alerta de las graves vacantes que causa en Canarias el bloqueo del CGPJ

El presidente del TSJC indica que cuatro órganos claves en las Islas están sin presidente, lo que trasciende de los efectos gubernativos y ya afecta a la función jurisdiccional

El Día

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, aprovechó la tradicional ceremonia de apertura del año judicial 2022-23 en las Islas para denunciar que el bloqueo que está sufriendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trasciende de un mero problema gubernativo v va afecta al buen funcionamiento de los órganos judiciales en el ámbito jurisdiccional, pues actualmente cuatro de sus órganos clave, como son las dos salas provinciales de lo Social del TSJC, la sede de Las Palmas de la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, están sin presidente y sin visos de que sea nombrado en un futuro inmediato, ya que la interinidad del Consejo impide la renovación de cargos discrecionales. «Sólo en este Tribunal Superior se encuentran vacantes a día de hoy cuatro presidencias», expuso, «justo el doble que el año pasado por estas fechas, lo que priva a la Sala de Gobierno de otros tantos miembros natos, por lo que actualmente solo son tres de un total de siete los que la componen, y está causando efectos en el funcionamiento jurisdiccional de los órga-

El presidente del Tribunal Superior de Justicia aprovechó la ceremonia, celebrada ayer en el Palacio de Justicia de Las Palmas, para reclamar de los miembros de la clase política «altura de miras alejada de oportunismos e intereses partidistas» para alcanzar «cuanto antes» un acuerdo para renovar el gobierno de los jueces y para «adoptar un modelo de elección de los vocales de procedencia judicial con arreglo a los estándares europeos».

El acto solemne contó con la presencia en el estrado de la Sala de Gobierno del TSJC, del fiscal superior de Canarias en funciones Vicente Garrido, de las dos fiscales jefes provinciales Beatriz Sánchez y Maria Farnés Martínez, de las secretarias coordinadores provinciales y de representantes de los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales. Entre el público estuvo el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; el presidente del Parlamento, Gustavo Matos; el delegado del Gobierno en Canarias; Anselmo Pestana; el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Julio Pérez, o el presidente del Cabildo de Gran Canaria Antonio Morales, entre otras autoridades civiles, militares y eclesiásti-

Bragado recordó que los datos estadísticos sobre la actividad judicial en las islas siguen señalando a Canarias como el territorio donde más se litiga del Estado (171 pleitos por cada 1.000 habitantes en 2021, es decir, 39 puntos por encima de la media nacional), y advirtió de que el avance de cifras del presente año sigue apuntando a esta tendencia, si bien «la buena noticia» es que durante el primer trimestre del 2022 se registró una disminución del 23% en los asuntos penales en las islas.

Juan Luis Lorenzo también pide respeto «a las resoluciones judiciales y su cumplimiento»

Recordó que durante el curso 2021-22 la Sala de Gobierno que preside se reunió un total de 19 ocasiones, en las que adoptó un total de 395 acuerdos, y enumeró, entre los objetivos para el presente año, continuar la labor de seguimiento de todos los órganos y partidos judiciales del Archipiélago «con especial énfasis en los más colapsados» (en este sentido apuntó a Granadilla de Abona y a San Bartolomé de Tirajana), contribuir a la implantación definitiva del expediente judicial electrónico, seguir impulsando medios alternativos de solución de conflictos o desarrollar el plan de inspección en coordinación con el Servicio de Inspección del Consejo, que este año prevé el chequeo a cuatro órganos judiciales isleños.

El presidente llamó la atención sobre las distonías en cuanto a la opinión sobre el funcionamiento del servicio público de la Justicia: mientras una reciente encuesta asevera que el 77% de los ciudadanos cree que el Poder Judicial no es independiente del Ejecutivo, el 99% de los magistrados se siente «totalmente independiente para tomar decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional».

«¿Qué pone de manifiesto esta discordancia?», se preguntó el magistrado. «A mi juicio, evidencia el deterioro del Estado de Derecho y la negativa imagen que se está transmitiendo a la ciudadanía sobre el funcionamiento de una de sus instituciones capitales», expuso. «De ahí la necesidad de reclamar la observancia de las reglas de juego», continuó. «Con ello me refiero no solo a la inaplazable renovación del Consejo, sino también al respeto de las resoluciones judiciales y de su cumplimiento, porque, en definitiva, eso es el Estado de Derecho», dijo.

#### La Fiscalía pide 12 años de prisión por abusos sexuales a su hija en La Laguna

Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron en una visita de la víctima a su padre

Pedro Fumero

SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicita una condena de doce años de prisión para un hombre acusado de un delito continuado de abuso sexual a su hija en el municipio de La Laguna. Además, desde el Ministerio Público se reclama que al individuo se le impongan diez años de libertad vigilada, privación de la patria potestad sobre la afectada y que no pueda aproximarse ni comunicarse con la víctima durante una década. El juicio por este asunto está previsto que se desarrolle el martes de la próxima semana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

El individuo procesado en este asunto, que carecía de antecedentes penales, llevaba varios años sin ver a la citada hija, aunque mantenía con la misma contacto telefónico. Entre ambos decidieron pasar un fin de semana juntos en la casa del progenitor, junto a la actual pareja del mismo y las dos hijas fruto de esta última relación.

En horario nocturno, la menor no pudo dormir y fue al comedor de la casa, donde ya estaba el hoy acusado. Según consta en el escrito de la Fiscalía sobre este caso, el hombre inició una conversación de carácter sexual y, durante la misma, comenzó a realizar tocamientos a la menor de edad, con el objetivo de satisfacer sus deseos sexuales. De forma concreta, le acarició los muslos y los senos, tanto por el exterior de la ropa como por el interior de la camiseta que llevaba la víctima.

Poco después, según el relato de la afectada y la acusación del Ministerio Público, el hombre metió la mano por el interior del pantalón e introdujo dedos en la vagina de la menor, a la vez que se masturbaba. Y, además, mientras la besaba, llevaba la mano de la hija a su órgano sexual. El acusado salió del comedor por motivos ajenos a su voluntad y la afectada se dirigió hacia su habitación. Tras regresar al salón, la adolescente encontró en dicho espacio de la vivienda a su progenitor y retomó los mencionados actos de carácter sexual, con el único fin de satisfacer sus deseos sexuales.

Otro día la víctima sufrió abusos en el interior del cuarto de baño.

El Día

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El multimillonario Yvon Chouinard, fundador de la marca de ropa deportiva Patagonia, anunció que dona toda su fortuna para luchar contra la crisis climática y proteger de esta manera el patrimonio natural. Según explicó el mismo Chouinards, en el transcurso de una entrevista exclusiva concedida al diario New York Times, la decisión de «renunciar a su fortuna familiar» se debe a su «desprecio a las normas comerciales» y a su «amor por el medio ambiente».

«Esperemos que esto influya en una nueva forma de capitalismo que no termine con unos pocos ricos y un montón de pobres», declaraba el propio Chouinard, de 83 años de edad, durante una entrevista exclusiva con el diario estadounidense.

En esta línea, el fundador de Patagonia anunció que su objetivo es «regalar la máxima cantidad de dinero» a las personas, proyectos y actividades que trabajen de mane-

# El dueño de Patagonia dona su fortuna para luchar contra la crisis climática

Yvon Chouinard quiere impulsar proyectos «que trabajen activamente para salvar el planeta»

ra activa para «salvar el planeta».

De puertas hacia afuera, la marca Patagonia continuará funcionando como lo hacía hasta ahora. La empresa textil, valorada en 3.000 millones de dólares, seguirá vendiendo chaquetas, gorros y pantalones de esquí en sus tiendas físicas y plataformas online. Pero, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, la empresa va no estará en manos de la familia Chouinard.

En base a los datos que se han

hecho públicos, el pasado mes de agosto, por un lado, la familia entregaba todas las acciones con derecho a voto de la compañía (equivalente a un dos por ciento del total) a

La marca de ropa deportiva continuará con su actividad y sus ingresos irán a la citada causa

una organización sin fines de lucro bautizada como Patagonia Purpose Trust.

Por otro lado, los Chouinard también donaron el 98 por ciento de las acciones restantes a una organización sin fines de lucro denominada Holdfast Collective. A partir de la referida fórmula, según explican los responsables de la operación al diario estadounidense, la empresa puede seguir prosperando y a su vez destinar los beneficios económicos a la causa climática.

De media, se estima que esta marca de ropa deportiva, especializada en material de esquí y deportes de montaña, suma unos 100 millones de dólares anuales.

Según matizan los fundadores de la marca de ropa deportiva Patagonia, la familia de Yvon Chouinard no ha recibido beneficios fiscales por la mencionada donación a la defensa de las acciones contra la crisis climática.

La decisión, tal y como recalca el mismo Yvon en su entrevista al New York Times, ha sido por «amor



Los funcionarios se concentran el próximo lunes ante la sede del Parlamento de Canarias

**Europa Press** 

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El colectivo de Inspectores de Salud Pública de Canarias realizará una concentración en las puertas del Parlamento autonómico el próximo lunes a las 10:00 horas como inicio de las medidas de protesta ante el «abandono y engaño» por parte de la Consejería de Sanidad a la salud pública de todos los canarios y los turistas.

En un comunicado remitido en la jornada de ayer, dichos funcionarios detallan que, a pesar de haber alcanzado un acuerdo el pasado 16 de marzo con el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, para mejorar el servicio de inspección sanitaria en Canarias, la realidad es que solo han «recibido engaños y mentiras».

#### Cada vez peor

En esa línea, los inspectores de Salud Pública afirman que «la situación es cada vez más grave, pero a los encargados de la Consejería de Sanidad poco o nada les importa», más aún cuando a raíz de la pandemia se ha puesto de manifiesto la «gran importancia» de la prevención.

«La situación en Canarias es cada vez peor, por lo que iniciamos una serie de medidas entre las que destacamos las concentraciones en la calle, las denuncias ante el juzgado y la inspección de trabajo», señalan dichos trabajadores.



Yvon Chouinard, fundador de Patagonia. E.D.



#### 42

# Los hospitalizados con covid-19 en Canarias caen un 21% en quince días

El Archipiélago notifica en los últimos tres días un total de 293 casos en mayores de 60 años y seis fallecimientos \* Todas las Islas se encuentran en situación controlada

Carlos S. Beltrán

SANTA CRUZ DE TENERIFE

La circulación de la covid-19 en Canarias sigue en remisión tras registrarse en los últimos tres días 293 casos entre personas de más de 60 años. El acumulado de casos de coronavirus entre este colectivo asciende en Canarias a 97.031 personas. En lo que vamos de mes, el número de hospitalizados en los centros sanitarios del Archipiélago como consecuencia de la covid-19 ha descendido un 21% pasando de 105 hospitalizados el pasado 2 de septiembre a 83 este viernes, según datos difundidos por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

En estos momentos, los centros hospitalarios de las Islas cuentan con un total de 79 pacientes ingresados en planta y cuatro en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En los últimos tres días, Sanidad ha notificado en fallecimiento de seis personas con covid-19, dos en Tenerife, dos en Gran Canaria y dos en La Palma. Todas las personas, con edades comprendidas entre los 69 y los 94 años, tenían patologías previas y se encontraba en ingreso hospitalario.

En lo que va de mes, las víctimas mortales ascienden a 21, según los datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Por islas, en Tenerife y Gran Canaria se han notificado ocho fallecidos, respectivamente, mientras en La Palma son tres los decesos y en Lanzarote uno. Todos contaban con patologías previas y permanecían ingresados en un centro hospitalario. Tenían entre 64 y 94 años.

#### Incidencia

En cuanto a la Incidencia Acumulada (IA) a 7 días, esta sube ligeramente en los últimos quince días pasando de 94,89 casos por cada 100.000 habitantes a 95,09 casos. La IA a 14 días sí que se anota un descenso de 35,94 puntos en las últimas dos semanas quedándose en 181,50 casos por cada 100.000 habitantes.

Este descenso de los parámetros ha llevado a que Canarias se encuentre, según el último informe epidemiológico publicado ayer con datos consolidados el jueves, con todos los indicadores epidemiológicos en circulación controlada del virus salvo la Incidencia Acumulada a siete días en mayores de 60 años, que está en riesgo bajo con 102,36 casos por cada 100.000 habitantes.

Por islas, la IA a siete días está en riesgo bajo en Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma y La Gomera. En el resto se encuentran en circulación controlada. En cuanto a la IA a 14 días, solo La



Ciudadanos paseando, algunos con mascarilla puesta para protegerse de la Covid-19. |EUROPA PRESS

Gomera está en riesgo bajo. En cuanto al porcentaje de ocupación de camas de hospitalización por casos de covid-19, La Palma y La Gomera, ambas con un 2,17%, se encuentran en riesgo bajo mientras el resto de islas cuentan con una situación de circulación controlada.

En lo relativo a la tasa de nuevas hospitalizaciones por covid-19, por 100.000 habitantes en 7 días solo Tenerife está en riesgo bajo frente a la circulación controlada del resto de Islas.

En lo referente a la tasa de nuevas hospitalizaciones en Unidad de Cuidados Intensivos (UVI) por covid-19, por 100.000 habitantes en 7 días Gran Canaria es la única que está en riesgo bajo con una tasa de 0,7.

De ahí que todo el Archipiélago siga en riesgo sanitario bajo tras la última actualización del informe epidemiológico. El promedio diario de camas hospitalarias convencionales ocupadas por pacientes covid-19 desciende un 6,4% manteniéndose en riesgo bajo, y el porcentaje de ocupación de camas UCI continúa en circulación controlada.

#### A nivel nacional

Los principales indicadores de la pandemia siguen a la baja en todo el territorio nacional con un nuevo descenso de la incidencia en mayores de 59 años hasta 129,8 por cada 100.000 habitantes y la ocupación de los hospitales cae un 1,9 % y un 1,4 % en UCI, aunque las comunidades han notificado 595 defunciones más desde el pasado viernes.

Según la actualización de datos del Ministerio de Sanidad de ayer, la cifra total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se eleva a 113.725, 595 muerte más que las reportadas hasta el pasado 9 de septiembre (113.725). A pesar de este incremento, Sanidad asegura en su informe que en los últimos 7 días se han registrado 65 nuevas defunciones.

En estos últimos siete días, la IA en mayores de 59 años ha caído 7,5 puntos, hasta los 129,8 casos por cada 100.000 habitantes en 15 días. También lo ha hecho la ocupación hospitalaria de enfermos de covid. Hay 231 ingresados menos que el pasado viernes, con 2.455 hospitalizados, de los que 146 están las UCI (36 menos que hace ocho días), lo que sitúa la presión en estas unidades de cuidados intensivos en el 1,7 %.

La cifra total de contagios desde el inicio de la pandemia, en 2020, se eleva ya a 13.384.876 infecciones. Las muertes de mayores por covid en residencias han seguido cayendo durante los primeros días de septiembre hasta los 11 fallecidos (24 la semana anterior) y también el número de contagiados que suman 531.

Según los últimos datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) publicados ayer, desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 hasta el 11 de septiembre han muerto con covid-19 o con síntomas compatibles 34.242 personas en centros de mayores. En la semana del 5 al 11 de septiembre, el promedio de casos positivos por centro residencial de mayores fue de 2,5 casos por brote. La letalidad global desde el inicio de la pandemia se sitúa en el 7,97 % (20,39 % en 2020; 12,86 % en 2021 y 2,02 % en lo que llevamos de 2022).

#### Satse propondrá a Sanidad más de 20 mejoras al estatuto marco del personal sanitario

El sindicato de Enfermería reclama medidas que ahonden en los derechos de los empleados públicos

**Europa Press** 

MADRID

El sindicato de Enfermería (Satse) va a proponer al Ministerio de Sanidad, en la reunión del ámbito de negociación, que tendrá lugar el próximo miércoles más de una veintena de mejoras al estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud.

El objetivo es actualizar esta norma que ya cuenta con casi 20 años y requiere incorporar medidas que profundicen en los derechos del personal sanitario público y en la regulación de sus condiciones laborales básicas, lo que también supondrá una atención sanitaria «más segura y de mayor calidad». En el marco de la esta reunión del ámbito de negociación que comenzará a revisar el estatuto marco, Satse trasladará a los responsables del Ministerio de Sanidad distintos cambios al articulado de dicha norma, en la «confianza» de que el Gobierno sea «receptivo» a los mismos y trabaje en coordinación con las comunidades autónomas para se avance en el camino iniciado en junio, con la aprobación de los primeros cambios de esta ley, para atajar el «abuso de» la temporalidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y beneficiar al sistema en su conjunto y sus profesionales.

#### Estatuto marco

En concreto, el sindicato busca dar un impulso decisivo al Estatuto Marco con nuevas mejoras centradas en dos grandes objetivos, consolidar derechos laborales que los tribunales de Justicia ya reconocen y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios.

Entre otras propuestas, planteará que, dentro de los principios generales del estatuto marco, se incorpore la promoción de políticas de mejora continua de las condiciones laborales en el SNS (jornada, traslados, itinerario laboral, reconocimiento retributivo u ofertas públicas de empleo) que sean desarrolladas posteriormente por las distintas administraciones autonómicas de manera armónica». De igual manera, propone que se regularice la convocatoria de los procesos de selección para que estos se desarrollen en años alternos.

#### Test rápidos poco fiables

El uso de las pruebas rápidas de covid se ha disparado este año con la propagación de ómicron y los envíos gratuitos organizados por la Administración Biden. Pero en agosto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos advirtió que las personas cuyo resultado salga negativo igual deben repetir la prueba un par de días después. ¿Significa esto que las pruebas no son buenas para detectar las últimas variantes, incluidas las ultratransmisibles BA.4 y BA.5? Un estudio holandés en la revista BMJ analizó tres pruebas rápidas y evidenció una disminución modesta en su sensibilidad durante la ola ómicron versus delta. Durante la de ómicron, las pruebas identificaron tan solo el 70% de las personas sintomáticas infectadas con el virus y solo una prueba alcanzó el estándar de la OMS del 80%. | Bloomberg

# CONSIGUE CON EL DÍA ESTA FANTÁSTICA

LA OPINIÓN DE TENERIFE

# BOLSA TÉRMICA PORTA ALIMENTOS Lata

#### CARACTERÍSTICAS:

Bolsa porta alimentos flexible con base y cubierta rígidas.

Diseño moderno y elegante, con asa y bandolera.

Interior de lámina de aluminio: material aislante, respetuoso del medio ambiente y libre de tóxicos.

Antibacterias y de fácil limpieza.

Libre de BPA.

Medidas: 22 x 16 x 16 cm.

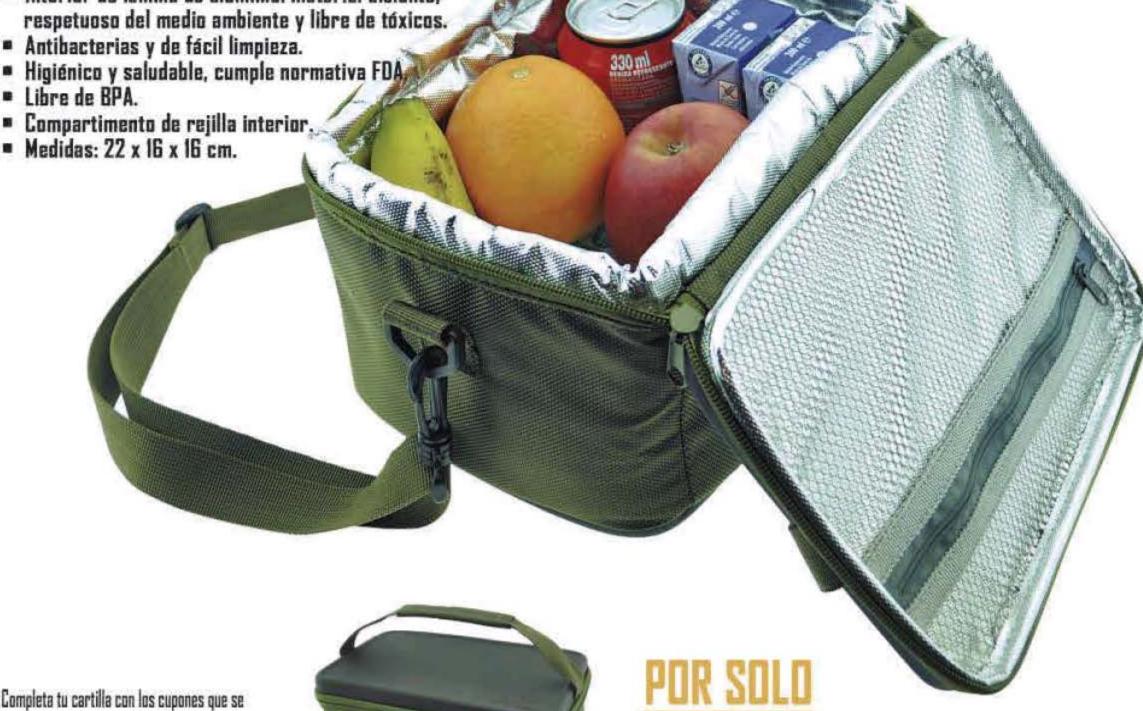

Complete tu cartille con los cupones que se publican desde el lunes 12 al viernes 16 de septiembre en la última página de EL DÍA. (Cupón comodín, sábado 17 de septiembre)



+ CARTILLA Y 5 CUPONES

EL DÍA La dimensión de UN LÍDER

Unidades limitadas \* Oferta valida hasta fin de existencias Si eres suscriptor, haz tu reserva llamando al 922 238 325 (Horario de 8.00 a 15.00 horas)



Panorámica en la que aparecen los asistentes a la cita celebrada recientemente en la capital tinerfeña. | E.D.

# Cajasiete y la ULL renuevan su alianza de empresa BigData y Blockchain

La cátedra busca acercarse al entorno académico y al ámbito empresarial de las Islas Se reconoció el papel estratégico de varias entidades en la transformación digital

El Día

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Rosa Aguilar, rectora de la Universidad de La Laguna, y Fernando Berge, presidente de Cajasiete, han renovado el acuerdo para la Cátedra Cajasiete de Empresa de Big Data, Open Data y Blockchain. Esta alianza se selló en la sede central de la entidad financiera.

Con la misión de contribuir a la transformación digital y al desarrollo de los modelos de negocio público-privado de Canarias, mediante la investigación, formación y divulgación en materia de Big Data, Open Data y Blockchain, la Cátedra pretende acercar al entorno académico y a las entidades canarias para contribuir juntas al desarrollo de la sociedad y convertir a Canarias y a la Universidad de La Laguna en un referente nacional en Big Data, Open Data y Blockchain, siendo reconocidos por la sociedad por ayudarles a mejorar sus procesos y la



Un momento del evento celebrado en la sede central de Cajasiete. | E.D.

toma de decisiones. Rosa Aguilar, en representación de la ULL, destacó que "la cátedra es un ejemplo de como las alianzas entre entidades y la universidad, apoyan fomentan y empujan esa transferencia de conocimiento que es tan necesaria en la sociedad canaria".

Por su parte, Fernando Berge

manifestó que "con la renovación del convenio con la Universidad de La Laguna y de la cátedra, por cuarto año consecutivo, se confirma su consolidación y estamos enormemente satisfechos de reunir aquí un grupo importante de empresas y profesionales canarios en esa colaboración entre universidad y empresa para generar conocimiento y mejorar la economía y el desarrollo de Canarias".

Posteriormente al acto de la firma, se llevó a cabo la entrega de premios a las instituciones que han ayudado a la transformación digital en Canarias y también a los mejores trabajos de fin de grado que correspondieron, en cuanto a instituciones, a Cámaras de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote; Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas (CCE) y a la Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE).

En cuanto a los trabajos de fin de grado, los galardonados fueron Adrián Emilio Padilla Rojas (Blockchain); Cristo Manuel Pérez Rodríguez (Open Data) y Juan Saverio Rojas (Big Data). Genís Roca, por su parte, ofreció la ponencia Perspectiva de datos. De dónde venimos y hacia dónde vamos.

#### El ICHH llama a los canarios a donar sangre como una práctica habitual

En estos momentos se necesitan donaciones de todos los grupos debido a la alta demanda

Efe

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha hecho un llamamiento a los canarios para hacer de la donación de sangre una práctica habitual, según informa la Consejería de Sanidad. Asimismo, he resaltado la importancia de donar sangre con regularidad para garantizar el abastecimiento de hemoderivados y, en consecuencia, la correcta atención de la demanda hospitalaria.

En este momento, hacen falta donaciones de todos los grupos sanguíneos, pero especialmente O+, A+ y B-, que han registrado un notable descenso en el stock debido a la demanda de los últimos días para tratamientos e intervenciones quirúrgicas. Las donaciones de sangre que se producen en el Archipiélago son en su mayoría esporádicas y responden a llamamientos de urgencia, sin llegar a convertirse en un hábito.

En este sentido, el ICHH recuerda que si todas las personas mayores de edad que pueden donar sangre en Canarias lo hicieran con regularidad, cada tres o cuatro meses, las reservas del Centro Canario de Transfusión estarían garantizadas y, con ellas, la actividad hospitalaria. Para donar sangre se puede acudir directamente o se puede pedir cita previa llamando al 012 o al 922 470 012 / 928 301 012 (opción 8), de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas o cumplimentando el formulario publicado en la portada de la web efectodonacion.com.

Antes de ir a donar es recomendable revisar la información publicada en la web en la pestaña de Información y Protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas y contestar el test de autoevaluación.

#### **EDUCACIÓN**

#### Reconocimiento a dos alumnas del Virgen del Mar

Las alumnas Keyla Rodríguez Torres y Arianne Socas Heras acaban de ser reconocidas con el Premio Extraordinario de Bachillerato 2021-2022, como representantes del Colegio Virgen del Mar de Santa Cruz de Tenerife, con una clasificación global en sus notas de 38,25 y 38,5, respectivamente. | **E.D**.



Las dos estudiantes galardonadas. | E.D.



#### INFORME

#### El 5,9% de los estudiantes que se forman 'online' en España residen en el Archipiélago

Madrid y Barcelona son las ciudades de España con más estudiantes que se forman online, ya que el 41% de los estudiantes que se forma en remoto proviene de estas dos urbes. En el caso de Canarias, el 5,9% de este tipo de estudiantes proviene de las Islas. Así lo refleja un estudio de la compañía *Open Marketers* a partir de datos obtenidos a través de una encuesta a 4.076 personas que se están formando online. En concreto, el informe asegura que hay un 23,2 por ciento de alumnos de la Comunidad de Madrid interesados en mejorar sus conocimientos con cursos realizados de manera remota. Muy cerca le siguen los estudiantes de Cataluña con un porcentaje del 18,1 por ciento de interesados en implementar esta vía de formación. | E.D.

Gente Y Culturas 45

El violinista libanés residente en España Ara Malikian sigue traspasando fronteras con su virtuosismo con las cuerdas. El 1 de octubre visita Gran Canaria en el marco del SUM Festival y presentará los temas de su último trabajo, 'Ara', una propuesta que respira del amor por su hijo, con el que compartió largas horas durante el confinamiento. «Los vamos a cuidar y a emocionar», promete el músico al público isleño.

#### Ara Malikian VIOLINISTA

# «Es un deber del artista conectar con el público para agradecerle su esfuerzo»

Patricia Ginovés SANTA CRUZ DE TENERIFE

Esta gira llega después de que tuviera que adaptar la última debido a las restricciones de la pandemia, con una propuesta mucho más intima. ¿Se queda con alguna de las dos opciones?

Es bonito cambiar. Cuando empezó la pandemia tuvimos que adaptamos e hicimos muchos conciertos a dúo, en formato más íntimo para aforos más limitados, y fue maravilloso. Aquellos conciertos durante la pandemia se hicieron con muchas dificultades, como las medidas de seguridad, las mascarillas, las distancias sociales y, a pesar de que fueron dos años muy duros para todo el planeta, para nosotros fue muy emocionante porque descubrimos cosas inéditas, cómo descifrar la emoción del público tras las mascarillas y cómo llegar a ellos a pesar del miedo. Y nos encontramos con un público maravilloso, que a pesar de todas las noticias y del miedo, acudían a los conciertos. Fueron dos años con un formato más íntimo y clásico pero ahora estamos contentos por poder cambiar con una idea más grande, con una banda más amplia.

Tan atrás se han quedado las restricciones que ya usted no termina ningún concierto sin pasear antes entre su público.

Es una manía a la que me he acostumbrado. Hasta en la pandemia lo hacía, poniéndome la mascarilla para pasear entre el público. Tras tantos años sobre el escenario he aprendido que nunca seré capaz de agradecer al público lo suficiente que acudan a verme actuar. Les quiero agradecer que estén, que se emocionen y que me manden su energía, y por eso pasearme entre ellos es algo que me pide el cuerpo. Empecé hace varios años porque quiero estar con ellos, cerca, para agradecerles y animarles. Es un gesto que a mí me emociona y yo creo que ellos también lo agradecen. Se ha convertido en una costumbre.

#### ¿Con qué propuesta llega a este concierto a Canarias?

Llego con mi última gira, Ara. Es un trabajo que compuse durante el confinamiento, estando tan cerca de mi hijo. Todo el disco está inspirado en su mundo, su imaginación y su fantasía. Es algo que cuando crecemos lo perdemos, y

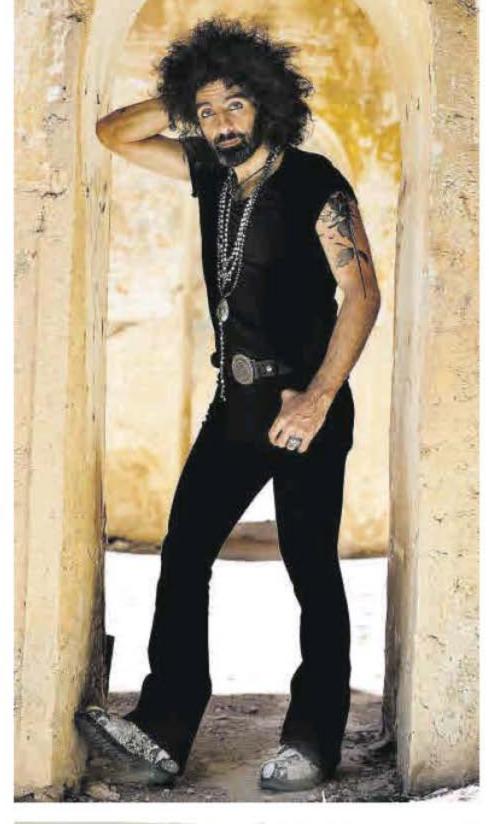

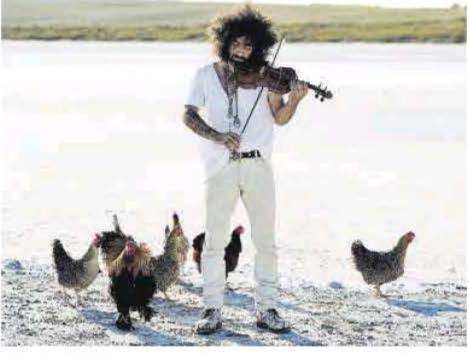

El músico Ara Malikian. ANTON CORBUN

para mí fue muy bonito estar tanto tiempo junto a él. También es verdad que como se trata de un festival adaptaremos un poco la propuesta, porque el público va a estar de pie, con ganas de bailar y saltar, y por eso lo modificaremos porque sabemos que hay ganas de disfrutar de estos festivales.

**K** En los conciertos de la pandemia aprendimos a descifrar cada emoción

Este último trabajo vuelve a ser una propuesta muy personal con la que, no obstante, es capaz de conectar con su público, tal y como ya lo tiene acostumbrado.

Yo creo que da igual qué temática o qué pretexto se tenga para subir al escenario. De hecho, yo creo que es un deber del artista el de conectar con el público para así agradecerles el esfuerzo tan grande que hacen para venir a vernos. Tenemos una responsabilidad muy grande para lograr emocionar y por eso debemos darlo todo cuando nos subimos al escenario. Yo trato de empaparme de la energía que me transmite el público, entro en un trance y doy todo lo que tengo en el cuerpo, en el alma y en el corazón. Yo quiero que el público salga feliz y pueda acordarse de ese momento durante mucho tiempo; y si eso no lo consigo me doy cuenta de que he hecho algo mal.

Lleva a cabo una vez más una gira internacional que demuestra que su música no tiene ningún tipo de frontera.

Por supuesto, la música es un idioma universal, es la manera que tenemos de unir a todos los pueblos y culturas. Es verdad que la música llega al corazón si está hecha de forma sincera. Si eso no pasa, la culpa no es del público ni de la cultura en la que nos encontremos, sino que la culpa es del artista que siempre debe trabajar sobre esa idea, la de llegar a todo el mundo. Por eso hay que trabajar duro para conectar con cada persona del público.

#### Fran Perea y el tinerfeño Álex Bencomo lanzan el tema 'Monos y vaqueros'

La canción forma parte del EP del canario 'De Oeste a Sur', con el sello del malagueño

El Día

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Fran Perea y Álex Bencomo unen su talento en De Oeste a Sur, el EP del artista canario que está lanzando la discográfica del malagueño, Sinfonía en Nobemol. Monos y vaqueros es el tercer sencillo y el principal del álbum y habla de las relaciones tóxicas que se identifican con el paso del tiempo. Como compañero de viaje, Bencomo ha querido contar con la colaboración de Fran Perea como ese amigo que está ahí para escucharte, acompañarte, apoyarte y aconsejarte.

Perea y Bencomo se conocieron gracias a la música en 2021, cuando el canario organizó un concierto de Perea en Tenerife y se subió con él al escenario para compartir varios temas. Esto supuso el nacimiento de una amistad que les ha traído hasta la actualidad. Desde entonces, surgió la inquietud de unirse en un proyecto musical que se ha ido fraguando y cuya criatura es De Oeste a Sur y, más estrechamente, este tercer sencillo del álbum, Monos y vaqueros, en el que Fran Perea también se involucra como artista, además de como productor. Desde su último trabajo, Canciones para salvarme, el malagueño fomenta colaboraciones con jóvenes artistas que han crecido con su música y es habitual que estos talentos se suban al escenario con él en cada uno de sus conciertos.

Monos y vaqueros abre paso a la parte más Oeste del álbum donde se bebe del indie-pop con sonidos más americanos, sintetizadores, pianos, guitarras funk y coros con algunos sonidos que hacen viajar a la década de 1980. En la canción se pueden encontrar diferentes referencias y estilos, observando unos versos más oscuros que juegan con sonidos de frecuencias bajas y acordes menores para pasar a unos estribillos más luminosos.

Este nuevo sencillo va está disponible en todas las plataformas digitales y viene acompañado de un videoclip protagonizado por ambos artistas junto a Caly Hernández, Guillém Caballé, Arantxa Méndez, Víctor Rivero, Jacob Díaz y Nani López. El video está dirigido por Vasni Ramos, director de cine con películas como Apocalipsis Vodoo (Amazon Prime y Movistar+).

#### 46

# El sevillano Ramón Freire, autor del cartel del Festival del Cuento de Los Silos

Según el autor, se trata de una obra narrativa que recoge la temática migratoria de esta edición a través de la técnica del grabado y el dibujo & El certamen arranca en noviembre

El Día

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Festival Internacional del Cuento de Los Silos ya tiene cartel. El artista sevillano Ramón Freire (Écija, 1980) es el autor de la imagen de esta nueva edición del festival silense.

Según Freire, se trata de una obra narrativa que recoge la temática migratoria de esta edición del festival. A través de la técnica del grabado y el dibujo, «el espectador puede sumergirse e indagar en todos los detalles que hay en cada escenografía».

El cartel está compuesto en vertical y los materiales han sido protagonistas a la hora de la ejecución de la técnica. Esa composición vertical es realmente «una rueda abierta muy frágil. Nos evoca a esa fragilidad que se produce cuando alguien migra, situaciones que están siempre pendidas de un hilo», explicó el creador.

Por otra parte, en el cartel también aparece un faro «como guía de tantas personas que estamos alejados de nuestra tierra por distintos motivos», añadió Freire. «Aparecen maletas u otros elementos referidos a la migración y, además, se pueden observar personas y personajes de diferentes edades», haciendo alusión a que este fenómeno afecta a todo tipo de personas.

Ernesto Rodríguez Abad, director del Festival Internacional del Cuento de Los Silos, aseguró en este sentido que el certamen «quiere recibir a todos con los brazos abiertos para comunicar, para sentir, pa-

La tercera edición del SUMA Festi-

val, Santa Úrsula Música y Arte,

desplegará su programación del

21 al 25 de septiembre. El festival,

que cuenta como seña distintiva

su intención de estrechar el vín-

culo entre las diferentes manifes-

taciones artísticas y el público que

las disfruta, fue presentado ayer en una rueda de prensa a la que

asistieron el alcalde del munici-

pio, Juan Acosta, el director insu-

lar de Cultura, Alejandro Kra-

wietz, y el concejal de Cultura, Jo-

Más de una veintena de pro-

puestas integran el programa del

SUMA Festival, que se desarrolla-

rá en tres ubicaciones distintas del

sé Feliciano López.

El Día

SANTA CRUZ DE TENERIFE

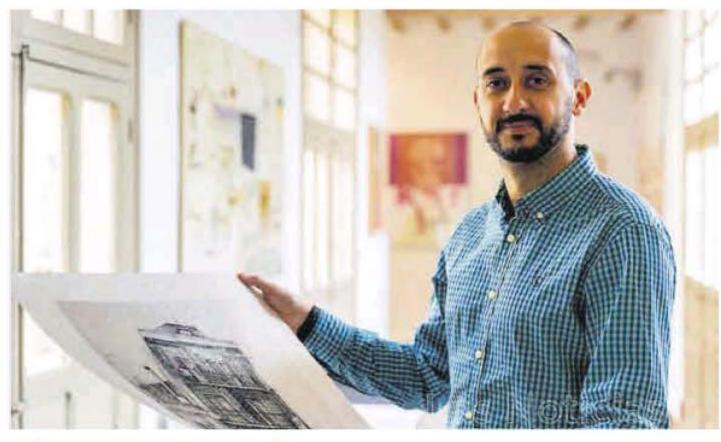

Ramón Freire posa con una de sus creaciones. EL DÍA

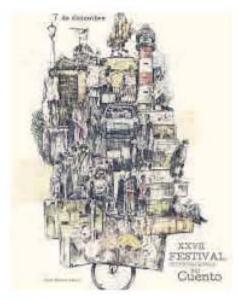

El cartel de esta edición. | E.D.

El director, Ernesto Rodríguez Abad, lanzó una invitación para «sentir, hablar y aprender»

El grueso de la programación se extenderá entre el 2 y el 7 del próximo mes de diciembre ra hablar y aprender». Rodríguez Abad lanzó una invitación al público: «a todos los que quieran venir a disfrutar de los cuentos, las leyendas, los poemas, las propuestas artísticas que vienen de África, Europa y América», insistió.

La vigésima séptima edición del Festival Internacional del Cuento de Los Silos se pondrá en marcha a partir del próximo 14 de noviembre con las visitas escolares. Estas actividades serán el preámbulo de un festival que concentra el grueso de la programación del 2 al 7 de diciembre de 2022.

### SUMA Festival reúne en cinco días más de veinte expresiones artísticas

El encuentro celebra su tercera edición del 21 al 25 de septiembre en Santa Úrsula



Imagen de la presentación. EL DÍA

val», puso de relieve Acosta. «A la vuelta de las vacaciones -agregó el alcalde- ofrecemos una propuesta cultural única en la comarca de Acentejo y me atrevería a decir que en toda la Isla, no solo porque cuenta con un destacado cartel de artistas, sino también porque brinda la posibilidad de que el público, además de espectador, pueda ser parte activa de algunos de los espectáculos previstos».

SUMA Festival comprende cinco días de variada actividad cultural que abarcarán conciertos, espectáculos, pasacalles, un encuentro de bandas y talleres. Por
sus tres escenarios pasarán Troveros de Asieta, Ruts y La Isla Music,
la compañía Pieles, Arkano & Ni 1
Pelo de Tonto, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife, la
comparsa Los Joroperos, el actor y
humorista Aarón Gómez, Vocal
Siete, Aniba, In Piano o Bloko del
Valle, entre otros.

Alejandro Krawietz indicó que este encuentro artístico supone un claro ejemplo de la recuperación de la vida cultural tras las restricciones de la pandemia.

#### Arranca la nueva entrega del Boreal con la presencia de artistas de siete países distintos

El Día

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Festival Boreal celebra este fin de semana sus primeros 15 años de vida, después de haber mantenido su actividad de manera ininterrumpida en el municipio de Los Silos desde el año 2008. Las primeras actividades se desarrollaron ayer. Atendiendo a su vocación y espíritu internacional, esta muestra multicultural contó con la representación de siete países en la jornada inaugural.

La música será un año más uno de los elementos vertebradores del Boreal. The Conqueror Project (CN), Aynur (TUR), Club Majumb (POR), Dope Saint Jude (ZAF), Nâr (LIB), Ainda (ARG), Magia Bruta (ESP) y Juana La Cubana (CN) fueron los encargados de poner el ritmo desde las 18:00 horas hasta pasada la media noche. Reggae, música de autor, pop, electrónica, etc, distribuidos en los dos escenarios, Los Silos e Isla Baja, como fuente de expresión para un festival que durante estos años se ha consolidado.

#### La Fundación SGAE colabora con la edición número 16 de Fimucité

El Día

SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de la SGAE en Canarias, colabora una edición más con el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité), que se celebrará hasta el 25 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna con el futuro distópico como inspiración.

Los asistentes podrán disfrutar de las bandas sonoras de míticas películas de ciencia ficción como *Matrix*, *Terminator*, *Robocop*, *Desafio total* o *Blade Runner*. La interpretación correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y el Tenerife Film Choir; bajo la dirección de Diego Navarro, director del certamen.

Fimucité ofrecerá una completa programación de conciertos inspirados en la música de cine y televisión. La Fundación SGAE colabora con este festival en su decimosexta edición con el objetivo de poner en valor la composición para el audiovisual. Ayer tuvo lugar el concierto de apertura.

barrio santaursulero de El Calvario: La Casona Espacio Cultural, el escenario habilitado en el Camino Antiguo Calvario y la plaza de San Luis, todas ellas situadas a escasos metros entre sí. «Tras dos años y medio complicados, arrancamos

con más ganas que nunca una

nueva edición del SUMA Festi-

**ELDÍA** LA OPINIÓN DE TENERIFE Sábado, 17 de septiembre de 2022



Daniel Abreu. EL DÍA

# El tinerfeño Daniel Abreu estrena en Salamanca el espectáculo 'Las cuerdas'

El trabajo del coreógrafo y bailarín, Premio Nacional de Danza, se completa con un taller junto a su colaborador para este proyecto, el músico y compositor Jorge Da Rocha

Almudena Cruz

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El bailarín y coreógrafo tinerfeño Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza, estrena hoy en Salamanca Las cuerdas, su nuevo espectáculo. Será en el Teatro Liceo, concretamente en el Patio Chico, a partir de las 18:00 horas (horario canario). Tal y como adelantan los responsables de la iniciativa en la página web de la institución cultural, Las cuerdas es «un trabajo de danza y música que se asienta en la materialización. Ese paso que hay de la vibración y el sonido de la materia a un cuerpo. Los espacios vacíos como posibilidad».

En esta nueva propuesta, Abreu trabaja junto al músico Jorge Da Rocha. Nacido en Santa María da Feria, en Portugal, se trasladó a Barcelona para centrarse por completo en su carrera musical tras una breve incursión en las artes plásticas. Se formó en guitarra y contrabajo en el Taller de Músics y completó, asimismo, el Curso Superior de Jazz y Música Moderna del Conservatori Superior del Liceu. Sus primeros discos como solista, compositor y cantante se remontan a 2016. En paralelo a su carrera como solista, compone piezas para cortometrajes y distintos espectáculos. El año pasado, por ejemplo, se encargó de la música de The very last northen white rhino, espectáculo del coreográfo

Gastón Core estrenado en el Festival Grec de Barcelona. Por su parte, el tinerfeño se ha encargado del concepto, la dirección y la interpretación de Las cuerdas.

Previamente, la Sala de Ensayos del Teatro Liceo acogió ayer un taller protagonizado por ambos: el bailarín y el músico. Con un aforo limitado a 25 personas, arrancó a las 18:00 horas como parte de las

actividades programadas por el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España -en el que también está incluida La Lagunacon motivo de la celebración, hoy, de la Noche del Patrimonio.

El taller que impartieron llevó por título A través del aire. «Daniel Abreu centra su proceso de enseñanza en el cuerpo para el uso apropiado desde el conocimiento

#### 'Cercanos' llega a La Matanza

El Auditorio de La Matanza acogerá hoy la presentación de Cercanos, una obra de danza creada por el Colectivo Bankora y tutelada por Teatrofia que nace como respuesta a la necesidad de crear nuevos públicos y de acercar la danza contemporánea. La función dará comienzo a las 19:30 horas y las entradas se pueden adquirir a través de www.tomaticket.es. Esther Martínez y Jesús Caramés, los impulsores de este largo de danza, junto a Noé Plasencia, Luz de Esperanza y Aranza Coello, como invitados, forman parte de esta creación que cuenta con la colaboración de otros artistas multidisciplinares, que se enriquecen mutuamente y crean sinergias con la vista puesta en nuevas propuestas que apuesten por el desarrollo de la cultura. Cercanos es una propuesta que representan tres intérpretes y que a la vez permite la muestra individual de las dos piezas cortas que la componen, proporcionando un rango más amplio de posibilidades de exhibición, individualidad y desarrollo personal. Está compuesta por dos solos de danza de veinte minutos cada uno, Simón y BanKora, más la intervención mediadora de una actriz que hilvana y teje la urdimbre para que la trama de toda la obra cale en el público de manera cercana y comprensible. Además, la obra cuenta también con una charla posterior de los artistas con el público, para conversar sobre las piezas, su contexto, los procesos creativos y la profesión de la danza. | E.D.

físico, sus límites y posibilidades. Trabajando desde la danza formal, se acerca a la estructura del cuerpo dirigido y apoyado, el cuerpo gestual y en movimiento. Todo ello bailando», explicaron sobre el coreógrafo tinerfeño los programadores.

Gracias a sus conocimientos, continuaron explicando, el bailarín profundizó durante el taller en aspectos como la estructura del cuerpo y su movilidad. «A través de secuencias coreográficas, pautas de improvisación, juegos, dinámicas grupales y anotaciones vamos sintiendo y recogiendo aquello que nos hace movemos de forma más libre», detalló Abreu sobre este encuentro.

Abreu tiene su propia compañía de danza, fundada en 2004 y una de las más conocidas a nivel nacional. En su equipo figuran artistas como Anuska Alonso, Pilar Andrés, David Benito, Irene Cantero, Álvaro Esteban, Hugo Portes, Carmen Fumero, Dácil González, Cristina Libertad Bolívar o José Espigares.

Abreu ha creado más de sesenta trabajos coreográficos presentados en varios festivales nacionales e internacionales y colabora habitualmente con otros creadores y compañía. De hecho, recientemente se supo que prepara una pieza con uno de los grupos musicales con más tradición en el Archipiélago, Mestisay.

#### Paula Quintana dirige 'Plaza', una pieza sobre el volcán palmero de Tajogaite

El espectáculo cuenta con la participación de la población local y sonidos reales de la erupción

El Día

SANTA CRUZ DE TENERIFE

La bailarina y coreógrafa canaria Paula Quintana dirige Plaza, un espectáculo site-specific sobre el volcán de Tajogaite pensado, creado e interpretado junto a población local y que recoge la experiencia de los más mayores. El 19 de septiembre de 2021 se inició una erupción en La Palma que tuvo en vilo a toda España. Sobre todo a los palmeros, que sufrieron en primera persona las consecuencias de un espectáculo de la naturaleza impactante y a la vez bello y aterrador. Sobre este tema ha decidido reflexionar la creadora.

Por ese motivo, un año después, la población local está invitada a observar, disfrutar y participar de Plaza, un espectáculo dirigido y ideado por Quintana junto a residentes en la conocida como isla bonita.

Plaza es una actividad artística y cultural multidisciplinar, en la que están presentes -entre otros- la danza contemporánea, la danza urbana y la música original creada con sonidos reales de la erupción. Esta propuesta se articula en torno a dos ejes:

Por una lado, Plaza es una pieza de danza y movimiento de 25 minutos de duración, creada ex profeso para municipios afectados por la explosión del volcán. Se podrá ver el próximo sábado 25 de septiembre a partir de las 19:00 horas en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane. Por otro lado, se trata de un espectáculo cuya creación y representación es el resultado de una serie de talleres para diferentes colectivos locales a través de los cuales se construye la pieza.

Sus responsables lo definen como un encuentro abierto y diverso de personas comprometidas y deseosas de compartir capacidades y talentos para visibilizar y festejar el potencial de la acción común. En la pieza se unifica el trabajo de un equipo artístico multidisciplinar profesional, jóvenes y estudiantes locales de danza y de teatro -a través de talleres con profesionales especializados- y la participación de población de la denominada tercera edad, a través de testimonios y acciones, recogidas por el equipo artístico. Dirigido por Paula Quintana, cuenta con Alicia Hernández y población local como intérpretes. La música es de José Pablo Polo.

#### NEOMOTOR EL DÍA | LA OPINIÓN DE TENERIFE • GALARDÓN



JAVIER PINÉS

l BMW X1 ha vencido en la votación del mes de agosto de los premios Coche del Año de los Lectores. La nueva generación, y ya van 3, del SUV de tamaño compacto de la firma alemana ha recibido el respaldo de los participantes de estos galardones de Prensa Ibérica en una octava selección mensual en la que tenía como rivales al Nissan Ariya y al Toyota bZ4X.

Una victoria la conseguida por el BMW X1 que le permite hacerse un hueco en el listado de modelos favoritos por los lectores, compuesto por cada uno de los ganadores de las votaciones mensuales realizadas hasta la fecha. Junto al modelo de entrada a la gama X de BMW, se encuentran otros candidatos como es el caso de el Opel Astra, el Renault Mégane E-Tech, el Toyota Aygo X Cross, el Alfa Romeo Tonale, el Dacia Jogger, el Lexus RZ y el Volkswagen ID.5.

De esta manera, el BMW X1 se acerca un poco más al objetivo de conseguir uno de los seis puestos que dan acceso a la votación fi-

nal de los premios Coche del Año de los Lectores ya que, los modelos favoritos por los lectores cuentan con una posición de preferencia en el proceso de selección de los candidatos finales.

En este sentido, los periodistas especializados en la información del mundo del motor de las diferentes cabeceras de Prensa Ibérica, serán los encargados de escoger a los seis finalistas, teniendo que elegir al menos, a cinco coches que hayan ganado su respectiva votación mensual, pudien-

do rescatar a un sexto modelo de entre el resto de candidatos.

#### RENOVACIÓN TOTAL

La tercera generación del BMW X1 llega cargada de novedades. No tan solo en el apartado estético, también en la amplia lista de mecánicas disponibles -todas acopladas a cam-

# El BMW X1 consolida su CANDIDATURA

#### **COCHE DEL AÑO DE LOS LECTORES**

EL SUV COMPACTO ALEMÁN VENCE EN LA VOTACIÓN DE AGOSTO Y SE INCORPORA AL LISTADO DE FAVORITOS



ELÉCTRICO El IX1 es el tercer componente de la gama 100% electrificada de BMW y se presenta bajo una configuración de doble motor de 313 CV y tracción total. BMW

El X1 ya forma parte del listado de modelos favoritos por los lectores y acerca a BMW a la votación final

bios automáticos- y su enfoque electrificado.

Está disponible en sus variantes térmicas, diésel (sDrive18d) y gasolina (sDrive18i), a la espera de las primeras unidades híbridas enchufables (xDrive30 e y xDrive 25e), que llegarán en noviembre junto a la estrella del portfolio: el BMW iX1 XDrive30 100% eléctrico. Los modelos mild hybrid llegarán a principios de 2023.

SPORT/#1/REXTON

#### LOS CANDIDATOS DE SEPTIEMBRE

 La penúltima votación mensual de los Premios Coche del Año de los Lectores ya tiene a sus tres nuevos candidatos. Range Rover Sport, SsangYong Rexton y Smart #1 son los modelos protagonistas en la página web mejorcoche.epi.es. Tres visiones diferentes del segmento SUV, empezando por la propuesta urbana 100% electrificada de Smart, pasando por la versatilidad del Rexton con su apesta todo terreno de hasta 7 plazas hasta llegar al concepto de lujo y deportividad del Range Rover Sport.







# El NISSAN X-TRAIL se electrifica

#### **NISSAN X-TRAIL**

EL SUV CON HASTA SIETE PLAZAS EMPRENDE UNA NUEVA ETAPA EN LA QUE DESTACA SU ESTILO MÁS SOFISTICADO Y LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS MOTORIZACIONES HÍBRIDAS

AGUSTÍN DÉNIZ Neomotor canarias

laño 2022 está siendo especialmente importante para Nissan tras acometer una de las fases más intensas de su plan de electrificación. Y es que al lanzamiento del Juke con tren motriz híbrido en la primera mitad del año, y de la llegada del nuevo Ariya cien por cien eléctrico tras el periodo estival, se suma en octubre el arranque de la comercialización de la cuarta generación del X-Trail equipado con tecnología e-Power.

Para los que no están familiarizados con el término, este innovador sistema de propulsión, por cierto estrenado también este año en la gama del Qashqai, introduce una importante particularidad respecto a los sistemas híbridos convencionales y es que el motor de gasolina, el 1.5 litros de tres cilindros, se utiliza únicamente para generar electricidad, mientras el vehículo es impulsado exclusivamente por un motor eléctrico delantero que desarrolla 150 kW potencia.

No será la única opción. El motor de gasolina se ofrecerá en una segunda fase de su comercialización asociado a la versión Mild Hybrid de 163 CV y 300 Nm de par, con tracción delantera y caja de cambios Xtronic. Como es habitual e incidiendo en su polivalencia de uso, esta nueva edición también estará disponible con tracción a las cuatro ruedas e-40RCE. El sistema, con motor eléctrico dual, rinde una potencia total de 213 CV (157 kW) y permite un reparto constante del par entre ambos ejes, interviniendo para brindar una conducción más precisa.

#### NUEVO POR FUERA Y POR DENTRO

A pesar del salto generacional, ciertos detalles de su diseño nos recuerdan su pertenencia a la familia de modelos Nissan, aunque eso sí, con un tratamiento más sofisticado y elegante en comparación con sus antecesores. Es el caso de la parrilla frontal en forma de V, flanqueada en esta ocasión por una nueva configuración de los grupos ópticos en la que la luz diurna y los intermitentes se colocan en una posición elevada, sobre el faro principal.

Los abultados pasos de rueda, los faldones laterales y la nueva interpretación del pilar C con los faros traseros integrados. El diseño envolvente del alerón, así como el nuevo desarrollo del parachoques posterior con panel embellecedor cromado apuntan en una dirección más reconocible en la que sale a relucir la legendaria fortaleza de su imagen.

Una vez superado el umbral de las puertas la marca vuelve a insistir en el tratamiento premium de toda la ambientación, resaltando la calidad de los acabados y la cuidada organización de los sistemas de control. En este sentido, todo se ordena en torno al puesto de conducción, desde los botones de función de la pantalla principal, la climatización, así como los mandos alojados en la consola central, espacio reservado al cambio electrónico, el dispositivo giratorio de selección de modos de conducción, además de un práctico cargador inalámbrico de 15 kW.

El área situada sobre la columna central se reserva para el display que acoge el sistema de información y entretenimiento. El usuario se beneficia de una amplia lista de servicios conectados como integración del teléfono móvil, wifi para hasta siete dispositivos y acceso a la plataforma NissanConnect Services. La instrumentación también es digital. La pantalla, de 12,3 pulgadas, es configurable como lo estambién el sistema Head-Up Display que proyecta información relativa a la conducción sobre el parabrisas. La conectividad es accesible a todos los ocupantes con tomas USB (USB-Ay USB-C) tanto delanteras como traseras.

El aspecto funcional, por tanto, está muy bien conseguido, como lo está también el apartado práctico. El habitáculo, atendiendo a su categoría de SUV de gran tamaño, presenta dos modos de configuración, con cinco o siete asientos. Nissan mejora la accesibilidad ampliando el ángulo de apertura de las puertas traseras. La segunda fila puede deslizarse para mejorar la carga o facilitar el paso de los ocupantes a los asientos traseros que son individuales y se ocultan fácilmente en el suelo. Eso sí, la marca indica que esta última fila está diseñada para acomodar a pasajeros que no superen los 1,60 metros de altura.

#### INNOVACIÓN CONFORT DE CONDUCCIÓN

Nissan insiste en ofrecer una experiencia al volante confortable y adaptada a la realidad del día a día. El e-Pedal Step es un dispositivo que permite a los conductores acelerar y frenar utilizando únicamente el pedal del acelerador eliminando la tensión de la conducción en ciudad en donde se producen numerosas paradas y arranques. Otro de los recursos de asistencia destinado a facilitar la conducción es el denominado ProPilot capaz de acelerar y frenar el vehículo dentro de un carril en autopista. El asistente ha evolucionado y ahora permite conectarse al sistema Navi-link y operar teniendo en cuenta circunstancias externas adicionales empleando los datos del navegador.









SIETE PLAZAS De fácil acceso, el espacio para los dos asientos individuales de la tercera fila se ha optimizado para ofrecer el máximo confort y se ocultan fácilmente en el suelo cuando no se utilizan quedando la superficie del maletero completamente plana.



www.eldia.es

#### J. Ruiz

SANTA CRUZ DE TENERIFE

**Deportes** 

«Que venga alguien y me diga qué intervención de mérito he tenido que hacer en los cinco partidos que llevamos». Juan Soriano ha repasado una y otra vez el camino recorrido esta temporada y ha sacado la conclusión de que, por sus sensaciones en el campo, está notando la misma seguridad que la campaña pasada, en la que fue el segundo portero menos goleado de LaLiga Smartbank. Los números indican, sin embargo, que el Tenerife se está mostrando más vulnerable. Ya ha encajado seis tantos, cuando hace un año, a la misma altura del calendario, había recibido solo uno. Pero, en su análisis, el guardameta introduce sus matices: tres goles en contra a balón parado en jugadas mal defendidas, un penalti en Éibar, el centro rebotado en Mellot ante el Ibiza... Situaciones evitables y margen de mejora. Por ello, cree que es el momento de dar «un paso al frente». Todo, dentro de un clima de «tranquilidad y paciencia», ingredientes indispensables para modificar el rumbo del equipo.

Porque el comienzo de Liga no está siendo el esperado. En cinco jornadas, una única victoria (ante el Racing en casa), tres derrotas (todas fuera, con el Éibar, Levante e Ibiza) y un empate (Lugo), y un balance de tres goles a favor y seis en contra. «Tenemos que ser autocríticos», admite el sevillano. «Cada uno tiene que saber en qué debe mejorar, dar un paso al frente y rendir al máximo en los entrenamientos y en los partidos», continúa sin olvidar que la acumulación de futbolistas lesionados está limitando al grupo. «Pero no hay que poner excusas», apunta Juan, consciente de que «la situación no es cómoda» porque el saldo de puntos se está quedando corto: 4 de 15 posibles. «No hemos ganado los partidos que esperábamos, y si queremos aspirar a algo más, habrá que sumar de tres en tres», señala situando el objetivo más cercano en el Tenerife-Málaga de este lunes en el Heliodoro (20:00).

Con todo esto, Soriano sostiene que el «trabajo» que está realizando el equipo es bueno. «El otro día, el Éibar le metió cuatro goles al Granada y a nosotros no nos creó ocasiones, el Levante nos ganó con un tanto de córner y una jugada individual, y el resto, más de lo mismo: no nos crean ocasiones», resume el arquero blanquiazul. De hecho, las estadísticas indican que el Tenerife es uno de los equipos de Segunda con menos remates recibidos, empatado con el Éibar y el Oviedo y con peores registros que el Granada y Las Palmas. En cambio, no figura entre los menos goleados. ¿Qué está fallando? El portero reconoce que algunos goles se produjeron por errores defensivos -a balón parado-, otros por mala suerte... «Pero muchas veces me voy de los partidos con la sensación de que no he participado y no he tenido que hacer ninguna parada, ninguna intervención de mérito: eso habla bien del trabajo que se está haciendo», destaca el portador del dorsal 1.



Juan Soriano, en el partido de la tercera jornada en el estadio Ciudad de Valencia. LALIGA

# Juan Soriano, igual de seguro

El guardameta titular del Tenerife admite que el equipo debe mejorar en las jugadas a balón parado, pero asegura que se siente tan protegido como la temporada pasada

**JUAN SORIANO** 

Portero del Club Deportivo Tenerife

«Muchas veces me voy de los partidos con la sensación de que no he intervenido»

«Por un gol de rebote tras un centro malo en Ibiza se han encendido las alarmas»

«No debemos volvernos locos, sino tener confianza en el grupo y en el cuerpo técnico»

EL DATO

#### 50 partidos con el Tenerife

En poco más de un año compitiendo con el Tenerife, Soriano ya cuenta con 50 partidos oficiales jugados con el equipo blanquiazul: 46 de Liga de Segunda División y cuatro del playoff de ascenso. Todos, encuentros completos. Desde que debutó el 15 de agosto de 2021, en el campo del Fuenlabrada, solo faltó una vez, precisamente ante el Málaga en el Heliodoro por la acumulación de cinco amarillas.

#### Más en torno a Juan Soriano

TRAYECTORIA

#### Cien en Segunda División

Soriano inició su recorrido como jugador de Segunda División en agosto de 2016, siendo portero del Sevilla Atlético. Con el filial disputó 32 encuentros en dos campañas. A continuación sumó 18 con el Málaga y va por 50 (con el playoff) en el Tenerife. Ya es centenario de plata. REENCUENTRO

#### Ve al Málaga «arriba»

Antes de fichar por el Tenerife, el verano pasado, Soriano jugó una temporada en el Málaga, rival de los blanquiazules este lunes en el Heliodoro y equipo del que no se fía. «Aunque los resultados no le están acompañando, tiene plantilla para moverse entre los diez primeros por la calidad de sus jugadores», afirma Soriano, seguro de que el conjunto de La Rosaleda acabará «arriba» esta temporada.

La cuestión es que los resultados no están respaldando de igual manera ese rendimiento colectivo. Al menos, por ahora. «Cuando pierdes, todo parece peor», asume Soriano poniendo el ejemplo del 1-0 en Can Misses. «Si el partido en Ibiza hubiera acabado 0-0, se habría dicho que ha vuelto la solidez defensiva del Tenerife, pero, por ese gol de rebote tras un centro malo, se han encendido las alarmas y se dice que el Tenerife ha perdido la solidez de la temporada pasada», opina el guardameta.

«Esa temporada ya pasó», remarca Soriano. «Hay que olvidarla, centrarse en la nueva campaña y mejorar, pero no debemos volvernos locos, sino tener confianza en el grupo y en los técnicos», aconseja sin la menor duda de que el Tenerife saldrá «adelante», porque «el equipo trabaja bien» y está «más unido que nunca», con la intención de «revertir la situación», que no es la «esperada» pero que, guste o no, entra las posibilidades de este juego llamado fútbol.

#### **CD TENERIFE**

**EL DÍA** LA OPINIÓN DE TENERIFE Sábado, 17 de septiembre de 2022

# Larrea, listo para reaparecer

El centrocampista madrileño apunta a novedad en la convocatoria del lunes después de recuperarse de la lesión de rodilla que sufrió el 9 de mayo en la visita a Montilivi

J.R. SANTA CRUZ DE TENERIFE

Después de la tormenta de lesiones de este verano, irá llegando la calma a modo de altas en la rutina de trabajo del Tenerife. La más afianzada, por lo visto en los últimos entrenamientos, es la de Pablo Larrea, quien podría ser la principal novedad en la lista de convocados con vistas al encuentro del lunes contra el Málaga.

El centrocampista madrileño, sin minutos en el curso recién estrenado, no compite desde el pasado 9 de mayo. Ese día fue titular en la visita liguera de los blanquiazules al Girona. Nunca olvidará ese encuentro, dado que tuvo que pedir el cambio como consecuencia de una lesión que le impidió participar en el tramo final de ese curso. Pablo se tuvo que conformar con ser espectador en la promoción de ascenso a Primera. El motivo, un esguince de grado 2 del ligamento colateral interno de la rodilla derecha y la rotura del ligamento cruzado anterior de la misma articulación. Cuatro meses y una semana más tarde, Larrea está preparado para aportar pisando el césped. De hecho, Luis Miguel Ramis ya anunció a comienzos de septiembre la «noticia altamente positiva» de la presencia del mediocentro en los ejercicios colectivos. Sin contratiempos desde entonces, y a falta de las sesiones de hoy y mañana, lo tiene todo de cara para entrar el lunes en la lista.

Su primera campaña en el club, la 21/22, tuvo un desarrollo de dos fases. Le costó ser titular. No lo fue hasta la undécima jornada,



Pablo Larrea, en un entrenamiento desarrollado en el Heliodoro Rodríguez López. CO TENERIFE

#### Blanquiazules de baja por lesión

| Jugador<br>Javi Alonso | Lesión<br>Rotura de ligamentos y meniscopatía | Ultimo partido<br>29/5/2021 |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Pablo Larrea           | Rotura de ligamentos de la rodilla            | 9/5/2022                    |
| Elady Zorrilla         | Rotura del sóleo de la pierna derecha         | 13/8/2022                   |
| Samuel Shashoua        | Pubalgia                                      | 27/8/2022                   |
| José León              | Rotura del bíceps femoral derecho             | 27/8/2022                   |
| José Angel Jurado      | Rotura del bíceps femoral izquierdo           | 27/8/2022                   |
| Sergio González        | Rotura del bíceps femoral izquierdo           | 3/9/2022                    |
| Iván Romero            | Luxación de hombro                            | 3/9/2022                    |
| Mo Dauda               | Fracturas de apófisis transversa              | 11/9/2022                   |

En los nueve partidos posterio- vio obligado a parar en diciembre res llegó a aparecer en otras cuaen la visita del Eibar al Heliodoro. tro alineaciones iniciales, pero se

por una rotura del recto anterior

recuperado, a mediados de marzo, empezó a consolidarse como pareja de Aitor Sanz en el medio Alexandre Corredera había bajado su rendimiento por unas molestias-, hasta que volvió a romperse, esta vez con la lesión de rodilla sufrida en Montilivi.

A esas alturas de la temporada, Pablo había firmado la renovación de la ampliación de su contrato, desde el 15 de marzo con validez hasta el 30 de junio de 2024. Por delante, dos campañas casi completas para poder recudel cuádriceps derecho. Una vez perar terreno como blanquiazul.

Antecedentes en el HRL

1960/61

1975/76

1977/78

1987/88

1989/90

2001/02

2009/10

2018/19

2019/20

2020/21

Competición Segunda Segunda

Segunda Segunda Segunda

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda

Primera

Primera

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda

Segunda

A partir la 2001/02, Málaga CF

Copa del Rey

5-0

1-0

0-0

2-1

3-0

3-1

0-0

0-0

#### 2a DIVISIÓN | 6a jor.

#### El Cartagena sorprende al Levante y se pone líder provisional

#### Levante Cartagena

Levante UD: Cárdenas, Son, Postigo, Vezo, Franquesa (Rober Ibá-filez, 81'), De Frutos (Brugué, 66'), Iborra, Pepelu, Joni Montiel (Cantero, 66'), Soldado (Bouldini, 57') y Wesley (Musonda, 81').

FC Cartagena: Aarón, Calero, Alcalá, Olivas, Datkovic, Jairo (Delmás, 64'), Musto, Mikel Rico, Borja Valle (Sangalli, 64'), De Blasis (Arribas, 80'), Ortuño (Sadiku, 22'). Gol: 0-1, m. 47: Sadiku.

Árbitro: Arcediano Monescillo. Amarilla a De Frutos, Wesley, Alcalá, Jairo, Datkovic y Sangalli. Incidencias: Estadio Ciudad de Valencia. 13.319 espectadores.

#### VALENCIA

Un gol del exlevantinista Armando Sadiku al filo del descanso, y que fue validado por el VAR tras haber sido anulado por fuera de juego, convirtió al Cartagena en el líder provisional de Segunda tras imponerse por 0-1 en el estadio Ciudad de Valencia al Levante, que se mostró muy errático y que solo creó peligro a balón parado.

Arrancó el partido con polémica, ya que en el primer minuto el colegiado Arcediano Monescillo pitó un penalti a favor del Levante por una mano de Datkovic tras un rechace del meta Aaarón y que luego anuló tras consultar el VAR y entender que el defensa visitante tenía la mano en una posición natural.

#### RESULTADOS

| Levante UD-FC Cartagena  | 0-1          |
|--------------------------|--------------|
| Villarreal B-CD Lugo     | hoy 13:00    |
| Real Oviedo-UD Ibiza     | 15:15        |
| FC Andorra-SD Eibar      | 17:30        |
| Granada CF-CD Mirandés   | 17:30        |
| Real Zaragoza-Sporting   | 20:00        |
| CD Leganés-Burgos CF     | mañana 13:00 |
| Alavés-SD Huesca         | 15:15        |
| Racing-UD Las Palmas     | 17:30        |
| Albacete-SD Ponferradina | 20:00        |
| CD Tenerife-Málaga CF    | lunes 20:00  |

#### CLASIFICACIÓN

| Equipo          | J | G | E | P | F  | C | P  |  |
|-----------------|---|---|---|---|----|---|----|--|
| Cartagena       | 6 | 4 | 0 | 2 | 8  | 7 | 12 |  |
| Las Palmas      | 5 | 3 | 2 | 0 | 8  | 1 | 11 |  |
| Alavés          | 5 | 3 | 2 | 0 | 7  | 4 | 11 |  |
| Eibar           | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |  |
| Albacete        | 5 | 3 | 1 | 1 | 7  | 5 | 10 |  |
| Levante         | 6 | 2 | 3 | 1 | 7  | 3 | 9  |  |
| Granada         | 5 | 3 | 0 | 2 | 7  | 5 | 9  |  |
| Burgos          | 5 | 2 | 3 | 0 | 2  | 0 | 9  |  |
| Sporting        | 5 | 2 | 2 | 1 | 8  | 5 | 8  |  |
| ). R. Oviedo    | 5 | 2 | 2 | 1 | 3  | 2 | 8  |  |
| . Huesca        | 5 | 2 | 1 | 2 | 7  | 5 | 7  |  |
| 2. Lugo         | 5 | 2 | 1 | 2 | 6  | 6 | 7  |  |
| 3. Villarreal B | 5 | 2 | 1 | 2 | 8  | 9 | 7  |  |
| I. Andorra      | 5 | 2 | 1 | 2 | 4  | 7 | 7  |  |
| . Ponferradina  | 5 | 2 | 0 | 3 | 7  | 9 | 6  |  |
| . Zaragoza      | 5 | 1 | 2 | 2 | 3  | 4 | 5  |  |
| . CD Tenerife   | 5 | 1 | 1 | 3 | 3  | 6 | 4  |  |
| 3. UD Ibiza     | 5 | 1 | 1 | 3 | 3  | 8 | 4  |  |
| ). Leganés      | 5 | 1 | 0 | 4 | 3  | 6 | 3  |  |
| D. Racing       | 5 | 1 | 0 | 4 | 2  | 6 | 3  |  |
| l. Málaga       | 5 | 1 | 0 | 4 | 4  | 9 | 3  |  |
| 2. Mirandés     | 5 | 0 | 2 | 3 | 3  | 9 | 2  |  |
|                 |   |   |   |   |    |   |    |  |

### El Málaga puntuó en ocho de sus nueve últimas visitas al **Heliodoro Rodríguez López**

El Día

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tenerife y Málaga -primero como Club Deportivo y desde 1994 como Club de Fútbol-se han enfrentado en el Heliodoro Rodríguez López 22 veces en tres competiciones: Primera, Segunda y Copa.

Si bien la etapa inicial fue dominada por el equipo insular, la escuadra andaluza se acostumbró a sumar en el estadio santacrucero en sus últimas visitas. Tras caer en 2001 por 1-0 (Slovak), el Málaga encadenó dos triunfos y cuatro empates en el Heliodoro. Luego, en los antecedentes más cercanos, cara y cruz. El Tenerife rompió la mala racha en la apertura de la

campaña 20/21 con un 2-0 (Suso y Jacobo), pero se vio superado en la antepenúltima fecha del curso 21/22 por 0-2. En ese encuentro se enfrentaron por primera vez como entrenadores Ramis y Pablo Guede. Los andaluces vencieron gracias a los tantos de Vadillo y Febas. Ese resultado alejó al Málaga de la amenaza del descenso.

En el balance global, sobresale el 5-0 del curso del primer ascenso del representativo a la máxima categoría (60/61). Los blanquiazules no dieron ninguna opción y fueron sumando un gol tras otro, con un hat-trick de José Juan y los aciertos de Domínguez y Villar.

El primer Tenerife-Málaga oficial se celebró el 27 de septiembre



El último Tenerife-Málaga. A. G.

de 1953. Los tempraneros tantos de Antonio Pedrero y Santiago Villar fueron insuficientes (2-3) en el conquistada Segunda División.

|                                  | - 1  |
|----------------------------------|------|
|                                  | 1    |
| segundo partido como local de la | -    |
| escuadra tinerfeña en la recién  | 2    |
| conquietada Comunda Divición     | - 65 |

www.eldia.es

**SELECCIÓN** | Liga de las Naciones

**Deportes** 

# Pedri, uno de los líderes de **Luis Enrique**

El jugador del Barça entra en una lista con sorpresas Suiza y Portugal, los rivales

| Efe   |   |
|-------|---|
| MADRI | D |

La llamada del delantero del Athletic Nico Williams y del atacante del Betis Borja Iglesias para la delantera de la selección española, son las dos grandes novedades de la convocatoria dada ayer por Luis Enrique Martínez para los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Suiza y Portugal, en la que también destaca el regreso de Pedri, José Gayá, Hugo Guillamón y Yeremy Pino y la convocatoria de nuevo del portero cartagenero Robert Sánchez. Luis Enrique mantiene su confianza en jugadores que no han tenido continuidad en el inicio de temporada como los defensas Jordi Alba y José Luis Gayá, que tuvo que cumplir una sanción de la pasada Liga, así como en Marco Asensio en la delantera.

Se caen respecto a la última convocatoria para el duelo ante Suiza en Zaragoza y frente a Portugal, "Íñigo Martínez, Marcos Alonso, Thiago Alcantara, Raúl De Tomás y Ansu Fati. Por lesión son baja Aymeric Laporte y Dani Olmo.

► Confianza plena. El seleccionador Luis Enrique, pese a las di-

#### La lista de 25

| ď      |
|--------|
|        |
| rid    |
| of STI |
| a      |
| a      |
|        |
|        |
|        |
| a      |
| a      |
| a      |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
| rid    |
| 2.21   |
|        |
| a      |
|        |
| S      |
|        |

ferentes sorpresas de la lista, manifestó que «si el Mundial empezara mañana, la convocatoria sería la misma». Los dos jugadores que acudirán por primera vez y se estrenan en una llamada son Nico Williams y Borja Iglesias. «A Nico



El centrocampista tinerfeño Pedri con la camiseta oficial de la selección para el Mundial de Catar 2022. EUROPA PRESS

#### El futbolista tinerfeño Moleiro, convocado con la sub 21

También se conoció ayer la lista de convocados en la sub 21, donde el tinerfeño Moleiro está entre los elegidos por el seleccionador Luis De la Fuente para los amistosos ante Rumanía, que se disputa el 23 de este mes en el estadio Cluj Arena, a partir de las 17:00 y frente a Noruega, el 27 en el estadio donde juega la SD Huesca sus partidos como local, El Alcoraz, a las 17:30. Esta convocatoria hace que el atacante amarillo, que ha comenzado el curso siendo el faro de la UD Las Palmas en la ofensiva, se pierda el importante encuentro frente al Granada correspondiente a la jornada siete.



El centrocampista Moleiro con Las Palmas. LPR

le conocemos de categorías inferiores, vemos su progresión en el Athletic participando mucho más con el nuevo entrenador y es un jugador de banda donde tenemos dos perfiles, regateadores y extremos puros donde le incluyo, y

otro para asociarse y generar superioridad. El extremo puro tiene que saber jugar por dentro y Nico está en ese momento de aprendizaje v mejora, acercándose al gol. Lo está haciendo muy bien y le quiero ver en primera persona»,

explicó. Sobre Borja, «le conozco muy bien porque cuando estuve en el Celta él estaba en el filial. Lo lleva haciendo muy bien, tiene nivel para asociarse y mucho gol. Me gusta hasta su estilo en el campo, sonriente», concluyó.

#### LALIGA SANTANDER | 6ª iornada

# El Barcelona quiere sanar la herida de la Copa de Europa frente al Elche CF

El cuadro de Xavi Hernández busca una reacción rápida tras la primera derrota de la campaña, ante el Bayern en Alemania

**Europa Press** 

BARCELONA

El FC Barcelona recibe hoy a partir de las 15:15 al Elche en la sexta jornada de LaLiga Santander, en un duelo donde los azulgranas tratarán de recuperar la euforia perdida en Múnich, tras caer por primera vez en la temporada, mientras que los ilicitanos desean salir cuanto antes de la zona roja de la tabla en la que están inmersos.

Xavi saldrá con toda la artillería para llegar al parón internacional de selecciones con los deberes hechos en Liga, donde enlaza cuatro triunfos consecutivos tras empatar en su estreno. Precisamente,

en cada uno de las victorias ha marcado al menos tres goles, sumada a una solidez defensiva en la que ha concedido sólo un tanto.

En el ataque, después de que el técnico alinease en la Copa de Europa a Ousmane Dembélé y Raphinha junto a Lewandowski, su tridente favorito hasta la fecha, Ansu Fatti y Ferran Torres podrían volver a ser de la partida, mientras que en la medular Frenkie De Jong gana enteros para ocupar la posición de Sergio Busquets, acompañados de los insustituibles Pedri y Gavi, este último recién renovado hasta 2026.

Atrás, el entrenador catalán cambiará el cerrojo y Eric García,

después de quedarse en el banquillo en los últimos tres encuentros, podría ganarle la partida a Christensen y Piqué para ser la pareja de Araujo. Del mismo modo que Alejandro Balde, quien podría sentar de nuevo a Jordi Alba y Marcos Alonso, tras su primera titularidad como azulgrana en la Champions.

El Elche, que solo ha sumado un punto hasta la fecha, no podrá contar con el tinerfeño Omar Mascarell, el director del juego en desde la sala de máquinas. La medular entonces podría estar formada por la dupla que forma Gumbau y al portugués Domingos Quina, llegado cedido del Watford inglés.

#### Negredo da el primer triunfo

#### Real Valladolid Cádiz

Real Valladolid: Asenjo; Fresneda, Joaquín, Javi Sánchez, Olaza; Roque Mesa (Malsam 81'), Monchu (Iván Sánchez, 67'), Kike; Plata (Sergio León, 81'), Weissman (Guardiola, 90'), Óscar Plano (Narváez, 67').

Cádiz: Ledesma; Iza Carcelén (Zaldúa, 70'), Luis Hernández, Chust, Espino; Alejo (Negredo, 70'), San Emeterio (Jose Mari, 57'), Álex (Bongonda, 61'), Ocampo (Alcaraz, 46'); Sobrino, Lucas Pérez. Goles: 0-1, m. 92: Negredo.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano). Mostró cartulina amarilla a Monchu, del Real Valladolid, y a Espino, San Emeterio, Jose Mari, Zaldúa, del

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada disputado en el estadio José Zorrilla ante 20.295 espectadores.

#### RESULTADOS

| 0-1          |
|--------------|
| hoy 13:00    |
| 15:15        |
| 17:30        |
| 20:00        |
| mañana 13:00 |
| 15:15        |
| 17:30        |
| 17:30        |
| 20:00        |
|              |

#### CLASIFICACIÓN

| Equipo         | J | G | E | P | F  | C  | P  |
|----------------|---|---|---|---|----|----|----|
| 1. Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5  | 15 |
| 2. Barcelona   | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5  | 13 |
| 3. Real Betis  | 5 | 4 | 0 | 1 | 8  | 3  | 12 |
| 4. Osasuna     | 5 | 4 | 0 | 1 | 7  | 3  | 12 |
| 5. Villarreal  | 5 | 3 | 1 | 1 | 9  | 1  | 10 |
| 6. Athletic    | 5 | 3 | 1 | 1 | 9  | 2  | 10 |
| 7. Atético     | 5 | 3 | 1 | 1 | 9  | 4  | 10 |
| 8. Girona      | 5 | 2 | 1 | 2 | 6  | 5  | 7  |
| 9. Rayo        | 5 | 2 | 1 | 2 | 5  | 5  | 7  |
| 10. Celta      | 5 | 2 | 1 | 2 | 8  | 10 | 7  |
| 11. R.Sociedad | 5 | 2 | 1 | 2 | 5  | 7  | 7  |
| 12. Valencia   | 5 | 2 | 0 | 3 | 7  | 5  | 6  |
| 13. Mallorca   | 5 | 1 | 2 | 2 | 5  | 7  | 5  |
| 14. Almería    | 5 | 1 | 1 | 3 | 5  | 5  | 4  |
| 15. Sevilla    | 5 | 1 | 1 | 3 | 6  | 10 | 4  |
| 16. Espanyol   | 5 | 1 | 1 | 3 | 6  | 10 | 4  |
| 17. Getafe     | 5 | 0 | 1 | 3 | 4  | 12 | 4  |
| 18. Valladolid | 6 | 1 | 1 | 4 | 3  | 11 | 4  |
| 19. Cádiz      | 6 | 1 | 0 | 5 | 1  | 14 | 3  |
| 20. Elche      | 5 | 0 | 1 | 4 | 2  | 13 | 1  |







Todos los domingos en tu quiosco\*

Guijarro: «Un inicio

así es motivante»

La jugadora del FC Barce-

lona Patri Guijarro analizó

la previa del duelo ante la

UDG Tenerife y avisó que

no será «un inicio de Liga

fácil». En el equipo culé consideran al cuadro tiner-

feño uno de los más com-

plicados de la categoría.

«Nos gusta un inicio así

porque es motivante. El

Granadilla lleva haciendo

muy buenas temporadas y es un equipo consolidado,

sus jugadoras se conocen

muy bien. Los fichajes que han hecho creo que mejo-

ran su plantilla. Será un

partido interesante y boni-

to», afirmó la centrocam-

pista del Barça. En la mis-

ma dirección, el técnico Jo-

nathan Giráldez avisó de la buena trayectoria blan-

quiazul en las últimas

campañas y valoró la au-

sencia de Putellas. «Esta-

mos trabajando para que

otras jugadoras cojan nue-

vos roles y se note lo me-

nos posible su baja».

#### LIGAF | 2a jornada

Jorge Martínez SANTA CRUZ DE TENERIFE

La huelga de árbitras queda atrás y la UDG Tenerife Egatesa ya está preparado para estrenarse en la temporada 22/23. El reto es mayúsculo. Ante el actual campeón de la Liga, que viene de firmar con victoria todos los partidos en la competición nacional el curso pasado y que se ha reforzado no solo para volver a dominar en España sino también para levantar el título de la Copa de Europa. La cita, hoy, a partir de las 11:00 en el estadio estadio Johan Cruyff.

El equipo dirigido por José Herrera, que debuta al frente del banquillo canario, ha dejado buenas sensaciones en la pretemporada. En ese periodo ya jugó contra el Barça, en la final femenina del Trofeo Teide, y el resultado fue de empate 1-1. Las blaugranas se proclamaron campeonas en la tanda de penaltis. Para el duelo de hoy el vestuario blanquiazul se concentra en llevar lo trabajado durante el mes de preparación al terreno de juego y aunque sabe que la misión no será sencilla no dan el partido por perdido y esperan llevar a cabo un plan que les tenga con opciones de puntuar hasta el tramo final del duelo.

▶ Competir. El técnico tinerfeño José Herrera analizó la previa de partido y centró su mensaje en el valor de «competir» ante uno de los mejores equipos de Europa. «Después de una semana más de preparación, ya que no pudimos competir en la primera jornada, llega este ansiado inicio de Liga. Será ante un rival ideal y en un escenario inmejorable. Iremos con muchísimo respeto y con mucho trabajo esperamos responder y competir con garantías ante el FC

# La UDG Tenerife, ante un reto mayúsculo en Barcelona

El representativo comienza hoy el curso ante el gran favorito al título o El Granadilla nunca ha ganado a las 'culés' en su casa



La defensa del Egatesa Pisco en un duelo por el balón en el partido frente al FC Barcelona la temporada pasada. LALIGA

Barcelona. Es cierto que nos vamos a encontrar un escenario diferente al del Trofeo Teide porque han recuperado futbolistas y tendrán muchísimas ganas. El partido será totalmente diferente pero sí puede haber algún rasgo que se repita y hemos transmitido a nuestra plantilla», declaró el técnico blanquiazul.

| Ultimas visitas    |                  |
|--------------------|------------------|
| Temporada<br>21/22 | Resultado<br>5-0 |
| 20/21              | 6-1              |
| 19/20              | 3-1              |
| 18/19              | 3-0              |
| 17/18              | 3-1              |
| 16/17              | 3-0              |
| 15/16              | 3-0              |

▶ El rival. El FC Barcelona no podrá contar con Claudia Pina y Salma Paralluelo, dos de las jugadoras importantes y llamadas a ser determinantes. La primera sufre molestias lumbares y la aragonesa, flamante fichaje este verano, no podrá debutar en Liga como blaugrana a causa de una leve lesión en el muslo derecho. Oshoala, Nuria Rábano, Laia Codina, la defensa central Mapi León y Marta Torrejón llegan al partido contra la UDG Tenerife al cien por cien tras arrastras problemas físicos durante una pretemporada que no ha sido nada sencilla para el equipo entrenado por Giráldez. A esto se le suma la ya conocida baja de larga duración de Putellas.

### TERCERA RFEF | 2ª jornada

### El colista Santa Úrsula se ve las caras hoy con el Ibarra

Los del norte buscan los primeros puntos del curso Mañana, Mensajero contra Tenerife B

J.M.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El grupo de equipos canarios celebra este fin de semana la segunda jornada. Hoy, el Santa Úrsula intentará salir del último puesto de la clasificación y sumar los primeros puntos a costa de un Ibarra que visita el campo Argelio Tabares tras empatar frente al Gran Tarajal por 1-1 en la primera fecha. Su rival perdió en la visita al Unión Puerto de Fuerteventura por un contundente 4-1 en el marcador.

Mañana a partir de las 12:00 juegan el resto de representantes tinerfeños. El CD Marino se mide como local al propio Unión Puerto. El equipo del sur de Tenerife dio una buena imagen el fin de semana pasado ante el CD

Tenerife B pero se fue de vacío de la Ciudad Deportiva Javier Pérez, al perder por 3-2. Ahora en su campo y con su gente quiere comenzar a sumar puntos en su registro y hacer del Antonio Domínguez Alfonso un fortín, una de las claves para pensar en los puestos altos de la clasificación. A la misma hora, en La Palma, el filial tinerfeñista buscará tres nuevos puntos, en esta ocasión ante el CD Mensajero. El cuadro dirigido por Leandro Cabrera necesita ser más regular que en temporadas pasadas para alcanzar el ascenso que tanto se resiste. Por su parte, su rival ganó como visitante al San Fernando en el debut.

Ayer comenzó la jornada con el Arucas-Tamaraceite (1-1). Los visitantes sumaron en el 90'.

#### SEGUNDA FEDERACIÓN FEMENINA | 2ª jornada

# El Fundación Canaria CD Tenerife busca en Madrid los primeros puntos

J.M.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Fundación Canaria CD Tenerife viaja hasta la capital para medirse al Madrid CF Femenino B en un partido fijado para hoy a partir de las 15:00. Se podrá ver en el *Youtube* del club tinerfeño.

El equipo blanquiazul no comenzó con buen pie su temporada en la Segunda Federación femenina y cayó el fin de semana pasado, como local, ante el Real Betis Féminas B por 0-2. El cuadro entrenado por Ivo Jiménez llega al duelo de Madrid con sensaciones positivas gracias a la gran victoria conseguida el miércoles pasado ante el CD Castellón por 5-1, en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez. Un partido de Copa de la Reina en el que brillaron Mara Jiménez y Ari Quintana, que consiguieron ayudar a su equipo con



La formación del equipo blanquiazul antes de jugar contra el Castellón. COT

un doblete goleador cada una.

Su rival, el Madrid CF B es un buen ejemplo en el que fijarse para crecer y consolidar el proyecto. En la primera jornada, el equipo blanco consiguió ganar por 0-1 al Albacete. Por su parte, el Real Unión se desplaza para jugar contra el Real Betis Femenino B mañana a partir de las 19:45. Busca los primeros puntos de la 22/23 ante un rival muy complicado.

#### **EUROBASKET 2022**

**EL DÍA** | LA OPINIÓN DE TENERIFE Sábado, 17 de septiembre de 2022



Rudy Fernández fue manteado por sus compañeros a la finalización del encuentro.

# Brown lleva a España a la final

Una actuación estelar del nacionalizado y un soberbio último cuarto ante Alemania permiten a los de Sergio Scariolo disputar el oro mañana contra Francia (19:30 horas)

| 91 |
|----|
| 96 |
|    |

Alemania: Schroeder (30), Obst (15), Wagner (15), Theis (10), Voigtmann (2) -inicial-, Giffey (-), Lo (9), Thiemann (6), Weiler-Babb (4), Wohlafrart-Bottermann (-).

España: Brown (29), Jaime Fernández (-), López-Arostegui (7), Pradilla (4), Willy Hernangómez (16) -cinco inicial-, Brizuela (5), Alberto Díaz (10), R.Fernández (6), Garuba (4), Juancho Hernangómez (13) y Sebas Saiz (2).

Parciales: 24-27, 27-19, 20-19 y 20-31. Árbitro: Ademir Zurapovic (Bosnia y Herzegovina), Boris Krejic (Eslovenia) y Kerem Baki (Turquía). Eliminados: Alberto Díaz (40').

Incidencias: Parido disputado en el Mercedes-Benz Arena ante 14.073 espectadores.

#### Luis Mendiola

BERLÍN

España jugará la final del Eurobasket, la décima en toda su historia, un premio que nadie imaginó para un equipo en transición cuando se inició el torneo. Es el cuento de hadas del que habló Scariolo al pasar la primera ronda. Un sueño hecho realidad. La selección superó anoche el último muro en Berlín, el de la anfitriona Alemania, y se llevó un triunfo (91-96) que sirve para engrandecer aún más su historia. Con la medalla de plata asegurada, España se enfrentará mañana a Francia en busca de su cuarto título de campeón.

La actuación superlativa de Lorenzo Brown, autor de 29 puntos y 6 asistencias, se asociará siempre al triunfo de España en la semifinal. Pero, una vez más, el éxito de la selección fue el triunfo del colectivo con apariciones estelares de Willy Hernangómez, con 16 puntos, de su hermano Juancho (13) y de un soberbio Alberto Díaz (10 puntos), cuya trabajo en defensa resultó impecable.

La selección se presentó en la competición con siete debutantes. Pero apenas se notó esa circunstancia en un bloque que ha crecido de forma vertiginosa. La puesta en escena de la selección fue impecable, con una concentración y un cuidado del balón excelentes, una encomiable paciencia en la circulación y una espléndida actitud en defensa. Así consiguió rebajar la intensa puesta en escena del base Dennis Schröder, el termómetro de Alemania, que arrancó muy agresivo. Y

también de Daniel Theis, una fuerza desatada dentro de la zona.

La selección supo responder a cada golpe de su rival y tomar la iniciativa en un primer cuarto de muchos puntos (24-27) con Willy Hernangómez ejerciendo el liderazgo del grupo, pero con apariciones puntuales de muchos de sus compañeros como López-Arostegui, Brizuela o Brown.

#### Primer golpe

La rotación de Scariolo permitió a España mantener su nivel de

# Reacciones del pase a la final

SERGIO SCARIOLO

«La menos esperada»
El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, aseguró, que la medalla que ha ganado -oro o plata- «es la menos esperada y la más satisfactoria» de su trayectoria en el equipo nacional.

#### LORENZO BROWN

#### Partido de coraje

El jugador Lorenzo Brown afirmó que la clave de la victoria fue la «circulación de balón», en un partido en el que el «coraje» fue necesario para «aguantar» y conseguir el pase a la final del Eurobasket, el último partido del torneo que están «listos» para jugar.

#### EL RIVAL

#### Francia, muy fácil

La selección francesa no tuvo piedad de la polaca y selló el pase a la final, en un partido sin historia (54-95), que controló de principio a fin gracias a una exhibición defensiva que desquició a su rival.

juego y su velocidad. Garuba elevó la intensidad bajo canasta y la determinación de Rudy -con un par de triples consecutivosabrió las primeras ventajas para España, que llegó a instalarse en una diferencia cómoda (24-33) y obligó a Gordie Herbert, el técnico alemán, a recuperar a su quinteto titular y devolver a Schroder a la pista.

Fue el base de la NBA quien devolvió al puso a una Alemania muy tocada a base de acciones individuales, penetraciones y lanzamientos triples. En apenas minuto y medio de perder por 32-41 a ganar por 46-41, tirando por tierra casi todo el trabajo de la selección, que se fue al descanso en una dinámica negativa (52-46).

Fueron los dos bases, Lorenzo Brown y Alberto Díaz, los que devolvieron a España a la pelea en la reanudación. Cinco puntos de cada uno y un triple de Willy Hernangómez permitieron construir un parcial de 0-13 que devolvió la confianza al cuadro de Scariolo (57-61). Alemania encajó el golpe y lo devolvió con contundencia, de nuevo con Schröder al mando de las operaciones (71-61).

Un triple de Brown rebajó el daño al final del tercer cuarto y otro de Díaz abrió la nueva carga de la selección para devolver el equilibrio a falta de seis minutos (77-77) y convertir los últimos minutos en una demostración de temple e inteligencia por parte de España, que supo blindar su canasta y aprovechar los tiros libres para alcanzar, con toda justicia, una final más que merecida.





**BALONCESTO** 

# Cita con la fiesta de la Copa Isola

El Lenovo Tenerife se estrena en pretemporada ante un Gran Canaria más rodado en un choque fijado para este sábado, en el Santiago Martín, a partir de las 18:45 horas

Pedro Pablo Peña

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Todo está preparado para el debut en pretemporada del Lenovo Tenerife y lo hará en el marco de la fiesta que supone la celebración de la Copa Isola Frutos Secos y ante el CB Gran Canaria. Un auténtico partidazo que se celebra este sábado, a partir de las 18:45 horas, en el pabellón Santiago Martín ante una afición que ya tenía ganas de empaparse de baloncesto. Será la cuarta edición del evento. Como antecedentes, en la temporada 2015/16, el Canarias cedió ante el Sevilla (70-75); en la 2016/17, el Estudiantes asaltó el recinto lagunero (83-89); mientras que en la 2019/20, el combinado aurinegro se estrenó en el torneo ante el Fuenlabrada (103-75).

Un Lenovo Tenerife-Gran Canaria siempre es un choque especial en cualquier tipo circunstancia, un derbi preparatorio en el que los jugadores de Txus Vidorreta trasladarán a la pista lagunera las premisas asimiladas durante estas primeras semanas de preparación.

Si bien es cierto que siempre es un aliciente vivir un derbi, en esta ocasión el conjunto grancanario está mucho más rodado que el tinerfeño. Mientras que los aurinegros jugarán su primer partido esta tarde, los amarillos ya llevan cuatro amistosos en sus piernas: Contra el Murcia (69-86), Valencia Basket (61-91), Girona Basket (76-71) y Manresa (66-86). Tres perdidos y solo uno ganado, ante el equipo de Marc Gasol y Aíto García Reneses.

Durante los últimos días el Canarias ha ido sumando efectivos poco a poco tras los compromisos de varios de sus jugadores con sus respectivas selecciones nacionales. El último en llegar ha sido Marcelinho Huertas, que no será de la partida, al igual que el madrileño Jaime Fernández, que está disputando el Eurobasket con España. Por lo demás, estarán ante su querida afición Alberto Cabrera, Sergio Rodríguez, Mark Ivankovic, Bruno Fitipaldo, Joan Sastre, Gio Shermadini, Aaron Dornekamp, Fran Guerra, el histórico Nico Richotti (que está en la Isla preparándose); y los nuevos fichajes de esta temporada Moussa Diagne, Tim Abromaitis, Elgin Cook e Iván Cruz, con la excepción comentada de Jaime.

#### Un buen encuentro

Sobre el que será el primer choque de pretemporada, Bruno Fittipaldo asegura que es «importante para saber dónde estamos», recordando que «nos enfrentamos a un equipo muy bueno, aunque también tiene bajas como nosotros, y un cuenta con entrenador nuevo (Jaka Lakovic)». El uruguayo espera, además, «aprovechar el partido» para «reencontrarnos con nuestra gente, que seguro que va a venir a la Copa Isola. Tenemos ganas de vivir un partido en el Santiago Martín».

Enfrente estará un Gran Canaria con hasta cinco novedades, más la de Jaka Lakovic, que sustituye en el banquillo a Porfidio Fisac. No estarán los internacionales que disputan el Eurobasket, pero sí Miguel Serrano, Jovan Kljavic, Ferran Bassas, Nico Brussino, Miquel Salvó, Aitor Etxeguren, John Shurna, Gerardo Pérez, Rubén de la Torre, Khalifa Diop, Dylan Bordón, David Mutaf, Oliver Stevic y Damien Inglis.

#### Tarde de actividades

Como viene siendo habitual, la Copa Isola es un evento distinto en el que se combina el ocio y el deporte y en este caso, el club ha preparado una tarde llena de actividades para toda la familia.

A ello se le suma el comentado partido entre el Lenovo Tenerife y el CB Gran Canaria al que podrán acceder todos los abonados de manera gratuita y los aficionados que todavía no lo son al precio de 5 euros la entrada. Precios populares para ver los primeros pasos del equipo.

Por otra parte, los jugadores del equipo lucirán las nuevas prendas de calentamiento para la temporada 2022/23, que estarán disponibles en las tiendas oficiales en unos días.

En cuanto a la actualidad del Canarias al margen del derbi de esta tarde, el base brasileño Marcelinho Huertas pasó ayer el reconocimiento médico realizado en Hospiten Rambla, por lo que a partir del lunes podrá vestirse de corto otro año más a las órdenes de Txus Vidorreta.



#### El Cabildo colabora con la venta de abonos del Canarias

El Cabildo de Tenerife, a través de Metrotenerife, y el Lenovo Tenerife colaboran, un año más, para promocionar el transporte público y divulgar la campaña de venta de abonos de la entidad canarista, *Contigo tiene sentido*, así como sus iniciativas y promociones en esta nueva temporada de baloncesto. Presentaron la iniciativa el presidente insular, Pedro Martín, el titular de MetroTenerife, Enirque Arriaga, la consejera de Deportes, Concepción Rivero, el presidente aurinegro, Félix Hernández.

#### NATACIÓN

#### Pistoletazo de salida a la Travesía a Nado del RCNT

El Día

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Real Club Náutico de Tenerife (RCNT) celebra este sábado la I Travesía a Nado-RCNT, una prueba en la que participan un total de 170 nadadores. La competición comenzará en torno a las 11:00 horas y finalizará, aproximadamente, a las 14:30 horas con la entrega de trofeos.

Durante la jornada se celebrarán dos pruebas, una de 500 metros, la que comenzará a las 11:00 horas, y la otra sufre modificaciones por una cuestión de seguridad. Se trata del evento de las 12:30, que pasa de los 3.000 metros a ser de 2.500 metros, ya que, dado los trabajos del puerto y la altura de la marea, la organización ha decidido modificar el recorrido. Esta última ha sido incluida en el calendario oficial de la Federación Canaria de Natación y será puntuable para la IV Copa de Canarias Open de Aguas Abiertas.

#### VOLEIBOL

#### El Tenerife Libby's juega en Gran Canaria otro torneo

El Día

SANTA CRUZ DE TENERIFE

A una semana para disputar la final de Supercopa Iberdrola ante el Arenal Emevé (Santiago Martín, sábado 24, 17:30), el Tenerife Libby's La Laguna se prueba con todas sus efectivas. Tras la llegada de las jugadoras internacionales Patricia Aranda y Llabrés, así como el primer entrenador Juan Diego García, las 'leonas' viajan a Gran Canaria

para ponerse a prueba ante el Heidelberg y Potsdam, rivales en el I Torneo Internacional Isla de Gran Canaria.

Desde este sábado día 17 a las 18:30, el Pabellón Miguel Solaesa será el recinto que albergue un nuevo derbi regional entre las colegialas y las blanquiazules, que volverán a verse las caras una semana después del Torneo Puerto de la Cruz (Quico Cabrera). El domingo, a las 16:30, ante el Potsdam teutón.

#### LIGA FEMENINA ENDESA

#### El Clarinos cierra su participación en Galicia con derrota

El CB Clarinos de Tenerife cerró su participación en el Torneo Cidade de Santiago-Xacobeo con derrota ante el Durán
Maquinaria Ensino por 69-65
en un encuentro en el que las
jugadoras de Claudio García
dieron la talla hasta los últimos segundos. Una discutidísima falta en ataque pitada a
Tijana Krivacevic a falta de 16
segundos, perdiendo de tres
(68-65) y con posesión, quitó
la opción de igualar un choque
jugado de poder a poder.

#### TRIATLÓN

#### San Sebastián celebra su tradicional prueba 'Isla de La Gomera'

Más de un centenar de atletas afrontan, este sábado, a partir de las 17:50 horas, el XXVII Triatlón Isla de La Gomera, una prueba organizada por el Cabildo insular en colaboración con la Federación Canaria de Triatlón. Así, la bahía y avenida marítima del municipio capitalino de San Sebastián de La Gomera será el escenario en el que 120 participantes llevarán a cabo la prueba que combina natación, ciclismo y carrera urbana.

#### **LUCHA CANARIA**

#### Torneo de exhibición, mañana en la Punta del Porís de Abona

La lucha canaria sigue activa tras el cierre de la temporada con la celebración de torneos correspondientes a fiestas estivales. Mañana, a las 11:00, se llevará a cabo una luchada de exhibición, de ocho contra ocho, en la Punta del Porís de Abona con motivo de las fiestas de la Virgen de Abona. Se enfrentarán dos combinados con luchadores del Benchomo de El Escobonal, el Brisas del Teide de Fasnia y el Arguama de Igueste de Candelaria.

#### TENIS

#### Alcaraz se desinfla y Canadá empata a uno en la Copa Davis

Carlos Alcaraz no pudo ayer con el inspirado Felix Auger-Aliassime (6-7, 6-4 y 6-2) en el segundo partido de la eliminatoria ante Canadá, correspondiente al round robin de las Finales de la Copa Davis que está acogiendo Valencia, por lo que el país norteamericano pone el 1-1, después de que Roberto Bautista se impusiera a un tocado Vasek Pospisil en tres sets (3-6, 6-3, 6-3) en el primer duelo.



Jefatura Superior de Policía de Las Palmas. E.D.

# Detenida por dejar sola a su hija varias horas en una pensión de Las Palmas

La Policía Nacional acusa a una joven de 22 años de abandonar a una menor de seis cada día desde el comienzo del verano \* Los llantos de la niña alertaron al personal

Efe

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Integrantes de la Policía Nacional detuvieron en Las Palmas de Gran Canaria a una madre de 22 años, a la que le constan antecedentes policiales, como presunta autora de un delito de abandono de menores, cometido al dejar sola durante horas a su hija de seis años en la pensión donde ambas residían.

Según la información ofrecida en un comunicado por la Jefatura Superior de Policía de Canarias en la jornada de ayer, la acusada «encerraba a diario desde principios de verano a su hija en la habitación» de la pensión donde vivían.

Los «llantos desconsolados» de la menor de edad propiciaron que las empleadas del establecimiento alertaran de lo que estaba ocurriendo al referido cuerpo de seguridad.

#### Desnuda y descuidada

Al recibir el aviso de esta situación de desamparo que afectaría a la niña, agentes especializados de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional acudieron al citado establecimiento alojativo, donde encontraron a la menor encerrada en una de las habitaciones de la pensión, desnuda, completamente descuidada y rodeada de comida y ropa sucia.

Tras activar de manera inmediata los protocolos de atención y poner los hechos en conocimiento de la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, la pequeña ingresó en un centro de atención inmediata de Gran Canaria

Una vez que prestaron los cuidados necesarios a la menor de edad, los investigadores tomaron declaración a varios trabajadores de la pensión, quienes manifestaron que la niña pasaba a diario y desde el inicio de verano «incontables horas sola en la habitación, Los agentes hallaron a la pequeña desnuda, descuidada y también rodeada de comida y ropa sucia

ya que su madre se iba a trabajar y cerraba la puerta con llave, para regresar en alguna ocasión al día siguiente».

Las empleadas trataban de calmar a la niña hablándole a través de la puerta, cosa que sólo ocurría en contadas ocasiones, ya que en mayor medida lloraba desconsoladamente durante horas, incluso de madrugada.

La habitación de la citada pensión no contaba con cocina, por lo que la alimentación de la pequeña, según manifestó ella misma a los agentes de la mencionada unidad de la Brigada Provincial de Policía Judicial, consistía mayoritariamente en galletas de chocolate y chocolate blanco, o alguna tortilla envasada.

#### Faltas en la escuela

Los agentes de la Policía Nacional también pudieron comprobar que la citada niña había faltado el pasado curso en numerosas ocasiones al centro docente donde cursaba el primer curso de Educación Primaria.

Los agentes de la Policía Nacional trataron de localizar a la madre de la menor durante días, contactando incluso con varios familiares cercanos. Finalmente fue localizada y detenida como presunta autora de un delito de abandono de menores.

Actualmente, la pequeña se encuentra en perfecto estado y ha sido matriculada en otro centro educativo, donde cursará segundo curso de Primaria, agrega la nota de la Jefatura Superior de Policía difundida en la jornada de ayer.

#### Fallece un varón al precipitarse con su coche desde gran altura en la vía de Los Cancajos

El Día

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Un hombre falleció en la jornada de ayer después de precipitarse con su coche desde una gran altura en una vía en el término municipal de Breña Baja, en La Palma.

Los hechos ocurrieron, de forma concreta, en la carretera de acceso a la zona de Los Cancajos, según la información ofrecida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias.

Hasta el lugar se desplazaron profesionales del colectivo de bomberos de La Palma, que recuperaron el cuerpo sin vida de la víctima del interior del turismo, en el que había quedado atrapado.

Debido a las graves lesiones sufridas, el personal sanitario únicamente pudo confirmar el fallecimiento del citado hombre.

Agentes de la Guardia Civil destinados en el puesto principal de Santa Cruz de La Palma se hicieron cargo de la instrucción del atestado por el hecho.

#### Dos apresados tras desmantelar dos plantaciones de marihuana en Córdoba

Europa Press

CÓRDOBA

La Guardia Civil detuvo a dos hombres en Almodóvar del Río como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tenencia y cultivo de drogas, y desmanteló un par de plantaciones de marihuana. Los agentes detectaron durante un servicio en la barriada de Los Mochos de Almodóvar del Río, en los patios traseros de dos viviendas anexas, sendas plantaciones de marihuana.

Los funcionarios efectuaron las pertinentes gestiones para la identificación y localización de los propietarios de ambas casas. Dichas gestiones permitieron localizar a los moradores de las mismas, que resultaron ser dos vecinos de la barriada conocidos por sus numerosos antecedentes. Fruto de los registros practicados, la Guardia Civil desmanteló dos plantaciones de marihuana, existentes en los patios anexos de éstas, compuestas una de ellas por 14 plantas y la otra por 12, todas ellas en avanzado estado de crecimiento.

#### Un niño en un coche en Vecindario

La Guardia Civil de Vecindario denunció a un hombre de 46 años por un delito de abandono de menores, presuntamente cometido por dejar a su hijo de 9 años varias horas en un coche en la avenida de Canarias mientras jugaba, junto a una tía del menor, en un salón recreativo donde fue localizado de madrugada. Los hechos ocurrieron el 4 de septiembre, cuando una patrulla fue alertada por la central de la Comandancia de que un menor estaba solo en un vehículo. Al llegar, los agentes confirmaron que un niño permanecía en un turismo, donde lo dejó horas antes su padre sin decirle adónde iba. Aunque los cristales del vehículo estaban completamente subidos, el menor estaba tranquilo, en buen estado y portaba un terminal móvil. Los agentes localizaron al padre a las 02:00 horas en un salón recreativo, jugando a las máquinas tragaperras en compañía de una tía del menor. Los agentes informaron al varón de que por dejar solo a su hijo podría incurrir en responsabilidades penales. Por ello, realizaron las diligencias por abandono de menores, que fueron entregadas al juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana. | Efe

#### Una joven iraní, en coma tras una paliza por no llevar bien colocado el velo

«Dijeron que la llevaban a comisaría para darle una clase de reeducación», recuerda un testigo

Adrián Rocha Cutiller

ESTAMBUL

Una joven iraní de 22 años, Mahsa Amini, ha sido declarada en coma cerebral tras ser detenida y golpeada el pasado martes en Teherán por la denominada policía moral. Según la policía, Amini llevaba el velo obligatorio en Irán desde la instauración de la República Islámica en 1979- demasiado bajo y sin cubrirle la cabeza.

En la capital iraní es normal ver a muchas mujeres con el velo caído y sin taparse completamente. Con algunos gobiernos moderados, la policía dejó de perseguir e intentar castigar a estas mujeres. Todo esto ha cambiado con el nuevo Ejecutivo de Ebrahim Raisi, el líder ultraconservador que ganó las elecciones presidenciales en Irán el año pasado. Desde su victoria, la policía de la moral ha iniciado una campaña de detenciones y sanciones a las mujeres «que no lleven el hiyab de una forma adecuada».

Ese ha sido el caso de Amini. Según explicó su hermano al medio de comunicación disidente iraní Iran Wire, la joven fue parada en la calle y metida en una furgoneta de la policía. «Me dijeron que se la llevaban a la comisaría para darle una clase de reeducación y que en una hora la dejarían salir», recuerda el testigo, muy afectado por el

«Cuando llegué al edificio, vi a unas 70 mujeres llevando la ropa de detenidas. Algunas de ellas fueron liberadas, pero entonces empezamos a escuchar gritos en el interior. Golpeamos las puertas y entonces salieron agentes a pegarnos con bates y también nos tiraron gas pimienta», continúa el hermano, que en ese momento vio cómo salía una ambulancia del edificio policial.

Dentro del vehículo estaba su hermana. En el hospital, los médicos le dijeron al joven que su hermana había sufrido un paro cardiaco, y aunque habían podido reanimar el corazón de la joven, su cerebro había dejado de funcionar por lo que se encontraba en estado de coma.

«La cara de Mahsa está destrozada. Sus piemas están azules e hinchadas», denunció el hermano. «La triste verdad es que las mujeres iranís estamos en guerra con la República Islámica cada día cuando salimos de nuestras casas», afirmó la activista civil iraní Shima Babaei a raíz del dramático suceso.



Los bomberos del Consorcio durante las tareas para asegurar el vehículo accidentado ayer en Moya. | E.D.

# Una herida al precipitarse un coche por un terraplén en Moya

Los bomberos del Consorcio tuvieron que rescatar a su conductora, que quedó atrapada en el interior del vehículo

A. Castellano

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un vehículo se salió en la tarde de ayer de la carrera y cayó por un terraplén cuando circulaba por la carretera que conecta los barrios de El Lance y Trujillo, en el municipio de Moya. Los bomberos del Consorcio del parque de Arucas tuvieron que rescatar a la conductora, que quedó atrapada en su interior. Esta fue evacuada a un hospital, aunque en principio no tenía heridas que revistieran grave-

El accidente ocurrió sobre las ocho de la tarde cuando el vehículo se salía de la vía por el margen derecho de la avenida del Cabildo de Moya, pasara por entre dos malecones y quedara suspendida en vertical gracias a la maleza. Al lugar se desplazaron la Policía Local y Guardia Civil, así como los bomberos del Consorcio y una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Los bomberos iniciaron las maniobras para sacar a la única ocupante del interior del turismo al quedar atrapada. La posición en vertical en la que quedó el coche complicó la operación. Una vez asegurado el vehículo, para evitar que siguiera cayéndose, finalmente la afectada fue extraída y trasladada a una ambulancia, que la evacuó hasta un centro sanitario para ser atendida de las heridas, según indicaron las fuentes consultadas.



#### El cogollo de una palmera cae a la acera en Las Palmas

El cogollo de una palmera se precipitó en la tarde de ayer sobre una acera en el barrio capitalino de Escaleritas. El incidente se saldó sin heridos y con daños en una motocicleta que estaba estacionada. Los hechos ocurrieron en torno a las 19.00 horas en el cruce de las calles Cronista Batllori Lorenzo y Escaleritas. La parte superior del árbol, que pertenece a la comunidad de unos edificios, se partió y cayó sobre la vía. | A. C. D.

#### Gibraltar inicia el hundimiento controlado del buque accidentado

Efe

ALGECIRAS

Gibraltar inició ayer los trabajos para hundir de forma controlada la popa del buque OS 35, varado frente al Peñón tras sufrir un accidente, para evitar que el temporal de levante previsto en la zona provoque nuevos daños en el entorno.

En una nota de prensa, el ejecutivo gibraltareño informó de que el capitán del puerto confirmó que la operación Salvor para hacer descender la popa del buque «se desarrolla según lo previsto». El OS 35 «se asentará durante la noche de forma segura en el lecho marino arenoso, y se colocará en mejor posición para soportar las condiciones meteorológicas adversas y para las próximas operaciones de recuperación», indica la nota.

Esta tarde se detectaron algunas bolas de alquitrán en Catalan Bay, que fueron recogidas por el equipo de limpieza. Las barreras que rodean al buque se retirarán hoy, para permitir que cualquier residuo que pudiera escapar como parte del proceso de asentamiento del buque sea contenido y recogido en la medida de lo posible.

Las barreras en las playas ya han sido retiradas para evitar que se dañen y se conviertan en una fuente de contaminación con el oleaje de Levante previsto para los próximos días.

#### Una mujer grave y 78 desalojados por una explosión de gas butano en Madrid

Efe

MADRID

Una explosión por escape de gas relacionada con una instalación de butano registrada ayer en el bajo de un edificio en el corazón del madrileño barrio de Malasaña se ha saldado con una mujer de 70 años herida grave con quemaduras en la mitad de su cuerpo, un segundo herido leve y 78 vecinos desalojados.

Los residentes en la calle San Vicente Ferrer sintieron el estruendo a las 10.25 horas. Un escape de gas había provocado el estallido en el interior de una vivienda. La víctima, que estaba en el domicilio en el momento de la explosión, fue rescatada por los bomberos. Estaba inconsciente y presentaba quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo.

Sábado, 17 de septiembre de 2022



ELSEÑOR

#### Don Pablo Delgado Acevedo

Ha fallecido a los 90 años de edad, después de recibir los Auxilios Espirituales



Su esposa, doña Francisca García Pérez; hijas, Pepa y Victoria Delgado García; hijos políticos, Pepe y Cosme; hermanos, Pepa (†), Cosme, Cilina, Manolo e Inés Delgado Acevedo; hermanos políticos, Juana (†), Antonio y Pedro; nietos, Sofía, Pepi, Victoria y Cosme; bisnieto, Diego; sobrinos, primos y demás familiares

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy, a las 12.00 horas, desde la sala velatorio de San Antonio de Padua a dicha parroquia, donde se oficiarán las honras fúnebres y a continuación al cementerio de San Carlos, de esta ciudad; favores que agradecerán profundamente.

> Puerto de la Cruz, 17 de septiembre de 2022 Para más información referente al sepelio, Funeraria Carrillo, S.L. Teléfonos 922-370922, 922-385105



#### Don Pablo Delgado Acevedo

Ha fallecido a los 90 años de edad, después de recibir los Auxilios Espirituales



COMUNIDAD DE BIENES FINCA ZALOA

RUEGA a sus amistades y personas piadosas una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy, a las 12.00 horas, desde la sala velatorio de San Anto-

nio de Padua a dicha parroquia, donde se oficiarán las honras fúnebres y a continuación al cementerio de San Carlos, de esta ciudad; favores que agradecerá profundamente.

> Puerto de la Cruz, 17 de septiembre de 2022 Para más información referente al sepelio, Funeraria Carrillo, S.L. Teléfonos 922-370922, 922-385105



ELJOVEN

#### Aday Díaz Cabello

Ha fallecido a los 25 años de edad, después de recibir los Auxilios Espirituales



Su madre, doña Dominica; padre, don Roberto (†); esposa, Athenea; hijo, Roberto; hermano, Abián; abuelos, don Lorenzo, doña Dominica, doña Otilia y don Julio; tíos, Lore, Rosi, Yolanda y Ana Delia; primos y demás familiares

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy, a las 11.20 horas, desde la sala 3 del velatorio Los Campos a la capilla de dicho centro, donde se oficiarán las honras fúnebres y a continuación al acto de su incineración; favores que agradecerán profundamente.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de septiembre de 2022 Para más información, Pompas Fúnebres de Tenerife, S.L. Teléfono 922-270144 www.pompasfunebrestenerife.com



#### Doña Argelia **Martin Pérez**

(Viuda de don Onésimo González Socas)

Ha fallecido a los 79 años de edad, después de recibir los Auxilios Espirituales



Sus hijos, María de las Nieves, Manuel Alberto, Sergio y Jonathan González Martín; hijos políticos, Inocencio Rodríguez, Montserrat García y Noemí Román; hermanos, Ernestina, Lourdes, Paulino y Carmelina Martín Pérez; hermanos políticos, Ángel Martin, Carmen Méndez, Elias Socas; Manuel Alberto e Inés Ofelia González Socas; nietos, Jennifer, Juan Carlos, Mirian, Sullivan, Adrián, Mateo y Lucas; bisnieto, Lionel; sobrinos, primos y demás familiares

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy, a las 11.20 horas, desde la sala 8 del Tanatorio Tenerife (Servisa) a la capilla de dicho centro, donde se oficiarán las honras fúnebres y a continuación al cementerio de Santa Lastenia; favores que agradecerán profundamente.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de septiembre de 2022 Para más información, Pompas Fúnebres de Tenerife, S.L. Teléfono 922-270144 www.pompasfunebrestenerife.com



#### **Don Toribio Martin Ramos**

Ha fallecido a los 85 años de edad, después de recibir los Auxilios Espirituales



Sus hijos, Manuel, Candelaria, Félix, Juan, Rosario, Carmen, Antonio, Ignacio, Santiago, Marcos, Toribio, Cristi y Carmelo; hijos políticos, Janet, Juan, Lala, Fefa, Manolo, Miguelina, Eugenia, Ana, Rosa, José y Marisol; hermanos, hermanos políticos, nietos, bisnietos, sobri-

nos, primos y demás familiares RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy, a las 11.30 horas, desde la sala 2 del velatorio San Fernando a la parroquia de San Isidro (El Empalme), donde se oficiarán las honras fúnebres y a continuación al cementerio de esta localidad; favores que agradecerán profundamente.

Icod de los Vinos, 17 de septiembre de 2022



#### Doña Concepción Santos Hernández

Ha fallecido a los 82 años de edad, después de recibir los Auxilios Espirituales

Sus hermanos, Pedro y Juana Santos Hernández; hermanos políticos, Maxita García Ángel y Ramón Clemente Tomé; sobrinos, Loli, Juan Ramón y Toni Clemente Santos, y Gabriel Santos García; primos y demás familiares

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy, a las 11.00 horas, desde la cripta de Nuestra Señora de los Remedios (Tegueste) a la parroquia de San Marcos, donde se oficiarán las honras fúnebres y a continuación al cementerio de Tegueste; favores que agradecerán profundamente.

Tegueste, 17 de septiembre de 2022 Para más información referente al sepelio, Tanatorio-Crematorio Servisa Tenerife

#### **Doña Remedios** Almeda Pérez

(Viuda de don Bernardo Alcayde Roble)

Ha fallecido a los 88 años de edad, después de recibir los Auxilios Espirituales



Su hija, María Pilar Alcayde Almeda; hijo político, Rogelio Gracia Hernández; hermanas, Dolores (†), Consuelo y Victoria Almeda Pérez; hermanos políticos, Víctor Manuel (†), Manuel (†), Clemente; Pilar de la Paz (†) y Ángeles (†); nieto, Yeray Gracia Alcayde; familia García Donate; sobrinos, primos y demás familiares

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar mañana, a las 11.20 horas, desde la sala 2 del velatorio Los Campos a la capilla de dicho centro, donde se oficiarán las honras fúnebres y a continuación al ce-menterio de Santa Lastenia para su incineración; favores que agradecerán profundamente.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de septiembre de 2022 Para más información, Pompas Fúnebres de Tenerife, S.L. Teléfono 922-270144 www.pompasfunebrestenerife.com



#### Doña África Morales González

(Vecina de la calle Marqués)

Ha fallecido en La Orotava, a los 87 años de edad, después de recibir los Auxilios Espirituales



Sus hermanos, Domingo, Óscar, Serafín (†) y Natividad (†); primos y demás familiares RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy, a las 13.30 horas, desde el velatorio de San Juan

a la parroquia de San Juan Bautista, donde se oficiarán las honras fúnebres y a continuación al cementerio de esta villa; favores que agradecerán profundamente.

Villa de La Orotava, 17 de septiembre de 2022



#### Doña Rosa María Rodríguez López

Ha fallecido a los 67 años de edad, después de recibir los Auxilios Espirituales



Su esposo, don Alfonso Zamorano Placeres; hijos, Esperanza, Francisco y Diana; hijo político, Felipe Francisco; hermanos, Juan Manuel, María Filomena, Gonzalo José, Manuela y Diego Ramón (†); hermanos políticos, Miguel, Esteban, Rosmery, Lola y Tomasa; nietas, Lucía y Ángela; tíos, sobrinos, primos y demás familiares

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy, a las 12.40 horas, desde el Tanatorio Tenerife a la capilla de dicho centro, donde se oficiarán las honras fúnebres; favores que agradecerán profundamente.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de septiembre de 2022 Para más información, Pompas Fúnebres de Tenerife, S.L. Teléfono 922-270144 www.pompasfunebrestenerife.com



MISA POR LA SEÑORA

#### Doña María Eugenia Ramos Laserna

(Conocida por Mer)

Que falleció en Santa Cruz de Tenerife, el día 6 de septiembre de 2022, a los 62 años de edad, después de recibir los Auxilios Espirituales

Su esposo, don Francisco Penedo Padrón; hijo, Alejandro Antonio Penedo Ramos; hermanos, José Julián y Eusebio Ramos Laserna; hermanos políticos, Elsy, Iván, Juan Carlos, Yagoda, María Beatriz, Manuel, Maite, Carmen Rosa y Antonia María; tíos, sobrinos, primos, amigos y demás familiares.

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su alma y la asistencia a la misa, que tendrá lugar mañana domingo, a las 19.30 horas, en la Santa Iglesia Catedral de La Laguna; favores que agradecerán profundamente.

La Laguna, 17 de septiembre de 2022

#### RECEPCIÓN DE ESQUELAS

La recepción de necrológicas en EL DÍA está abierta todos los días hasta las 23.30 horas, excepto los sábados, que es hasta las 23.00 horas.

En nuestras instalaciones el horario presencial es de lunes a viernes hasta las 20.00 horas. Sábados, domingo y festivos, solo a través de funerarias.

Los encargos se pueden hacer personalmente o reservando el espacio en el teléfono 922-238300 en horario de 08.00 a 20.00 horas.

> También pueden contratar esquelas a través de cualquier funeraria



#### Doña Milagros Oliva del Pino

(Viuda de don Óscar Saavedra)

Ha fallecido a los 85 años de edad, después de recibir los Auxilios Espirituales

Sus hijos, Francisco Javier, Óscar Luis, María del Carmen, María Milagrosa, Rosa María y María del Cristo; hijos políticos, hermanos, nietos, sobrinos y demás familiares RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy, a las 16.00 horas, desde la sala 9 del tanatorio de Tenerife (Servisa) a la capilla de dicho centro, donde se oficiarán las honras fúnebres; favores que agradecerán profundamente.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de septiembre de 2022 Para más información, Pompas Fúnebres de Tenerife, S.L. Teléfono 922-270144 www.pompasfunebrestenerife.com

## 60 Clasificados



#### Índice

01 Viviendas y Locales

02 Alquileres

03 Motor

04 Servicios

05 Trabajo

06 Negocios

07 Terapias

08 Compra venta

09 Varios

10 Enseñanza



#### ¿Cómo poner un clasificado?

Si está interesado en anunciarse en las páginas de EL DÍA, puede dirigirse a nuestras oficinas en Avda. Buenos Aires, 71.

#### Teléfonos:

922 238 323 922 238 324

#### En Internet

A través de nuestra página web:

#### www.eldia.es

Ahora puede contratar sus anuncios breves las 24 horas del día y los 7 días de la semana, de manera sencilla y sin salir de casa.

En las agencias de publicidad

#### ¿Cuánto cuesta un clasificado?

2,00 euros al día 10 palabras; cada palabra más, 0,45 euros.

#### Plazos de admisión

De lunes a viernes: De 9:00 a 20:00 horas. Los anuncios recibidos antes de las 14 horas podrán publicarse para el día siguiente; excepto sábados

Los que se realicen a través de transferencia deberán acreditar su pago con 48 horas de antelación al día de su publicación.

Los anuncios recibidos antes de las 12 horas podrán publicarse a partir del lunes.

#### ¿Cómo redactar su anuncio? Para conseguir que su anun-

cio sea eficaz debe incluir en él el mayor número posible de datos sobre el objeto o servicio que usted pone a la venta o desea contratar. Si es posible, incluya el precio. Nota: la ubicación de cada anuncio en Clasificados dependerá del orden de llegada y comenzará a insertarse se-

gún su recepción.

#### **ALQUILERES**

#### ZONA METROPOLITANA

NECESITO apartamento para madre e hijo con nómina, 2 habitaciones. Zona Cruz del Señor. Teléfonos 922958565, 722662481, Juan.

#### **SERVICIOS**

#### **FONTANERÍA**

DESATASCOS Jumbo, domésticos, industriales, electrodesatascadores, camión cuba, tranquillas, pozos negros. Informes teléfono 638748731 DESATASCOS tenerife.com, desatascos domésticos e industriales, sin romper. 922152434.

#### **FUNERARIAS**

FUNERARIA Icod, Icod de los Vinos. Servicio funerario 24 horas. Tanatorio propio. Trabajamos con diferentes aseguradoras. 922810625.

FUNERARIA Villa de Adeje. Servicios auténticamente profesionales. Traslados a cualquier parte del mundo. 629714377.

FUNERARIA Tahoro Puerto de La Cruz, servicio funerario integral. Concertados con las compañías aseguradoras. 922370930, 639213471. FUNERARIA Tahoro, Tacoronte. Servicio funerario integral. Concertados con las compañías aseguradoras. Teléfono 922571448, 609205637.

SERVICIOS Funerarios San Francisco, Buenavista del Norte. Servicios personalizados, atendemos diferentes compañías de seguro, La Guancha, calle el Vínculo, 17. Teléfono 922127402.

#### **SEGURIDAD**

tigaciones personales, laborales. 658776689. www.detectiveshalcon.es, info@detectiveshalcon.es. SEGUR-PRI-10220

#### **TRABAJO**

#### DEMANDAS DE EMPLEO

BUSCO trabajo cuidando niños o personas mayores, interna/externa. Teléfono 628080338.

SEÑORA se ofrece para cuidar personas mayores, referencias. 61052835.

#### OFERTAS DE EMPLEO

SE NECESITAN prestadores de servicios para línea de Tarot en calidad de autónomos. Interesados contactar al 922671410. SOLICITA oficial electricista 1º y 3º incorporación inmediata, horario 8:00-16:00, enviar currículum: info@meipinstalaciones.com

SE necesita señora responsable, con coche propio para limpieza de un complejo de Apartamentos en la zona de Santa Úrsula / Puerto de la Cruz, se requiere experiencia. Enviar currículum a: Info@tenerifevista.com

BUSCO chófer para taxi de La Laguna, imprescindible carnet Ayto. 609282231.

# **CONTRATA** tu anuncio de

clasificados en www.eldia.es



EL GRAN BAZAR J. L. BANGO

#### CRUCIGRAMA

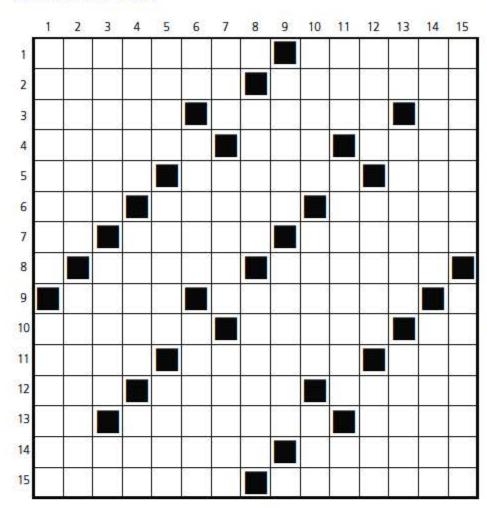

HORIZONTALES.- 1: Expresión algebraica compuesta por tres términos unidos por los signos más o menos. Hombre que pronuncia un discurso en público.-2: Regreso. Extranjera.-3: Ácida. Obra literaria narrativa de cierta extensión. Nota musical antigua.-4: Nave o conjunto de naves que en la arquitectura románica o gótica circundan el altar mayor, rodeadas por el ábside. Serpiente grande. Inepto.-5: Asistías a un acto. Punto de apoyo de la palanca. Apócope de tanto.-6: Borde de la entena. Raya. Acudiere.-7: Partícula negativa. Tira de tela u otro material de propiedades similares que sirve para atar, ceñir o adornar. Que tienen facultad para obrar o no obrar.-8: Letra del plural. Lidió. Macroinstrucciones.-9: Copete o mechón de pelo. Sauditas. Símbolo del gauss.-10: Emperatriz de la antigua Rusia. Formados de hueso. Símbolo del francio.-11: Tiempo libre de una persona. Barcos de grandes dimensiones. Período de veinticuatro horas.-12: Artículo contracto. Acampada al aire libre. Detestan.-13: Símbolo del iridio. Quejidos. Enfermedad de la piel.-14: Modificado, trastornado. Altura.-15: Buque destinado a tender y reparar cables submarinos. Llenar un recipiente hasta un cierto nivel o marca.

VERTICALES.- 1: Infaustas, desgraciadas. Embarcación de caucho, inflable y de estructura rígida, con motor fuera borda.—2: Tomen lo que les dan. Realizarla.—3: Repetir. Sitio donde se encierran los toros para la lidia. Símbolo del terbio.—4: Puntos opuestos en que la órbita de un astro corta la eclíptica. Imitó. Jabón líquido.—5: Expresado verbalmente. Persona dormilona. Observaré.—6: Símbolo del manganeso. Perfeccione, precise, dé el útlimo punto a algo. Infundir energía moral.—7: Átomo que por pérdida o ganancia de uno o más electrones adquiere carga eléctrica. Gorduras de los animales. Ansioso, codicioso.—8: Símbolo del oxígeno. Hoja delgada de pan ácimo. Ovoideo.—9: Trae algo a la memoria. Instrumentista, compositor. Número neperiano.—10: Espantar las aves domésticas y la caza. Declinó del camino derecho. Apócope de santo.—11: Catálogo, lista. Hacendoso y solícito en ejecutar lo que está a su cuidado. Símbolo del lawrencio.—12: Amarran. En los mamíferos, tetas de la hembra. Tiempo en que ocurre o sucede algo.—13: En romanos, quinientos uno. Matrices. Expresas con palabras el pensamiento.—14: Relativos al ojo. Aval.—15: Mamíferos roedores. Esparcir la semilla en un terreno.

#### SOPA DE LETRAS

Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.

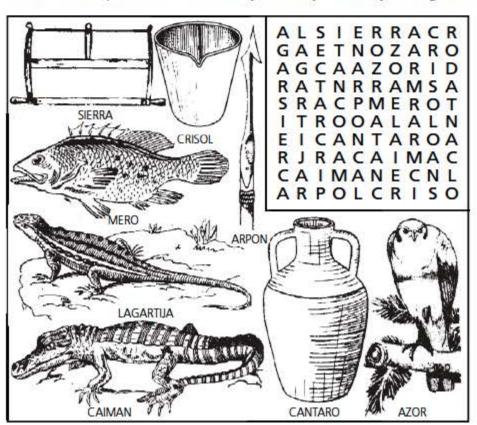

#### AJEDREZ

Blancas: Miles. Negras: Pritchet, Blancas juegan y ganan.

#### **JEROGLÍFICO**

- ¿Comeréis algo?

# JUNIO 111111 JULIO

#### SUDOKU

|   |   |   |     | 2      |   |   |   |
|---|---|---|-----|--------|---|---|---|
|   | 7 | 6 |     | 2<br>4 |   |   | 1 |
|   |   |   |     |        |   | 6 | 3 |
|   |   |   |     | 9      |   |   |   |
| 1 |   |   |     |        |   |   |   |
| 9 | 3 |   | 2   |        | 4 | 1 | 5 |
|   | 1 | 8 | 3 6 |        | 2 |   | 5 |
|   |   |   | 6   | 5      |   | 3 |   |
| 7 |   | 4 |     |        |   |   |   |

Dificultad media. Rellenar las nueve filas, nueve columnas y nueve celdas, marcadas con trazo más grueso, con los números que faltan del 1 al 9 sin repetirlos para completar este pasatiempo de solución única.

#### OLAFO EL VIKINGO POR CHRIS BROWNE





#### **AUTODEFINIDO**

| DE VARIAS<br>SÍLABAS                  | ٧           | VIL INGLÉS      | ٧                                  | ESTRENO.                                    | ٧                                    | CANSADA,<br>SIN<br>FUERZAS | ٧          |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|
| COLADOR                               |             | PALA-<br>BRERÍA |                                    | INICIO                                      |                                      | HURTO                      |            |
| <b>*</b>                              |             | ٧               |                                    | ¥                                           |                                      | *                          |            |
| PAN-<br>FLETOS<br>ÉXITO<br>MUSICAL    | >           |                 |                                    |                                             |                                      |                            |            |
| >                                     |             |                 | SALIVA<br>PLANTA<br>COM-<br>PUESTA | >                                           |                                      |                            |            |
| PIEDRA DE<br>SULFURO<br>DE HIERRO     | <b>A</b>    |                 | ٧                                  |                                             |                                      |                            | ASCUAS     |
| *                                     |             |                 |                                    |                                             |                                      | BORO<br>SECO               | <b>→</b> ¥ |
| HOGAR,<br>FOGÓN<br>FELINAS            | >           |                 |                                    | SU ALTE-<br>ZA REAL<br>SITUADA O<br>FUNDADA | >                                    | *                          |            |
| >                                     |             |                 |                                    | *                                           | DIOS<br>DEL SOL<br>PELEA,<br>COMBATE | <b>&gt;</b>                |            |
| DIFICUL-<br>TAD DE<br>ALGO<br>ARTERIA | >           |                 |                                    |                                             | *                                    | 25                         |            |
| GRA-<br>CIOSOS                        | <b>&gt;</b> |                 |                                    | 5                                           |                                      | 185                        |            |

#### SOLUCIONES

#### CRUCIGRAMA

Horizontales.-1: Trinomio. Orador.-2: Retorno. Exótica.-3: Aceda. Novela. Ut.-4: Girola. Boa. Nulo.-5: Ibas. Fulcro. Tan.-6: Car. Línea. Fuere.-7: An. Cinta. Libres.-8: S. Toreó. Macros.-9: Hopo. Saudíes. G.-10: Zarina. Óseos. Fr.-11: Ocio. Navíos. Día.-12: Del. Vivac. Odian.-13: Ir. Gemidos. Acné.-14: Alterado. Alteza.-15: Cablero. Enrasar.

Verticales.-1: Trágicas. Zódiac.-2: Reciban. Hacerla.-3: Iterar. Toril. Tb.-4: Nodos. Copió. Gel.-5: Oral. Lirón. Veré.-6: Mn. Afine. Animar.-7: Ión. Untos. Ávido.-8: O. Oblea. Aovado.-9: Evoca. Músico. E.-10: Oxear. Ladeó. San.-11: Rol. Oficioso. Lr.-12: Atan. Ubres. Data.-13: Dl. Úteros. Dices.-14: Oculares. Fianza.-15: Ratones. Granear.

#### AUTODEFINIDO

Sólo horizontales.-1: P. C. C. L.-2: Coladera.-3: Libelos.-4: Hit. Baba.-5: Seguro.-6: Pirita. B.-7: Lar. SAR.-8: Gatas. Ra.-9: Busilis.-10: Carótida.-11: Salados.

#### AJEDREZ

1-Dd5, Axc3; 2-Dxf7+, Rh8; 3-Ae5

#### **JEROGLÍFICO**

-Unos entremeses.
 (unos entre meses)

#### SOPA DE LETRAS

| ALSIERRACR |
|------------|
| GAETNOZARO |
| AGCAAZORID |
| RATNERAMSA |
| SRACPMEROT |
| ITRODALALN |
| EICANTAROA |
| RIRACAIMAC |
| CAIMANECNL |
| ARPOLCRISO |

|   |   |   | 1 |   | - 5 | 20 | _ |
|---|---|---|---|---|-----|----|---|
| 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9   | 4  | 7 |
| 1 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8   | 2  | 1 |
|   |   |   |   |   |     |    | 3 |
| 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3   | 8  | 2 |
| 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6   | 7  | 9 |
| 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4   | 1  | 5 |
| 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2   | 9  | 6 |
| 9 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1   | 3  | 4 |
|   |   |   |   |   |     |    | 8 |

SUDOKU

**GANGS OF NEW YORK** 

2002. Estados Unidos, Italia.

Dirección: Martin Scorsese.

21:00 h. Be Mad [★★★] ▶ Drama.

Intérpretes: Leonardo DiCaprio,

Jim Broadbent. 167 min. Color.

el Carnicero, el líder de una banda neoyorquina, mataba a su padre.

LA GUERRA DEL PLANETA

Estados Unidos, Nueva Zelanda.

pretes: Woody Harrelson, Andy

Serkis, Steve Zahn, Toby Kebbell,

Gabriel Chavarria. 140 min. Color.

■ César v sus simios se ven obligados

ejército de humanos dirigidos por un

**UNA BOLSA DE CANICAS** 

▶Drama. 2017. Francia, Canadá,

Dorlan Le Clech, Batyste Fleurial,

Patrick Bruel, Elsa Zylberstein,

Bernard Campan. 110 min. Color.

■ En el París ocupado por los nazis,

República Checa. Dirección: Christian Duguay. Intérpretes:

a entrar en un conflicto con un

coronel despiadado.

21:00 h. La 2 [\*\*\*]

Dirección: Matt Reeves. Intér-

DE LOS SIMIOS

21:15 h. Cuatro [\* \* \*]

►Aventura. 2017. Canadá,

Daniel Day, Lewis, Cameron Diaz,

Amsterdam es un joven inmigrante irlandés que de niño vio como Bill

# Día de septiembre de 2022

|                               | ONCE                |              |  |  |
|-------------------------------|---------------------|--------------|--|--|
| Miércoles, 14<br><b>84640</b> | SERIE<br>REINTEGROS | 016<br>8 y 0 |  |  |
| Dueves, 15<br>08305           | SERIE<br>REINTEGROS | 042<br>0 y 5 |  |  |
| Viernes, 16 (Cupon 07563      | SERIE REINTEGRO     | 007          |  |  |
| 32440                         | SERIE,              | 131          |  |  |
| 37859                         | SERIE,              | 084          |  |  |
| 40565                         | SERIE,              | 075          |  |  |
| 47770                         | SERIE,              | 021          |  |  |
| 85518                         | SERIE,              | 049          |  |  |
| 95683                         | SERIE,              | 064          |  |  |
| TRÍPLEX                       | DE LA ONCE          |              |  |  |
| Viernes, 16<br>(Sorteo 1)     | 128                 |              |  |  |
| Viernes, 16<br>(Sorteo 2)     | 412                 |              |  |  |
| Viernes, 16<br>(Sorteo 3)     | 145                 |              |  |  |

Viernes, 16 (sorteo 1)

07, 08, 10, 15, 16, 30, 32, 33, 41, 42, 45, 46, 54, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 77

Viernes, 16 (sorteo 2)

02, 05, 06, 09, 27, 30, 33, 36, 40, 41, 48, 50, 54, 56, 66, 67, 71, 72, 73, 78



15

NÚMEROS ESTRELLA 19 11 EL MILLÓN HBN24386

36

EL GORDO DE LA PRIMITIVA

25

BONOLOTO

20

28

13

REINTEGRO

11

18

11

23

45

27

21

37

16

49

39

38

45

Viernes, 16

Domingo, 11

**NÚMERO CLAVE** 

Viernes, 16

COMPLEMENTARIO

Miércoles, 14

COMPLEMENTARIO

01

Jueves, 15

7

9

1

27

19

03

16

COMPLEMENTARIO 29

10

NÚMEROS ESTRELLA 3y4 EL MILLÓN

10

#### Nuboso con lluvias débiles en el norte

Tenerife: Nuboso con lluvias débiles en el norte, abriendo algunos claros en torno al mediodía. En el resto poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste moderado. La Palma, La Gomera y El Hierro: Intervalos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos nubosos ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte con intervalos de fuerte. En zonas altas se esperan rachas muy fuertes durante la primera mitad del día Gran Canaria: Intervalos nubosos con lluvias débiles en el norte, tendiendo a nuboso al final del día. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte con intervalos de fuerte en cumbres y en vertientes este y oeste. En zonas altas se esperan rachas muy fuertes. Fuerteventura y Lanzarote: Intervalos nubosos en el norte con lluvias débiles en ambas islas. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte, tendiendo a girar a noroeste por la tarde.

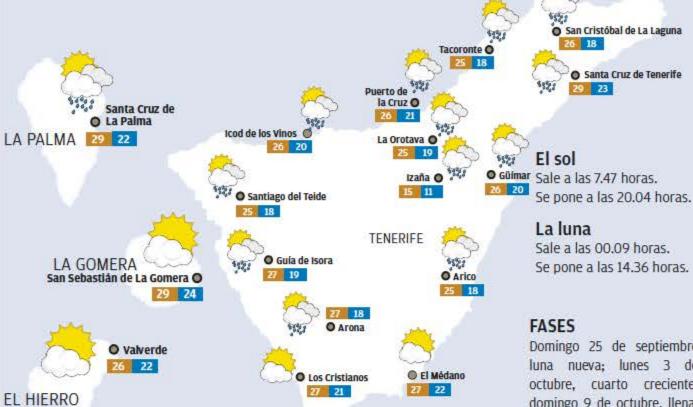

marejadilla. En el resto, N o NE 4 o 5 y marejada. Canal entre islas: N 5 o 6 arreciando ocasionalmente a 7 al sur del

NÁUTICO

CIVIL

Crepúsculo MATUTINO VESPERTINO

Fuerteventura

6.56 h.

7.24 h.

Lanzarote

290-210

20.28 h.

20.55 h.

Sale a las 00.09 horas. Se pone a las 14.36 horas.

Domingo 25 de septiembre luna nueva; lunes 3 de octubre, cuarto creciente; domingo 9 de octubre, llena; lunes 17 de octubre, cuarto menguante.

Próximos días

Domingo

290 - 220

Lunes 290 - 220

Martes 300 - 220

Miércoles

290 - 230

los hermanos judíos Maurice y Joseph juegan a las canicas antes de volver al hogar. La ocupación Tenerife: Mar adentro en costa sureste, entre Candelaria y Punta Roja, N o NE 6 y fuerte marejada. En costa norte, alemana es una amenaza muy seria entre Garachico y Punta Hidalgo, y costas oeste y suroeste, entre los Gigantes y Punta Roja, Variable 1 a 3, rizada o

#### ROCKY BALBOA

para toda la familia.

21:05 h. Mega [★★★] ▶ Drama. 2006. Estados Unidos. Dirección: Sylvester Stallone. Intérpretes: Sylvester Stallone, Burt Young. 102 min. Color.

■ Rocky Balboa, excampeón del mundo de los pesos pesados, lleva décadas retirado del boxeo.



#### **UNA NOCHE** PARA SOBREVIVIR

21:10 h. Antena 3 [\* \* \*] ►Acción. 2015. Estados Unidos. Dirección: Jaume Collet, Serra. Intérpretes: Liam Neeson, Joel Kinnaman, Vincent D'Onofrio, Nick Nolte, 114 min. Color.

■ El mafioso y prolífico sicario de Brooklyn Jimmy Conlon, que antes era conocido como el Cavatumbas, ha tenido mejores épocas. Ahora tiene 55 años y se siente perseguido por los pecados de su pasado, así como por el detective de policía que lleva 30 años detrás de él.

#### SIN RESERVAS

21:05 h. La 1 [\* \* \*] ▶Drama. 2007. Estados Unidos. Dirección: Scott Hicks. Intérpretes: Catherine Zeta, Jones, Aaron Eckhart, Abigali Breslin, Patricia Clarkson. 104 min. Color.

Kate Armstrong, reputada cocinera de un restaurante de moda en Manhattan, vive su vida al igual que dirige su cocina. Es decir, con una intensidad que cautiva y a la vez intimida a la gente que la rodea.

#### TENERIFE

El mar

Mareas

La Palma

canal. Principalmente fuerte marejada.

HORARIO

PLEAMAR 6.22 h. -18.49 h.

BAJAMAR 12.38 h. - 0.52 h.

a

La Gomera

0

El Hierro

260-220

**ALTURA** 

1.96 - 1.79

1.07 - 1.14

Tenerite

290-230

Santa Cruz: 24 horas. Todo el año, José M. Rendón Pérez. C/ Horacio Nelson, 21. La Laguna: Ana Mª Rodríguez Morales. Plaza La Milagrosa.

La Cuesta: Guillermo Rodríguez Rodríguez. Avda. Los Menceyes, 280 (La Cues-

Taco: David Paredes García. Avda. San Matías, 41 (Taco).

#### **70NA NORTE**

Tejina-Tegueste-Valle de Guerra-Punta del Hidalgo: Joaquín Feria Hardisson. C/ Felipe del Castillo, 42 - La Castellana (Tejina).

Tacoronte-El Sauzal: David Hernández Cebrián, Carretera General, 94 (Tacoronte).

La Matanza-La Victoria-Sta. Úrsula: Javier Acevedo Moreno. C/ Real, 160 (La Matanza).

La Orotava-Los Realejos: Alexander González Vera. Avda. de los Remedios, 22 (Los Realejos).

Puerto de la Cruz: Agustín Cabrera Hilaszek. C/ Pozo s/n, Edificio Principado. S.J. de la Rambla - La Guancha: Carmen Luisa Larruga Riera, Travesía San José, 38



Gran Canaria

260-230

**FARMACIAS DE GUARDIA** Consulte en su móvil las farmacias de guardia

B (San Juan de la Rambla). Icod: Montserrat Adela Martín Luis, Avda. 25 de Abril, 24.

Los Silos-Buenavista: Aurelio García de Armas. C/ del Olivo, 1 (Los Silos).

#### **ZONA SUR**

Candelaria: Marta Elena Cáceres Bercedo. Plaza de la Patrona de Canarias 10, Local A (Candelaria).

Arafo-Güímar: Mª Mercedes Rodríguez Casais. Plaza San Pedro, 2. Fasnia-Arico: Ana Lucía Rufino Hernández. C/ Real, 12 (Poris de Abona).

Granadilla-San Miguel: Eduardo Estévez Martínez. C/ Calvario, 30 (Granadilla). Arona-Adeje: Sara Valle Caballero. Avda. de la Constitución, 18 Arona Casco (Frente al Centro de Salud). 24 horas. Fernando Afonso Acosta, Urb.El Chaparral-Local 98 B Costa del Silencio (Las Galletas).

Guía de Isora-Santiago del Teide: Jorge Jesús Siverio Rosado. Paseo de la Libertad, 7 (Chío - Guía de Isora).

LA PALMA

Santa Cruz: Rosario Díaz Díaz. C/O`Daly.

San Andrés y Sauces: N. Romera Valencia - N. Martín Romera. Carretera General San Andrés y Sauces.

Tijarafe: Mª Carmen Cavallé de Moya Cruz. Avenida Princesa Tinavana, 11 (Tijarafe). Los Llanos: Laura Cristina Catalán Vicente C/. Manuel de Falla, 16 - Argual.

#### **LA GOMERA**

San Sebastián: Ma del Pilar García Darias. C/ Orilla del Llano. 4 (La Lomada). Valle Gran Rey: Ma Celina Chinea Horas. Urbanización La Palomera, s/n. Vallehermoso: Lucia Pérez Ramos. Avda. Guillermo Ascanio, 13. Alajeró: Carlos Domingo Rodríguez de Vera Fdez. La Junta (Playa Santiago). Agulo-Hermigua: José Luis Trujillo Trujillo Carretera General, 14 (agulo).

#### **EL HIERRO**

Valverde: Aránzazu Mª Monteseguro Padrón y Mª Luisa González Mérida. C/ San Francisco, 8 (esquina Jesús de Nazareno). Frontera-El Golfo: Ma L. Suárez Siverio -Ma C. Suárez. C/ Tigaday s/n. (La Frontera).

# FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Elaboración propia.

08.50 MasterChef Celebrity

12.30 Audiencia abierta

13.00 Telecanarias

13.10 A toda vela

13.30 Corazón

14.00 Telediario 1 14.50 Telecanarias 1

15.00 Sesión de tarde 'El nadador solitario'

16.30 Sesión de tarde 'Y que le gusten los

perros'

18.05 Cine de barrio

'La hermana San Sulpicio'

Gloria Alvargonzález y Ceferino Sanjurjo son dos personas absolutamente distintas. Él es un médico gallego, serio y recto. Gloria, por el contrario, es una de las mujeres más guapas y ricas de

20.00 Telediario 2 20.30 Informe semanal

Andalucía



#### 21.05 Cine

'Sin reservas' Kate Armstrong, reputada cocinera de un restaurante de moda en Manhattan, vive su vida al igual que dirige su cocina. Es decir, con una intensidad que cautiva y a la vez intimida a la gente que la rodea

22,40 Cine

'Cuando te encuentre'

Logan es un joven soldado americano destinado en Irak que encuentra la fotografía de una mujer en medio de una batalla poco antes de salvar su vida

00.15 Cine

'Amor, ladrón, diamantes' 01.40 Noticias 24 horas

08.30 Planeta selva

08.55 Agrosfera

09.30 Para todos La 2 Dirido por Quim Cuixart, Presentado por Montse Elias. Montse Elias entrevista a Montse

Pont, física y miembro del equipo de dirección del Sincrotrón ALBA, en Cerdanyola del Vallès. 10.00 Objetivo igualdad

10.30 Grandes viajes ferroviarios por Australia

11.30 El Camino interior 12.20 Sin equipaje

12.45 Tendido cero 13.40 España entre el cielo y la

tierra 14.35 Saber y ganar fin de

semana 15.25 Grandes documentales 18.35 La España prehistórica 20.05 El caballo de Troya. Tras



#### 21.00 El cine de La 2

'Una bolsa de canicas'

En el París ocupado por los nazis, los hermanos judios Maurice y Joseph juegan a las canicas antes de volver al hogar. La ocupación alemana es una amenaza muy seria para toda la familia. Por este motivo sus padres deciden que los chicos escapen hacia la casa de su hermano mayor en la zona libre.

22.45 La noche temática La felicidad a toda costa y Con-

struyendo felicidad 00.50 Documentos TV

01.50 Atlánticas 04.45 Las recetas de Julie con Thierry Marx

#### Antena 3

07.15 Los más...

08.55 La Voz Kids: grandes

momentos 11.55 Cocina abierta con

Karlos Arguiñano

12.50 La ruleta de la suerte 14.00 Antena 3 Noticias 1

14.45 Deportes 14.55 El tiempo

15.00 Multicine 'El poder de la ambición'

16.50 Multicine

'Amor traicionado' 18.30 Multicine

'La pequeña casa de la colina'

20.00 Antena 3 Noticias 2 20.45 Deportes



#### 21.10 El peliculón 'Una noche para sobrevivir'

El prolífico sicario de Brooklyn Jimmy Conlon, que antes era conocido como el Cavatumbas, ha tenido mejores épocas. Ahora tiene 55 años y se siente perseguido por los pecados de su pasado, así como por el detective de policia que lleva 30 años

detrás de él 23.30 Cine

#### 'Suplantación de identidad'

Heather no ha obtenido la nota suficiente para entrar en la universidad solicitada, por lo que decide pagar a Meredith, la alumna más aventajada de la clase, para que se haga pasar por ella en el examen de ingreso 01.30 Live Casino

02.15 Play Uzu Nights

#### latro

09.25 Callejeros viajeros 10.15 Viajeros Cuatro

11.00 Planes Cuatro

11.40 Viajeros Cuatro 13.00 Cuatro al día

13.40 Noticias Deportes Cuatro 14.00 El tiempo

14.10 Callejeros viajeros 14.40 Home cinema

'El amanecer del planeta de los simios'

17.05 Home cinema

'Escapada perfecta' 19.00 Cuatro al día

19.40 Noticias Deportes Cuatro 20.00 El tiempo



#### 21.15 El blockbuster 'La guerra del Planeta de los Simios

César y sus simios se ven obligados a entrar en un conflicto con un ejército de humanos dirigidos por un coronel despiadado. Tras sufrir una pérdida inimaginable de simios, César lucha contra sus instintos más oscuros y comienza su propia cruzada para vengar a su especie

23.50 Cine Cuatro

'Colonia V'

En un futuro próximo, la Tierra se congela y apenas hay supervivientes. Cuando la Colonia 7 deja de dar señales de vida, los jefes de la Colonia 5 deciden ir hasta el lugar y averiguar que es lo que ha pasado

01.25 The Game Show

02.10 Mil Palabras &+ Woman 02.15 En el punto de mira 03.20 Puro Cuatro

07.20 Got Talent España Talent Show presentado por

Santi Millán. Con la colaboración de Risto Mejide, Edurne y Dani Martinez

10.00 Más que coches 11.00 Got Talent España. Momentazos

12.20 Socialité 14.00 Informativos Telecinco

14.40 Deportes

14.50 El tiempo 15.00 Ya es verano

Presentado por Frank Blanco, Verónica Dulanto y Marta González Novo

20.00 Informativos Telecinco

20.40 Deportes 20.50 El tiempo



#### 21.00 Déjate querer

Presentado por Toñi Moreno. La cantante Edurne, miembro del equipo de jueces del programa Got Talent España, es una de las protagonistas de esta nueva entrega. En su entrevista con Toñi Moreno, la artista madrileña repasa sus inicios profesionales, rememora los momentos más importantes de su vida y de su travectoria artística, habla de su reciente maternidad y cuenta cómo tuvo que dejar temporalmente los escenarios debido a un problema de salud en sus cuerdas

vocales 01.00 Casino Gran Madrid

Online Show 01.30 ¡Toma salami!

01.50 El horóscopo de Esperanza Gracia

02.00 Mejor llama a Kiko

#### La Sexta

07.25 Zapeando

09.05 Equipo de investigación 13.00 La Sexta noticias 1ª edición

14.10 La Sexta deportes Espacio dedicado a la información de actualidad deportiva. Presentado por María Martínez.

14.25 La Sexta meteo 14.30 Aruser@s weekend Presentado por Alfonso Arús. Con

la colaboración de Angie Cárdenas, Maria Moya, Patricia Benitez, Marc Redondo, Tatiana Arús, Alba Gutiérrez, Alba Sánchez, Arthur Arús, Rocío Cano y Xavi Rodríguez. (Nuevo en emisión.)

19.00 La Sexta noticias 2ª edición

Presentado por Cristina Villanueva.

19.45 La Sexta meteo 19.55 La Sexta deportes

Espacio dedicado a la información de actualidad deportiva, Presentado por María Martínez.

20.15 Sábado clave Presentado por Verónica Sanz



20.30 La Sexta Noche Presentado por José Yélamo y Verónica Sanz

01.30 Pokerstars Emisión de los mejores eventos

de póquer 02.00 Live Casino

Concurso nocturno para que los espectadores puedan jugar como si estuvieran en el casino desde casa. La ruleta, el blackjack o el punto y banca son algunos de los juegos disponibles

02.45 Minutos musicales

#### FV Canaria

08.25 Cleo

09.00 TN sordos 09.55 Somos tu campo

10.05 Canarias 2.0 10.40 Macaronesia Sport 11.05 Somos naturaleza

11.15 Somos tu campo

11.25 Tocando el cielo 12.00 Misa Virgen de la Peña

13.15 Vivir en Canarias

14.00 Agrocanarias TV

14.30 Telenoticias

Fin de semana 1

15.00 TN Deportes 1

Fin de semana 15.10 El tiempo 1

Fin de semana 15.20 Cine

'Pacific Rim' 17.40 Cine

'Torpedo U-235' 19.35 Los que nunca se fueron

20.30 Telenoticias

Fin de semana 2

21.00 TN Deportes 2 Fin de semana

21.10 El tiempo 2



21.20 Noche de taifas Presentado por Elvis Sanfiel

00.00 Cine

"Dumplin" Una chica muy segura de si misma a la que todo el mundo llama Dumplin comienza a trabaiar en una cadena de comida rápida, donde conoce a un chico

que le gusta

01.50 Cine 'Un plan peligroso' 03.10 Vivir en Canarias

03.55 Objetivo Canarias

# EL DÍA

LA OPINIÓN DE TENERIFE

#### En fin de semana

La oferta periodística más completa y entretenida de Canarias

### Cultura.

Este suplemento permitirá conocer las novedades editoriales y combinará analizar la actualidad en el mundo del cómic con las novedades en el cine, la arquitectura o la televisión.

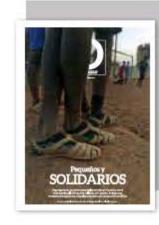



▶ Cita para los amantes del papel y la lectura, con reportajes y entrevistas amplias, que permitirán al lector hasta degustar de un viaje sin salir de casa o conocer a un personaje de actualidad.



# **iHOLA!**

La revista número I en actualidad y tendencias de moda, belleza y estilo de vida. Noticias diarias sobre las estrellas de cine, la música, moda.. ahora con tu periódico



# ELDÍA LA OPINIÓN DE TENERIFE

EDITORIAL LEONCIO RODRÍGUEZ, S.A. Avda. Buenos Aires, 71, Santa Cruz de Tenerife, 38005 Teléfonos: 922 238 300; Publicidad: 922 238 323; Anuncios: 922 238 324; Ventas: 922 238 325 / 922 238 326

© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. Santa Cruz de Tenerife. 2018. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede, total o parcialmente, ser distribuida, reproducida, comunicada públicamente, tratada o, en general, utilizada, por cualquier sistema o medio, sin la autorización previa y por escrito del editor.

los mojos Cobr



#### Cobro y vigilancia en el Teide

Lector: «Habría que cobrar a los no residentes por entrar al Teide y ese dinero lo invertiría en vigilancia activa, con cámaras de alta definición y una base de drones para estar continuamente siguiendo a todo aquel que ensuciara el parque nacional o realizara actividades ilegales».

#### Una pitera 'invisible'

Un vecino de la ciudad de La Laguna llama la atención sobre este árbol, concretamente una pitera, que según explica se encuentra situada en la rotonda de Las Canteras y que, tal y como denuncia, «al parecer resulta *invisible*, así como también los baches en esta vía».



#### **RETIRO LO ESCRITO**

# Verborrea epistolar



Alfonso González Jerez

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, lleva semanas en campaña electoral, aunque implícitamente la ha declarado al comunicar a su partido, amablemente, que quiere ser de nuevo candidato presidencial para mayo del 2023. Primero lo hizo al comité regional, donde estuvo a punto de escucharse la expresión ¡santo súbito! Y luego dirigió una carta a los militantes que sintetiza perfectamente no solo el argumentario de su Gobierno, sino el de su campaña electoral. Tengo dudas sobre si tratar a los militantes como si fueran electores sea lo más inteligente y pertinente en una organización política democrática. Pero si los militantes no dicen ni pío, ¿para qué aventurar nada?

En su verborrea epistolar Torres insiste en las tres claves de su retórica humildemente triunfal o triunfalmente humilde. En realidad suponen una secuencia temporal. Primero, conseguimos ganar y gobernar, por si queda algún despistado que no se haya dado cuenta. Y si lo conseguimos lo podemos volver a hacer. En realidad forma parte de las leyes de la física que volvamos -ineluctablemente- a conseguir-lo. Segundo, nos hemos enfrentados a las peores circunstancias experimentadas en Canarias. Esta pulsión heroica resulta particularmente querida por Torres, que, como todos los presidentes, es un ardiente adanista, y cree que los problemas se inventaron como una enaltece-

dora corona de gloria para sus sienes. En su caso forma parte esencial de su personaje y su dramaturgia. Ni el hambre, ni la emigración clandestina a América, ni la pelagra, ni el analfabetismo abrumador, ni las dictaduras, ni la tuberculosis o la fiebre amarilla, ni la esclavitud ni los ataques piráticos. Ni, por supuesto, la crisis abierta en 2008, cuyas consecuencias económicas, fiscales, sociales y asistenciales fueron aterradoras para Canarias, arrasando empresas, extendiendo la pobreza y la marginalidad y ocasionando heridas que en algunos casos no se han restañado. Una crisis en las que la UE -y el Gobierno español- impuso reglas fiscales, políticas de austeridad y feroces recortes presupuestarios. Y es la UE -no el Gobierno de Pedro Sán-



chez, no el de Ángel Victor Torres, ni siquiera Elena Máñez-quien ha impuesto desde 2020 una estrategia radicalmente opuesta: expansión del gasto público, dinero aún más barato, suspensión de las reglas fiscales sine die, gigantescos programas de financiación para estimular, dinamizar y modernizar una economía «verde y sostenible». Torres cita con glotonería su terrible martirologio, pero siempre olvida -y pretende que se olvide- que ha sido el presidente canario con mayores recursos económico-financieros de toda la historia de la autonomía. Y con diferencia.

La tercera parte, el tercer retruécano de la carta a los militantes es, obviamente, el fenomenal éxito. Pese a esas terribles dificultades, y como si solo hubiera contado con sus propias manos, Torres cuenta que en tres años, tres, han hecho una Canarias mejor «y ahí están las cifras para demostrarlo». Torres no aporta ninguna cifra, por cierto, para no abrumar a sus compañeros. Lo cierto es que ahora, todavía verano del 2022, trabaja más gente que nunca en las islas, ciertamente, pero porcentualmente la cifra es muy parecida al del verano de 2019. Casi un 19% de los isleños están desempleados y el paro entre los menores de 25 años llega al 45%. Se ha contratado a más profesores y más sanitarios, pero aun se está lejos de poder evaluar el impacto del aumento de plantilla en la calidad de los servicios. ¿La economía canaria es más resiliente, más limpia, más sostenible en 36 meses? ¿Cómo puede sostenerse tal majadería impropia de personas adultas? Pues siendo el presidente del Gobierno de Canarias y el secretario general del PSOE. Pues llamándose Ángel Víctor Torres, Bueno y Mártir que quiere seguir otro año al frente del infierno.

#### ABABOR

### Arona: el sainete recurrente



Francisco

Pomares

El PSOE de Arona se rompió hace ya tiempo. Las acusaciones mutuas de corrupción, las injerencias externas denunciadas por los críticos al alcalde, las chulerías y matonismo del entonces presidente del partido, el empresario Agustín Marichal, y la incapacidad de la dirección regional para resolver el entuerto en el equipo de Mena acabaron por provocar la ruptura del partido en dos mitades casi perfectas. La única diferencia entre ellas es que en una de esas mitades reinaba el alcalde, haciendo con su nueva minoría de gobierno exactamente lo que se le antojaba. Entre otras cosas, dejar a sus colegas críticos sin mando alguno en plaza. Mena, acusado por su oposición interna de encubrir, cuando no fomentar, intervenciones corruptas de un abogado extorsionador, recibió finalmente la instrucción del partido de firmar un tratado de paz con sus adversarios, con quienes le habían denunciado como encubridor de golferías ajenas.

Por supuesto, Mena se negó: el PSOE de Arona era ya territorio de familias enfrentadas a muerte, de Capuletos y Montescos, y pretender matrimoniarlos de nuevo era una tarea inabordable. Ante la negativa de Mena de aceptar las condiciones de paz, y después de varios intentos bastante ridículos de imponer la autoinmolación consentida de su némesis, Luis García, la dirección regional optó por una solución que a Torres se le antojaba salomónica: expulsar a los dos del partido, y de paso también al empresario Marichal, que había osado denunciar que uno de los hombres de Torres -Blas Acosta- había sido el muñidor en la sombra de la hoja de ruta de los opositores de Mena, el hombre que urdió todo el plan para sacarlo de la alcaldía.

García aceptó disciplinadamente su expulsión, convencido por alguien -él jura que por el propio Torres- de que su obediencia sería recompensada con un regreso triunfal, cuando Mena hubiera caído. Pero Mena no iba a conformarse con cumplir disciplinadamente el rol de expulsado y víctima y optó por recurrir ante los tribunales.

Sorprendentemente, ganó todos sus recursos: este PSOE de ahora tiene poco que ver con aquel de Alfonso Guerra en el que cuando la dirección le ponía la cruz a alguien podía darse definitivamente por amortizado. Los de ahora aprendieron poco en los tiempos de esplendor: no saben ni aplicar el reglamento. Mena -con alguna ayudita- salió indemne de todas las denuncias presentadas contra él por los socialistas, se atrincheró con sus leales en la alcaldía y siguió mal gobernando un ayuntamiento sumido en el caos, en el que lo único que camina son los expedientes urbanísticos que mueve su abogado de cámara.

Los díscolos asumieron sin mucho juicio su papel de comudos y apaleados en el sainete aronero, y tragaron obedientes segundones, hasta que Torres decidió anunciar en el último comité regional del partido que la crisis de Arona se había acabado, que Mena volvía al redil, y que el PSOE que expulsó a su alcalde (por decisión del propio Torres) lo rehabilita ahora -pelillos a la mar- con todos los honores.

Cuatro de los concejales que acompañaron a García en el combate con su antiguo amigo Mena presentaron el miércoles su dimisión, sin renunciar al acta, que eso sería ya un inusual ataque de dignidad. Alegan haber sido engañados por Torres, que les prometió darle a su

por Torres, que les prometió darle a su candidata -la exmujer del hijo de Marichal, que esto va de familias- el control de Arona.

La situación en Arona sigue siendo la misma de siempre: Mena se resiste a la extinción como un tiranosaurio en su mejor momento evolutivo, su guardia de corps (letrado incluido) sigue medrando al sol de cada día, y los que entraron en la fiesta del pulso aronero siguen divididos, enfrentados y esperando que lleguen las elecciones a ver

qué pasa.

El PSOE también: resolvieron el conflicto como si fuera una mano de póker, buscando únicamente ganar. Y cuando vieron que no podían, volvieron a pactar con el mismo tipo al que habían echado ignominiosamente el año anterior. Adaptación, se llama la figura. Es el estilo de gestión de este PSOE canario de ahora: si no me sale lo que quiero, hago justo lo contrario. A veces me pregunto si aquí el mayor golfo es de verdad el abogado...\*

HUMOR | Padylla

